







BIBLIOTECA - 00 -



## UMA RETIFICAÇÃO DE RUMOS

arthur santos

JANEIRO — MARÇO

1968 — ANO III

BOLETIM TRIMESTRAL em passeio ou a negócios...



## VIAJE COM SEGURANÇA

CHEQUE DE VIAGEN DO BANCO do BRASIL

Pagável em 700 agência

Use também o cheque de viagem para pagamentos compras em sua própria cidade



## em passeio e ou a hegócios



BANCO DO BRASIL S. A.

BOLETIM TRIMESTRAL

1 1968 — Ano III

A colaboração do Diretor Arthur Santos tem especial significação para o Boletim Trimestral. Há longos anos integrado na vida do Banco do Brasil e sempre atento aos interêsses maiores do País, tem devotado, com honestidade e retidão, trabalho profícuo e inteligente, enriquecendo, assim, o patrimônio moral e intelectual de nossa Casa. É pois com particular satisfação que fazemos publicar, neste número, importante estudo de sua autoria, em que analisa a realidade brasileira, apontando novos rumos para o desenvolvimento sócio-econômico.

Camilo Calazans de Magalhães Consultor Técnico

Nota — Deixamos de editar o Boletim Trimestral relativo ao 4.º trimestre de 1967 por considerá-lo substituído pelo Relatório anual do Banco do Brasil referente ao exercício de 1967.

Agência em Salvador

Edifício da Agência em Salvador (BA), construção supervisionada pelo Departamento Geral de Bens Patrimoniais (Comissão de Construção-Bahia).

Localizada na Cidade Bajxa — Avenida Estados Unidos n.º 28 —, a nova Agência-Centro foi inaugurada no dia 13 de maio de 1968.

Com uma área construída de 24 mil metros quadrados compõe-se de 12 pavimentos.

A primeira agência do Banco do Brasil na capital da Bahia iniciou suas atividades em 15 de julho de 1910.

1041 22574

### DIRETORIA

#### PRESIDENTE

Nestor lost

#### DIRETORES

CARTEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVICOS GERAIS E PATRIMÔNIO Oswaldo Roberto Colin

CARTEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL Ney Silla

CARTEIRA DE CÂMBIO Genival de Almeida Santos

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR Benedicto Fonseca Moreira

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Zona Norte Ivan Macêdo Melo

> (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre e Territórios de Roraima e Amapá)

Zona Centro João Berthelot Napoleão de Andrade

(Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Território de Rondônia)

Zona Sul José Antônio de Mendonça Filho

(São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

#### CARTEIRA DE CRÉDITO GERAL

Arthur Ferreira dos Santos 1.º Zona

(Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e Agências no Exterior)

2.ª Zona Boaventura Farina

(Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal)

Paulo Konder Bornhausen 3.ª Zong

(Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso)

Cláudio Pacheco Brasil 4.ª Zona

(Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá)

#### CONSELHO FISCAL

#### **Membros Efetivos**

Péricles de Vasconcelos Garcia (Representante do Tesouro Nacional) Carloman da Silva Oliveira João Jabour João Rodrigues Teixeira Junior José Mendes de Oliveira Castro Pedro Magalhães Corrêa

#### Suplentes

César Pires de Mello Clemente Mariani Bittencourt Jorge de Toledo Dodsworth José do Nascimento Britto José Willemsens Junior

## BOLETIM TRIMESTRAL

## **SUMÁRIO**

Uma Retificação de Rumos — O Banco do Brasil e a Economia Nacional — Arthur Santos
Simplificação da Formalização dos Instrumentos de Crédito Rural — Antônio Ferreira Alvares da Silva Mobilização Nacional para o Desenvolvimento — Ivo Arzua Os Transportes no Brasil — Mario David Andreazza Política de Expansão do Comércio Exterior — Benedicto Fonseca Moreira
"O Tempo das Aspirações Crescentes" — Nestor Jost Notícias
Estatísticas do Banco do Brasil

Legislação Econômico-Financeira

## UMA RETIFICAÇÃO DE RUMOS O BANCO DO BRASIL E A ECONOMIA NACIONAL

ARTHUR SANTOS

INTRODUÇÃO

FORMAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO

SELEÇÃO DE ADMINISTRADORES

O BANCO DO BRASIL NO PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO

# UMA RETIFICAÇÃO DE RUMOS O BANCO DO BRASIL E A ECONOMIA NACIONAL



Atendendo ao pregão para dar meu ponto de vista sóbre a atualidade brasileira, dentro do setor de minhas atividades, ouso alertar os que têm responsabilidade na condução da coisa pública para aspectos nem sempre ponderados e, por vêzes, até mesmo descurados, na análise dos problemas nacionais, mas que assumem importância relevante na arrancada para o desenvolvimento, meta das metas que a todos preocupa — povo e govêrno.

Anhur Sant

#### INTRODUÇÃO

A impaciente aspiração nacional de desenvolvimento é estado de espírito resultante do receio de que o Brasil possa chegar tarde à categoria de grande nação.

Em mensuração econômica, são assim consideradas as que souberam extrair de seus recursos naturais todo o potencial ao alcance da utilização humana.

É, pois, mêdo de sua exclusão, por incapacidade ou incúria, das possibilidades reservadas aos países de ampla extensão territorial, recursos naturais abundantes e determinação sedimentada e perseverante de industrializarem-se. E, como somos um povo de instabilidade emocional, oscilante entre ufanismos exagerados e complexos de inferioridade, ora nos deixamos levar à visão enganosa de uma importância que as riquezas — inaproveitadas — não são suficientes para sustentar, ora caímos numa depressão objetivamente injustificável e perniciosa.

O brasileiro é, nos dias atuais, um intimidado pelo receio de ser mais uma vez ultrapassado no tempo, e, por isso mesmo, sucumbe à tendência de acreditar na conspiração arquitetada para barrarlhe o acesso ao primeiro nível de importância internacional. Daí o seu nacionalismo xenófobo e agressivo, esquecido de que lhe é possível trilhar os caminhos convencionais do progresso e que, em várias assentadas, varou sertões, abriu estradas, captou a energia das quedas dágua e construiu, enfim, embora desordenadamente e sem planejamento, uma civilização que não lhe faz vergonha.

Urge, pois, aproveitar, em seus devidos têrmos, aquêle incoercível anseio de desenvolvimento, para transformá-lo de tropo de retórica, marcadamente acadêmico, ou de puro verbalismo, em ação coordenada e construtiva.

O livro Le Défi Américain, de Jean-Jacques Servan Schreiber, de tantas verdades incontestáveis, depois de espelhar, de forma admirável, que a Europa é um conjunto de nações oprimidas pela angústia, chama-nos a dura realidade, se trouxermos à condição de autocrítica suas conclusões irretorquíveis.

As nações européias de padrão desenvolvido, curvadas ao desafio americano, parecem aceitar as novas responsabilidades, esmagadas ao pêso do desnível tecnológico a que foram relegadas.

O livro — que, em certos pontos, torna-se um libelo — é nova óptica para os problemas de nosso tempo, cujo equacionamento ideológico e filosófico arrasta-se, desde o século XIX, viciado em preconceitos e distorções.

Tomando como horizonte o ano de 1980, Schreiber faz uma projeção de números atuais e conclui que a Europa conhecerá em 14 anos a fôrça de três potências: os Estados Unidos, a União Soviética e a indústria americana na Europa. Levou-o à conclusão alarmista o fato irrecusável de o Mercado Comum Europeu, nove anos depois de organizado, já ser essencialmente americano. A Europa já é hoje maior mercado para a ESSO do que os Estados Unidos. Uma verdadeira arte de organização e administração, extremamente flexível, permite ao capital americano, com apenas dez por cento das emprêsas, dirigir a economia européia.

O setor em que se processa o espetáculo da eletrônica, o mais importante no futuro de qualquer país, acusa a presença preponderante das inversões americanas: oitenta por cento da produção de calculadores e noventa e cinco por cento da produção de circuitos integrados.

A demonstração de Schreiber é um quadro dinâmico, capaz de atingir também os países subdesenvolvidos na mesma ordem de conseqüências. O leitor brasileiro de Le Défi Américain não escapará a uma sensação angustiante, ao tomar conhecimento do desnível (gap) econômico e tecnológico entre o investimento norte-americano na Europa e a economia das nações européias. É que, em relação a nós, a diferença é muito maior, e tende a aumentar, enquanto nossos padrões de ambição nacional forem convencionais.

O Brasil ainda não pensa em escala tecnológica. Mal saídos da etapa econômica da substituição das importações, e sem acharmos

as portas para proceder à substituição de nossas exportações, predominantemente de produtos primários, por produtos manufaturados, rendemo-nos à mesma evidência européia. Candidatamo-nos a reviver o ciclo das importações de produtos noutro nível tecnológico. Há qualquer coisa de trágico quando a razão não é capaz de abarcar tôda a compreensão dêsse fenômeno, que os ressentimentos ou as periódicas explosões nacionalistas não serão capazes de resolver adequadamente.

Os países da Europa que se resignam, por formas várias, ao reconhecimento de que os fundamentos de seu fastígio econômico e político modificaram-se, adiantam-se no diagnóstico dramático da realidade consubstanciada no gap tecnológico que hoje confronta o Velho e o Nôvo Mundo. Mas, como reagiremos nós, nação apenas chegada às portas do desenvolvimento e já advertida para nôvo dimensionamento, cuja conclusão primeira é alertar-nos para uma distância maior a nos separar dos países desenvolvidos?

E preciso reconhecer, sem ressentimentos, que o gap brasileiro, em relação à economia e à tecnologia americana, é maior do que o europeu. A distância que nos separa dos Estados Unidos aumentou e aumentará enquanto raciocinarmos e agirmos em têrmos rotineiros, com retrógradas restrições mentais. Já soou, pois, a hora de despertarmos para uma mentalidade tecnológica, como estágio que precede o verdadeiro impulso de desenvolvimento econômico.

Desconhecendo que os fatôres determinantes do desenvolvimento — população, recursos naturais, capital e técnica — devem ser tomados como um todo, dentro da conjugação de suas fôrças componentes, sòmente contando com os recursos naturais, cuidando pouco do homem, e descurando do capital e da técnica, coisas que se não improvisam, pretende-se atingir o objetivo, num passe de mágica, ao sôpro de "slogans" da demagogia impenitente.

Felizmente está ultrapassada a idéia — de um primarismo chocante, mas que chegou a adquirir foros de verdade — de que o desenvolvimento econômico e social poderia ser alcançado ao fluxo de emissões de papel-moeda e à base de um progresso material por elas mantido, o que revela lamentável desconhecimento dos efeitos danoses da inflação assim deflagrada.

Foi preciso sofrer na própria carne os males dessa orientação suicida para que houvesse reação das fôrças vivas da nacionalidade, erigindo em *meta das metas* a jugulação do surto inflacionário — que nos estava levando até mesmo à subversão social — como fundamento essencial a uma economia restaurada, de moeda estável e com melhores padrões de vida coletiva.

Outros, ainda na corrente de irresponsabilidade, sustentam que ao desenvolvimento chegaremos mais ràpidamente com amplas e ilimitadas franquias de financiamento e crédito pelos bancos oficiais, esquecidos do impacto inflacionário e sem reconhecer que o verdadeiro objetivo econômico — a produtividade, e não apenas a produção — não poderá ser atingido com emprêsas situadas, muitas vêzes, em zonas de saturação, com maquinaria obsoleta e direção incapaz.

O crescimento econômico — diz Paul Samuelson — tem caracterizado o mundo moderno. Nações têm crescido em número de habitantes; na produção total e no nível de emprêgo; no produto nacional real; no padrão de vida que a família típica usufrui hoje em dia, em comparação com o usufruído pelos seus avós; no número de horas que se passa sem trabalhar e no alívio do suor e do tédio que costumavam ser o destino do homem ao fazer jus a sua subsistência. Todos êsses itens constituem aspectos do crescimento econômico e podem ser associados ao fato biológico de que um homem tem hoje uma vida mais longa e vive maior número de anos livre da deença e do sofrimento.

O primeiro investimento a ser feito, maciça e inteligentemente, é no elemento humano, conforme explanou, em artigos recentes, Roberto Campos, com reconhecida autoridade. Essa iniciativa cabe em cheio ao Estado. Mas tem sido, quase sempre, mesquinha, senão dispersiva, a sua contribuição.

#### FORMAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO

Da nossa população, pelo menos 30% não sabem ler. As crianças brasileiras em idade escolar são mais de 7 milhões, e a metade está fora das escolas. O Censo Escolar Nacional revelou que, se a população em idade escolar continuar aumentando como nos últimos anos, em 1970 teremos mais de 16 milhões de crianças necessitando de alfabetização — quadro realmente alarmante em têrmos de progresso social.

Em cada grupo de 1.000 crianças, entram na escola primária 517, das quais apenas 40 graduam-se na 4.ª série e sòmente 22 matriculam-se no curso secundário; 11 chegam ao fim do 1.º ciclo e 5 ao 2.º; finalmente, duas conseguem matrícula de nível superior (2 em cada 1.000 habitantes!).

O ensino médio (1.º e 2.º ciclos) vem constituindo verdadeiro ponto de estrangulamento, pela ausência quase total de estabelecimentos gratuitos, quer federais, quer estaduais.

Como estamos longe dos compromissos assumidos em Punta del Este, de que na década de 1960-1970 eliminaríamos o analfabetismo entre adultos e garantiríamos um mínimo de seis anos de instrução primária a tôda a criança em idade escolar, modernizados e ampliados os meios para o ensino secundário, vocacional, técnico e superior! E ainda, aumentaríamos a capacidade de pesquisa pura e aplicada, assim como proveríamos pessoal habilitado em nível de sociedade em rápido desenvolvimento!

Não só as metas educacionais deixaram de ser atingidas pelas repúblicas sul-americanas, signatárias da Carta, como ainda pairam nos intermúndios das utopias os generosos propósitos de suas cláusulas e as obrigações contraídas — "de pôr à disposição de todos os setores econômicos e sociais os benefícios do crescimento econômico mediante distribuição mais equitativa da renda nacional, elevando mais cèleremente as rendas e os padrões de vida das classes mais pobres da população..."

No que tange à formação universitária, as perspectivas são ainda mais desanimadoras. As universidades são criadas, muitas vêzes, para atender injunções políticas, descurados os aspectos culturais, educacionais e de pesquisa científica e tecnológica, que deveriam prevalecer, além dos ligados ao custo do investimento, às peculiaridades da região e aos reclamos do mercado de trabalho. E funcionam em estilos superados, de que servem de exemplo a vitaliciedade dos professôres, as preleções "ex cathedra" e o preconceito dos diplomas, tudo com o ranço da mais velha tradição.

Na verdade, não pode o Estado realizar sòzinho a transformação das universidades brasileiras, pois falta-lhe dinamismo criador. O Poder Público não consegue, por si só, dar à educação nacional sôpro renovador, por carência de perspectiva e de capacidade de visão, por ausência de recursos, de previsão e de continuidade de planejamento.

Mas, como a formação de quadros em nível universitário, para suprir a demanda forjada pelo desenvolvimento, é tarefa urgente, a iniciativa privada deve ser a maior interessada em intervir no campo universitário.

Já é tempo de o empresário brasileiro compreender que não é mais possível cruzar os braços apenas porque a educação é tarefa de competência do Estado.

Não se justifica, máxime em regime de autonomia das universidades, que a experiência dos técnicos não seja por elas aproveitada. Os seus diplomados, que enriqueceram o cabedal de conhecimentos auferidos no respectivo curso, não voltam mais às suas salas de aula

e laboratórios para transmitirem às novas gerações, como professôres, assistentes ou colaboradores, os estudos e experiências posteriormente adquiridos. De outra parte, os laboratórios e a maquinaria especializada de tantas de nossas indústrias deveriam estar franqueados aos universitários, abrindo-se à convivência dos que irão se constituir em mercado de técnica e pesquisa.

Cabe, assim, aos homens da iniciativa privada, muitos dos quais de alta competência profissional, imbuírem-se de espírito público, promovendo o retôrno às Universidades, para levar ao estudante brasileiro aquela base real que o ensino em corte antigo não lhe assegura, de cuja falta se ressente e que sòmente o contato vivo com a ralidade lhe dará.

O Brasil demora-se no adeus ao bacharelismo, prêso aos currículos de uma ciência acadêmica e formal. Numa época em que a competição entre as duas maiores potências leva americanos e soviéticos a formar número crescente de técnicos, aqui a diplomação de especialistas em nível superior de ensino, mas com formação pragmática sòmente, é ainda tema de discussões eruditas.

A mesma razão que induziu o Império a criar as Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, como imperativo da formação dos quadros jurídicos e políticos, imprescindíveis ao funcionamento de suas instituições, deve nos levar, agora, nesta etapa de preponderância de fatôres econômicos, ao aparelhamento de escolas de nível médio e superior, para preparação de técnicos e especialistas reclamados pelo progresso e pela rentabilidade das atividades agrícolas e industriais.

Para o desenvolvimento deixar de ser um "slogan", de pura retórica, que nos levará a ressentimento de frustração nacional, êle terá que ser dimensionado, principalmente, no plano educacional. Enquanto essa idéia revestir, de modo exclusivo, a forma de progresso material, marcaremos passo numa industrialização precária, onerosa, sem agressividade competitiva, cevada de créditos oficiais, e que desatende aos reclamos do bem-estar coletivo.

#### SELEÇÃO DE ADMINISTRADORES

Formar uma tradição de alta gerência, capaz de substituir os critérios políticos na seleção de administradores, é programa que reclama compreensão dos governos e da iniciativa privada.

A experiência colhida pelos primeiros no recrutamento de figuras políticas, desprovidas de consciência empresarial — como, por exemplo, na direção de algumas das grandes emprêsas de economia mis-

ta, onde a substituição, por injunções também políticas, é rápida e imprevista — indica que se impõe mudança radical de processos e de métodos.

De outra parte, as emprêsas ainda se deixam iludir pelo confinamento familiar, fechadas à participação democratizadora do acionista anônimo, de resto abandonado pelas leis e seus aplicadores, mantidas sob ilusório contrôle tribal, fechadas às idéias, técnicas e experiências que são hoje patrimônio universal. Essa atitude hermética sòmente em poucos casos pode ter êxito, pois raramente podem coexistir, na mesma pessoa, o capitalista e o administrador.

Outra iniciativa renovadora reside na integração do trabalhador na emprêsa pela participação acionária e co-responsabilidade na direção, medidas que, longe de intuitos demagógicos, têm concorrido alhures em aumento sensível de produtividade e harmonia social. O operário perde assim a noção de assalariado para ganhar a consciência de que é elemento criador de riqueza e co-partícipe dos resultados financeiros da emprêsa.

McNamara, citado naquele livro impressionante, identifica o desnível entre a economia americana e a européia como gap de management, isto é, de gestão econômica. O management é a mais criadora de tôdas as artes, diz êle, é a arte de organizar o talento. E a maneira de superar a deficiência — assinala ainda — está no incremento da educação.

O desafio americano não é, pois, de ordem industrial ou financeira, apenas. É antes, desafio à fecundidade intelectual, à capacidade de transformar idéias em realidades, já que o que cede diante do poderio externo são as estruturas políticas e mentais, a cultura enfim.

Em 1965, pôde a América do Norte consagrar à pesquisa 3,61% do produto nacional, contra 2,01% de tôda a Europa. E nós, como nos portamos nesta arrancada pelo desenvolvimento?

A lição a apreender é que não há improvisações, nem empirismos capazes de diminuir o atraso que se abre, em abismo, a nossos pés. O desafio brasileiro está em selecionar tôdas as formas de estímulo, nos planos da educação e da emprêsa privada, em busca das iniciativas tendentes à recuperação do tempo perdido.

As nações só se afirmam pelo esfôrço de si mesmas, contando com elas próprias para quebrarem os grilhões do subdesenvolvimento e emergirem vitoriosas no plano internacional.

Um exemplo a seguir? Aí está o Japão, que ostenta hoje a maior taxa de desenvolvimento apresentada por um país no mundo inteiro: cresce de 12% ao ano. Não foi um presente dos deuses ao an-

tigo Império do Sol Nascente, mas resultado de trabalho de altíssimo nível tecnológico, orientado pelo planejamento e pela pesquisa científica.

O Japão não importou servilmente técnica estrangeira, mas, valendo-se dêsse subsídio, criou e assenhoreou-se da experiência própria, ao reverso da Europa, que se acomodou à tecnologia de custos e aperfeiçoamentos alheios, e por isso sente-se ameaçada de colonialismo econômico.

O modêlo nipônico é fascinante para o Brasil, ressalvadas as nossas peculiaridades, quer no planejamento técnico, quer na obstinação em industrializar-se, etapas inevitáveis ao desenvolvimento.

A sua escalada é possível, embora áspera e inçada de dificuldades. O povo brasileiro tem condições para atingi-lo, mas cabe não esquecer que "Deus vende os bens do mundo a preço do esfôrço".

#### O BANCO DO BRASIL NO PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO

Não será impertinente pesquisar, agora, se a colaboração do Banco do Brasil ao processo de desenvolvimento foi descontínua e dispersiva ou se, ao contrário, caracterizou-se por ação coordenada e fecunda.

Decano dos diretores da Casa e com mais de trinta anos de vida pública, posso depor, de ciência própria, como testemunha jurada, sem eiva de suspeição, embora dentro da contingência da falibilidade dos julgamentos humanos.

Em síntese, é indiscutível que o Banco do Brasil, mais do que qualquer outro órgão ou instituição nacional, constituiu-se, apesar das injunções e das pressões políticas a que nem sempre pôde ou soube resistir, em fôrça permanente de estímulo seguro e bem orientado às atividades agropecuárias, ao comércio e à indústria, a serviço da melhoria das condições de vida do povo brasileiro.

A economia nacional tem registrado forte tendência para a inflação. Até a segunda guerra mundial o ritmo de aumento de preços foi moderado, haja vista que, entre 1914 e 1927, e, posteriormente, de 1934 a 1940, sua média foi de 7% ao ano, tendo-se registrado substancial declínio de 1928 a 1933, devido à grande depressão mundial. Mas fatôres decorrentes da guerra aceleraram a elevação do custo-de-vida, que alcançou a média anual de 15%, de 1941 a 1946, para recrudescer no período de 1951 a 1958, com a taxa de 20% ao ano, em média. A partir de 1959 verificou-se a inflação descontrolada: na Guanabara, por exemplo, a taxa de in-

cremento do custo da vida foi de 39% (\*) naquele ano e, depois de reduzir-se a 29% em 1960, passou a crescer vertiginosamente, até atingir seu clímax nos anos de 1963 e 1964, quando o aumento do custo-de-vida foi da ordem de 70% e 92%, respectivamente.

Em tais circunstâncias, ordenar a política creditícia do País sempre foi tarefa sobremodo árdua, a exigir determinação e equilíbrio, máxime tendo em vista que, enquanto a demanda de dinheiro se acentua com a inflação, o combate a esta se deve fazer exatamente através da contenção e da seleção do crédito.

O ano de 1963 se tornou marco de louvável iniciativa governamental no sentido de planejamento econômico e financeiro completo, consubstanciado no Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social — cujo fracasso teve suas raízes principalmente na instabilidade política de fundo demagógico e na falta de contenção dos gastos públicos que caracterizaram aquêle triste período governamental.

Outro esfôrço de combate global à inflação foi iniciado no Govêrno Castelo Branco, com o Programa de Ação Econômica do Govêrno (PAEG), o qual, dentro dos propósitos básicos de estabilização monetária e desenvolvimento econômico, estabeleceu as linhas gerais da política, adotada no período de julho de 1964 a março de 1967.

Nos anos de 1965, 1966 e 1967 ocorreu gradual diminuição do índice de incremento do custo-de-vida, que, tomando ainda por exemplo o Estado da Guanabara, se conteve, sucessivamente, em 66%, 41% e 30%, o que demonstra efetiva ação no combate gradativo à inflação. É de temer-se, contudo, que a expansão dos meios-de-pagamento em 1967 (em taxa muito superior à da alta do custo-de-vida) venha exercer nova pressão sôbre os preços em 1968, a menos que sejam adotadas providências capazes de contrabalançar essa tendência e evitar, assim, tão indesejável reativação do processo inflacionário — circunstância que não tem escapado à vigilância das autoridades monetárias.

O Banco do Brasil, como órgão estreitamente vinculado à administração pública, vem prestando, de longa data, a mais decidida colaboração à política econômico-financeira do Govêrno Federal. Sempre voltada para os mais altos interêsses nacionais, sua atuação jamais se mostrou estimulante ao surto inflacionário através de exageradas liberalidades creditícias.

Merece ênfase que o seu objetivo não é apenas lucro e segurança nas operações, como da essência do negócio bancário. Quisesse fazêlo, não lhe faltariam aplicações atrativas, porém danosas à economia

<sup>(\*)</sup> Índices do custo-de-vida na Guanabara apurados pela Fundação Getúlio Vargas.

nacional, não tanto pelas suas próprias características, mas por redundarem em prejuízo da assistência às atividades básicas, onde os recursos proporcionados são de vital importância para o desenvolvimento da Nação.

A prova cabal dessa orientação pragmática está no vulto dos investimentos da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), de baixa ou nenhuma lucratividade; todavia, para não sacrificar as atividades ali amparadas, ficam relegadas as aplicações de recursos em operações remunerativas da Carteira de Crédito Geral (CREGE). Ainda dentro dessas coordenadas, são mantidas em todos os quadrantes do território nacional agências deficitárias, cujos resultados se medem não pelos prejuízos contábeis mas pelo papel que desempenham na integração das respectivas comunidades à economia da região.

Cortando na própria carne, mas convencido da significação de seu apoio ao Govêrno no esfôrço em fazer baixar o preço do dinheiro, dentro da política de combate progressivo à inflação (diagnosticada como "de custos"), não hesitou em reduzir ainda mais as taxas (juros e comissões) incidentes sôbre as operações ativas, embora já fôssem elas das mais baixas do mercado.

A expansão do crédito representa o item da política financeira passível de maior contrôle pelas autoridades monetárias, que podem não só limitar o volume de suas aplicações, mas também regular o dos empréstimos dos bancos particulares, fazendo variar, para mais ou para menos, segundo as circunstâncias, as reservas mínimas que tais estabelecimentos devem manter à ordem do Banco Central e, ainda, alterando as condições e os limites fixados para as operações de redesconto.

Com a reforma bancária, implantada com a Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, mais seguros se tornaram os instrumentos de contrôle de que dispõem as autoridades monetárias, já que a programação das operações do Banco do Brasil, em cada região, deverá necessàriamente integrar os "orçamentos monetários" a que alude o artigo 20 daquele diploma legal e através dos quais podem elas não só acompanhar e analisar a política financeira global, em suas minúcias operacionais, como também, e principalmente, controlar a assistência creditícia aos diferentes setores de atividades, por meio de tetos atribuídos às Carteiras.

E curial que num regime de *orçamento monetário* a técnica da aplicação de recursos exige uma distribuição seletiva do crédito, de modo a atender a todos na medida do merecimento de cada um em face do interêsse nacional.

O que nem todos sabem, porém, é que dez anos antes da Reforma Bancária (a partir de 1954) já havia sido adotada, entre nós, como norma básica de aplicações, inclusive na Carteira de Crédito Geral, a política de crédito seletivo, orientada no sentido do amparo preferencial às atividades mais essenciais, resguardados, òbviamente, os preceitos básicos de segurança e liquidez ditados pela boa técnica bancária. Mas foi sòmente depois de 1964 que essa orientação passou realmente a produzir resultados mais positivos, dada a maior firmeza do Govêrno em cumprir e fazer cumprir, com o necessário rigor, medidas outras de contenção condizentes com a arrancada deflacionista.

De acôrdo com os planos traçados, essa política, no capítulo referente ao crédito, haveria de ser "suficientemente controlada para impedir os excessos de inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se à inflação de custos", por conseguinte com reajustes proporcionais ao crescimento do produto nacional a preços correntes, evitando, assim, os efeitos depressivos que decorreriam de uma contínua compressão real do crédito às emprêsas.

Assumindo conscientemente a parcela de responsabilidade que nos foi reservada, demos a mais decisiva colaboração à política governamental, conduzindo as aplicações rigorosamente dentro dos programas preestabelecidos. Tal política é executada sem maiores prejuízos ou desgastes graças sobretudo à forma criteriosa de distribuição dos limitados recursos disponíveis, canalizados de preferência, como se impõe, para o amparo às atividades de indiscutível essencialidade e incentivo à produtividade, únicas que servem realmente aos superiores interêsses coletivos, na finalidade de estimular o desenvolvimento nacional.

Dentro dessas bases, nunca foram desatendidos, em justa medida, os reclamos das classes produtoras, antes ampliando-se cada vez mais nossa área de ação, nos exatos têrmos da mencionada Lei de Reforma Bancária, que, reestruturando o sistema financeiro nacional, atribuiu ao Banco do Brasil, paralelamente a determinadas funções específicas, na sua qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, outras, típicas de banco privado, entre as quais financiar as atividades industriais e rurais, sob determinadas e favoráveis condições especiais; bem assim orientar e difundir o crédito, inclusive às atividades comerciais, suplementando a ação da rêde bancária particular, consideradas as necessidades creditícias das diferentes regiões do País.

De quanto foi exposto, chega-se à conclusão inelutável de que, para os bons resultados até aqui colhidos na política econômico-financeira do Govêrno, contribuiu decisivamente a exação com que se hou-

ve a nossa Instituição no exercício de suas atividades, principalmente de assistência creditícia aos setores privados da produção. É o que dizem, com eloquência, os números que se seguem.

|                 | IA BANCA    |       |       |        |
|-----------------|-------------|-------|-------|--------|
| Empréstimo      |             |       |       |        |
|                 | em Fim de   |       |       |        |
| · NC            | r\$ MILHOES | ·     |       |        |
| ATIVIDADES      | 1964        | 1965  | 1966  | 1967   |
| Comércio        | 923         | 1.472 | 1.729 | 2.740  |
| Banco do Brasil | 183         | 232   | 296   | 451    |
| Demais bancos   | 740         | 1.240 | 1.433 | 2.289  |
| Indústria       | 1.414       | 2.341 | 3.031 | 4.479  |
| Banco do Brasil | 464         | 618   | 991   | 1.196  |
| Demais bancos   | 950         | 1.723 | 2.040 | 3.283  |
| Lavoura         | 774         | 1.052 | 1.650 | 2.502  |
| Banco do Brasil | 525         | , 583 | 1:068 | 1.515  |
| Demais bancos   | 249         | 469   | 582   | 987    |
| Pecuária        | 178         | 277   | 471   | 835    |
| Banco do Brasil | 105         | 140   | 283   | 436    |
| Demais bancos   | 73          | 137   | 188   | 399    |
| Outras          | 219         | 391   | 687   | 1.227  |
| Banco do Brasil | 4           | 7     | 36    | 104    |
| Demais bancos   | 215         | 384   | 651   | 1.123  |
| TOTAL           | 3.508       | 5.533 | 7.568 | 11.783 |
| Banco do Brasil | 1.281       | 1.580 | 2.674 | 3.702  |
| Demais Bancos   | 2.227       | 3.953 | 4.894 | 8.081  |

#### SISTEMA BANCARIO

#### Empréstimos ao Setor Privado

Saldos em 31-12-67

|            | SISTEMA          | BANCARIO     | BANCO D          | O BRASIL     | DEMAIS           | BANCOS       |
|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| ATIVIDADES | NCr\$<br>Milhões | %<br>s/total | NCr\$<br>Milhões | %<br>s/total | NCr\$<br>Milhões | %<br>s/total |
| Lavoura    | 2.502            | 21,2         | 1.515            | 40,9         | 987              | 12,2         |
| Pecuária   | 835              | 7,1          | 436              | 11,8         | 399              | 5,0          |
| Indústria  | 4.479            | 38,0         | 1.196            | 32,3         | <b>3</b> .283    | 40,6         |
| Comércio   | 2.740            | 23,3         | 451              | 12,2         | 2.289            | 28,3         |
| Outros     | 1.227            | 10,4         | 104              | 2,8          | 1.123            | 13,9         |
| TOTAL      | 11.783           | 100,0        | 3.702            | . 100,0      | 8.081            | 100,0        |

Esses dados comprovam que foram atribuídos ao setor rural 53% de suas aplicações, 32% à indústria e 15% ao comércio e outras atividades. Já os outros bancos dedicam 42% de seus recursos ao comércio e outras atividades, 41% à indústria e apenas 17% à agropecuária. Não é só: a sua assistência isolada à lavoura e à pecuária é maior do que a prestada pelos demais bancos juntos; e seus empréstimos à indústria representam mais da quarta parte das aplicações de todo o sistema bancário:

#### SISTEMA BANCÁRIO

Empréstimos ao Setor Privado

Participação Percentual em 31-12-67

| ATIVIDADES . | BANCO DO BRASIL | DEMAIS BANCOS |  |
|--------------|-----------------|---------------|--|
| Lavoura      | 60              | 40            |  |
| Pecuária     | . 52            | 48            |  |
| Indústria    | 27              | . 73          |  |
| Comércio     | 16              | 84            |  |
| Outras       | . 8             | 92            |  |

Mercê de suas múltiplas e fecundas atividades, de uma rêde de quase 700 agências, distribuídas por todo o território nacional, e de uma experiência centenária, sedimentada no amparo preferencial às atividades básicas ou de indiscutível essencialidade, tem sido o Banco fator preponderante no fomento da economia nacional.

O seu amparo vai da pequena e média emprêsa até as indústrias de grande porte, inclusive as constituídas sob regime especial de administração — sociedades de economia mista — e às autarquias que se dedicam a atividades econômicas ligadas à produção ou ao seu escoamento.

A sua assistência processa-se dentro de plano integral, pois proporciona recursos para aquisição de matéria-prima e seu beneficiamento ou transformação, bem como para o escoamento de produtos primários ou manufaturados, destinados ao mercado interno ou externo, suplementando, ainda, através de operações específicas, o capital-de-giro de emprêsas industriais, em especial quando dedicadas à produção de mercadorias exportáveis, além de assistir, em todo o seu ciclo, a agricultura e a pecuária. Vale dizer, sua ação se faz sentir sôbre todos os empreendimentos de caráter produtivo, amparando substancial e eficientemente, em seus diversos estágios, as atividades rurais, industriais e comerciais.

Serve de exemplo o caso do açúcar. Além do amparo especial proporcionado à agro-indústria (plantadores de cana e usineiros) através da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), na fase de produção, e, ainda às usinas, pela Carteira de Crédito Geral (CREGE), na fase da comercialização, o Banco, em harmonia com os esquemas financeiros aprovados anualmente pelo Conselho Monetário Nacional, assiste em cheio os produtores, mediante créditos com garantia de penhor mercantil, contratados diretamente com o Instituto do Açúcar e do Alcool, em benefício das usinas e cooperativas; finalmente, através da Carteira de Comércio Exterior (CACEX), concede vultosos financiamentos à base do produto destinado ao mercado externo (açúcar "demerara").

Possuidor da mais completa codificação de normas de trabalho, alicerçada nas tradições da Casa e continuamente aprimorada em função da experiência cotidiana, nem por isso dela se faz escravo, constituindo-se, ao contrário, em instrumento ajustável, por excelência, às mutações que vem sofrendo a economia do nosso País. Dessarte, tem conseguido conjurar, com rapidez e eficácia, as situações mais delicadas e graves já vividas por importantes setores, não os desamparando nos momentos de crise, com o que tantas vêzes salvou

empreendimentos industriais e agrícolas de colapso iminente e, de outra forma, inevitável.

A propósito, é recente o auxílio especial proporcionado à indústria têxtil, que se consumia em vertiginoso processo de deterioração, agravado com a queda do faturamento, mas que, graças à pronta e decisiva iniciativa das denominadas "operações de emergência", registra hoje visível reversão de tendência, haja vista o incremento verificado, de modo geral, nas vendas.

E a sua cooperação na adoção de medidas heróicas, com vistas a obviar a evolução de crises econômicas e, por via de conseqüência, repercussões sociais adversas, não se tem restringido ao amparo direto, porquanto até mesmo nos empréstimos mediante hipotecas especiais, efetivados durante a vigência do Decreto-lei n.º 21, de 17-9-66, pelas Caixas Econômicas Federais, com a finalidade de reforçar o capital-de-giro de emprêsas comerciais e industriais de reconhecida capacidade produtiva, coube-lhe o processamento e o exame das respectivas propostas, opinando pela concessão ou não do financiamento.

Merece ainda especial menção a sensibilidade demonstrada através de sua Gerência de Liquidações, para com empresários que, por circunstâncias imprevisíveis e alheias a sua vontade, se encontrem em situação financeira difícil, concedendo-lhes composições de dívidas que, mediante o recebimento de garantias adequadas, ensejam-lhes oportunidade de recuperação. É comportamento que, em não poucos casos, tem permitido o soerguimento de emprêsas de fundamental importância para as regiões em que estão sediadas, muitas vêzes em baixo estágio de desenvolvimento e, por isso mesmo, possuidoras de reduzido mercado de mão-de-obra. É trabalho preventivo, processado sem alarde, levado a efeito por setor especializado, com o alto objetivo de garantir, a um só tempo, através de medidas financeiras adequadas e tempestivas, a estabilidade social e política e a continuidade das atividades econômicas.

O que não faz, em hipótese alguma, é descurar-se dos sadios princípios que lhe cumpre respeitar na defesa do inestimável patrimônio material e moral a êle confiado, na dupla condição de sociedade anônima, com deveres estatutários e legais perante seus acionistas, e de Agente Financeiro do Govêrno Federal, com atribuições entre as quais figura a de conceder, em nome do Tesouro, quando autorizado por lei, aval, fiança e outras garantias, o que bem demonstra a necessidade de manter incólume o ilibado conceito e o ilimitado crédito que desfruta junto às instituições financeiras internacionais.

Responsável pela execução da política de comércio exterior, bem como pela de sustentação de preços mínimos, que beneficia determinados produtos rurais de alta essencialidade, cabe-lhe também, entre outras funções de relêvo, executar o serviço de compensação de cheques e realizar os pagamentos e suprimentos necessários ao cumprimento do Orçamento Geral da União e leis complementares. No campo do intercâmbio com o exterior, é significativa sua atuação no financiamento das exportações e importações, inclusive através de agências que mantém em quase todos os países participantes da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), estando prestes a inaugurar uma filial em Nova Iorque— etapa que deixará assinalada, em sua história, a atual administração.

Ainda no que concerne à prestação de serviços, não se pode deixar de atentar para o número e a complexidade sempre crescentes de encargos que vem recebendo. Cabe especial referência à arrecadação de diversos tributos federais, ao recebimento de taxas e contribuições em favor de entidades autárquicas e previdenciárias, aos serviços relacionados com as Obrigações do Tesouro (emissão, resgate, substituição, pagamento de juros), bem como ao pagamento de vencimentos e pensões aos funcionários públicos e suas famílias, tudo contribuindo para estreitar ainda mais as suas relações com os diferentes órgãos componentes da administração oficial.

Ao término destas considerações sôbre a missão que desempenhou a grande Casa em tôdas as etapas evolutivas da economia nacional, seria imperdoável esquecer a contribuição fecunda e permanente de seu funcionalismo. Ela tem sido uma constante em tôda a sua existência centenária, através da qual veio se criando, até completa sedimentação, uma consciência coletiva de amor à instituição que para cada um de seus servidores constituiu-se prolongamento de seu próprio lar e mística de que, servindo-a, serve à causa pública e aos supremos interêsses que a Pátria encarna.

Concorreu bastante para êsse aprimoramento de virtudes cívicas a formação de seus quadros através de concursos rigorosamente honestos e do acesso na escala hierárquica por sistema de merecimento e de antiguidade, sem a mais mínima intervenção discriminatória da própria Diretoria, que não poupa esforços, não só na melhoria e racionalização dos métodos de trabalho, como, especialmente, na seleção e aperfeiçoamento do seu pessoal, dentro dos mais avançados preceitos de formação técnica e administrativa.

Liberto assim de pressões espúrias e de proteções ultrajantes, o nosso funcionalismo convenceu-se de que o Banco do Brasil é patrimônio de que compartilha não como simples assalariado, senão com responsabilidades de detentor de parcela de poder público, para que cumpra desassombradamente sua destinação histórica.

Com tais pressupostos, não é difícil administrá-lo. Os que porventura erram são do êrro culpados. Não errariam, ou errariam pouco, se ouvissem seus órgãos técnicos; se seguissem as suas tradições honradas, valendo-se de normas estratificadas em seus regulamentos; se não se afastassem dos subsídios deixados pelos antecessores, em lições de experiência feita; se acolhessem as sugestões de elementos novos, com estudos permanentemente atualizados e cada vez mais imbuídos do "espírito da Casa".

Assim é o Banco do Brasil!

## SIMPLIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RURAL

ANTÔNIO FERREIRA ÁLVARES DA SILVA Advogado

Funcionário do Banco do Brasil, Assessor da Consultoria Técnica responsável pela equipe de "Normas Legislativas e Fiscais".

- 0 Preâmbulo
- 1 Origem do Decreto-lei n.º 167
- 2 Finalidade e fundamento do Decreto-lei n.º 167
- 3 Cédulas de Crédito Rural
- 4 Penhor e hipoteca cedulares
- 5 Emolumentos sôbre a inscrição das Cédulas
- 6 O Livro n.º 9
- 7 Nota Promissória Rural
- 8 Duplicata Rural
- 9 Considerações finais

**Apêndice** — Parecer: Inscrição e Averbação da Cédula de Crédito Rural

## SIMPLIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RURAL

#### 0 - PREAMBULO

- 0.1 A noção introdutória dêste trabalho sôbre o Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967, há que ser dada em têrmos de conceituação do Crédito Rural.
- 0.2 Sua clara definição vem-nos da Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965, onde temos que se considera *Crédito Rural* o suprimento de recursos financeiros prestado, por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares, a produtores rurais e suas cooperativas, para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem em objetivos específicos, assim enumerados:
  - a) estímulo ao incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;
  - b) favorecimento do custeio oportuno e adequado da produção e da comercialização de produtos agropecuários;
  - c) possibilitação do fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;
  - d) incentivo à introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo.

0.3 — Institucionalizado pela Lei n.º 4.829, o Crédito Rural tem sua distribuição modelarmente sistematizada, pois conta com um complexo creditício autônomo, integrado por cêrca de 7.000 agências bancárias, dispõe de fontes próprias de recursos e se subordina a uma orientação uniforme emanada do Conselho Monetário Nacional e cujo cumprimento é fiscalizado e coordenado pelo Banco Central do Brasil, que é o órgão de contrôle do sistema nacional de crédito rural.

#### 1 - ORIGEM DO DECRETO-LEI N.º 167

- 1.1 Como assinalamos, com a sua institucionalização, o Crédito Rural experimentou inusitado avanço normativo, abrindo novas e amplas perspectivas para o meio agrário.
- 1.2 Não obstante, continuou a perdurar, em nossa legislação financeira rural, enorme lacuna, porque vetados, na lei acima, todos os artigos atinentes ao seu Capítulo V, que cuidava particularmente dos "Instrumentos de Crédito Rural".
- 1.3 Consequentemente, permanecia a urgente e inadiável necessidade de se simplificarem e desburocrátizarem os atos e meios de formalização da concessão do crédito rural, além da indispensável atualização e adaptação das normas do Direito Financeiro Rural, em constante evolução.
- 1.4 Visando, justamente, à eliminação dessas deficiências, o Banco do Brasil, em março de 1966, encaminhou, ao Ministério da Fazenda, um anteprojeto de lei, "elaborado com o objetivo de integral reformulação do estatuto vigente", "em face das inegáveis deficiências da Lei n.º 3.253/57".
- 1.5 Com o mesmo propósito, a Comissão Consultiva de Crédito Rural submeteu, em agôsto de 1966, à consideração do Conselho Monetário Nacional, um outro projeto de lei, resultante de "proposições do Ministério da Agricultura e do Planejamento e Coordenação Econômica, apoiados em trabalhos técnicos de responsabilidade do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo".
- 1.6 Sob a mesma inspiração e com modificações mais profundas, havíamos elaborado um projeto em que tentávamos institucionalizar, em lei, tôda a experiência da CREAI, mediante corporificação no contexto legal de quase tôdas as condições gerais e cláusulas especiais de uso frequente nos financiamentos rurais concedidos pelo Banco do Brasil.
- 1.7 Por demandar largo tempo a tramitação legislativa do projeto da Comissão Consultiva de Crédito Rural, sujeito à aprovação

das duas Casas do Congresso e, antes disso, à apreciação do Conselho Monetário Nacional, resolvemos levar, pessoalmente, em 20-12-66, à Assessoria Especial do Presidente da República, o anteprojeto de nossa responsabilidade, com a seguinte sugestão:

"Tratando-se de matéria essencialmente técnica, sugiro a essa Assessoria — com vistas a dotar o país de instrumentos de crédito adequados já para a próxima safra — o estudo da possibilidade e conveniência de se solucionar o assunto através de decreto-lei, nos têrmos dos parágrafos do art. 9.º do Ato Institucional n.º 4, de 7-12-66".

- 1.8 Logo no dia 21-12-66 o mencionado anteprojeto era levado ao conhecimento do então Presidente da República, Marechal Castello Branco, que o submeteu, em regime de urgência e sob recomendações especiais, ao Ministro da Agricultura, Dr. Severo Fagundes Gomes, recém-saído da Direção do setor rural da CREAI do Banco do Brasil.
- 1.9 Identificado com o assunto, o Ministro da Agricultura confiou o estudo e solução da matéria ao Escritório de Estudos Econômicos, órgão daquele Ministério, então dirigido pelo economistá Camilo Calazans de Magalhães, antigo técnico da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, que convidou, para participarem dos trabalhos, outros especialistas do Banco do Brasil, entre os quais Fernando de Lima Queiroz, integrante do Gabinete da Presidência.
- 1.10 Tal era o gabarito da equipe técnica formada pelo Ministério da Agricultura que, já no dia 10-1-67, o Ministro tinha em mãos o projeto, estudado, reformulado e em condições de ser levado ao Presidente da República.
- 1.11 Recebido o nôvo projeto, o Presidente da República submeteu-o, sob prazo de 72 horas, à apreciação do Presidente do Banco Central do Brasil, do Ministro do Planejamento e do Ministro da Fazenda, atribuindo, ainda, ao último, a incumbência de levá-lo ao Conselho Monetário Nacional.
- 1.12 Após duas sessões, o Conselho Monetário Nacional aprovava, em 29-1-67, o texto final do projeto, que, a seguir, se transformou no Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967.

### 2 - FINALIDADE E FUNDAMENTO DO DECRETO-LEI N.º 167

2.1 — Tôda lei persegue uma finalidade e é justamente êsse objetivo teleológico que, em dado momento histórico, provoca a necessidade de seu surgimento.

- 2.2 O Decreto-lci n.º 167 emana da necessidade sentida e reclamada, por mais de 30 anos, de se simplificar a formalização dos instrumentos de crédito rural.
- 2.3 Fundamentalmente, os estudos do projeto pautaram-se nas normas e na experiência da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, consoante se observa da seguinte exposição, que instruíra o anteprojeto levado à Assessoria Especial da Presidência da República:

#### "Justificação

O presente estudo para reformulação da Lei n.º 3.253, de 27-8-57, baseou-se, precipuamente, na experiência da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., ministradora do crédito rural, em todo o território nacional, no período de 1938 até o momento. E melhor fonte de direito não poderia ser escolhida, mormente em se considerando que, de 1938 a 1964, aquela Carteira concedeu nada menos de 2.471.435 financiamentos agrícolas e pecuários, além de aproximadamente 400.000 no último exercício. Também, foram utilizados os subsídios apresentados pelos Projetos de Lei da Câmara, de n.ºs 21, de 1963, 2.164, de 1965 e 3.125, de 1965.

Inegàvelmente, o marco inicial do desenvolvimento da assistência creditícia aos ruralistas, no Brasil, foi plantado com a promulgação da Lei n.º 492, de 30-8-37, que, regulando o penhor rural, veio dotar a legislação pertinente de um instrumento legal capaz de assegurar a financiadores e financiados garantias e direitos recíprocos.

Ainda hoje, decorridos 29 anos de sua efetiva implantação, o crédito rural flui, em sua maioria, através dos contratos, por escritura pública ou particular, regulados pela mencionada lei.

Desde o início, evidenciou-se a necessidade de se acrescentarem naqueles contratos inúmeras cláusulas e condições reguladoras das atividades do financiado, com vistas a assegurar não só o resguardo dos direitos do financiador, como a imposição, ao financiado, de disposições e obrigações que garantissem a consecução dos sadios objetivos econômicos colimados pelo financiamento.

Obviamente, o texto de tais instrumentos passou a crescer e o processamento dos empréstimos rurais tornou-se excessivamente dispendioso, demorado e burocratizado.

Objetivando contornar êsses óbices, o Banco do Brasil passou a inscrever, nos Cartórios do Registro de Títulos e Documentos de cada

Comarca, as "Condições" a que, em geral, se subordinam as operações da espécie de sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial. No preâmbulo de seus contratos, está expressamente estabelecido que o financiamento é regido, excetuadas as que colidirem com as nêle estipuladas, pelas "Condições Gerais", tôdas de pleno conhecimento do creditado, constantes da transcrição feita no Registro de Títulos e Documentos local.

Dentro da dinâmica e do desenvolvimento do crédito rural, surgiram, naturalmente, novas necessidades e outras peculiaridades a exigir a inserção, nos contratos, de cláusulas ou condições mais consentâneas com a realidade emergente, visando aos mesmos objetivos ou a regular a situação dos financiados, seja pessoa física, seja pessoa jurídica.

Com vistas a isso, foi sancionada, em 1957, a Lei n.º 3.253, que, criando cinco novos títulos de crédito para o meio rural, não fêz outra coisa senão consolidar, em lei, parte da experiência da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil.

Sem dúvida alguma, essa lei veio dotar o sistema de crédito rural de um instrumento capaz de facilitar as relações creditícias dos ruralistas. Se das Cédulas de Crédito Rural não resultou um sistema perfeito, deve-se, sobretudo, à parca experiência que havia, ainda, por ocasião de sua instituição. A êsse propósito, bastaria lembrar que, no período de 1938 a 1958, a CREAI do Banco do Brasil efetuara, apenas, 708.640 financiamentos agropecuários, enquanto na quadra de 1959 a 1964 foram contratados 1.762.795 empréstimos rurais.

Além de condicionado, negativamente, pelas deficiências de sua legislação, o crédito rural, dia a dia, se via mais emperrado por fôrça de novas disposições legais, pois, em nosso país, desgraçadamente, tornara-se rotineiro exigir do ruralista certidões de cumprimento de obrigações fiscais ou da previdência social, ou declaração de bens ou certidão negativa de multas por infringência do Código Florestal.

Casos havia em que o pretendente a financiamento rural era forçado a passar vários dias percorrendo cartórios ou repartições públicas em busca dos citados documentos. Hoje, felizmente, êsses perniciosos obstáculos foram definitivamente afastados pela Lei n.º 4.829, de 5-11-65, em seu art. 37.

As quatro cédulas de crédito rural de que trata o art. 5.º e a Nota Promissória Rural de que cuida o art. 37 dêste substitutivo preenchem, satisfatòriamente, tôdas as necessidades do meio rural.

Ùltimamente, tem-se falado na criação de mais três novos títulos de crédito para o meio rural, ou sejam a "Duplicata Rural" e as "Letras Cooperativas", de "Recebimento e de Distribuição".

Como se vê, esses novos títulos, se criados, não teriam outra finalidade senão a de documentar os mesmos atos abrangidos pela Duplicata da Lei n.º 187, de 15-1-36, e pela Nota Promissória Rural reformulada neste substitutivo. Para o primeiro caso, basta que se exija que as duplicatas venham acompanhadas de uma via da respectiva fatura, o que evitará, inclusive, a emissão de "duplicatas frias", em detrimento dos objetivos postulados. A impropriedade da denominação "Duplicata Rural" é marcante, já que não se constitui em duplicata alguma e nem reproduz ou duplica qualquer fatura de venda.

Aliás, a Nota Promissória Rural, de formalização fácil e singela, a outra coisa não visa senão documentar, de maneira cabal, as vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, efetuadas diretamente por produtor rural, seja pessoa física ou jurídica, bem como as entregas, dos mesmos bens, feitas por cooperados às suas cooperativas e, ainda, as vendas a prazo de produtos, máquinas e mercadorias que entram no custeio da produção agropecuária, realizadas pelas cooperativas a seus associados ou às suas filiadas.

Portanto, não se justifica a criação de mais dois títulos de crédito com a mesma finalidade, eis que a "Duplicata Rural" e a "Nota de Crédito Cooperativo" nada mais poderiam ser do que, intrinsecamente, já o é a Nota Promissória Rural, neste anteprojeto.

Já a Nota de Crédito Rural se constitui numa verdadeira Nota Promissória de Crédito Rural, com a peculiaridade de ser causal e oferecer características de um autêntico contrato bilateral e de uma cambial, o que leva Pontes de Miranda, com sua erudição, a classificá-la como um "título cambiariforme". É, pois, um documento que se presta excelentemente à seletividade do crédito, sem a constituição de garantia real, sendo indicado, inclusive, para as operações das "Carteiras de Crédito Geral" dos estabelecimentos bancários, mormente para os financiamentos destinados a atender a "necessidades imprevisíveis e inadiáveis" dos ruralistas, quer como complementos de crédito, quer como suprimentos totais.

Com vistas a isso, e de acôrdo com várias proposições em tramitação no Senado e na Câmara, foi eliminado o teto máximo de seu valor e reduzido o prazo mínimo para quatro meses, a fim de possibilitar a ampliação do seu uso, inclusive adoção, pelas Carteiras de Crédito Geral dos bancos, sem qualquer inconveniência para as operações típicas de custeio rural, face às disposições do art. 18 do Decreto n.º 38.380, de 10-5-66.

Apesar das inegáveis vantagens e facilidades advindas com a Lei n.º 3.253, a prática tem demonstrado a necessidade e a conveniên-

cia de sua reformulação, no que diz respeito, principalmente, aos seguintes aspectos:

- a) Generalização e sistematização mais adequada da matéria São incluídas, na legislação, as condições e estipulações de ordem geral e frequentes nos financiamentos rurais, com o objetivo de evitar sua repetição em cada cédula, como ocorre com os contratos sob o império da Lei n.º 492, simplificando assim, sobremodo, a formalização dos instrumentos creditícios. Com êsse objetivo, são estabelecidas as condições e estipulações que regerão as várias espécies de financiamentos, quer do gênero agrícola, quer do gênero pecuário; são, também, reguladas as hipóteses de emissão das cédulas por pessoa jurídica e por mais de um emitente; estão devidamente fixadas e delineadas as obrigações do emitente da cédula com relação à aplicação do crédito e às suas obrigações como fiel depositário dos bens apenhados.
- b) Ampliação do campo de aplicação das Cédulas e da Nota Promissória Rural O anteprojeto prevê o uso das cédulas pelas cooperativas rurais de produtores, que, geralmente, só se dedicam à industrialização e à comercialização de produtos rurais. Permite, também, o uso da Nota Promissória Rural para documentar as entregas de produtos agropecuários, feitas por cooperados às suas cooperativas, e as vendas a prazo de produtos, máquinas e mercadorias que entram no custeio da produção agropecuária, efetuadas pelas cooperativas a seus associados ou às suas filiadas.
- c) Possibilidade de se vincularem às cédulas outros penhôres e outras garantias, além do penhor rural Para o âmbito do penhor rural são trazidos bens que, anteriormente, se constituiam, exclusivamente, em penhor mercantil e penhor industrial, além de outras que gravitavam em órbita ainda não fixada por lei, mas todos relacionados com as atividades rurais, como é o caso dos gêneros agrícolas não deterioráveis fàcilmente, dos veículos automotores, máquinas e fábricas utilizados nas explorações, e dos bens descritos nos itens III, IV e V do art. 42. Admite-se, também, a vinculação de imóveis urbanos quando constituídos em garantia de financiamentos rurais.
- d) Facilidades e alternativas para descrição dos bens de garantia Admite-se que esta descrição seja feita de forma sucinta, na própria cédula, ou em relação à parte, assinada pelo financiado e autenticada pelo financiador, de modo a facilitar a for-

malização do instrumento creditício. Idêntico procedimento é estendido à hipoteca cedular, em que a descrição do imóvel poderá ser substituída pela escritura ou seu translado, passando aquela ou êste a fazer parte integrante da cédula. Objetivando derrogar presunção consuetudinária que se vem enraizando no Direito Rural, esclarece o anteprojeto, em seu art. 44, que, para constituição da garantia, não é necessária prévia avaliação, por terceiros, dos bens oferecidos em lastro, adiantando que sua descrição poderá ser feita pelo próprio emitente da cédula e sob as penas da lei.

- e) Pagamento parcelado Abre-se a faculdade de ser estabelecido, na própria cédula e sem prejuízo de seu vencimento, pagamento em prestações periódicas, o que propiciará o amplo uso das cédulas em tôdas as operações de natureza rural.
- f) Prorrogação automática de vencimento As prorrogações previstas nas cédulas efetuar-se-ão, automáticamente, sem assinatura do financiado, desde que êste, até o vencimento respectivo, tenha cumprido tôdas as suas obrigações legais e cedulares, o que evitará suas repetidas viagens entre o imóvel rural e o estabelecimento financiador, com reflexos diretos, por via de conseqüência, sôbre o barateamento do capital financiado.
- g) Simplificação dos atos de inscrição e sua transferência para os Cartórios do Registro de Imóveis — O sistema de registro em vigor, por exigir a transcrição integral das cédulas, tem sido frequentemente citado como entrave à mais ampla utilização dêsses títulos. O anteprojeto prevê a transcrição, apenas, dos requisitos essenciais, reforçando-se a segurança do ato com o arquivamento, em cartório, de cópia autenticada da cédula levada a registro. Face à extinção de inúmeras Coletorias Federais, em consequência do atual sistema de arrecadação financeira, que se utiliza da rêde bancária nacional, o anteprojeto prevê a transferência do registro para o Cartório da Comarca que jurisdicione o imóvel beneficiado, com o que, aliás, se uniformiza e centraliza a prática de tal ato, em consonância com a sistemática do Direito Pátrio e de acôrdo com o Projeto de Lei da Câmara n.º 2.614, de 1965. Paralelamente, fixa as custas a serem cobradas, das quais 20% (vinte por cento) se destinam ao Juiz da Comarca, por seu trabalho de correição.
- h) Nota Promissória Rural O anteprojeto, além de facultar o uso da Nota Promissória Rural nas relações entre coopera-

tivas e cooperados e nas daquelas com terceiros, amplia seu campo de utilização, consoante reivindicação antiga da classe cooperativista, aliás, magnificamente exposta no Projeto de Lei n.º 21, de 1963, do ilustre deputado Milton Dutra. Estabelece, ainda, o anteprojeto que o valor da cédula corresponderá ao preço dos produtos, mais o montante dos juros, se houver, o que facilitará, sobremodo, o desconto, por estabelecimentos bancários, de tais títulos. A dispensa do protesto cambial da Nota Promissória Rural, para garantia do direito de regresso, dará maior tranquilidade ao emitente e ao descontário.

Também fica abolida, na Nota Promissória Rural, o direito assecuratório da consignação dos bens vendidos, com que se pretendia ficasse a êstes vinculado o cumprimento da promessa de pagamento. É que tal regalia veio a tornar-se contraproducente, por colocar o produtor rural à mercê das especulações do comprador, que, propositalmente, poderia deixar de saldar o débito assumido, nos casos de baixa de cotação do produto adquirido, pondo êste à disposição do vendedor. Doutro lado, não sendo o comprador obrigado a manter, em seu poder, o produto adquirido, até o ressarcimento do débito, desapareceria a possibilidade de sua recuperação, se já normalmente comercializado ou consumido. Ademais, a sobredita prerrogativa trazia sério inconveniente à constituição de penhores rurais, já que dificilmente poderia o financiador certificarse de que os bens oferecidos em garantia estivessem, ou não, vinculados a qualquer Nota Promissória Rural, título que não está sujeito a publicidade através de inscrição. O mesmo inconveniente se antepunha à comercialização e ao penhor de tais produtos, abrindo a possibilidade de fraudes, em prejuízo de credores privilegiados.,

i) Admissibilidade de inclusão, nas cédulas, de cláusulas e condições especiais — O Direito Financeiro Rural está em plena e constante evolução. Dia a dia surgem novas atividades financiáveis, e cada espécie de financiamento, para colimação de seus objetivos econômicos, exige, por suas peculiaridades, o estabelecimento de determinadas condições e estipulações. Consequentemente, o formalismo exagerado das cédulas estava a impedir que estas acompanhassem a dinâmica do Direito em questão. Aqui a razão do parágrafo único do art. 70.

Como fêcho desta justificação, nada mais oportuno e conveniente do que a transcrição do tópico final da Parte II do Relatório do Projeto do Código de Obrigações e que foi encaminhado ao Con-

O projeto considerou mais prudente omitir a disciplina específica das letras hipotecárias, letras imobiliárias, cédula rural pignoratícia, nota de crédito rural e promissória rural, reportando-se às leis especiais e, no que couber, sujeitando-as às disposições do nôvo Código. Trata-se na verdade de títulos ainda em período experimental, sem larga difusão no mercado e sem um trânsito livre na vida civil ou mercantil. Por isso mesmo, acham-se em fase de acentuada evolução e passam neste momento por processo de adaptação ou se transformam para que melhor se afeiçoem às exigências econômicas. A Comissão entendeu que sua cristalização no Código iria imprimir uma sustação no processo de seu desenvolvimento, com tôdas as inconveniências de tal ocorrência. Demais disso, é óbvio que na medida em que se suscitem alterações ou se sugiram novos esquemas de aplicação e desenvolvimento, muito mais fácil será modificar a lei especial, do que o Código, cuja sistemática sempre sofre, por menor que seja, a abrogação a êle imposta.

Assim procedendo, tomou o projeto conhecimento de sua existência, reconheceu-lhes a tipicidade necessária à sua circulação, mas não interferiu com o seu desenvolvimento jurídico e sua conquista de posição. Uma vez que não se trata de papéis com o seu curso de aperfeiçoamento realizado, a Comissão viu-se na alternativa de transcrever pura e simplesmente os preceitos vigentes ou deixá-los na legislação própria. E entre a cópia servil, com que se não contentaria, e a alteração estrutural que pode chegar ao ponto de interferir com os resultados, preferiu a política de permitir-lhes completarem o ciclo de seu desenvolvimento no meio legal autônomo em que se encontram.

2.4 — Para que se possa ter ainda melhor e mais ampla compreensão da finalidade normativa e do fundamento do Decreto-lei n.º 167, oportuno, também, é o conhecimento das apreciações seguintes extraídas de estudo apresentado, em 23-1-67, ao Presidente da República, por sua Assessoria Espe-

<sup>(\*)</sup> O projeto do Decreto-lei fôra ultimado em outubro de 1966 e o projeto do Código de Obrigações, de cujo Relatório se extraiu a transcrição acima, fôra concluído em setembro de 1965, subscrito por douta comissão, integrada pelo Ministro Orozimbo Nonato da Silva, Caio Mário da Silva Pereira, Teóphilo de Azeredo Santos, Sylvio Marcondes, Orlando Gomes e Nehemias Gueiros.

cial, ao sugerir algumas alterações no projeto, já então sob exame do Conselho Monetário Nacional:

"Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Atentos ao especial aprêço que o Govêrno de Vossa Excelência vem dispensando aos problemas das atividades rurais, bem assim à comprovada defasagem do setor primário de nossa economia em relação aos demais, a ponto de se configurar, na espécie, flagrante injustiça social, permitiu-se esta Assessoria submeter a Vossa Excelência, em Parecer 40/66, de 21 de dezembro último, um Anteprojeto de lei sôbre reformulação dos instrumentos de crédito rural.

Elaborado por técnicos do Banco do Brasil S.A., com base na experiência da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, que, como órgão oficial do Govêrno há quase três décadas, vem aplicando, no ramo, mais de noventa por cento dos recursos canalizados, pareceunos digna da maior consideração o substancial contributo, por refletir, pelo menos, fonte de direito das mais autênticas.

Houve por bem Vossa Excelência logo encaminhar a matéria, em regime de urgência, ao Senhor Ministro da Agricultura, autoridade que, além de imediatamente interessada no problema, com êle se acha, justo é reconhecê-lo, por suas vivências administrativas e técnicas, pràticamente identificado, sem aludir às responsabilidades específicas da Pasta cuja direção ora detém.

Ao que temos conhecimento, o Senhor Ministro já devolvera o Anteprojeto a Vossa Excelência, conforme cópia em nosso poder, perfilhando-o quase totalmente, por sua propriedade técnica e jurídica, sua oportunidade, sua conveniência e sua aptidão em preencher sensível lacuna na legislação específica. Não hesitou mesmo aquela Autoridade em sugerir a aplicação do Ato Institucional n.º 4/66, no intuito de o converter em Decreto-lei.

A pronta receptividade e o interêsse de Sua Excelência ainda se traduzem na eficiente medida de mandar revê-lo por técnicos de seu próprio Gabinete e da Presidência do Banco do Brasil S.A., produzindo, como resultado prático de imediato acionamento do dispositivo legal, a peça de Anteprojeto que anexamos, inclusive com a respectiva minuta de Decreto-lei.

Excusado é assinalar o quanto já está exaustivamente demonstrada a excelência do Anteprojeto, aprimorado e retocado em seus pormenores por quem lida quotidianamente com a assistência creditícia ao meio rural e detém a competência e a jurisdição sôbre a correspondente área. Gostaríamos, não obstante, de nossa parte, de oferecer algumas sugestões, acaso coincidentes com o trabalho original, a título de o aperfeiçoar e simplificar ainda mais a formalização dos títulos de crédito rural.

Tais sugestões serão apresentadas, a seguir, com as correspondentes justificativas, como simples emendas aditivas ou substitutivas a alguns artigos da pertinente minuta ministerial. Ei-las:

# I) Ao artigo 2.º, acrescentar parágrafo único:

"Nos casos de pluralidade de emitentes e não constando da cédula qualquer designação em contrário, a utilização do crédito poderá ser feita por qualquer um dos financiados, sob a responsabilidade solidária dos demais".

Justificativa

A prática tem demonstrado inúmeros inconvenientes que decorrem da só utilização conjunta do crédito; primeiramente, porque os espaços existentes nos cheques são geralmente pequenos e não comportam muitas assinaturas, principalmente de ruralistas que, de modo geral, assinam ocupando todo o espaço; depois, porque a assinatura conjunta dos emitentes exigirá, obviamente, a presença de todos na Agência, por ocasião de cada levantamento, o que elevará enormemente o custo do dinheiro, já que, geralmente, todos residem fora da localidade onde se situa a agência bancária.

Assim, se tal disposição não constar da lei, haverá necessidade, em cada hipótese, de sua transcrição na cédula, em prejuízo da simplificação da formalização do instrumento.

# II) Substituir o artigo 4.º pelo seguinte:

"Art. 4.º — Se se conceder o financiamento para utilização parcelada, o financiador abrirá com o valor do financiamento conta especial que o financiado movimentará por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou quaisquer outros documentos, na forma e tempo previstos na cédula ou no orçamento".

Justificativa

A utilização parcelada requer documentação. Até hoje os meios adotados são os que foram incluídos neste artigo, a fim de evitar que tal forma de movimentação da conta tenha que ser repetida em cada cédula, em prejuízo da simplificação da formalização do instrumento.

III) Ao artigo 6.0, acrescentar:

Ao "caput", "in fine":

"... que, inclusive, poderá regular os casos em que seja admitida a capitalização de tais encargos".

Justificativa

Com tal dispositivo, objetiva-se revogar o art. 4.º do Decreto n.º 22.626, de 7-4-33, pois a prática tem demonstrado que, nos financiamentos rurais, a capitalização dos juros semestrais é, em muitos casos, inevitàvelmente indispensáveis. Isto porque a liquidação dêsses empréstimos se processa com recursos a serem auferidos na atividade assistida. Assim, nos financiamentos de lavouras e nos da pecuária de corte, o financiado só disporá de recursos por ocasião da venda de seus produtos e nunca em 31 de dezembro e 30 de junho. Se mantida tal exigência genèricamente, terão êsses ruralistas que se valer de outras fontes de crédito, sob taxas extorsivas, para atendimento dêsses encargos. Justo também não seria que se impusesse aos financiadores a obrigatoriedade de prorrogar o vencimento de tais juros, sem a correspondente remuneração. Com isto, estará resolvido, também, o idêntico problema da comissão de fiscalização, regulada no art. 9.º.

IV) Prontas já se achavam as emendas expostas, quando tivemos oportunidade de examinar o anteprojeto de Decretolei anexo que está sendo examinado pelo Conselho Monetário Nacional. Como tal trabalho reproduz, pràticamente, o substitutivo elaborado pelo Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, com ligeras alterações de algumas expressões, ratificamos, para êle, tôdas as nossas emendas acima e sugerimos o restabelecimento do art. 39 do citado substitutivo — respeitada a nova redação — substituindo a expressão "de três dias úteis a contar", por "de 24 (vinte e quatro) horas".

Justificativa

Se se conceder aos Oficiais o prazo de 3 dias para inscrição, fatalmente estará derrogada a tabela de custas fixada no art. 35 porque a prática tem demonstrado que êsses serventuários se valem de tal prazo para cobrar dos interessados uma "taxa de urgência". Como, geralmente, os financiados residem na zona rural e sua permanência na cidade lhes acarretará enormes despesas e prejuízos,

forçosamente concordarão com a majoração ilegal das custas. Por outro lado, impende ressaltar que o nôvo sistema de inscrição, de processamento extremamente simplificado, não impede que, tomadas as providências aludidas no art. 32, devolva o Cartório ao apresentante a cédula com as anotações referidas no art. 35, para em seguida, com a cópia de que trata o § 1.º do art. 33, promover as providências mencionadas no art. 33. Em suma, o financiado não pode permanecer três dias na cidade aguardando a efetivação de uma providência simples, mas totalmente indispensável, já que, sem ela, não poderá efetuar o levantamento do crédito contratado.

Não é demais que, perante Vossa Excelência, insistamos, em harmonia com o encaminhamento do projeto original, para a precípua natureza da reformulação pretendida quanto aos títulos de crédito rural em sua generalidade. Destinam-se, como já lembramos a Vossa Excelência, ao meio rural, modesto, em regra distante de centros urbanos com organização cartorária e constituído de clientela desprovida de maiores recursos, como são, em geral, os agricultores.

Daí o caráter mais adjetivo da lei, em vias já de aprovação pelo Conselho Monetário Nacional, que não deverá abstrair-se daquelas peculiaridades ao apreciar as presentes emendas reconstitutivas do projeto inicial. A lei deverá ser auto-executável, dispensando o respectivo regulamento para preencher a sua real finalidade, sob pena de se atingirem sòmente modificações substantivas, embora oportunas, mas sem maior alcance material para a citada clientela e para os próprios órgãos financiadores.

E necessário que as partes sintam o aspecto tangível da restruturação, simplificando sensivelmente os instrumentos, de modo que formalizem as operações sem maiores despesas cartorárias e prejuízo de tempo e de dinheiro com providências que a lei completa dispensará, abolindo a inserção, nas cédulas, de inúmeras cláusulas, além de exigência incabíveis de constantes presenças dos mutuários para realização de determinados atos. A pactuação e condução dos negócios terão de ser simplificados, sob pena de permanecermos estáticos no campo do Direito Rural Financeiro.

Em suma, Excelentíssimo Senhor Presidente, não temos dúvidas de que a matéria, por seu extraordinário alcance econômico e social, justificaria, por si só, o uso do poder legislativo lembrado pelo Senhor Ministro da Agricultura, consubstanciando o superveniente Decreto-lei, indiscutível obra jurídica de benéficos e imediatos efeitos sôbre o meio rural em todo o território pátrio".

2.5 — Depreende-se, lògicamente, da leitura dessas transcrições, que a elaboração do projeto, sua análise e reformulação foram

orientadas por subsídios reais e concretos coletados em longa experiência prática e vivência efetiva do crédito rural; percebe-se, também, que os legíferos visaram, precipuamente, à simplificação dos instrumentos de concessão do crédito especializado, de modo a possibilitar que os financiamentos se formalizassem sob módicas despesas cartorárias e sem prejuízo de tempo e de dinheiro com providências que a lei completa dispensa, como, por exemplo, a inserção, nas cédulas, de inúmeras cláusulas e a constante presença do mutuário na agência bancária para realização de determinados atos.

- 2.6 Bàsicamente, o anteprojeto consistia na ampla reformulação da Lei n.º 3.253, de 27-8-57, já que, como se recorda, apesar das inovações e simplificações por ela trazidas, a utilização das cédulas de crédito rural era obstada pelo formalismo exagerado impôsto àqueles títulos e pela impossibilidade de se pactuarem amortizações periódicas.
- 2.7 A eliminação de tais óbices efetivou-se através da corporificação, nos artigos e parágrafos do Decreto-lei n.º 167, de tôdas as condições gerais e cláusulas especiais adotadas pela CREAI em seus contratos; desta forma, emitida a cédula, o devedor adore a tôdas obrigações e estipulações que a legislação específica lhe impõe, independentemente de qualquer pactuação em cláusula especial.
- 2.8 Criou-se, então, um tipo ideal de contrato que assegura ao devedor um tratamento justo, geral e impessoal, além de perfeitamente adaptado aos requisitos de segurança do credor e à finalidade econômica do financiamento, propiciando, ademais, à instituição financiadora, considerável economia em seu custo operacional, de que, também, se beneficiará o próprio mutuário.

### 3 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL

- 3.1 As Cédulas de Crédito Rural foram introduzidas no Direito Financeiro Rural Brasileiro pela Lei n.º 3.253, de 27-8-57, de autoria do ilustre Deputado Rondon Pacheco; anteriormente, existia apenas a Cédula Rural Pignoratícia regulada pela Lei n.º 492, de 30-8-37, mas com características e essência totalmente diversas.
- 3.2 Segundo dispõe o artigo 9.º do Decreto-lei n.º 167, a Cédula de Crédito Rural "é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

\_ 41 \_

I — Cédula Rural Pignoraticia

II — Cédula Rural Hipotecária

III — Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária

IV - Nota de Crédito Rural"

- 3.3 São, pois, quatro tipos de cédulas de crédito rural, tôdas elas representativas de constituição de dívida, sendo as três primeiras obrigatòriamente lastreadas por uma garantia real e não admitindo, a última, vinculação de qualquer lastro real; infere-se, pois, que aquelas são cédulas de crédito real rural e que a última é cédula de crédito pessoal rural.
- 3.4 Tôdas essas cédulas admitem aval e endôsso e a elas se aplicam, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, dispensado, porém, o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas; em consequência, independentemente de pactuação no título, há, nas cédulas, a solidariedade ativa e passiva de credores e devedores.
- 3.5 Embora sejam as Cédulas de Crédito Rural títulos civis líquidos e certos, a determinação de seu valor depende de prévia apuração, porque a utilização do crédito poderá ser feita parceladamente e a elas poderão ser acrescidos juros, comissão de fiscalização e outras despesas indispensáveis à segurança, regularidade e realização do direito creditório; além disso, admitem as cédulas a convenção de amortizações periódicas, cuja importância deverá ser abatida do valor do título.
- 3.6 Desde que previstas, mediante inclusão de cláusula especial no título, admitem as cédulas prorrogações de vencimento, cuja efetivação se subordina ao cumprimento, por parte do emitente, de tôdas as obrigações legais e cedulares.
- 3.7 Conforme já assinalamos, o emitente da Cédula de Crédito Rural confessa-se, sem qualquer pactuação especial, obrigado a uma série de condições que visam não só a assegurar os direitos creditórios do financiador, como a garantir a consecução dos objetivos econômicos justificadores do financiamento; assim, o financiado se sujeita, por exemplo:
  - a) a aplicar o financiamento nos fins ajustados art. 2.°;
  - b) à elevação da taxa de juros em 1% em caso de mora parágrafo único do artigo 5.°;

- c) a facultar ao financiador a mais ampla fiscalização da aplicação da quantia financiada art. 6.°;
- d) a incluir na garantia os bens adquiridos ou pagos com o financiamento art. 16;
- e) a não remover, do imóvel cedular, a garantia constituída art. 18;
- f) a manter em dia o pagamento dos tributos e encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua responsabilidade art. 70.
- 3.8 Por isso, não há necessidade de se incluírem, nas cédulas, as cláusulas correspondentes às obrigações supra, como se faz nos contratos regidos pela Lei n.º 492, de 30-8-37, sendo igualmente desnecessária, nos casos suscetíveis de registro das cédulas, qualquer carta do devedor, autorizadora de débitos em conta, uma vez que a hipótese já se acha regulada pelo artigo 37 do Decreto-lei n.º 167.
- 3.9 Impende notar a marcante diferença existente entre a Cédula Rural Pignoratícia da Lei n.º 492 e a do Decreto-lei n.º 167; aquela é expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e representa, apenas, um certificado da constituição de uma dívida e de um penhor, enquanto a última, de emissão do próprio devedor, ao ser assinada, cria, instantâneamente, uma série de obrigações e de direitos, já que se trata de título incorporante de obrigações e de penhor "ex tunc".
- 3.10 Buscando uma definição para as Cédulas de Crédito Rural, podemos dizer que são títulos de crédito civis, específicos, líquidos e certos, semi-formais, confessórios, causais e incorporantes de obrigações, com ou sem garantia cedularmente constituída:

Títulos de crédito — porque se constituem em documento em que se materializa um direito creditório;

Civis — porque o artigo 10 do Decreto-lei n.º 167 estabeleceu que as Cédulas de Crédito Rural são títulos civis; isto significa que essas cártulas são regidas pelo direito civil, exceção, apenas, do endôsso, do aval e da solidariedade ativa e passiva dos credores e devedores, a que se aplicam as normas do direito cambial, nos têrmos do artigo 60;

Específicos — porque se limitam aos financiamentos rurais concedidos, exclusivamente, pelos órgãos integrantes do sistema nacio-

nal de crédito rural (art. 7.º da Lei n.º 4.829/65) e pelas cooperativas rurais a seus associados ou às suas filiadas;

Líquidos e certos — porque documentam uma dívida de existência incontestável e de valor determinado, não oferecendo dúvidas quanto à sua exatidão, já que seu valor resulta de elementos constantes da própria cédula e do Decreto-lei n.º 167; para apurar o seu total basta fazer-se um simples cálculo aritmético com os dados, certos e positivos, constantes do título e do mencionado Decreto-lei, independentemente da prévia verificação da conta por processo especial;

Semi-formais — porque, de acôrdo com os artigos 14, 20, 25 e 27 do Decreto-lei n.º 167, deverão conter, obrigatòriamente, aquêles pressupostos essenciais e, na forma do parágrafo único do artigo 77, poderão conter disposições que resultem das peculiaridades do financiamento rural; quanto aos requisitos essenciais, é de se observar que não há obrigatoriedade de se atribuir à ordem dêles grande relevância, salvo quanto ao último, ou seja a assinatura do emitente;

Confessórios — porque, através da cédula, o emitente confessa a dívida contraída e sua adesão às condições legais e cedulares;

Causais — porque o crédito se destina, obrigatòriamente, ao "financiamento" de alguma coisa. O financiamento deverá ter um fim específico e concreto;

Incorporantes de obrigações — porque, emtidia a cédula, o devedor obriga-se às condições estatuídas pela legislação específica ou convencionadas no próprio título;

Com ou sem garantia cedularmente constituída — porque três espécies de cédulas são obrigatòriamente lastreadas por garantia real, enquanto uma espécie não admite vinculação de qualquer garantia real.

3.11 — Consoante facultam os itens II dos artigos 14, 20, 25 e 27 do Decreto-lei n.º 167, as Cédulas de Crédito Rural poderão ser emitidas pelo prazo de até 3 anos, em se tratando de cártula lastreada por penhor agrícola ou de Nota de Crédito Rural (arts. 61 e 29 do Decreto-lei n.º 167); de até 5 anos, nos casos em que a garantia seja representada por penhor pecuário; de até um ano, mediante prorrogações anuais sucessivas até 6 anos (penhor agrícola); ou, finalmente, de até 8 anos (penhor pecuário), nos têrmos dos artigos 61 e 62.

- 3.12 Juridicamente, os sistemas se equivalem; entretanto, com vistas à economia operacional e à redução das despesas cartorárias, o processo de fixação do prazo total sobreleva, já que dispensa a expedição do aviso de prorrogação e sua averbação em Cartório.
- 3.13 Se o devedor deixar de recolher qualquer prestação ou não cumprir as obrigações legais e cedulares, a cédula tornar-se-á antecipadamente vencida, na forma do artigo 11 do Decreto-lei n.º 167.
- 3.14 Preferido o sistema de fixação do prazo total, adotar-se-á, no preenchimento da cédula, após sua denominação no contexto e antes do nome do favorecido, a expressão "nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo", como a seguir exemplificamos:

| "A   | "A |   |     | de   |        |       |              |     | de 19  | de 19 |          |              |   |
|------|----|---|-----|------|--------|-------|--------------|-----|--------|-------|----------|--------------|---|
| paga | ar |   | por | esta | cédula | rural | pignoratícia | nos | têrmos | da    | cláusulą | de pagament  | 0 |
| abai | хo | a |     |      |        |       |              |     | . ou à | sua   | ordem,   | a quantia de |   |

3.15 — De acôrdo com as disposições do § 1.º do artigo 14 do Decreto-lei n.º 167, deverá, ainda, incluir-se a seguinte cláusula logo após a descrição da garantia:

"Forma de pagamento — Sem prejuízo do vencimento acima estipulado, recolherei(emos) ao Banco...., para amortização desta cédula:

| Em | //19 | NCr\$ | <br>(por | extenso) |
|----|------|-------|----------|----------|
| Em | /19  | NCrS  | <br>(por | extenso) |
|    |      |       |          |          |

3.16 — Adotado o sistema de prorrogações anuais sucessivas, utilizar-se-ão, no mesmo local, os dizeres "nos têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo", inserindo-se, idênticamente, após a descrição da garantia, a seguinte cláusula:

"Ajuste de Prorrogação — Para que me (nos) seja concedida prorrogação do prazo desta cédula por mais... períodos anuais sucessivos, obrigo-me (obrigamo-nos) a recolher em amortização desta cédula:

| Em  | //19 | NCrS | <br>(por | extenso) |
|-----|------|------|----------|----------|
| Em  | /19  | NCrS | <br>(por | extenso) |
| etc |      |      |          | * 91     |

- 3.17 Obviamente, as cláusulas acima poderão ser adequadamente adaptadas aos casos de prestações mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais.
- 3.18 Na elaboração de cláusulas cedulares, deve-se ter o cuidado de colocar os verbos, que traduzam assunção de obrigações por parte do emitente, na primeira pessoa do singular ou do plural, a fim de se manter a perfeita correlação com os demais dizeres da cártula, que é, fundamentalmente, um título confessório e de emissão do próprio devedor.
- 3.19 A aplicação do financiamento poderá ser ajustada na própria cédula ou em orçamento à parte; recomenda-se, entretanto, com vistas a diminuir a quantidade de assinaturas, que êste seja lançado no início do contexto do título ou antes da assinatura do emitente. Para que se possa inserí-lo após a expressão "valor do crédito deferido para financiamento de...." deve-se, ao imprimir os modelos das cédulas, deixar um espaço de umas oito linhas entre aquêles dizeres e a expressão... "e que será utilizado do seguinte modo", ou, então, não imprimir, no modêlo, êstes últimos dizeres.

### 4 PENHOR E HIPOTECA CEDULARES

- 4.1 Criação do direito brasileiro, nacional por excelência, o penhor e a hipoteca cedulares, erigidos pelo Decreto-lei n.º 167 à categoria de institutos autônomos, apresentam características próprias e especiais que os distinguem dos demais, notadamente em sua singeleza formal, em sua amplitude intrínseca e no imediatismo de seus efeitos.
- 4.2 Assim é que, enquanto a constituição do penhor rural e do penhor industrial tem sua efetivação condicionada ao registro cartorário (art. 1.º da Lei n.º 492, de 30-8-37 e art. 2.º do Decreto-lei n.º 1.271, de 16-5-39), o penhor e a hipoteca cedulares se constituem, exclusivamente, pelo próprio título, que é incorporante de garantia. Assinada a cédula, estão constituídos o penhor ou a hipoteca, independentemente de registro (penhor) ou de lavratura de escritura (hipoteca).
- 4.3 Além disso, emitida a cédula, o mutuário adere às condições estatuídas pela legislação específica, submetendo-se a uma série de obrigações.
- 4.4 Em se tratando de Cédula de Crédito Rural, a inscrição tem valor, apenas, para eficácia contra terceiros, através da publicidade do ato, já que a hipoteca e o penhor foram constituídos no ato da emissão da cártula.

- 4.5 Expedido o Decreto-lei n.º 167, alguns estudiosos da matéria estranharam a nova designação do penhor e da garantia em razão do documento que os formaliza, observando que tal inovação não encontrava similar, tanto na história de nosso direito, quanto na do alienígena.
- 4.6 Entretanto, tais argumentos não apresentam a menor consistência, pois, como acentua Hermes Lima (Introdução à Ciência do Direito, 9.ª edição, pág. 260), "através do direito, que é a forma, os homens se propõem os fins que desejam alcançar pelo domínio dos fenômenos econômicos. O direito é fenômeno do mundo da cultura, e não do mundo da causalidade; é modo de querer, maneira teleológica de conduzir dados da consciência. Por intermédio do direito, formulam os homens os propósitos a serviço dos quais desejam colocar os fatos econômicos".
- 4.7 Tanto isso é verdade que temos a duplicata mercantil, também de criação legal tipicamente brasileira e que, da mesma forma, não fôra acolhida com gerais aplausos de nossos juristas; não obstante, aquêle título, resistindo a todos os ataques, continua em pleno vigor, prestando inestimáveis serviços às nossas atividades econômicas, já que, por ser causal, se presta também, excelentemente, à seletividade do crédito.
- 4.8 A propósito das raras críticas surgidas contra o Decreto-lei n.º 167, lembramos a seguinte observação feita por Fábio Pena (Da Duplicata, pág. 9), ao referir-se aos ataques sofridos pela Lei n.º 187, de 15 de janeiro de 1936:
  - "A verdade, porém, é que não procuraram os juristas pátrios, ou aprendizes de juristas, estudar e analisar as leis reguladoras do título malsinado, quebrando suas arestas, explicando, ou procurando explicar suas contradições, o que justifica os êrros de técnica de todos os regulamentos e da lei hoje em vigor."
- 4.9 Hoje, com a expedição do Decreto n.º 62.141, de 18 de janeiro de 1968, estão amplamente definidos e especificados a natureza e o alcance do penhor e da hipoteca cedulares, não havendo mais razão para as dúvidas suscitadas.
- 4.10 De nossa parte, entendemos que a intitulação, de penhor cedular e de hipoteca cedular, adapta-se adequadamente ao nôvo instituto legal, pois é evidente e marcante sua diferenciação do penhor agrícola, pecuário, industrial e da hipoteca civil.
- 4.11 Justamente por não terem compreendido o alcance e a natureza dêstes novos institutos, algumas Corregedorias de Justiça

estaduais, através de Provimentos irregulares, instruiram, antes do advento do Decreto n.º 62.141, os Cartórios no sentido de inscreverem as cédulas, além de no Livro n.º 9, também nos livros 2 ou 4, quando se tratasse de hipoteca ou de penhor.

### 5 -- EMOLUMENTOS SOBRE A INSCRIÇÃO DAS CEDULAS

- 5.1 Enquanto permanecer vigente o parágrafo único do artigo 34 do Decreto-lei n.º 167, os emolumentos devidos pela inscrição das cédulas de crédito rural serão, exclusivamente, os ali fixados; isto porque a validade de tal dispositivo só poderá ser suspensa através de resolução do Senado Federal, promulgando sentença definitiva do Supremo Tribunal Federal declaratória de sua inconstitucionalidade, nos têrmos do item IV do artigo 45 e da alínea "b", item III, do artigo 114, da Constituição brasileira.
- 5.2 Como se recorda, algumas Corregedorias de Justiça estaduais tentaram, inexplicàvelmente, derrogar, no âmbito territorial de sua jurisdição, a validade da tabela de emolumentos fixada pelo Decreto-lei n.º 167; para isso, instruiram, através de Provimentos, que a mencionada tabela só se estendia ao Distrito Federal e aos Territórios, porquanto competiria aos Estados a faculdade exclusiva de legislar sôbre custas e emolumentos.
- 5.3 Para restaurar a normalidade jurídica e pôr têrmo a êsses absurdos foi baixado o Decreto n.º 62.141, de 18 de janeiro de 1968, que explicitou em seu artigo 4.º: (\*)

"Os emolumentos devidos pelos atos de inscrição, averbação e cancelamento das Cédulas de Crédito Rural regem-se, em todo o território nacional, pelas normas dos arts. 34 a 40 do Decreto-lei n.º 167 e do Decreto n.º 61.132, e não excederão, em hipótese alguma, das percentagens fixadas pelos artigos 34 e 36 do mesmo Decreto-lei."

- 5.4 Os parágrafos 1.º e 2.º do mesmo artigo disciplinam as sanções e penalidades aplicáveis ao Oficial responsável pela transgressão da tabela acima aludida.
- 5.5 Antes de transferir, para os Cartórios, o registro das cédulfas, cuidou-se, prévia e cautelosamente, da fixação da competência constitucional da União para legislar sôbre emolumentos; para isso, o artigo 6.º da Constituição de 1946 teve sua redação substituída pelo § 2.º do artigo 8.º da Carta vigente.

<sup>(\*)</sup> À página 185 está reproduzido, na integra, o Decreto n.º 62.141, de 18 de janeiro de 1968.

- 5.6 Destarte, o referido Decreto n.º 62.141 representa, pura e simplesmente, uma sentença revogatória dos Provimentos acima mencionados e a validade de suas disposições não depende de qualquer outra medida complementar, como alegam alguns Oficiais de Registro de Imóveis. Ressalte-se a propósito, que Provimento é ato meramente instrutivo sem caráter decisório ou de obrigatòriedade que pode ser expedido pelas Corregedorias de Justiça ou Juízos, no uso de suas atribuições, com o tim específico e exclusivo de facilitar como pretendido pelos Provimentos sob comentário o fiel e exato cumprimento de leis e regulamentos. O Decreto em questão é claro e preciso, de modo que não se justifica a nova objeção suscitada e motivada certamente pela ganância de alguns Cartórios.
- 5.7 Aliás, por justiça, releva ressaltar que tal Decreto é fruto de longa e pertinaz luta encetada pela Consultoria Técnica do Banco do Brasil, cujos estudos e entendimentos propiciaram a elaboração daquele diploma legal, que veio, afinal, não só especificar a natureza e o alcance do penhor e da hipoteca cedulares, mas, também, dirimir dúvidas outras, principalmente a relacionada com a cobrança dos emolumentos. (\*)

### 6 — O LIVRO N.º 9

- 6.1 Dentro de sua pragmática simplificadora, o Decreto-lei n.º 167 reduziu, extremamente, os atos de processamento da inscrição, exigindo, apenas, a transcrição dos requisitos essenciais da cédula; a segurança do ato ficou reforçada com o arquivamento, em Cartório, de cópia autenticada da cártula levada a registro.
- 6.2 Em consonância com a sistemática do Direito pátrio e em face da extinção de inúmeras Coletorias Federais, transferiu-se o registro das cédulas para os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca a que se acha jurisdicionado o imóvel beneficiado, instituindo-se um só livro para as quatro Cédulas de Crédito Rural.
- 6.3 Então surgiu o Livro n.º 9, criado pelo Decreto n.º 61.132, de 3 de agôsto de 1967, destinado à inscrição das Cédulas de Crédito Rural; recentemente, o Decreto n.º 62.124, de 16 de janeiro de 1968, estabeleceu nôvo modêlo do Livro n.º 9, melhor adaptado aos requisitos das cédulas.

<sup>(\*)</sup> À página 55 está transcrito o Parecer n.º 591-H, de 13-11-67, de lavra do Consultor Geral da República, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, publicado no Diário Oficial de 21-11-67.

- 6.4 De acôrdo com o artigo 31 do Decreto-lei n.º 167, devidamente ratificado pelo artigo 2.º do Decreto n.º 62.141, de 18 de janeiro de 1968, a inscrição das cédulas se faz, única e exclusivamente, no Livro n.º 9, porque, em se tratando de cédulas de crédito rural, o que se inscreve é a própria cédula e não a garantia em si.
- 6.5 O nôvo livro apresenta 13 colunas, de fácil preenchimento, observando-se, apenas, para atendimento dos quesitos da coluna n.º 6, ser recomendável que se consigne, nas cédulas, a qualificação do emitente; com relação à coluna n.º 11, é de se notar que as confrontações só serão necessárias quando se tratar de Cédula Rural Hipotecária ou de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, já que, nas demais cédulas, dispensa-se qualquer referência a dita caracterização, nos têrmos do artigo 3.º do Decreto n.º 62.141, de 18 de janeiro de 1968.

## 7 — NOTA PROMISSÓRIA RURAL

- 7.1 O Decreto-lei n.º 167, dando nova denominação à Promissória Rural instituída pela Lei n.º 3.253, de 27-8-57, incluiu, em seu âmbito, a documentação de atos praticados entre as cooperativas rurais e seus associados e aboliu o direito assecuratório da consignação dos bens vendidos, com que se pretendia ficasse a êstes vinculado o cumprimento da promessa de pagamento. Também, o direito de regresso, contra endossantes e seus avalistas, foi assegurado, independentemente do protesto cambial do título.
- 7.2 O emprêgo da Nota Promissória Rural, que é título de crédito líquido e certo, específico, formal, confessório e causal, atende aos seguintes casos:
  - a) vendas, não à vista, de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, representando a obrigação do emitente-comprador para com o vendedor-beneficiário, seja êste produtor rural ou cooperativa;
  - b) entregas, por cooperado, de produtos da mesma natureza a cooperativas, para comercialização e/ ou beneficiamento, como obrigação da cooperativa-emitente para com seu associado-beneficiário;
  - c) fornecimentos, por cooperativas, de bens de produção e/ou consumo a associados, como obrigação do cooperado-emitente para com sua cooperativa-beneficiária.

- 7.3 As cooperativas rurais incumbem-se de promover a comercialização e, muitas vêzes, o beneficiamento e industrialização, para posterior comercialização, dos produtos de seus associados; antes do Decreto-lei n.º 167, não existia qualquer título de crédito hábil à documentação de tais atos.
- 7.4 Consequentemente, o produtor geralmente dotado de parcos recursos ficava pràticamente impedido de exercer suas atividades até o reembôlso, pela cooperativa, do resultado obtido com a comercialização de sua produção.
- 7.5 Com vistas a isso, estendeu-se à Nota Promissória Rural a faculdade de documentar essa entrega; nesta hipótese, o título constitui promessa de pagamento representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda.
- 7.6 Assim, o produtor rural entrega à sua cooperativa 100 sacas de arroz em casca para beneficiamento e comercialização; documentando o recebimento, a cooperativa passa-lhe uma Nota Promissória Rural no valor atribuído pela estimativa prévia do preço do produto.
- 7.7 Vendido o arroz, far-se-á o acêrto; entretanto, durante êsse prazo, o produtor rural estêve documentado com um título de crédito causal, representativo de um legítimo e autêntico negócio comercial, descontável nos estabelecimentos bancários e redescontável no Banco Central do Brasil, nos têrmos do artigo 72 do Decreto-lei n.º 167. Em suma, com a Nota Promissória Rural, o cooperado poderá conseguir recursos para prosseguimento de suas atividades.
- 7.8 Na terceira hipótese, configurada na alínea "c" do item 7.2, a Nota Promissória Rural tem a mesma função da duplicata mercantil, dispensada, porém, a expedição da fatura de venda; é um título mais simples e de fácil preenchimento, sendo emitido pelo próprio ruralista em favor da sua cooperativa, gozando, para efeitos bancários, dos mesmos benefícios acima referidos. Aqui, seria a cooperativa rural que ficaria descapitalizada, até a comercialização da colheita de seu associado.
- 7.9 No preenchimento da Nota Promissória Rural é recomendável que, em se tratando dos atos previstos na alínea "a" do item 7.2, sejam inutilizados os dizeres "entrega que me (nos) foi feita"; nos atos previstos nas alíneas "b" e "c" do citado item, aconselhável, também, será a inutilização dos dizeres "valor da compra que lhe fiz".

7.10 — A Nota Promissória Rural goza de privilégio especial sôbre os bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil, sendo, também, passíveis de penhora os bens indicados no título ou, em sua vez, outros da mesma espécie, qualidade e quantidade pertencentes ao emitente.

### 8 - DUPLICATA RURAL

- 8.1 Na justificativa do projeto de nossa responsabilidade, manifestáramo-nos contrários à criação da Duplicata Rural, a fim de evitar duplicidade de títulos para documentação de determinadas transações; além disso, considerávamos a impropriedade de sua denominação, já que não se constitui em duplicata alguma e não reproduz nem duplica qualquer fatura de venda.
- 8.2 Todavia, o então Ministro Severo Fagundes Gomes, entendendo imprescindível sua instituição, incluiu-a na redação do Decreto-lei n.º 167, com a seguinte justificativa:

"Cria a Duplicata Rural, símile da duplicata de venda mercantil, de emissão do vendedor, que poderá ser usado pelos ruralistas mais evoluídos e organizados, como um título de crédito negociável que lhes permite vender seus produtos para locais distantes, mediante a simples emissão da "Duplicata Rural" representativa da transação efetuada e passível de imediato desconto nos bancos locais, que a poderão remeter para aceite e pagamento na praça do comprador da mercadoria. Todavia, em virtude do estágio sócio-econômico e nível educacional de grande parte dos ruralistas brasileiros, a Nota Promissória Rural, de emissão do comprador, permaneceria como o instrumento capaz de canalizar recursos creditícios aos pequenos e médios produtores rurais quando da comercialização de suas safras".

- 8.3 A despeito de nosso modo de ver, reconhecemos, hoje, que o nôvo título de crédito, embora de amplitude restrita, traz significativa vantagem para efetivação dos negócios feitos à distância entre as partes, quer por carta, telefonema ou telegrama, já que perfilha, no particular, o mesmo sistema da duplicata mercantil.
- 8.4 A Duplicata Rural é título de crédito líquido e certo, específico, formal, confessório e causal, de emissão exclusiva de produtor rural ou de cooperativa rural, levado ao aceite do comprador de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril.

8.5 — Releva assinalar que, enquanto a Nota Promissória Rural é de emissão pura e simples do comprador no ato típico da venda, a Duplicata Rural é emitida pelo vendedor, devendo dela constar as assinaturas do vendedor, e a seu tempo, do comprador.

### 9 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 9.1 O Decreto-lei n.º 167 provém da experiência e da prática no curso da precursora atuação assistencial da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI) do Banco do Brasil e, pois, vivida pelo funcionalismo dêste; originou-se da necessidade sentida e reclamada de se simplificar a formalização dos instrumentos de crédito rural.
- 9.2 Não é demais que insistamos em realçar ser a pactuação dos financiamentos rurais, através dos instrumentos da Lei n.º 492, extremamente demorada e onerosa, bastando assinalar que um empréstimo, garantido por hipoteca, tem sua efetivação sujeita, inicialmente, à elaboração de extensa minuta; em seguida, aprovados os têrmos da convenção pelo financiado, tal minuta é levada a cartório para que se lavre, no livro de notas, a respectiva escritura; lavrada esta, seu teor é lido para as partes, que a aceitam; assinada a escritura, é extraído o traslado para que se promova sua transcrição no Registro de Imóveis; êsse traslado é conferido mais uma vez pelo órgão financiador; o ato de transcrição é longo e demorado porque se faz integralmente no Livro n.º 2 e também, quando há concomitância de garantia hipotecária com penhor rural, no Livro n.º 4. E, por fim, é certificada, por têrmo, a transcrição, tudo sob a cobrança de pesados emolumentos.
- 9.3 Em contraposição a isso, temos, agora, a hipoteca cedular, de constituição instantânea, sem minutas, sem traslados, sujeita à inscrição sòmente no Livro n.º 9, especialmente instituído para servir aos fins do Decreto-lei n.º 167, com o mesmo valor e efeito jurídico e sob módicas despesas cartorárias.
- 9.4 Inevitàvelmente essa simplificação teria de contrariar determinados interêsses, razão por que surgem, de quando em vez, protestos injustificados de descontentes que ainda insistem na mediocridade da ambição pessoal.
- 9.5 Mas, certamente, o curso do tempo, reconhecidos os incontestáveis benefícios para nossa coletividade agrária, contribuirá para conquista da adesão geral, e o Decreto-lei n.º 167 cumprirá

sua finalidade de facilitar o desenvolvimento das atividades rurais brasileiras.

- 9.6 Se, pois, melhor não se tiver alcançado, de inestimável valia serão as críticas objetivas e fundamentadas, as sugestões e as soluções que os estudiosos da matéria possam levar aos órgãos competentes, visando ao pleno aperfeiçoamento e à simplificação dos instrumentos de crédito rural.
- 9.7 Ao cabo destas considerações, é sobretudo importante fazer ver que as condições gerais imperativas nos financiamentos rurais já estão expressas em dispositivos do Código Civil, da Lei n.º 492 e do Decreto-lei n.º 167. Destarte, é mister que se procure, agora, extrair o máximo das vantagens que essa legislação oferece, impedindo que a assistência creditícia às atividades agropecuárias regrida ao emperrado e burocratizado processo de contratação sobrecarregado de cláusulas desnecessárias e supérfluas. Pois, inegavelmente, a sistemática aplicação do Decreto-lei n.º 167 a isso estará servindo e traduzindo, ao mesmo tempo, seu objetivo de elevado interêsse nacional, no rumo do Desenvólvimento Rural e do Progresso Social, através dos amplos benefícios e facilidades que proporciona a financiadores e financiados, graças à extrema Simplificação dos Atos de Formalização dos Instrumentos de Crédito Específicos.

## APENDICE

### CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA

#### Pareceres

P. 44.456-57 — N.º 591-H, de 13 de novembro de 1967. "1. Aprovo o parecer. 2. Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça para elaboração do Decreto sugerido, com urgência. Em 16-11-1967." (Enc. ao M. J., em 20-11-67).

ASSUNTO: Inscrição e averbação da Cédula de Crédito Rural. Decreto-lei n.º 167, de 1967. Regulamentação.

#### PARECER

- O Banco do Brasil S.A. em expediente dirigido ao Gabinete Civil da Presidência da República, sugere medidas no sentido de darse fiel cumprimento às disposições do Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro do corrente ano, no que se refere à inscrição e averbação da Cédula de Crédito Rural.
- 2. Alega, em abono de sua pretensão, que a matéria não vem sendo observada pela Corregedoria da Justiça de alguns Estados, dentro dos limites capitulados no citado diploma originando interpretações contrárias co seu propósito.
- 3. Com essa finalidade, e no intuito de disciplinar, inequivocamente, o assunto, elaborou projeto de decreto que substancia a proposição em aprêço, cbjetivando a rígida observância do Decreto-lei n.º 167/67, na parte a que se reporta.

- 4. Como se sabe, o Decreto-lei n.º 167, em seus artigos 30 a 38, dispondo sôbre a inscrição e averbação da Cédula de Crédito Rural, estabelece que a inscrição da cédula teria de ser feita, apenas, em livro próprio denominado "Registro de Cédulas de Crédito Rural" e, ainda, fixara, os emolumentos a serem observados pelos Cartórios de todo o território nacional; já o artigo 78 do mesmo Decreto-lei dispensara a exigência constante do artigo 22 da Lei n.º 4.947, de 6 de abril de 1966, concernente à apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
- 5. Releva, a propósito, ressaltar que essas disposições visaram, precipuamente, à simplificação do processo de inscrição das cédulas de crédito rural, a fim de possibilitar a fixação de emolumentos módicos e justos e a não permitir a burocratização e o emperramento do crédito rural, já modelarmente disciplinado pela Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965.
- 6. A fixação dos emolumentos fôra estribada nas disposições do § 2.º do artigo 8.º da Constituição vigente que assegura à União a competência primária para legislar sôbre "registros públicos"; sôbre a matéria, os Estados só podem legislar supletivamente, respeitada a lei federal.
- 7. Não obstante a clareza das disposições do parágrafo único do artigo 31 do Decretolei n.º 167, surgiu o Provimento n.º 4/67, de 23 de maio de 1967, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ins-

truindo que a tabela de emolumentos fixada naquele dispositivo não teria validade em seu Estado, por entender que a mesma tenha aplicação, apenas, no Distrito Federal e nos Territórios; êsse entendimento foi seguido pelas Corregedorias do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, através de seus Provimentos n.º 26/67, de 22-8-67 e n.º 1, de 13-9-67, respectivamente.

- 5. Posteriormente à sugestão formulada pelo Banco do Brasil S.A., foi baixado nôvo Provimento pela Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o n.º 32/67 de 22-9-67, contrariando, também, as disposições dos artigos 31 a 78 do Decreto-lei n.º 167, de vez que instruiu no sentido de que as cédulas fôssem inscritas, também nos Livros 4 e 2, conforme se trate de penhor ou de hipoteca; condicionou, ainda, a inscrição da cédula à apresentação, pelo emitente, do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
- 9. Assim sendo, opinando pela juridicidade da minuta de decreto submetida à apreciação desta Consultoria, acatamos, por opertunas, as sugestões contidas no item 7 do Parecer n.º 25, de 17-10-67, da douta Consultoria Jurídica do Banco do Brasil S.A., e acrescentamos, ainda ao projeto inicialmente oferecido, mais alguns esclarecimentos que se tornaram indispensáveis; e um nôvo artigo, visando a instruir que a inscrição das Cédulas de Crédito Rural se faz, única e exclusivamente, no Livro n.º 9, instituído pelo Decreto n.º 61.132, de 3 de agôsto de 1967 e que a formalização dêsse

ato, nos têrmos do artigo 78 do Decretolei n.º 167, independe de apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasilerio de Reforma Agrária.

- 10. Ressalte-se, a propósito, que, em se tratando de cédula rural pignoratícia e de cédula rural hipotecária títulos incorporantes de penhor e garantia "ex-tunc", o que se inscreve não é a garantia de per si mas a própria cédula. O registro, assim, não é do penhor, pròpriamente, conforme acontece com o convencionado através dos instrumentos regidos pela Lei n.º 492, de 30 de agôsto de 1937, que estabelece, taxativamente, esta particular idade em seu artigo 1.º.
- 11. Em consonância, pois, com êsses princípios, estabelece o artigo 30 do Decretolei n.º 167 que, sòmente para terem eficácia contra terceiros, é que se inscrevem as Cédulas de Crédito Rural, já que, uma vez emitidas, a elas adere o direito real de garantia e assegura-se o cumprimento das obrigações legais e pactuadas.
- 12. Nestas condições, ante o exposto, opino pela assinatura do anexo projeto de decreto, por entender que o mesmo se reveste das condições necessárias para a regulamentação da matéria.

Sub censura.

Brasilia, 13 de novembro de 1967. — Adroaldo Mesquita da Costa, Consultor-Geral da República.

(D. O. 21-11-67)

# MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO

IVO ARZUA

Palestra do Ministro da Agricultura dirigida aos participantes do II e III Cursos Intensivos para Administradores, realizados pelo Departamento de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal do Banco do Brasil.

1 — ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SÕBRE O DESENVOLVIMENTO

2 — A CARTA DE BRASILIA

3 — CRÉDITO E FINANCIAMENTO AGROPECUÁRIOS

# MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO

# 1 — ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SÔBRE O DESENVOLVIMENTO

### 1.1 — CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO

Geralmente aceita-se o têrmo Desenvolvimento para designar tanto o desenvolvimento econômico, como o desenvolvimento social.

Dêsse modo, é possível conceituar o Desenvolvimento como sendo:

"A contínua elevação dos níveis de vida de uma coletividade."

Assim, Desenvolvimento não é um objetivo fixo, mas sim móvel e evolutivo.

### 1.2 - OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO

Em matéria social ou econômica, não existe medida isolada que ofereça resultados favoráveis a longo prazo. As medidas isoladas, por melhor concepção que possam ter, revelam-se frequentemente de efeitos transitórios, e com resultados paliativos, quando não nocivos, por conflitarem com outras medidas também isoladamente bem concebidas.

Para usar uma frase de sabor bem popular, com tais medidas improvisadas ou conflitantes tão comuns em nesso País, o "Brasil dava um passo para a frente e dois para trás"...

Felizmente para nós brasileiros, já existe uma consciência nacional de planejamento global, a fim de se evitarem as medidas improvisadas ou conflitantes, que tantos males têm trazido ao Brasil.

Assim procedendo, integra-se o Brasil entre as nações do mundo que, consciente e racionalmente, preparam o seu próprio desenvolvimento. De fato.

"pelo menos em alguns países em desenvolvimento, começou a surgir uma consciência verda deira de que o Desenvolvimento Econômico é parte e parcela de um processo mais amplo de transformação social que, necessàriamente, deve ser longo, persistente e laborioso; que o crescimento só pode resultar da Poupança, Investimento e Produção; que poupança exige abstinência; que os recursos escassos devem ser distribuídos com inteligência e usados com honestidade e o máximo de eficiência; que os Valôres, Costumes, e Modos de Pensar e Agir, tradicionais de uma povo, são incompatíveis com os objetivos do Desenvolvimento, e devem adaptar-se a êles; que os auxílios externos podem ajudar, mas sòmente conseguirão realizar uma pequena porção da tarefa, e que tudo isso é parte do preço do Desenvolvimento, que aquêles povos que o desejam devem estar dispostos a pagar".

Contudo, é particular convicção nossa de que além disso há necessidade de um grande impulso inicial, para que uma nação qualquer possa vencer as barreiras que detêm o seu progresso, e se lançar resolutamente nos amplos caminhos do desenvolvimento.

De fato, se o subdesenvolvimento se caracteriza por uma "causação circular atrofiante", onde as necessidades humanas crescem muito mais ràpidamente que o crescimento dos bens de produção e de consumo, para arrombar-se essa barragem da ineficiência sôbre a qual se acumulam perigosamente necessidades humanas não satisfeitas, há necessidade da concentração inicial de um grande poder impulsionador.

Um fenômeno físico dá bem a idéia que queremos transmitir: sem que os foguetes dispusessem de um poderoso impulso inicial, que lhes permite atingir a velocidade mínima de cêrca de 8km/seg., jamais poderiam vencer a fôrça de gravidade da Terra para se embrenharem no misterioso espaço cósmico, desvendando-lhe os segredos científicos.

A êsse grande impulso inicial — imprescindível para a arrancada do desenvolvimento — chamamos: Mobilização Nacional para o Desenvolvimento.

Concluímos, pois, que três são os instrumentos principais de que se pode valer o nosso País, para embrenhar-se resolutamente no caminho do Desenvolvimento:

- 1.º Definição das Políticas Nacionais de Segurança e Desenvolvimento;
- 2.º Integração dos Planos Nacionais, e dos Consequentes Programas e Projetos de Ação;
- 3.º Mobilização Nacional para o Desenvolvimento, assegurando um grande impulso inicial, através da convergência de esforços e de recursos disponíveis.

## 1.3 — A REVOLUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO

A Revolução de 31 de março de 1964 pretende conduzir o Brasil no caminho do desenvolvimento e, para isso, já implantou uma série de medidas coerentes entre si, e consistentes com os objetivos colimados, entre as quais, no primeiro govêrno revolucionário, do Marechal Castelo Branco:

- 1.º O restabelecimento da ordem política, social e econômica;
- 2.º o saneamento do meio econômico e financeiro, com medidas positivas de combate à inflação;
- 3.º a institucionalização do planejamento;
- 4.º a adequação dos meios para melhor atingir os fins, através da Lei da Reforma Administrativa.

O segundo govêrno revolucionário, do Marechal Arthur da Costa e Silva, já pôs em prática as seguintes medidas de cunho eminentemente desenvolvimentista:

- 5.º definição da Politica Nacional de Desenvolvimento, através da elaboração e aprovação do seu Programa Estratégico de Desenvolvimento, e da Carta de Brasília;
- 6.º reformulação da sua política econômico-financeira, para adaptá-la à conjuntura atual, tanto no âmbito nacional como internacional;
- 7.º implantação da Reforma Administrativa, adequando os meios aos fins selecionados ε eliminando desperdícios e capacidades ociosas;
- 8.º estimulando os investimentos, tanto públicos como privados, sem descurar de um rígido contrôle anti-inflacionário;
- 9.º estimulando a Revolução Tecnológica, para melhorar os padrões de qualidade, e aumentar a produtividade;

10.º — impulsionando a agropecuária nacional, para transformá-la nos seguros alicerces do grande e soberbo edifício do desenvolvimento nacional.

### 1 4 - O DESENVOLVIMENTO E A AGRICULTURA

Sem entrar em considerações teóricas sôbre a participação da Agricultura no processo de desenvolvimento, daremos aqui apenas uma série de depoimentos históricos sôbre a vital importância da Agricultura, não só para o desenvolvimento das nações, mas também para a própria sobrevivência dos povos e suas civilizações.

O primeiro depoimento que citaremos nos vem da remota civilização egípcia, através da dramática advertência que um faraó mandou inscrever no seu túmulo, à beira do Nilo:

"Do alto do meu trono, choro esta grande desgraça. Por sete anos no meu reinado, não houve cheia do Nilo. O trigo é escasso e faltam víveres. Os homens transformaram-se em ladrões e saqueiam seus vizinhos. As pessoas gostariam de correr e mal podem andar. As crianças choram e os jovens cambaleiam como se fôssem velhos. Suas pernas se dobram e êles se arrastam miseràvelmente. Todos se mostram abatidos. O Conselho dos Grandes está deserto. Os cofres de mantimentos estão esgotados: nêles só há vento. Tudo está acabado."

O segundo depoimento histórico nos vem através de relatórios internacionais sôbre o estágio atual da agricultura, em um país que, milênios atrás, já dominou o mundo;

"Da Grécia nos vem um exemplo clássico sôbre a devastação florestal, que já destruiu tantas civilizações antigas. Em seu tempo de fausto e esplendor ainda achava-se coberto por florestas 70% do seu território. As florestas eram tidas como sagradas, e os campos eram férteis. Nos rios corria água durante todo o ano, havendo poços e nascentes por tôda parte. Agora sobram apenas 5% das antigas florestas, extinguiram-se as espécies de animais silvestres, e a terra desprotegida deslizou pelas encostas, acumulando-se nas baixadas; os rios ficaram sem águá e poeirentos e depois de cada chuva convertem-se em torrentes de lôdo. Os poços e as nascentes secaram. Apenas dois por cento da crosta original de humus ainda existe, e tão sòmente um quinto do solo é ainda aproveitável para a agricultura. Três quartos dos cereais necessários têm de ser importados de outros países".

Mas é da próspera nação norte-americana que nos vem um importante depoimento e uma lição inesquecível sôbre o significado da Agricultura no mundo moderno.

A nação mais industrializada e mais democrática do mundo moderno, e que considera a agricultura a sua "indústria número um", testemunhou através de seu grande estadista John Fitzgerald Kennedy:

"Creio que os Agricultores podem proporcionar ao nosso País maior crédito, maior boa vontade duradoura, e maiores possibilidades de Paz do que qualquer outro grupo, nos próximos dez anos, se reconhecermos que o alimento é fôrça, o alimento é paz, o alimento é liberdade".

E a Revolução de 31 de março de 1964, consciente do papel preponderante da Agricultura, no processo de desenvolvimento nacional, expressou-se através das palavras vigorosas do seu líder Arthur da Costa e Silva, pronunciadas na Guanabara, em 28-9-66:

"Grave êrro seria esquecer a pedra angular de todo e qualquer sistema de desenvolvimento nacional — a Agricultura — que o futuro govêrno tudo fará para modernizar, mediante verdadeira revolução tecnológica".

Aí, pois, está uma visão panorâmica daquilo que acontece com as nações que não dão à Agricultura a devida importância: miséria e subdesenvolvimento; também o que acontece às nações — como a América do Norte — que conferem prioridade às atividades agrículas: pujança econômica e desenvolvimento acelerado; finalmente ainda, um testemunho expressivo de que o Brasil resolveu tirar proveito dessas preciosas lições históricas.

Efetivamente, Sua Excelência, o Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, uma vez empossado não perdeu tempo, e cuidou de elaborar o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento, no qual inseriu como metas prioritárias as seguintes:

- 1.ª Elevação da Produção e da Produtividade Agrícolas: transformação da agricultura tradicional mediante mudança de métodos de produção e utilização mais intensa de insumos modernos. Expansão das facilidades de crédito. Fortalecimento do poder de compra da população.
- 2.ª Ruptura das Barreiras do Abastecimento: solução dos principais problemas ligados à estrutura e ao funcionamento da comercialização de alimentos.

### 2 - A CARTA DE BRASILIA

## 2 1 - FUNÇÕES DA CARTA DE BRASILIA

Enquanto se elaborava o Programa Estratégico de Desenvolvimento, preparava-se concomitantemente a Carta de Brasília. O Programa Estratégico de Desenvolvimento definiu a Política Nacional de Desenvolvimento, fixou-lhe as prioridades, entre as quais, como vimos, a produção agropecuária e o abastecimento.

A Carta de Brasília, com pase no Programa Estratégico de Desenvolvimento, definiu a política nacional da agropecuária e fixou-lhe os principais objetivos e metas, de modo a se obter não só a integração dos planos, programas e projetos de ação na agropecuária, mas também a necessária convergência de esforços e recursos para o mais rápido e eficiente atingimento dos objetivos e metas fixados. Podemos concluir, pois, que a Carta de Brasília cumpre duas funções da mais alta relevância para o desenvolvimento nacional, quais sejam:

- 1.º A integração dos planos nacionais de agricultura, e dos programas e projetos de ação agropecuária;
- 2.º A mobilização nacional para o desenvolvimento agropecuário.

### 2.2 - OBJETIVOS DA CARTA DE BRASILIA

A Carta de Brasília, inspirada nos princípios democráticos de liberdade e nos ideais cristãos de solidariedade humana e social, tem por fim assegurar:

- 1.º a contínua elevação do nível de vida do trabalhador e do produtor rural;
- 2.º a modernização e aprimoramento das técnicas e métodos de produção rural;
  - 3.º o abastecimento alimentar da população brasileira;
  - 4.º o estabelecimento e expansão da indústria rural;
  - 5.º a conquista, manutenção e expansão dos mercados externos;

6.º — a convergência geral de esforços e recursos, para atingir com mais rapidez e eficiência os objetivos prefixados.

Para se ter uma idéia da gravidade dos problemas que a Carta de Brasília equacionou para solução, basta lembrarmo-nos de que quando se fala em alimento, fibra vegetal e madeira, se fala no interêsse de cada um dos oitenta e cinco milhões de brasileiros.

Assim, quando falamos em consumidor, estamos falando em cada um dos brasileiros; quando falamos em produtor estamos falando em apenas uma parte dos brasileiros, os quais trabalham, porém, no interêsse de todos os brasileiros sem exceção...

Eis porque legitimamente podemos resumir a Carta de Brasília em dois grandes objetivos:

- 1.º Estimular o Produtor, estrutural, técnica e financeiramente;
- 2.º Proteger o Consumidor, assegurando-lhe alimentação boa, abundante e econômica.

Daí se verifica que os interêsses do Produtor e do Consumidor não são conflitantes mas, ao contrário, a sua conciliação atende plenamente ao interêsse comum de ambos.

Êsse o motivo pelo qual, no Govêrno atual, Produção e Abastecimento estão conjugados sob a égide de um mesmo Ministério.

# 2.3 — AS GRANDES METAS JA ATINGIDAS

Plenamente identificado com o plano do Govêrno Costa e Silva, ao assumirmos o Ministério da Agricultura, fixamos seis grandes metas a curto prazo;

- 1.º Reintegração do Ministério da Agricultura;
- 2.º Medidas Urgentes de Estímulo ao Produtor e Proteção ao Consumidor;
- 3.º Definição da Política Nacional da Agropecuária;
- 4.º Mudança do Ministério para Brasília;
- 5.º Reforma Administrativa do Ministério da Agricultura;
- 6.º Integração de Planos e Convergência da Ação.

Em 107 dias de administração, as quatro primeiras grandes metas a curto prazo já haviam sido atingidas, a quinta meta foi atingida antes dos primeiros 215 dias de administração, a sexta e última o seria até 31 de dezembro de 1967.

Efetivamente, em relação à sua meta n.º 1 — a Reintegração do Ministério da Agricultura —, já nos primeiros 30 dias de Govêrno, eram colocados novamente sob a égide desta Pasta os seguintes órgãos de administração indireta: IBRA, INDA, SUNAB, COBAL, CIBRAZEM, CFP, SUDEPE, IBDF, INM, BNCC e GETSOP.

Em relação à meta n.º 2 — Medidas Urgentes de Estímulo ao Produtor e de Proteção ao Consumidor — foram postas em prática providências da major relevância, como sejam: a garantia de preços mínimos líquidos ao produtor; o financiamento da produção, na base de 100% sôbre o preco mínimo, e pelo prazo de 180 a 210 dias: a extensão da Política de Precos Mínimos, pela primeira vez na história da nossa agricultura, ao Norte e Nordeste do País; a constituição de estoques reguladores; a execução de Planos Intensivos de Eletrificação Rural, de instalação de silos domésticos e de mecanização da agricultura, além da concessão de vultosos financiamentos a entidades públicas estaduais e municipais e à cooperativas, para aplicação em extensão rural, educação rural, defesa sanitária, pesquisa, promoção agropecuária, e estímulo ao uso de corretivos, fertilizantes e defensivos; a canalização de 10% de todos depósitos bancários para investimentos na área rural, a prorrogação do prazo para pagamento do ITR, etc.

A terceira grande meta — Definição da Política Nacional da agropecuária — foi atingida em 107 dias, tempo de elaboração da Carta de Brasília, tendo sido ratificada por Sua Excelência o Sr. Presidente da República em 28 de julho de 1967, exatamente quando o Ministério da Agricultura completava o seu 107.º aniversário de criação. Muitas medidas ali preconizadas já vêm sendo postas em prática, pois independiam de estudos mais profundos.

A quarta grande meta da Pasta da Produção Agropecuária foi atingida em menos de 90 dias, pois nesse prazo já se achavam instaladas em Brasília as suas repartições que, com a Reforma Administrativa, passariam a constituir o Cérebro Administrativo do Ministério da Agricultura, isto é, os órgãos incumbidos de planejar e controlar a ação dos órgãos executivos sediados nos Estados.

A quinta grande meta — a Reforma Administrativa do Ministério — está implantada e em pleno vigor, em todo o território nacional, desde o dia 19 de outubro do corrente ano, concretizando assim a desburocratização e a consequente dinamização desta Pas-

ta, através da centralização do Planejamento e do Contrôle em Brasília, e da descentralização da Execução, através da autonomia administrativa e financeira das Delegacias Federais de Agricultura, sediadas nos Estados e Territórios do nosso País. Assim, os Srs. Delegados, com plena autoridade sôbre tôdas as repartições federais de agricultura existentes no âmbito de sua jurisdição, têm ótimas condições para fazer cumprir as metas da Carta de Brasília.

Marcha agora o Ministério da Agricultura seguramente para o atingimento de sua sexta e última meta a curto prazo: a Integração dos Planos e Convergência da Ação. Para isso já foram instalados em todo o território nacional os Conselhos Estaduais de Coordenação da Execução da Carta de Brasília, aos quais compete a elaboração dos Planos Integrados e a coordenação para a concentração de esforços e recursos no sentido do mais rápido e eficiente atingimento dos objetivos e metas expressos naquela Carta.

Os Planos Integrados, e a perfeita delimitação de faixas de atuação e responsabilidade na sua execução, estarão completamente concluídos até meados do mês de dezembro.

Assim, a partir de 1.º de janeiro de 1968, completamente reformado em sua estrutura administrativa, dispondo de Planos Integrados preconizados na Carta de Brasília, conjugando em sua ação órgãos de administração direta e indireta federais, e aliandose também a órgãos estaduais e municipais, cooperativas e emprêsas privadas dedicados todos às lides agrícolas, poderá o Ministério da Agricultura cumprir sua grande meta a médio prazo: implantar a Revolução Tecnológica no meio rural brasileiro, para o grande salto do Brasil no caminho do Desenvolvimento.

#### 3 - CRÉDITO E FINANCIAMENTO AGROPECUÁRIOS

## 3.1 — OS GRANDES INSTRUMENTOS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Ninguém pode preparar um Plano Integrado ou realizar uma Mobilização para o Desenvolvimento, sem antes ter uma visão panorâmica ou global dos grandes fatôres atuantes e da maneira como se interrelacionam.

Procurando criar um modêlo simplificado do processo de produção agropecuária, que além disso pudesse vincular uma idéia dinâmica — pois que tal processo essencialmente o é — assimilamo-la ao elementar e simples "princípio da alavanca", conforme desenho seguinte:



O Poder de Produção — "fôrça potente" — é o somatório da mão-de-obra e dos instrumentos de trabalho e insumos correspondentes disponíveis no meio rural, mas inclui também as fontes de energia, e os meios de transporte e de armazenamento e distribuição.

A Infra-Estrutura de Apoio Tecnológico — "ponto de apoio" — é constituída não só pelos órgãos de pesquisa, experimentação e treinamento do Ministério da Agricultura, mas também pelos seus órgãos de planejamento de reforma e desenvolvimento agrário, de desenvolvimento florestal e da pesca, de fomento à produção animal e vegetal, de defesa sanitária animal e vegetal, que se somam e se integram aos órgãos correspondentes das universidades e escolas superiores, das Secretarias de Agricultura e instituições e emprêsas privadas.

A Infra-Estrutura de Crédito e Financiamento — "alavanca" — é constituída pelo sistema bancário nacional, que apoiado e orientado pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco do Brasil propicia crédito e financiamento às atividades agropecuárias.

Evidentemente, a Produção será a "fôrça resistente", que terá de ser impulsionada por êsse "sistema de alavanca".

Êsse sistema mostra que, quanto maiores e mais eficientes forem o Poder de Produção e as Infra-Estruturas de Apoio Tecnológico e de Crédito e Financiamento, maiores serão os volumes produzidos.

A otimização dos resultados sòmente se obterá pela completa e perfeita integração de todos êsses fatôres — a denominada Mobilização de Esforços e Recursos — sem o que ao longo dessa cadeia de produção agropecuária multiplicar-se-ão as capacidades ociosas, provocando desperdícios de tempo, material e dinheiro, e atuando como resistências e frenagens ao processo de desenvolvimento nacional.

Não obstante, de tôdas as infra-estruturas de apoio à produção agropecuária, a mais dinâmica, por agir diretamente no sentido das aspirações e ambições humanas, é a Infra-Estrutura de Apoio Creditício e Financeiro que, por isso mesmo, foi assimilada à própria Alavanca que impulsiona a produção agropecuária, apoiada na Tecnologia e acionada pelo Poder de Produção.

# 3.2 — OBJETIVOS ECONOMICO-SOCIAIS DA POLÍTICA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Há alguns anos já vinham as autoridades econômicas nacionais referindo-se insistentemente ao empobrecimento progressivo do meio rural brasileiro, mas nada de concreto se fazia no sentido de evitálo, ou pelo menos, estancá-lo.

Os órgãos oficiais de contenção do custo de vida limitavam-se a tabelar arbitràriamente os gêneros de primeira necessidade, do que resultava sempre aviltamento de preços ao Produtor, uma vez que o Intermediário tem meios para compensar-se sempre, ora em prejuízo do Consumidor, ora em prejuízo do Produtor, quando não em prejuízo de ambos.

Além disso a elevada incidência de impostos sôbre a produção — drenando poupanças da área privada para o erário — e o crédito e financiamento dirigidos principalmente aos intermediários, e não aos produtores, contribuíam implacavelmente para o empobrecimento progressivo dos lavradores e criadores.

Recorde-se também que, no afã de acelerar a implantação e o desenvolvimento de fábricas de utilidades domésticas em geral e das indústrias automobilísticas, o Govêrno canalizou para êsses setores incentivos de ordem financeira, fiscal e cambial, esquecendo-se de propiciá-los também à agricultura, cujo fortalecimento, além de proporcionar renda para a formação de captial nos outros setores da economia, ampliaria quase ilimitadamente o mercado consumidor daqueles produtos industriais.

Planejou-se assim um processo de "desenvolvimento autofágico", que se alimentava das parcas poupanças das atividades agrícolas, e que só poderia resultar naquilo que efetivamente resultou: empobrecimento do meio rural, escassez de produtos agrícolas, sub-consumo, capacidade ociosa crescente nas indústrias, inflação, mais empobrecimento, isto é "Causação Circular Atrofiante"...

O Govêrno do Marechal Arthur da Costa e Silva, além de continuar a política econômica saneadora do Govêrno anterior, procurou estimular a recapitalização da emprêsa privada brasileira, ao mesmo tempo que fixava como prioridade do seu Govêrno a revitalização do meio rural brasileiro, com o fim de:

- 1.º elevar a remuneração da atividade agrícola, de modo a torná-la novamente atrativa e compensadora;
- 2.º fortalecer o poder aquisitivo do lavrador e do criador, de modo a incorporá-los ao mercado consumidor interno, fortalecendo e expandindo, concomitantemente, a indústria nacional;
- 3.º elevar continuamente o padrão de vida dos brasileiros, através da criação de bons hábitos alimentares e do incremento do consumo de modernas utilidades domésticas;
- 4.º ingressar decidida e definitivamente na corrida desenvolvimentista, com bem-estar social.

## 3.3 — REQUISITOS BÁSICOS DA POLÍTICA CREDITÍCIA E FINANCEIRA DO GOVÊRNO

Já dissemos que a mais dinâmica infra-estrutura de apoio à produção rural é a infra-estrutura creditícia e financeira.

Mas, para que ela cumpra suas verdadeiras e vitais finalidades, devemos satisfazer a certos requisitos básicos.

Poderíamos citar, entre êsses requisitos, os seguintes:

- 1.º Simplicidade, para tornar-se acessível a lavradores e criadores carentes de instrução;
- 2.º Rapidez, para que se possa dar vasão ao grande volume de atendimento pequenos produtores, em tempo hábil;

- 3.º Oportunidade, pois há épocas certas para o plantio e para a colheita;
- 4.º Capilaridade, isto é, facilidade de crédito e financiamento diretamente aos pequenos produtores, e não aos intermediários;
- 5.º Racionalidade, ou seja a concessão de crédito e financiamento às atividades agrícolas constantes do plano do Govêrno, em cada região do território nacional;
- 6º Baixo custo, considerando a incidência dos juros e taxas bancárias, na formação dos preços dos alimentos, e a pressão inflacionária daí decorrente;
- 7.º Prazos adequados, considerando-se sempre os prazos de maturação dos investimentos;
- 8.º Suficiência, para atender a todos os interessados;
- 9.º Saneador, para corrigir emprêsas deficitárias antiquadas e anti-econômicas.

Em contraposição, é óbvio que o Crédito e o Financiamento, burocratizados, demorados, fora de época, mal distribuídos, inadequados, caros, com prazos exíguos e em volume insuficiente, ao invés de estimularem a produção rural, a restringem e desencorajam.

As medidas propostas na Carta de Brasília, com respeito ao Crédito e ao Financiamento das Atividades Agrícolas, têm por escopo, além de erradicar alguns dêsses males do sistema creditício financeiro nacional, conferir-lhe aquelas características básicas acima enumeradas, para torná-lo efetivamente a poderosa alavanca que dará o grande impulso à agropecuária brasileira.

É conveniente ressaltarmos novamente, contudo, que a otimização dos resultados somente será obtida pela integração dos planos e programas do Govêrno, e pela convergência geral de esforços e recursos em tôrno da realização dos objetivos e metas do nosso País.

#### 3 4 - EVOLUÇÃO DA POLÍTICA DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO

As primeiras medidas governamentais no sentido do encaminhamento do crédito oficial à agricultura ocorreram com a promulgação da Lei n.º 492, de agôsto de 1937, ano em que entrava em funcionamento a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI). O diploma legal institucionalizou o penhor rural, o agrícola e o pecuário, e criou fontes de recursos específicos com que contaria a CREAI para iniciar-se na prática dos financiamentos. Su-

cessivamente, através de outros decretos e leis, formava-se uma legislação própria regulamentadora daquelas operações.

Com o passar dos anos, e à medida que se desenvolvia o País e aumentava sua população, reclamos outros não satisfeitos começavam a indicar a superação das providências adotadas.

Entre elas, ressaltava-se a impossibilidade de expansão das operações em face da escassez de recursos e da ausência de um instrumental legal mais adequado para facilitar a concretização menos morosa dos empréstimos. Surge, então, a Lei n.º 3.253, de agôsto de 1957, pela qual se criavam novos instrumentos de crédito rural: Cédula Rural Pignoratícia, Rural Hipotecária, Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de Crédito Rural — utilizados como papéis de custeio e antecipação de receitas — e, finalmente, a Nota Promissória Rural, para fins de documentar a comercialização dos produtos agropecuários.

Evidenciavam-se, contudo, mais enfàticamente, entre os anos de 1960 a 1964, as dificuldades da CREAI para mobilizar recursos destinados ao crédito rural. Seus recursos específicos pràticamente estacionaram e acentuava-se em progressão geométrica a busca de dinheiro através do redesconto de papéis, com terríveis contribuições para a espiral inflacionária que se lançava sôbre o País. Tal era a situação, que em 1963 e 1964 os recursos próprios da CREAI, em relação aos totais disponíveis, representavam apenas 4%. (Fonte: Relatório da CREAI)

De outra parte, não obstante todo o esfôrço desenvolvido pela CREAI — a principal fonte de crédito rural —, os empréstimos atingiam, em fins de 1964, apenas 14% dos estabelecimentos rurais do País. De igual modo, deteriorava-se o valor real médio dos empréstimos feitos, em face da inflação, de tal maneira que o agricultor, progressivamente descapitalizado, contava ainda com menos recursos para o desenvolvimento de suas atividades.

Patenteava-se, dessa forma, aos homens de Govêrno, a necessidade de encontrar-se fórmula pela qual se encaminhasse aos campos maiores somas de recursos. Lembram-se, a propósito, tentativas em tal sentido, realizadas em 1961, através das Unidades Móveis de Crédito Rurál, cujos resultados não foram alcançados satisfatòriamente, porque não fundamentado o seu lançamento em condições prèviamente planejadas.

A esta altura, já era convencimento governamental que a assistência financeira à agropecuària deveria se expandir extra-fronteira da CREAI, o que exigia:

- a) uma orientação de cúpula, intimamente vinculada ao Ministério da Agricultura;
- b) fundos próprios decorrentes de fluxos permanentes;
- c) a mobilização de tôda a estrutura bancária do País, mormente da rêde bancária privada;
- d) o auxílio externo.

A idéia se fortaleceu e, em meados de 1964, criava-se a Coordenação Nacional de Crédito Rural (CNCR) que, em última análise, se constituiu no primeiro banco de refinanciamento rural especializado, operando com recursos nacionais e com outros provenientes de acordos de empréstimos firmados com as agências financiadoras, tais como a AID e o BID. Constituiram-se agentes financeiros os bancos privados, para o desempenho da nova política creditícia rural inaugurada então.

Concomitantemente, buscava-se nova legislação bancária para o País, coroada com a Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, criadora do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, e na qual se deixava bem nítida a importância que assumira o crédito rural dentro da nova contextura legal.

A 3 de setembro de 1965, criava-se o Funagri (Fundo Geral para Agricultura e Indústria), junto ao Banco Central, e, a 9 do mesmo mês, incorporavam-se àquele Fundo os recursos da CNCR, transferindo-se todos os seus encargos à Gerência da Coordenação do Crédito Rural e Industrial, então instalada no Banco Central, a qual se incumbiria também de administrar o Funagri, além de coordenar e fiscalizar o crédito rural no País praticado pela rêde bancária oficial ou privada.

## 3.5 — INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CRÉDITO RURAL

O ato legal, contudo, que veio definitivamente consagrar o crédito rural no País, surgiu com a promulgação da Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965, conhecida como a Lei de Institucionalização do Crédito Rural. Reveste-se da mais alta importância êste documento, dado que soube representar o prêmio de um anseio há anos acalentado, pois que, dentre as inúmeras medidas baixadas em favor do ordenamento e da disciplina do crédito especializado, se destacam:

a) a estreita conexão entre os órgãos federais de comando creditício com o Ministério da Agricultura;

- b) a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, integrado pela rêde bancária federal, estadual, Caixas Econômicas e Cooperativas de Crédito e, ainda, pela IBRA, INDA e órgãos regionais de desenvolvimento;
- c) a composição das fontes de recursos para o crédito rural, de origem interna e externa, destacando-se, entre as primeiras, uma de fluxo permanente de máxima importância, qual a de serem obrigados os bancos privados e sociedades de crédito, financiamento e investimento a aplicar 10% de seus depósitos em crédito rural, sob pena de recolhimento ao Banco Central FUNAGRI;
- d) a designação de recursos para os programas de assistência técnico-educativa aos produtores rurais, ensejando oportunidade para o desenvolvimento de serviços como os da ABCAR e outros similares a cargo do Ministério da Agricultura;
- e) a criação de um Fundo Específico para ocorrer aos prejuízos de operações realizadas com pequenos produtores rurais, condição que assegurará aos báncos privados a decidida assistência financeira aos produtores marginalizados do crédito;
- f) a institucionalização do treinamento dos profissionais do crédito rural das instituições bancárias oficiais e privadas, internamente ou fora do País.

Ao lado disso, vem de entrar em vigor o Decreto-lei n.º 167, regulando a criação e uso dos papéis que devem ser utilizados na formalização do crédito rural, introduzindo facilidades inusitadas nas relações bancos/produtores rurais, convindo salientar a criação da Nota Promissória Rural (sob nôvo conceito) e da Duplicata Rural, cujas versatilidades de uso trouxeram novas perspectivas de comercialização, principalmente em se tratando das relações econômicas e financeiras existentes entre cooperativas e cooperados.

## 3.6 — MEDIDAS PRECONIZADAS NA CARTA DE BRASÍLIA

A todo êsse instrumental de medidas de ordem legal e administrativa, ainda em fase de implantação no País, coloca-se o Ministério da Agricultura na posição de vanguardeiro, pois que de sua correta atuação dependerão em larga escala os resultados que se almejam alcançar.

A Carta de Brasília consubstancia a política do Govêrno Costa e Silva para a produção agropecuária do País, e na sua II Parte —

Programa de Objetivos e Metas — estabelece sua Política Nacional de Crédito e Financiamento ao Setor Rural (Cap. XIII).

Além das disposições da Carta de Brasília, relativas às atividades afins ao crédito rural, enumera-se uma gama de medidas específicas dêsse crédito a adotar, entre as quais as de natureza legal, bancária, financeira, operacional e outras.

Visando a promover a rápida implantação das medidas em causa, constituí equipe especialmente para êsse fim, integrada por elementos do Ministério, de órgãos financiadores e de entidades empenhadas no desenvolvimento do meio rural.

Essa equipe representa o núcleo do Escritório de Coordenação do Crédito Rural, previsto como integrante da nova estrutura do Ministério, destinando-se a atender às responsabilidades a êste cometidas pela Carta de Brasília, Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965, e Decreto n.º 58.380, de 10 de maio de 1966.

O sentido de constituição dessa equipe reflete pela sua multiplicidade institucional o desejo dêste Ministério de possibilitar a integração e coordenação das diversas entidades e setores governamentais que lidam com a agropecuária direta ou indiretamente, objetivando uma ação conjunta em prol do seu desenvolvimento.

Alguns resultados auspiciosos decorrentes da edição da Carta de Brasília já podem ser anunciados.

Entre êsses, figura a recente Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da República, acompanhada de projeto de lei criando mais uma Diretoria no Banco Central do Brasil, com atuação específica em crédito rural. Demonstrou assim o Sr. Presidente Costa e Silva perfeita compreensão dos benefícios que poderão advir da administração do crédito rural por órgão especializado, com o status de Diretoria, mais apto, assim, ao diálogo com as altas autoridades da República.

Outro fato de relêvo consiste na regulamentação da alínea "n" do item I, do art. 15 da Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965, que vem de ser efetivada pelo Conselho Monetário Nacional, havendo sido objeto da Resolução n.º 69, e da Circular n.º 100, do Banco Central do Brasil, em decorrência da qual são acrescidos substanciais recursos para aplicação em crédito rural, equivalentes a dez por cento dos depósitos mantidos pelos bancos privados.

Um terceiro fato, de não menor relêvo, é a criação do Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária (FUNDEPE) e, concomitantemente, do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pecuária

(CONDEPE), já instalado, tudo na forma do Decreto n.º 61.105, de 28 de julho de 1967.

Além de responsável pela implementação da política de desenvolvimento da pecuária, cabe ao CONDEPE estruturar todo um sistema de assistência técnica aos criadores que irão se beneficiar das verbas originárias do convênio firmado entre o Govêrno Brasileiro e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

Recursos de aproximadamente NCr\$ 216 milhões serão aplicados, de início, em três projetos a serem desenvolvidos nas regiões do Rio Grande do Sul (Projeto I), São Paulo, Mato Grosso, Paraná (Projeto II), Goiás e Minas Gerais (Projeto III), esperando-se que, de futuro, outras áreas do País sejam contempladas com programas da mesma natureza.

Tais programas se destinam, precipuamente, aos itens relativos ao manejo e à alimentação de bovinos e ovinos, incluindo formação, limpeza e conservação de pastagens, aguadas, cêrcas, bretes, currais, silos-trincheiras, maquinaria agrícola, fertilizantes, sementes forrageiras e aquisição de reprodutores.

Oportuno se me afigura ressaltar que, sòmente para a aplicação dos recursos destinados ao atual Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, haverá necessidade da mobilização de aproximadamente 70 técnicos, agrônomos e veterinários de reconhecida capacidade profissional, para o preparo, acompanhamento e avaliação de projetos ao nível das propriedades.

Essas atividades de assistência e orientação técnica serão dirigidas por Diretores de Projetos Regionais, que receberão orientação e supervisão do CONDEPE.

Finalmente, e ainda no elenco de resultados, é de se anotar a recente assinatura do Acôrdo do Trigo, celebrado entre os governos brasileiro e americano. Por êsse acôrdo, o produto da venda do trigo no mercado interno, da ordem de cem milhões de cruzeiros novos, será integralmente aplicado na agricultura.

Uma parte dêsse produto se destinará ao Ministério da Agricultura e será aplicado na execução de projetos e atividades específicas, outra ao FUNAGRI para o refinanciamento de papéis oriundos de empréstimos rurais, e a terceira entregue ao FUNFERTIL para a concessão de estímulos financeiros aos agricultores que utilizarem fertilizantes em suas lavouras.

Outras medidas também previstas na Carta de Brasília, que considero da maior relevância para o aprimoramento do crédito rural,

estão já encaminhadas. Destaco, especialmente, as referentes ao registro conjunto das responsabilidades das operações de crédito rural e instituição da respectiva caderneta-registro; metodologia uniforme de trabalho e padronização de impressos; orçamentos de aplicação considerando as reais necessidades dos beneficiários e a entrega das parcelas nas épocas oportunas, sem 'quaisquer descontos, inclusive de juros e acessórios contratuais; inclusão, no orcamento de aplicação, de verba destinada à assistência técnica e divulgação, no meio rural, dos assuntos de interêsse dos produtores relacionados com o crédito rural, principalmente das normas adotadas pelos organismos financeiros para a concessão de empréstimos. No que respeita à política agrária, afigura-se da maior importância a expansão do crédito fundiário, de modo a possibilitar ao agricultor a aquisição do trata da terra que trabalha, observadas as condições de exploração econômica da propriedade e outras prescritas na legislação do IBRA.

O Ministério da Agricultura deposita elevadas esperanças na realização do Projeto de Estudo do Crédito Rural, em execução no Brasil sob o patrocínio do Banco Central do Brasil e do Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, e com a participação de várias entidades governamentais e privadas, incluído êste Ministério. Êsse Projeto, pelas pesquisas, a nível do agricultor, das fontes não-institucionais de crédito e dos bancos, as quais vem promovendo, irá certamente propiciar dados fundamentais ao melhor conhecimento da situação do crédito rural no País e ao perfeito encaminhamento de soluções aos seus principais pontos de estrangulamento.

O Ministério tem ainda como uma das suas preocupações principais, fixadas as diretrizes para a aplicação do crédito rural, com base na política governamental para a agricultura, entender-se com o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil para, em conjunto, promoverem articulação entre as instituições financeiras e os órgãos responsáveis pela produção agrícola, objetivando a tecnificação dêsse crédito no País.

# 3.7 — CONCLUSÃO

O crédito rural vem assumindo destarte, em nosso País, o seu verdadeiro papel de impulsionador das atividades agropecuárias.

As medidas da Carta de Brasília, algumas delas já implantadas e outras em processo de adoção, redundarão no seu aprimoramento sempre crescente.

Os novos recursos financeiros aportados, de fontes internas e externas, a par dos mobilizáveis a curto e médio prazo, promoverão a expansão do crédito, levando-o, inclusive, a áreas pouco ou nada atendidas, tais como a da comercialização e de investimento.

Assim, a poderosa Alavanca de Crédito e Financiamento Rural, valendo-se do eficiente apoio tecnológico do Ministério da Agricultura e acionada vigorosamente pelo setor nacional da produção agropecuária, dará ao gigante continental brasileiro o impulso de que êle necessita para vencer as barreiras do subdesenvolvimento e disparar nas infindas trajetórias do desenvolvimento econômico e do bem-estar social.

Depois, poderemos repetir como John Kennedy:

Alimento é Fôrca

Alimento é Paz

Alimento é Liberdade.

# OS TRANSPORTES NO BRASIL

## MARIO DAVID ANDREAZZA

Palestra do Ministro dos Transportes, em 20 de fevereiro de 1968, dirigida aos participantes dos IV e V Cursos Intensivos para Administradores, realizados pelo Departamento de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal do Banco do Brasil.

#### INTRODUÇÃO

## POLÍTICA DE TRANSPORTES

- I DIRETRIZES GERAIS
- A INVESTIMENTOS
- B POLÍTICA TARIFÁRIA
- C LIBERDADE DE OPÇÃO DOS USUÁRIOS
- 11 DIRETRIZES PARTICULARES PARA AS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE
- A TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
- B TRANSPORTE TERRESTRE
- C TRANSPORTE AÉREO

### MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

- I GENERALIDADES
- II GEIPOT
- III PROBLEMÁTICA DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS NO BRASIL
- A NAVEGAÇÃO
- B ESTRUTURA GOVERNAMENTAL
- C PORTOS
- D LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

#### CONCLUSÃO

# OS TRANSPORTES NO BRASIL

#### INTRODUÇÃO

E com grande satisfação e honrado mesmo que compareço ao Banco do Brasil, para prestar alguns esclarecimentos sôbre a política dos transportes.

Essa honra e essa satisfação decorrem principalmente de serem os quadros dêste Banco formados por uma elite que vem realmente contribuindo para o desenvolvimento do País.

Quando assumi a pasta dos Transportes pedi ao Banco do Brasil que me indicasse alguns de seus funcionários aos quais desejava entregar setores de planejamento e finanças de meu Ministério. Assim, a Inspetoria de Finanças e os encargos financeiros de cada Departamento estão entregues a funcionários do Banco.

Essa equipe de funcionários tem proporcionado tranquilidade à minha administração e honra as tradições do Banco do Brasil, órgão que constitui o esteio de nosso progresso.

# POLITICA DE TRANSPORTES

Podemos conceituar, sob o ângulo doutrinário, Política de Transportes como o conjunto de princípios que orientam e regulam a concepção de um sistema viatório que atenda às necessidades de transporte da Nação nos campos econômico, político, psicossocial e militar.

Considerando os resultados que dela devem decorrer, a finalidade da Política de Transportes é dotar o País da infra-estrutura adequada e promover a operação eficiente e integrada das várias modalidades de Transportes.

Essa finalidade geral, que abrange o sistema de viação em todo-seu complexo — implantação e exploração dos diferentes modos de transporte de forma integrada — deve ter em vista atender não só às necessidades presentes, mas, também, às suas projeções em perspectiva razoável sôbre o futuro, para a consecução ou manutenção dos objetivos fixados pelas Políticas de Desenvolvimento e de Segurança.

Para isso, é necessário que o Brasil disponha de um sistema de transportes múltiplos, racionalmente coordenados em sua exploração e harmônicamente considerados em seu desenvolvimento, de modo a garantir:

- a) a circulação de pessoas ou bens entre os centros de produção ou importação e os de consumo ou exportação, através de ligações aquaviárias, terrestres e aéreas, integradas num único sistema;
- b) o fortalecimento da integração nacional e, ao mesmo tempo, a possibilidade da ação governamental junto aos aglomerados humanos (núcleos populacionais) em todo o território brasileiro;
- c) a eventual manifestação, em fôrça, do. Poder Nacional nas áreas de maior sensibilidade estratégica, mediante a concentração de recursos humanos e materiais, por meio de ligações permanentes de alto rendimento entre aquelas áreas e os Centros de Poder (A aventual concentração, em determinadas áreas, de recursos humanos e materiais de todo o território por intermédio de ligações permanentes de alto rendimento entre o centro do Govêrno e as áreas de maior sensibilidade estratégica).

Essas três ordens de necessidades constituem objetivos a atingir e devem orientar a formulação e o desenvolvimento da Política de Transportes, em seu quadro geral.

## - DIRETRIZES GERAIS

A finalidade geral da Política de Transportes e os objetivos que devem orientar a sua formulação e desenvolvimento constituem elementos básicos a considerar no planejamento dos Transportes.

É necessário, no entanto, que sejam atendidas outras condicionantes, de natureza conjuntural, de modo a situar o planejamento dos transportes no atual complexo nacional.

Assim, devemos buscar nas Diretrizes do Govêrno os principais aspectos que digam respeito diretamente aos transportes ou constituam imposições ou limitações que os afetem.

O objetivo básico fixado nas Diretrizes do Govêrno é o desenvolvimento a serviço do progresso social, isto é, da valorização do homem brasileiro. Esse objetivo básico permanece constante ao serem fixados os objetivos fundamentais da política econômica: aceleração do desenvolvimento e contenção da inflação.

A contenção da inflação não é considerada como um objetivo autônomo, mas sim como condição indispensável ao desenvolvimento auto-sustentado. Por isso mesmo, a inflação será mantida sob rigoroso contrôle, de modo a alcançar, progressivamente, a estabilização, sem sacrifício, no entanto, do desenvolvimento.

O Setor dos Transportes está diretamente e estreitamente viaculado a êsses dois aspectos fundamentais da política econômica do Govêrno. A existência de uma adequada infra-estrutura de viação e a sua operação harmônica e eficiente são condições indispensáveis ao desenvolvimento. No entanto, bem conhecidas são as distorções que perturbam o nosso sistema de transportes.

Sem um sistema integrado das diferentes modalidades de transporte, não será possível realizar a circulação da riqueza nacional, garantindo a ligação das fontes de produção aos centros de consumo. Sem a exploração harmônica e eficiente do sistema, o seu custo operacional constituirá ônus para a economia do País.

Por isso mesmo, a recuperação dos transportes marítimo, fluvial e ferroviário, a aceleração do programa de rodovias prioritárias e a modernização e especialização da estrutura de transportes, situamse na área da eliminação das principais deficiências e pontos de estrangulamento existentes na infra-estrutura econômica no Programa Estratégico de Desenvolvimento. Complemento indispensável daquelas metas, os transportes também se inserem na área de contenção ou redução dos custos básicos que se encontram sob contrôle direto ou indireto do Govêrno.

Considerando a finalidade da Política de Transportes e os objetivos que devam orientar a sua formulação e desenvolvimento e ten-

do presentes os objetivos fundamentais da Política de Desenvolvimento quanto aos Transportes, podemos definir as Diretrizes Gerais do Setor.

#### A — INVESTIMENTOS

O grande vulto dos investimentos no setor de transportes, que nos últimos cinco anos representaram, em média, 42% da formação bruta do capital fixo, exige a mais rigorosa seleção de sua aplicação.

Por outro lado, elevando-se a 8% a participação do setor dos transportes no Produto Interno Bruto, as suas atividades exercem marcada influência na vida econômica da Nação, em que muito refletirá o grau de acêrto da política de investimentos seguida.

A diretriz adotada é que tanto a expansão da infra-estrutura como a operação dos serviços reger-se-ão por critérios econômicos, ressalvadas apenas as necessidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional e as de caráter social imprescindíveis. Os investimentos na infra-estrutura orientar-se-ão segundo a análise dos benefícios e custos econômicos do projeto, incluídos os efeitos diretos e indiretos do investimento e a sua potencialidade de geração de tráfego no futuro. A seleção dos projetos de investimentos deve ser realizada de modo a produzir o máximo de benefícios econômicos que possam ser obtidos dentro do setor.

As necessidades relativas à segurança e à integração nacionais serão atendidas levando-se em conta os objetivos fixádos pela Política de Desenvolvimento e pela Política de Segurança, considerando-se a interdependência e a interligação existentes entre as mesmas. As características técnicas dos projetos imprescindíveis àqueles aspectos serão fixadas de maneira a atender às suas necessidades, mas, considerando a limitação de recursos disponíveis, vincular-se-ão aos menores custos, de modo a reduzir as suas repercussões sôbre a Política de Desenvolvimento e com prioridade para os empreendimentos ambivalentes.

Quanto às necessidades de caráter político-administrativo e social, os critérios econômicos ajustar-se-ão às condições específicas de determinadas áreas e serviços. Os investimentos daí decorrentes serão condicionados às limitações e reais possibilidades do País.

Os investimentos de transportes em áreas virgens serão considerados como parte integrante de projetos agrícolas e de mineração; sua execução será condicionada à análise dos benefícios e custos de projeto integrado, e as respectivas características técnicas adequar-se-ão às necessidades agrícolas e de mineração.

#### B - POLÍTICA TARIFÁRIA

A política tarifária e o sistema tributário específico de transportes serão orientados no sentido de que os custos reais dos serviços se reflitam nos preços pagos pelos usuários.

Essa diretriz se torna imperiosa em face do pesado ônus que constitui para o Tesouro a cobertura dos deficits de operação. Representando de 40 a 75% dos deficits de caixa do Govêrno, os saldos negativos do setor de transportes têm fortes e diretos reflexos sôbre a inflação, cuja contenção constitui um dos objetivos fundamentais da política de desenvolvimento.

A contribuição dos usuários pelos serviços de transportes de que se servem e os subsídios necessários à sua complementação para cobrir os custos totais exercem grande influência sôbre a alocação de recursos para as diferentes modalidades de transportes e sôbre a inflação. Esses dois elementos afetam o custo, para a economia, do fornecimento dos serviços de transportes; contribuem para distorções dos custos; representam ônus ou encargos dos recursos do setor público.

Há estreita interdependência das distorções de nosso sistema de transportes com as contribuições dos usuários e os subsídios concedidos às diferentes modalidades. Sem que os usuários paguem os custos dos serviços recebidos e, dessa forma, sejam eliminados os subsídios, ou que tôdas as modalidades de transporte recebam igual tratamento quanto a benefícios ou subvenções que lhes sejam concedidos, não será possível a plena correção das distorções do sistema de transportes.

No entanto, os atuais custos dos transportes são altamente afetados por deficiências estruturais e operacionais do sistema, não sendo justo que os seus usuários paguem por isso. Assim sendo, o integral pagamento, pelos usuários, dos serviços que recebem, só deverá ser plenamente atingido a prazo médio, mediante correções progressivas, à medida que os custos sejam saneados, através de providências destinadas a melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de transportes.

## C - LIBERDADE DE OPÇÃO DOS USUÁRIOS

Devendo os usuários pagar os custos dos serviços de transporte que recebem, nada mais justo que lhes seja assegurada a escolha do modo de transporte a utilizar em cada caso. É natural que seja sempre preferido o modo menos oneroso e disso decorrerá a obtenção

de menores custos dos transportes, com real benefício para a economia nacional.

Consequência imediata dessa política será o incentivo à maior eficiência das diferentes modalidades de transporte, para que possam oferecer condições mais vantajosas de preços e obter a preferência dos usuários. Além disso, cada modalidade se empenhará em oferecer serviços que, pelas suas características técnicas e econômicas, podem proporcionar menores preços que as outras modalidades, nêles concentrando os seus esforcos.

A conjugação da liberdade de opção dos usuários, do pagamento dos custos de cada modalidade de transporte pelos que dêle se utilizam e a política governamental de neutralidade entre as difrentes modalidades, tanto na sua implantação como na operação, consoante os interêsses da economia do País, permitirá obter-se um sistema de transportes harmônico e integrado, que proporcionará à Nação os transportes de que necessita pelo menor custo para a sua economia.

## II — DIRETRIZES PARTICULARES PARA AS DIFERENTES MODALIDA-DES DE TRANSPORTE

Estabelecidas as Diretrizes Gerais, comuns a todo o setor de transportes, passamos à fixação das diretrizes específicas para cada modalidade de transporte, tendo em conta as peculiaridades de cada qual e visando a atender aos seus problemas mais prementes.

### A — TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

## 1 — Navegação de Longo Curso

A navegação de longo curso deverá contar com maior participação da bandeira nacional, tendo em vista as necessidades de expansão do comércio exterior brasileiro e a redução de gastos em moeda estrangeira. A fim de atingir aquêle objetivo, são estabelecidas as seguintes diretrizes para o setor:

- a) expansão da frota nacional de longo curso;
- b) adoção de providências para a adequada expansão do Lloyd Brasileiro;
- c) criação de condições para a participação de companhias brasileiras privadas na navegação de longo curso.

## 2 — Navegação de Cabotagem

No que se refere a êste setor, visar-se-á ao estabelecimento de um conjunto de linhas regulares ao longo da costa, com frequência conveniente, de maneira a transportar, pelo custo mínimo, a carga prevista. Nesse sentido, promover-se-á:

- a) melhoria de eficiência da navegação, fixando-se as condições mínimas para a concessão de linhas aos armadores;
- b) desenvolvimento de frotas especializadas para o transporte marítimo (petroleiros, navios-tanque para óleos vegetais, navios graneleiros, etc.);
- c) redução do tempo de permanência nos portos, a fim de melhorar a utilização dos navios;
- d) geração de recursos próprios para investimentos mediante estímulos:
- à fusão de emprêsas de armadores;
- à racionalização dos serviços e através do estabelecimento de tarifas adequadas;
- e) contínua renovação da frota, de forma a mantê-la em condições de operação adequadas;
- f) aperfeiçoamento da política de pessoal dos marítimos, objetivando:
- ensinar e adestrar as tripulações;
- atrair e manter mão-de-obra especializada;
- g) consolidação da legislação marítima.

# 3 — Navegação Interior

Apesar da pequena expressão econômica atual, a navegação interior terá, seguramente, um papel relevante no futuro, particularmente nas Bacias Amazônica, do Prata e do São Francisco. Com o objetivo de dinamizar o transporte fluvial, deverão ser tomadas as seguintes medidas:

- a) levantamento imediato do potencial de carga para o transporte fluvial;
- b) formulação de um plano nacional de navegação fluvial;

- c) financiamento para embarcações adequadas aos serviços atuais, como medida incentivadora do desenvolvimento da navegação interior;
- d) estímulos à racionalização dos serviços nas emprêsas que exploram o transporte fluvial.

### 4 -- Portos

A atividade portuária do País precisa ser modernizada e tornar-se mais dinâmica, a fim de reconquistar a posição perdida e desempenhar o papel que lhe cabe na economia nacional.

No sentido de atingir êsse objetivo, a ação governamental será orientada pelas seguintes diretrizes setoriais:

- a) modificação do sistema de exploração portuária, aumentando a participação do usuário na administração;
- b) modernização e especialização da atividade portuária, mediante construção de terminais de alta capacidade para movimentação de granéis sólidos, como sal, minérios, trigo, milho, carvão e fertilizantes, e terminais para cofres de carga onde se justifique econômicamente; substituição dos equipamentos obsoletos de carga geral;
- c) adoção de política tarifária que permita gerar recursos internos e atrair capital privado para a modernização e expansão dos serviços;
- d) revisão e implementação dos Planos Diretores Decenais dos Portos de Santos, Recife e Rio de Janeiro, com prioridade para os investimentos enquadrados nas diretrizes do Programa Estratégico;
- e) elaboração e execução de um programa de curto prazo para a reorganização e reaparelhamento dos portos considerados prioritários e que atualmente não dispõem de Planos Diretores;
- f) consolidação da extensa e complexa legislação portuária, de forma a torná-la simples e funcional.

#### B — TRANSPORTE TERRESTRE

#### 1 — Ferrovias

As ferrovias brasileiras sofreram uma deteriorização física e financeira com profundos reflexos negativos, de ordem psicológica e administrativa. A fim de modernizar e colocar em bases eficientes de operação o sistema ferroviário nacional, promover-se-á:

- a) participação dos setores interessados no financiamento dos programas ferroviários;
- b) correção das distorções resultantes de subsídios que êsse setor seja obrigado a conceder a outros;
- c) consolidação das ferrovias brasileiras em um sistema único, com estruturação do tipo empresarial;
- d) descentralização executiva através da criação de Superintendências Regionais;
- e) reformulação da política comercial das ferrovias, de maneira a permitir maior flexibilidade e agressividade no mercado de serviços de transportes;
- f) extinção de linhas e trechos comprovadamente antieconômicos, depois de considerados os demais aspectos envolvidos;
- g) disciplina na aplicação de recursos, adotando-se critérios adequados na determinação das prioridades.

## 2 — Rodovias

O objetivo governamental é, dentro de uma concepção unificada do sistema rodoviário nacional, desenvolvê-lo em condições de custos mais baixos de manutenção e implantação de sua infra-estrutura. As diretrizes principais do setor são:

- a) concepção unificada do sistema rodoviário nacional para efeito de planejamento e execução de obras, com delegação de execução e manutenção das rodovias embora limitada aos órgãos comprovadamente habilitados ao desempenho da delegação a fim de reduzir as atividades executivas dos órgãos centrais;
- b) aceleração de um programa de rodovias prioritárias, no tocante à construção ou pavimentação, mediante concentração de recursos que permita ampliar ràpidamente a capacidade de atendimento do sistema;
- c) aperfeiçoamento do sistema atual de execução de obras, com o objetivo de melhoria de qualidade e redução de custos;

- d) revisão e implementação dos Planos Diretores já formulados e elaboração dos relacionados a áreas não abrangidas pelos primeiros;
- e) reformulação do sistema atual de tributação ao usuário das rodovias.

#### C - TRANSPORTE AÉREO

Considerando a extensão territorial brasileira, a importância do transporte aéreo transcende qualitativamente a pequena participação quantitativa no total da demanda dos serviços de transportes. As diretrizes a serem adotadas são as seguintes:

- a) elaboração de projetos e análises de caráter técnico e econômico antes da execução de obras, compra de equipamentos e estruturação de linhas;
- b) estabelecimento do processo de retribuição pelo uso das instalações dos aeroportos e dos serviços de apoio à navegação aérea;
- c) operação integrada através da coordenação dos serviços atuais e futuros das várias emprêsas, a fim de reduzir custos;
- d) eliminação gradativa das subvenções governamentais indiretas à aviação civil;
- e) supressão gradativa das subvenções governamentais diretas às emprêsas de transporte aéreo comercial.

### MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

#### I GENERALIDADES

Instituído pelo Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a Administração Federal e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, foi instalado a 15 de março do mesmo ano, mediante transformação do antigo Ministério da Viação e Obras Públicas. Constituem sua área de competência os seguintes assuntos:

- Coordenação dos transportes terrestres e hidroviários;
- Transportes ferroviários e rodoviários;

- Transporte aquaviário, marinha mercante, portos e vias navegáveis;
- Participação na coordenação dos transportes aeroviários.

Consequência direta da extensão e do vulto das suas atribuições, é complexa a sua estrutura e numerosos os Orgãos que lhe são subordinados. Entre êstes, citamos: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, Comissão de Marinha Mercante, Rêde Ferroviária Federal S.A., Companhias de Navegação, Portuárias, de Dragagem e de Reparos Navais.

Conta o Ministro com uma Secretaria-Geral, como órgão de assessoria, para coordenação geral, planejamento e orçamento.

Cabe, ainda, ao Ministro, a presidência do Conselho Nacional de Transportes e do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes.

E fácil perceber-se que o funcionamento harmônico e integrado, de tal estrutura, com funções normativas e executivas, exige estreita coordenação de todos os órgãos, em direto contato com o Ministro, auxiliado pela Secretaria-Geral.

A tônica da nossa gestão tem sido, realmente, garantir a coesão dos diferentes órgãos, todos imbuídos do mais elevado espírito de equipe e empenhados no aprimoramento do sistema nacional de transportes.

Estamos convencidos, tanto pela nossa filosofia do conceito de chefia, como pelos resultados alcançados neste primeiro semestre do Ministério, que, dessa forma, realizaremos os planos do Govêrno no setor que nos está afeto.

II — GRUPO EXECUTIVO DE INTEGRAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANS-PORTES — GEIPOT

Os estudos realizados no âmbito do GEIPOT constituem subsídios técnicos e econômicos para a formulação e o desenvolvimento da Política de Transportes.

O trabalho que foi desenvolvido na I Fase das atividades de GEIPOT compreende:

- a) estudo de 33.500 km do sistema ferroviário federal e das ferrovias do Estado de São Paulo ou por êle administradas, com o objetivo de proporcionar recomendações para a sua operação em bases econômicas, e Plano Diretor para o seu melhoramento e desenvolvimento, no período 1967/1976;
- b) estudo dos portos de Santos, Rio de Janeiro e Recife e da navegação de cabotagem ao longo da costa brasileira, com a elaboração de programa decenal (1967/1976) para o seu melhoramento e expansão;
- c) estudo de 35.000 km de rodovias federais e estaduais dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo a preparação de um Plano Diretor Rodoviário para o período 1967/1976;
- d) estudo de viabilidade técnica e econômica de 10 trechos de rodovias, com o total de 1.100 km.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos e com o objetivo de obter o financiamento externo para construção e/ou pavimentação, foi decidida a sua complementação, com a elaboração dos projetos finais de engenharia das rodovias para as quais estavam sendo realizados os estudos de viabilidade técnica e econômica.

Posteriormente, foi resolvida a inclusão do estudo da reorganização dos Departamentos de Estradas de Rodagem dos Estados abrangidos — Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — e dos seus servicos de conservação de rodovias.

Estando já em estágio final os estudos da I Fase — acima discriminados —, foi decidido o prosseguimento da pesquisa sôbre transportes, programando-se, então, a II Fase dos trabalhos do GEIPOT, que abrange o estudo das rêdes federal e estadual de rodovias, com a elaboração dos respectivos Planos Diretores para o período 1968/1976, a reorganização dos Departamentos de Estradas de Rodagem e dos respectivos serviços de conservação em 14 Estados, grupados da seguinte forma:

Região A: São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

Cumpre assinalar a exceção de São Paulo quanto à reorganização do DER e dos serviços de conservação, estudos êsses que serão realizados pelo Estado.

Nessa região, será também incluído o estudo do Anel Rodoviário de São Paulo e de nova rodovia São Paulo-Santos.

Região B: Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Região C: Bahia e Sergipe.

Nessa região, haverá ainda o estudo da viabilidade técnica e econômica da duplicação da BR-324 entre Salvador (km 0) e o km 32, assim como do trecho da BR-101 entre Itabuna e Ubaitaba (60 km).

Região D: Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Região E: Ceará, Piauí e Maranhão.

Nessa região, realizar-se-á também o estudo da viabilidade técnica e econômica dos trechos da BR-135, entre São Luís e Peritoró, e da BR-316, entre Peritoró e Timon (Teresina, com 450 km).

Com o trabalho preparatório para os estudos da II Fase, foi realizado pelo GEIPOT o levantamento cadastral de tôdas as rodovias federais e estaduais dos 14 Estados abrangidos; feita a análise de tráfego compreendendo contagens de intensidade e de origem e destino; reunidas informações de natureza econômica sôbre os mesmos Estados, bem como sôbre a organização em pessoal, material administrativo e técnico dos Distritos do DNER e dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem.

Presentemente, encontram-se em pleno desenvolvimento os estudos da II Fase nos Estados do Nordeste, que compreendem as regiões C, D e E. Os estudos relativos às regiões A — São Paulo, Mato Grosso e Goiás, e B — Rio de Janeiro e Espírito Santo — deverão ser iniciados no corrente ano.

# III — PROBLEMÁTICA DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS NO BRASIL

A problemática dos transportes marítimos no Brasil pode ser encarada sob os seguintes aspectos:

- -- Navegação
- Estrutura governamental
- Portos
- Legislação trabalhista

#### A - NAVEGAÇÃO

Do ponto de vista da navegação, podemos separá-la em quatro aspectos distintos:

- Navegação de cabotagem
- Navegação de longo curso
- Navegação fluvial e lacustre
- Indústria de construção naval

## 1 — Navegação de Cabotagem

Em linhas gerais, o Govêrno, ao assumir em março de 1967, encontrou a navegação de cabotagem inexistente. Não havia carga porque não havia navio e não havia navio porque não havia carga. Mister se fazia acabar com êste círculo vicioso. Foi determinado que o Lloyd Brasileiro colocasse uma quantidade regular de navios na cabotagem. Isto foi feito com 32 navios, criando-se a chamada "Linha de Integração Nacional".

O objetivo principal desta tentativa era, primordialmente, restituir a confiança do usuário neste tipo de transporte. Pretendia-se observar o comportamento desta linha, num prazo de seis meses, para, então, ser reformulado o nosso ataque inicial. Até agora, os resultados têm sido altamente satisfatórios, não só financeiramente, quanto à regularidade de linhas. Tem aumentado a movimentação de carga na cabotagem e a receita do Lloyd Brasileiro nesse sistema tem aumentado muito.

## 2 — Navegação de Longo Curso

O Govêrno adotou uma política que garantisse à bandeira brasileira uma maior participação no transporte marítimo, nas mercadorias de nosso comércio exterior. Para isso foram emitidos o Decreto n.º 60.739 (chamado "Decreto da reciprocidade") e a Resolução n.º 2.995, que estabeleceu as diretrizes básicas da política.

Entretanto, a medida de maior alcance foi a permissão para as emprêsas privadas fazerem o longo curso, quebrando um monopólio do Lloyd Brasileiro de dezenas de anos.

## 3 — Navegação Fluvial e Lacustre

As principais medidas de navegação fluvial e lacustre têm que ser a dragagem e o balizamento. Apressou-se a Comissão de Marinha Mercante a disciplinar o transporte existente. Tomou, entretanto, a deliberação de libertar os fretes fluviais, a fim de fazer com que as mercadorias pudessem transitar mais livremente. Necessário, entretanto, era fazer uma completa revisão na legislação que rege êsses aspectos da navegação.

## 4 — Indústria de Construção Naval

No nosso entender, até a nova Administração, o problema era tratado olhando-se mais o lado do estaleiro. Procurava-se manter a Indústria de Construção Naval através de planos de emergência. A Indústria de Construção Naval só poderá subsistir se os armadores brasileiros tiverem condições econômicas para comprar os navios. Dirigiu, por conseguinte, a Comissão de Marinha Mercante, a sua atenção no sentido de restabelecer as condições econômico-financeiras das emprêsas de navegação brasileira. Este foi o passo mais importante, que liberou o longo curso às emprêsas privadas e, também, a obrigatoriedade das emprêsas menores, de navegação, se associarem, constituindo emprêsas mais poderosas.

O Brasil possui 248 emprêsas de navegação registradas. Será, evidentemente, necessário racionalizar os serviços.

#### B — ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

A estrutura governamental de apoio às medidas do Govêrno baseia-se na Comissão de Marinha Mercante, que é um órgão executivo e que melhor seria chamado de Departamento, dado as suas funções.

O Govêrno reestruturou completamente a Comissão da Marinha Mercante, dando-lhe, através do Decreto n.º 60.507, um nôvo Regulamento e Regimento Interno.

Está apta a Comissão de Marinha Mercante a exercer com mais efifiência as suas atividades, a par dessa legislação pròprimente dita, para que os atos governamentais venham a trazer maior eficiência a êsse setor, alguns dizendo mais diretamente à navegação de longo curso e outros dizendo à sistemática brasileira, relativa às companhias de navegação, como, por exemplo, o Decreto que transferiu para a área da Comissão de Marinha Mercante o registro das emprêsas de navegação.

#### C - PORTOS

Os portos não estão sob a jurisdição da Comissão de Marinha Mercante; entretanto podemos dizer que a movimentação portuária tem

sido melhorada. Mister se faz uma revisão no sistema das Administrações Portuárias a fim de entregar ao usuário o comando de sua administração.

#### D — LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A Legislação Trabalhista a ser desenvolvida tem que se basear no Decreto-lei n.º 5. Algumas medidas já foram tomadas, a fim de corrigir alguns erros da regulamentação daquele decreto. Torna-se necessário um trabalho conjunto com o Ministério da Marinha a fim de ser revista tôda a Regulamentação do Tráfego Marítimo.

Muita coisa, entretanto, temos que fazer neste setor, pois é nossa opinião que o marítimo não pode estar sujeito à Consolidação das Leis Trabalhistas e sim a um estatuto próprio.

#### CONCLUSÃO

Procura, assim, o Ministério dos Transportes, dentro das diretrizes do Govêrno Federal, numa ação integrada de seus diferentes setores, manter, ampliar e aperfeiçoar o sistema viário nacional de forma a torná-lo um instrumento de valorização do homem brasileiro.

# POLÍTICA DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

## BENEDICTO FONSECA MOREIRA

Discurso de posse do Diretor da Carteira de Comércio Exterior, proferido em 23 de fevereiro de 1968.

INTRODUÇÃO

FATÔRES DE IMPULSÃO

MEDIDAS A ADOTAR

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

# POLÍTICA DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

## INTRODUÇÃO

Quero, de início, deixar consignado os meus agradecimentos, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Presidente do Banco do Brasil, pela confiança em mim depositada, ao entregar-me a direção da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil.

Sei que os problemas afetos à Carteira, e que terei de enfrentar, são muitos, e as soluções nem sempre fáceis. Contudo, estou certo de que poderão ser resolvidos com tranqüilidade e firmeza, em virtude do apoio que tenho certeza encontrar, nas autoridades superiores, na Diretoria do Banco do Brasil e, sobretudo, naqueles que servem na CACEX e que constituem um dos melhores grupos de especialistas em comércio exterior do País.

Foi justamente dessa escola que saiu Ernane Galvêas, homem de elevado gabarito técnico; funcionário de carreira do Banco do Brasil e da extinta sumoc, economista dos melhores, com larga experiência internacional; assessor de vários Ministros da Fazenda, tendo ocupado ainda importantes postos na Administração Pública, são apenas algumas das suas muitas qualificações, que contrastam, no entanto, com sua figura humana simples e comunicativa, e a de um técnico despretencioso e embuído de grande espírito de equipe. Galvêas deixa a CACEX para ocupar um dos mais importantes cargos públicos dêste País; o de Presidente do Banco Central. Não

tenho dúvidas no seu completo êxito. É, para mim, uma honra substituí-lo, mas, também, uma grande responsabilidade.

#### FATORES DE IMPULSÃO

O comércio exterior tem sido o grande fator dinâmico do nosso processo de desenvolvimento econômico e o seu papel estratégico, na atualidade e a médio prazo, não pode ser minimizado, sem pesadas consequências.

No passado, principalmente entre 1947 e início da presente década, o grande fator indutor do desenvolvimento econômico foi a política de substituição de importações, institucionalizada em decorrência do desequilíbrio crônico do balanço de pagamento.

Essa política teve seus méritos ao acelerar a modificação na estrutura da produção nacional, porém não resolveu o problema do deficit do balanço de pagamentos. Isso porque as exportações continuaram concentradas e estagnadas e as novas produções totalmente absorvidas pelo mercado interno, sem maior motivação e condições para conquistar mercados externos e gerar receita compensatória.

Por outro lado, a própria substituição de importações não gerou alívio cambial, como não gera necessàriamente. Obteve-se, é certo, modificação na estrutura da importação, mas não no seu valor global. As economias obtidas nos dispêndios cóm a importação, por exemplo, de bens de consumo duráveis e muitos bens de capital, foram absorvidas por maiores aquisições de matérias-primas essenciais e produtos semi-elaborados, além dos novos encargos decorrentes da remuneração do capital estrangeiro investido.

A verdade é que o valor das importações e a sua tendência não podem ser, no tempo, contidas artificialmente sem consequências; pois estão intimamente relacionados com o processo de desenvolvimento econômico; são causa e efeito dêste processo e evoluem proporcionalmente a êle.

A possibilidade de obter-se elevada taxa de crescimento econômico através da substituição de importações esgotou-se. A substituição, ainda possível, não oferece volume capaz de sustentar o desenvolvimento exigido pelo País. Ela é residual e qualitativa.

Diante dêsses fatos, desde há 3 anos procurou-se inverter inteiramente o enfoque que vinha sendo dado à política de comércio exterior. Buscaram-se novos fatôres dinâmicos de impulsão do desenvolvimento, no mercado interno, na contenção da inflação, no estímulo e melhoria da produtividade e, principalmente, na exportação.

É a exportação, sobretudo, que no momento tem uma importância decisiva para a economia nacional, seja no sentido de garantir as divisas necessárias à importação normal e crescente de bens essenciais ao País, principalmente matérias-primas, seja no sentido de alargar o mercado do produtor nacional, notadamente para os produtos industriais, o que significa permitir produção de escala, com eliminação de fatôres ociosos e melhoria da produtividade geral.

O Govêrno vem realizando um sério esfôrço para adotar uma política de exportação flexível, dinâmica, simplificada, bem como institucionalizar meios de ação e de estímulos administrativos, fiscais e monetários.

É indiscutível o progresso atingido em poucos anos, e as estatísticas o comprovam. No entanto, em que pese o esfôrço já realizado, há ainda um longo caminho a percorrer para que o Brasil passe a ter realmente uma firme e irreversível política indutora de exportação, ultrapassando de vez por tôda a fase de simples vendedor de excedentes agrícolas ou exportador conjuntural de produtos manufaturados.

Colhem-se hoje os primeiros frutos de corajosas medidas passadas. Isso significa, apenas, que superamos a inércia do sistema e atingimos sòmente a uma fase intermediária, ainda longe das reais necessidades do País.

Isso indica a necessidade de redobrados esforços, de imediato, para elevar ràpidamente a receita cambial para não se ter de apelar para mecanismos artificiais de contenção da demanda. Será difícil a colheita de maiores resultados na exportação se Govêrno e iniciativa privada não juntarem esforços.

O sistema normativo de ação e os incentivos principais já estão institucionalizados pela Lei n.º 5.025 e outras mais recentes, e permitiram a criação das condições mínimas indispensáveis à ação empresarial externa. Falta, doravante, aperfeiçoar o sistema, consolidá-lo e ampliar o campo de apoio e o arsenal à disposição do produtor nacional. Falta, talvez, consolidar uma consciência nacional, de homem de govêrno, iniciativa privada e público em geral, que é através da exportação que se pode obter produção de escala e melhores preços internos.

Tentarei na CACEX, completar uma obra de ação de política comercial que vem sendo construída penosamente, não raro com incompreensões, creio, por falta de perspectiva global de muitos.

### MEDIDAS A ADOTAR

Dentre as inúmeras medidas e decisões a serem adotadas, pareceme oportuno mencionar pelo menos alguns pontos que considero essenciais e que deverão nortear a minha atuação na CACEX, que são:

- 1) Consolidar a simplificação administrativa e o sistema unificado de decisão;
- 2) completar o quadro das isenções fiscais;
- 3) ampliar e fortalecer os mecanismos de financiamento à exportação, inclusive à produção para a exportação;
- 4) organizar o sistema de comercialização externa, principalmente com estímulos vigorosos inclusive de financiamento, para a criação de rêde externa nacional de comercialização, como condição essencial para maior agressividade e melhores preços;
- 5) maior divulgação interna e externa; e institucionalizar a assistência e o apoio técnico ao empresário nacional, no campo do comércio exterior;
- 6) estimular produções, principalmente agrícolas, exclusivamente para o mercado externo, com a adoção, inclusive, do sistema de garantia de fornecimentos através de acordos a médio e a longo prazo;
- 7) melhor aproveitamento das preferências tarifárias e abertura de novos mercados;
- 8) maior casamento da política de transporte e do comércio exterior;
- 9) induzir as emprêsas de capital estrangeiro, que operam no Brasil, a participarem mais ativamente da exportação;
- 10) adotar medidas para garantir o regular suprimento de bens essenciais importados e uma equilibrada proteção à produção nacional.

Para a realização dessa tarefa, talvez ambiciosa, mas inquestionável, torna-se fundamental dar nova dimensão à CACEX, que além de

órgão executivo passará a ter uma crescente ação programática e de coordenação normativa, na sua qualidade de, também, Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX).

Não obstante, isso não basta. Nenhuma política de exportação terá êxito sem um perfeito entendimento entre Govêrno e iniciativa privada. Ao primeiro, cabe criar condições que permitam ativar permanentemente o setor empresarial, dando-lhe meios para programar a curto, médio e longo prazo; ao segundo, é necessário espírito de iniciativa e capacidade de execução.

A posição da CACEX, nesse quadro, será a de órgão de programação, coordenação e apoio técnico, em condições de conhecer a realidade e possibilidades nacionais e do mercado externo para, não só apoiar, orientar e ativar o setor empresarial, como assessorar o Govêrno como um todo, e em cada setor, de modo a provocar as adaptações sucessivas de normas e mecanismos vis-à-vis da evolução das regras do mercado internacional.

Dentre os 10 pontos anteriormente apontados, como programa mínimo, pelo menos 5 merecem, nesta oportunidade, citação especial, a saber: completar o quadro das isenções fiscais; ampliar a política de financiamento; programar e incentivar produções, exclusivamente para o mercado externo; incentivar e criar rêde externa privada de comercialização; e induzir as emprêsas de capital estrangeiro a maiores exportações.

Essas medidas, a meu ver, deverão constituir o cerne da nova ação exportadora e darão aos empresários as condições mínimas para planejarem e realizarem exportações em caráter permanente, abolindo-se, de vez, a nefasta prática de exportação de excedentes e que avilta o trabalho nacional e gera problemas cambiais.

A isenção fiscal ampla, por exemplo, constitui o atrativo e a condição preliminar à exportação, e que deve ser garantida e institucionalizada. O Govêrno já avançou muito nesse campo, pouco faltando para completar o quadro. As derradeiras medidas já estão estudadas e, em breve, poderão ser encaminhadas à aprovação superior.

Partindo-se de um sistema de exportação desburocratizado, flexível e coberto por amplas isenções fiscais, como mínimo indispensável para colocar o produto nacional em igualdade básica com o similar de outras procedências, a política de financiamento à produção e à exportação passa a ser fator decisivo na disputa de mercado externo, principalmente no campo dos bens manufaturados.

As condições de financiamento, nos últimos anos, nos países desenvolvidos, evoluíram ràpidamente e têm posição de relêvo na política de exportação, seja pelo acirramento da competição entre êles e pelas crescentes restrições impostas pelos países subdesenvolvidos, seja pelo aumento do número de grupos de países que adotam entre si tarifas preferenciais. A tendência à formação de áreas multinacionais, especialmente, tem induzido a novas regras e maiores prazos de financiamento para produtos industriais como única arma possível para superar-se desvantagens no tratamento tarifário.

Dentro da tendência do mercado internacional de vendas com financiamento a prazos cada vez mais longos, o Brasil está longe de atingir estágio satisfatório de eficiência, não obstante melhoramentos introduzidos, sobretudo após 1964, com maiores recursos do BID e nacionais, com a criação do FINEX e outras medidas, como, por exemplo, a Resolução n.º 71 do Conselho Monetário Nacional.

Daqui para o futuro será necessário desenvolver os mecanismos e ampliar as condições de financiamento à produção nacional exportável. Ou nos adaptamos ràpidamente e acompanhamos a regra do jôgo prevalecente no mercado internacional para produtos industriais, imposta pelos países desenvolvidos, ou seremos alijados mesmo daquelas áreas onde já conseguimos alguma penetração mercê de preferências tarifárias, como nos países da ALALC.

No que concerne aos produtos primários, em particular os agrícolas, a exportação continua concentrada em reduzido número, embora haja possibilidade de mercado externo para dezenas de outros.

Parece-me fundamental, nesse setor, ultrapassar, com urgência, a fase de produção desorganizada e exportação de excedentes para ingressar no planejamento cuidadoso e incentivos especiais para a colheita de produtos, em variedades, tipos e condições normalmente aceitas e valorizadas no mercado internacional e exclusivamente a êle destinadas.

A agricultura de escala exige mercado amplo e jamais será atingida se não fôr garantido ao produtor, não só o acesso à exportação, como a possibilidade de contratos de fornecimento a médio e longo prazo, dentro de padrões pre-estabelecidos.

Outro ponto que merecerá cuidados especiais, de parte da CACEX, diz respeito à organização da comercialização externa.

A rigor o Brasil ainda não é um País exportador no sentido agressivo da palavra. Quando muito, pelo menos em relação à maioria

dos produtos, continuamos simplesmente a fornecer aquilo que as organizações comerciais e emprêsas de outros países conhecem e solicitam. O que parece, à primeira vista, jôgo de palavras, constitui, na realidade, a base da política de exportação.

Não se fazem vendas externas por correspondência, nem adotando-se uma posição estática diante do mercado. A ausência de organizações de exportações, seja como emprêsa especializada, seja como associação de produtores, em condições de operarem no mercado externo, junto aos consumidores, torna extremamente frágil a posição do produto nacional, não só em têrmos de conquista de novos mercados e ampliação dos tradicionais, como concorre para os sucessivos aviltamentos de preços. Os apelos de conferências internacionais e mesmo os acôrdos sôbre produtos primários, com vistas à sustentação de mercados e de preços, têm valor muito relativo, senão nulos, na maioria dos casos, se o Brasil não se organizar e se aparelhar para agir de modo comercialmente enérgico e com eficiência junto aos consumidores estrangeiros.

#### EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

Além das medidas já citadas, torna-se decisivo medidas especiais para garantir e impulsionar, fortemente, as exportações de produtos industriais, cujo crescimento, nos últimos anos, foi realmente bom, porém ainda insuficiente para complementar e compensar a instabilidade do setor primário.

No setor industrial, via de regra, são as emprêsas de maiores dimensões e as que dispõem de "know-how" moderno que possuem melhores condições para exportar. No entanto, no Brasil, a maior parte dessas emprêsas são de capital estrangeiro ou misto, ou trabalham sob licença de emprêsa localizada no exterior, cuja maioria não tem independência ou autorização das matrizes para exportar, o que constitui uma grave limitação à política de exportação, sobretudo quando muitas delas mantêm capacidade ociosa.

Não há dúvidas quanto à contribuição positiva dêsses investimentos para o desenvolvimento econômico nacional, nem posso deixar de mencionar que muitas emprêsas de capital estrangeiro já participam ativamente da exportação, embora não tenham ainda total liberdade de vender para qualquer mercado.

Contudo, tendo em vista uma nova dimensão da política de exportação, torna-se decisivo que elas, tôdas elas, contribuam com sua parcela no esfôrço da exportação, uma vez que a receita cambial

produzida somente pelo setor agropecuário e pelas indústrias atualmente exportadoras não será suficiente para garantir uma tranquila cobertura das crescentes importações essenciais e os encargos de serviços externos.

As minhas palavras são no sentido exclusivamente de alertar o setor empresarial sujeito a restrições de mercado, para a importância, em favor de seu próprio crescimento, em aderir, com lucros, à política de exportação do Govêrno.

São êsses os pontos que me pareceram mais importantes para mencionar, nesta solenidade.

Ao terminar, quero deixar consignado o meu absoluto otimismo no sentido de um rápido crescimento nas exportações brasileiras, porque acredito na capacidade do empresário nacional; quero deixar registrado que pretendo trabalhar ombro a ombro com o setor empresarial que encontrará na CACEX total apoio e por ela será convocado para opinar e discutir medidas de interêsse comum. O esfôrço do Govêrno de modo geral, e da CACEX, em particular, será no sentido do completo apoio às exportações, mas estejam certos, serão cobrados os resultados.

O Govêrno continuará semeando incentivos, porém a colheita terá de ser do setor empresarial.

"O TEMPO DAS ASPIRAÇÕES CRESCENTES"

NESTOR JOST

Discurso do Presidente do Banco do Brasil, pronunciado na "American Chamber of Commerce for Brazil", de São Paulo.

- 1 COOPERAÇÃO NORTE-AMERICANA
- 2 RELAÇÕES CONTINENTAIS
- 3 CRESCIMENTO AUTO-SUSTENTADO

## O TEMPO DAS ASPIRAÇÕES CRESCENTES"

#### 1 — COOPERAÇÃO NORTE-AMERICANA

Constitui para mim privilégio excepcional participar dêste encontro com os membros associados da American Chamber of Commerce for Brazil, em São Paulo, entidade que partilha das responsabilidades na árdua luta pelo desenvolvimento brasileiro.

Nem por virdes, a maioria, dos EE.UU., país que lidera, na atual conjuntura, a problemática do desenvolvimento mundial, podereis deixar de viver as dificuldades e angústias que acompanham o processo de crescimento de uma economia mais modesta mas que começa a ter projeção internacional.

Esta a razão por que me pareceu adequado nesta oportunidade levantar algumas questões de interêsse comum e recíproco das duas maiores nações americanas.

Falo sem receio de provocar melindres, pois estou convencido de que possuímos, todos, o senso e o critério indispensáveis para distinguir o que convém ao fortalecimento das nossas relações e sobretudo o que precisamos fazer juntos para acelerar o crescimento da economia brasileira.

Lamento que como orador dêste almôço seja forçado a monopolizar a palavra. Na verdade, estou certo de que a discussão ampla e franca de muitas questões aparentemente antagônicas nos levaria a um denominador comum, da maior utilidade. Mesmo assim espero que aquilo que direi conduzirá a um melhor conhecimento mútuo.

Entendo que o cidadão que se mostra estranho ou indiferente à política é um ente inútil à sociedade em que vive, porque esta, de

qualquer forma, depende da conduta de cada um influenciando a vida de todos; por isso acompanho, sempre emocionado, os grandes lances da política norte-americana, pelas repercussões que tem sôbre todos os quadrantes da Terra.

Sei, entretanto, que o mesmo interêsse, por um sem número de razões, não existe entre o povo e grande parte da liderança norte-americana em relação aos episódios da vida brasileira, permitindo que, malgrado a aliança política tradicional e a sensível ajuda econômica propiciada através da Aliança para o Progresso, tenha-se alargado, na opinião pública, a suposição de que estamos sendo vítimas de crescente espoliação de capitais alienígenas, especialmente norte-americanos.

Não obstante ser notório que a cooperação que vimos recebendo tem sido de real valia para o desenvolvimento de setores básicos da infra-estrutura, da lavoura e da indústria, beneficiando, também, outras atividades — com real reflexo na vida de nossa gente, quer pelos empregos criados, quer pelo resguardo da saúde pública nas áreas saneadas, quer pelo confôrto propiciado aos usuários de casas e escolas, quer pela construção de usinas e estradas, gerando energia e facilitando os transportes —, não temos dado o devido destaque à colaboração internacional. Por isso mesmo não tem havido exata compreensão entre os que se favorecem direta ou indiretamente da antecipação de poupanças assim obtida.

Talvez isso ocorra porque nem lá nem aqui se tenham associado as grandes massas e os seus representantes políticos a empreendimentos que, sem favor, são da mais alta significação para o futuro da humanidade. Alguns exemplos que citarei, nesta oportunidade, podem confirmar esta minha assertiva.

Não faz muito tempo, vimos publicadas na imprensa acerbas críticas à ação da Aliança para o Progresso no Brasil, feitas por congressistas norte-americanos, as quais não endossamos de todo, pois faltou àqueles parlamentares um conhecimento pormenorizado da realidade brasileira que os levasse a mais conveniente juízo, mas, presumivelmente, elas devem ter impressionado negativamente a imagem do Brasil, na América.

Recente estudo da Comissão de Relações Exteriores do Senado, citado em periódico de grande expressão, no qual se afirma que a Argentina e o Brasil estão sendo governados por regimes militares aliados às oligarquias, quando é notório que vivemos, no Brasil, em regime democrático representativo e constitucional, com os três podêres especificados funcionando normalmente e os direitos e garantias do povo e a ordem assegurados, dentro da lei, certamente não concorreu para o fortalecimento da Aliança.

#### 2 - RELAÇÕES CONTINENTAIS

Depositávamos grandes esperanças nas negociações convencionalmente chamadas de *Kennedy Round*, que, por inspiração do inolvidável Presidente americano, deveriam ampliar as bases do comércio mundial, em tôdas as latitudes, e de que pouco resultou em favor das nações em desenvolvimento, juntando mais uma decepção para aqueles que saíram da reunião da UNCTAD, em Genebra, com promessas incumpridas e que se repetiram na 2.ª conferência da mesma natureza realizada em Nova Delhi.

Mas ao mesmo tempo em que nas sessões preparatórias em Argel se renovavam esperanças em justo tratamento preferencial para as nações mais atrasadas, eis que surge no Congresso dos EE. UU. projeto, que se diz patrocinado por 90 dos 100 Senadores, procurando restabelecer quotas de importação para alguns produtos e matérias-primas, causando justas apreensões aos que aspiram participar do grande mercado americano, não obstante a frontal e corajosa oposição da administração e do próprio Presidente Lyndon Johnson.

Quanto à ajuda externa, vimos ainda ser reduzido, dràsticamente, pelo Congresso, o montante proposto pelo Poder Executivo, com sabedoria e larga visão política, para a Aliança para o Progresso. Face às convenções das duas reuniões de Punta del Este, certamente êste fato não contribuirá para a realização dos altos objetivos visados pelo mais expressivo esfôrço de desenvolvimento continental.

Da mesma forma, lamentamos que opiniões menos exatas a respeito da conjuntura americana tenham, não raro, ampla difusão entre nós, dificultando, ao invés de facilitar, o estreitamento das relações de dois povos que têm o mesmo amor à liberdade e as mesmas aspirações de segurança.

Por outro lado, verificando a lentidão com que caminhavam os nobres propósitos declarados em Punta del Este, em 1961, resolveu a Organização dos Estados Americanos dar caráter multilateral à colaboração ao desenvolvimento da América Latina, que nesta década do Desenvolvimento deveria ter um crescimento continuado e cumulativo líquido de 2,5% ao ano.

Entretanto, perdidos nas brumas de uma desconfiança injustificada em nossa capacidade de gestão, ou utilizando modelos aplicáveis a economias mais avançadas, quase sempre inadaptados às nossas realidades, sucedem-se as comissões e amiudam-se reuniões, mas os recursos vão sendo consumidos, com perdas maiores que as desejáveis, ou mesmo que as permissíveis, diante da dura premissa de que não podemos fugir, de que se não nos desenvolvermos agora, mais penoso ou problemático será fazê-lo no futuro, com implicações políticas e sociais dificilmente previsíveis, mas, com tôda certeza, muito graves.

O antiamericanismo não é, como há poucos dias escreveu ilustre economista e ex-ministro brasileiro, "característica daqueles que pensam que a melhor forma de amar o seu país é odiar os outros." No Brasil, em verdade, ninguém odeia; o que existe é uma imagem exagerada e distorcida por conveniências políticas de certos grupos, que se valem em grande parte do desconhecimento da realidade, explorando certo romantismo das massas, que ainda não atingiram suas justas aspirações de bem-estar.

A verdade é que vivemos num país que detém 6% da superfície terrestre e quase 3% da população mundial, cobrindo mais de 1/3 do território, dos habitantes e da produção da América Latina e que dispõe de condições para tornar-se grande potência, mas que se atrasou na utilização dos instrumentos da tecnologia moderna, distanciando-se do progresso de um grupo reduzido mas poderoso de nações. Estas, não obstante manifestem simpatia pela evolução das nações periféricas, na prática afastam-se cada vez mais, em têrmos de renda per capita, condenando dois têrços ou quiçá três quartos da população mundial a um esfôrço mais rude e penoso para sair dos níveis de simples subsistência rumo a uma economia de mercado e atingir assim padrões de vida mais humanos, pelos quais estamos lutando no Brasil, com grandes sacrifícios.

Mesmo assim, em poucos anos, multiplicamos nossa indústria de base e a produção de bens de capital, o que nos propicia grande autonomia e garante o crescimento auto-sustentado das atividades essenciais do nosso povo.

#### 3 - CRESCIMENTO AUTO-SUSTENTADO

Se já dispomos dos meios para produzir o indispensável à vida normal dos brasileiros, nos baixos índices atuais, não podemos perder de vista que ainda existem muitas aspirações de confôrto insatisfeitas e que o acelerado crescimento demográfico impõe a correção de alguns pontos de estrangulamento, no complexo processo de evolução nacional, a fim de que possamos atingir uma produção mais sofisticada e melhor distribuição da riqueza, para que o progresso venha acompanhado da indispensável paz social.

Ainda que não subestimando a ajuda externa — que tem significado um valioso adicional ao nosso esfôrço — também devemos orgulhar-nos do que já conseguimos realizar com nossos próprios meios, formando a primeira grande civilização nos trópicos.

Na realidade, o ingresso de capitais, que são economias acumuladas por nossos amigos, que nos emprestam recursos destinados a investimentos prioritários, ou que aqui vêm para aplicá-los por conveniência e interêsse próprios, não atinge a dez por cento dos inves-

timentos que emanam de nosso trabalho, transformado em capital, muitas vêzes com prejuízo do consumo indispensável.

Em razão da renda per capita, estimada em 300 dólares anuais, o ingresso de recursos externos, nesta década, que não corresponde à contrapartida da exportação, oscila em tôrno de 1%, ou seja, mais ou menos 3 dólares per capita ao ano.

O conhecimento desta realidade, se nos faz conscientes da importância do comércio internacional, não nos leva a desprezar o admirável contingente de capital que, acompanhado da mais primorosa técnica, se trasladou para o nosso País para aqui nos ajudar a produzir com mais eficiência e a viver melhor.

Mas como é das exportações que tiramos o essencial para a importação daquilo que ainda não produzimos, e que é indispensável aos nossos hábitos e modo de viver, é natural que dediquemos especial atenção aos têrmos comparativos de troca, procurando, dentro do máximo de nossa fôrça e prestígio, a valorização dos produtos que constituem a base da pauta das exportações brasileiras que, bem sabemos, vem sofrendo concorrência tanto mais acirrada quanto mais cresce o poder de competição dos produtores de alimentos e matérias-primas naturais, geralmente em consequência da mesma tecnologia que facilita aos clientes tradicionais a substituição de suas compras pela produção de sucedâneos e similares.

Não nos parece, pois, conveniente nem oportuno prolongar discussões em tôrno de enunciados por saber se o que mais convém é a ajuda ou o comércio, ou ainda se há maior ou menor deterioração dos valôres de troca no escambo entre as nações mais industrializadas e as que só agora despontam para melhores níveis de vida, conforme a época dos dados cotejados.

O vulto do comércio internacional entre as nações ricas e o seu ritmo evolutivo é expresso por estatísticas insofismáveis e públicamente reconhecidas, que indicam a necessidade imperiosa de mudança de tendência, para que haja harmonia e paz entre tôdas as nações, nesta época já definida por alguém como "o tempo das aspirações crescentes".

Entendo que todos, empresários e Govêrno, devemos unir esforços no sentido de aumentar a produtividade da economia brasileira para melhor suprir a êste vasto mercado que cresce dia a dia, e que no fim do século se comporá de 200 milhões de consumidores, e ao mesmo tempo lutar pela sua crescente projeção internacional, para onde deveremos levar nossos excedentes, produtos primários ou manufaturados, em franca competição que nos possibilite, também, a aquisição daquilo que outros povos podem produzir em melhores condições.

Sem discutir, outrossim, se deve ser dada primazia à cidade ou ao campo, se o mais importante é a indústria ou a lavoura, somos le-

vados a concluir que todos êsses elementos se entrosam e se entrelaçam de tal forma que não pode mais existir agricultura próspera sem eficiente retaguarda industrial para a produção de máquinas, ferramentas, combustíveis, fertilizantes e tôdas as demais utilidades reclamadas pelos campesinos; da mesma forma, não pode haver indústria sem matérias-primas e alimentos para seus operários, o que evidentemente não impede e até, pelo contrário, aconselha que se estabeleçam prioridades que levem a atendimento justo e equitativo, no setor mais atrasado, até que se atinja o necessário equilíbrio.

Igualmente, parece-nos que a disputa entre a preferência pela ação através do Estado ou da iniciativa privada deve ser deslocada do terreno ideológico para o da prática, realizando-se a produção pela emprêsa privada como norma e pelas sociedades estatais quando faltarem as emprêsas ou quando a estas escassearem condições de eficiência, ou ainda quando haja necessidade de resguardar a segurança pública, organizada, òbviamente, a administração em moldes econômicamente viáveis para que o estímulo visado não seja anulado pela burocracia.

Atendendo a honroso convite que, com minha humildade, só poderia ser retribuído se vos falasse com a franqueza empregada na exposição de alguns de meus pensamentos, reitero os meus profundos agradecimentos por esta grande oportunidade.

Mas, ao terminar, gostaria de repetir os seguintes conceitos que expendi por ocasião da recente reunião do Fundo Monetário e Banco Mundial, realizada no Rio de Janeiro:

"O inventário do que somos e do que temos e a rapidez com que nos últimos anos temos avançado na trilha do progresso permitem, com base em passado recente, confiar na possibilidade do desenvolvimento contínuo e mais acelerado no futuro, sobretudo porque os brasileiros têm, hoje, plena consciência de que o desenvolvimento depende de um programa que, além da formulação lógica, ordenada e clara de objetivos, precisa ser secundado por um clima de trabalho, entusiasmo e crença no futuro".

Estou plenamente convencido de que desta confiança nos altos destinos do Brasil participam todos os dignos dirigentes da Câmara Americana de Comércio e os empresários que se radicaram neste portentoso Estado de São Paulo, compartilhando dos nossos êxitos e enfrentando as mesmas vicissitudes. Recebemos esta homenagem e vemos a presença de tão prestigiosas figuras como prova da maior união de esforços com o Govêrno Brasileiro, de que o Banco do Brasil é uma das mais legítimas expressões no campo econômico-financeiro.

NOTÍCIAS

### NOTICIAS

#### BANCO DO BRASIL EM NOVA IORQUE

O Departamento de Bancos dos Estados Unidos concedeu licença para abertura da Filial do Banco do Brasil em Nova Iorque.

Assim, dentro de pouco tempo e em instalações adequadas, deverá estar funcionando na 5.ª Avenida, n.º 550, em Nova Iorque, a Filial do maior estabelecimento de crédito da América Latina.

Com isso concretiza-se antiga aspiração do Banco, merecendo lembrar que há 50 anos o gaúcho e republicano histórico Homero Baptista, então na Presidência do Banco do Brasil, já insistia, em plena Primeira Guerra Mundial, junto ao financista e Ministro da Fazenda Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e ao Presidente Wenceslau Brás, para que o Banco do Brasil se fizesse presente nos grandes centros financeiros mundiais.

#### COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL NO EXTERIOR

Foi instituída no Ministério das Relações Exteriores a Comissão Coordenadora da Promoção Comercial (Decreto n.º 62.204, de 1-2-68) com a incumbência de orientar a execução dos programas de promoção comercial, no Brasil e no estrangeiro, de acôrdo com as normas de política estabelecidas pelo CONCEX. A Comissão coor-

denará as atividades de um dos principais setores do sistema geral de exportações, no qual se destaca a participação do Banco do Brasil, através dos serviços especializados da Carteira de Comércio Exterior e da cessão de funcionários para exercerem funções de "assistente-técnico" junto a Embaixadas e Consulados brasileiros.

Segundo convênio firmado com o Ministério das Relações Exteriores, em julho do ano passado, foram selecionados e designados pelo Itamaraty 15 funcionários do Banco do Brasil para as seguintes representações:

Alemanha Ocidental — Hamburgo Aloysio Portella de Figueiredo Generalkonsulat von Brasilien 2 Hamburg, 13 Mittelweg, 58 Hamburg, Alemanha Ocidental

Alemanha Ocidental - Bonn

Rudy Maurer
Brasilianische Botschaft
5320 — Bad Godesberg
Dreizernmorgenweg, 10
Bonn — Alemanha Ocidental

Argentina — Buenos Aires
Henrique Duprat
Embajada del Brasil
Calle Arrovo, 1142
Buenos Aires, Argentina

Austria — Viena
Fernando Martins da Rocha
Brasilianische Botschaft
Am Lugeck 1/V/15, 1010
Wien, Austria

Béleica — Bruxelas Júlio Pereira Ramos Ambassada du Brésil 43, Rue de la Science Bruxelles — Bélgica

Chile — Santiago
Lúcio Teixeira de Almeida
Fmbaiada del Brasil
Calle Alonso Ovalle, 1665
Santiago, Chile

EL Salvador — San Salvador
David Preciado
Embajada del Brasil (cobrindo América Central)
Edifício Magaña — Apartados 32, 33, 36
13.ª Avenida Sur — Calle Arce
San Salvador, El Salvador

Espanha — Madri Raymundo Verol do Carmo Embajada del Brasil Calle Fernando el Santo, 6 Madri, Espanha Estados Unidos - Nova Iorque

Lino Otto Bohn
Brazilian Government Trade Bureau
551, 5th Avenue — Room 210 —
New York, 17
New York — USA

França - Paris

Delauro de Oliveira Baumgratz Ambassade du Brésil 5, Rue de l'Amiral d'Estaing Paris, 16ème, França

Holanda - Haia

Ivo do Nascimento Barroso Brasiliaanse Ambassade Paauwlaan, 6 Wassenaar Den Haag — Holanda

Itália — Milão

Hélio Edwal de Salles Lopes Consolato Generale del Brasile 7 Corso Matteotti — 2.º plano Milano — Itália

Moçambique - Lourenço Marques

Raymundo Affonso Neto
Consulado Geral do Brasil
Avenida Antônio Enes, 1187
Lourenço Marques — Moçambique

Uruguai - Montevidéu

José Augusto Fernandes Embajada del Brasil Bulevar Artigas, 1410 Montevideo, Uruguai

Venezuela — Caracas

Pedro Paulo Ulyssea
Embajada del Brasil
Avenida San Juan Bosco, Quinta San
Antonio
Esquina con 8.ª Transversal -Altamira
Caracas, Venezuela

#### ESTÍMULO ÀS EXPORTAÇÕES

O Govêrno, com vistas ao incremento do intercâmbio com as demais nações, concedeu aos exportadores brasileiros os seguintes estímulos fiscais e creditícios:

- a) os produtos industrializados estão isentos de impostos, quando destinados ao exterior;
- b) as emprêsas poderão deduzir, do lucro sujeito ao impôsto de renda, a parcela correspondente à exportação de produtos manufaturados;
- c) as operações de exportação estão isentas de taxas, quotas, emolumentos e outras contribuições existentes, exceto daquelas de efetiva contra-prestação de serviços;
- d) refinanciamento pela Carteira de Comércio Exterior de 80% do valor faturado nas exportações financiadas de bens de capital e de consumo duráveis, para pagamento a médio e longo prazo.

#### ALTERAÇÕES NA SISTEMÁTICA CAMBIAL -

Em janeiro, importantes decisões foram tomadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resoluções 81 a 84 do Banco Central do Brasil) em prosseguimento às modificações introduzidas na sistemática cambial, com o objetivo de corrigir as distorções do mercado de compra e venda de divisas, fortalecer a posição cambial brasileira e utilizar, adequadamente, suas disponibilidades externas. Aquelas decisões, especialmente sôbre compra, venda e concessão de adiantamentos, provocaram alterações de vulto na sistemática das operações, tais como:

- a) a exportação de mercadorias sujeitas a prévio licenciamento pela GACEX ficou dispensada da obrigatoriedade de fechamento de câmbio dentro dos 10 dias subsequentes à emissão da licença, mantidas as normas até então vigentes para o café e para as operações conduzidas em moeda-convênio;
- b) abolição da exigência de prévio fechamento de câmbio, para fins de desembaraço alfandegário de mercadorias impor-

tadas; a contratação de câmbio para êsse fim passou a condicionar-se à prévia emissão de Guia de Importação, Licença de Importação ou Declaração;

- c) as vendas prontas destinadas a amparar importações sujeitas a Guias tiveram o prazo de liquidação reduzido de 5 para 2 dias e foram limitadas ao atendimento dos seguintes casos: pagamento de cobranças à vista e de cambiais a prazo, com contratação no vencimento destas, e pagamento antecipado de cambiais a prazo, quando concedido o desconto proporcional à antecipação;
- d) as vendas para liquidação futura, cobrindo importações sujeitas a Guias, ficaram circunscritas às seguintes modalidades: vendas para abertura de créditos irrevogáveis e vendas para pagamento a prazo de mercadorias comprovadamente embarcadas;
- e) revogação da faculdade de contratar câmbio para liquidação futura, anteriormente concedida aos tomadores de empréstimos externos;
- f) as vendas destinadas a gastos pessoais de viajantes foram limitadas a US\$ 1.000,00, independente de exibição da certidão negativa do impôsto de renda;
- g) foi determinado aos estabelecimentos operadores englobar, indistintamente, em uma só posição as operações de câmbio sacado e manual conduzidas em moedas de livre curso, ficando abolidas as coberturas no manual;
- h) aos capitais ingressados ao amparo das Resoluções 63 e 64, de 21 e 23-8-67, respectivamente, foi assegurada cobertura cambial para a remessa, nos vencimentos, do principal, juros e comissões;
- i) foi cancelada a faculdade concedida aos bancos de obterem adiantamentos sôbre os repasses voluntários feitos ao Banco Central:
- j) os adiantamentos sôbre contratos de câmbio sofreram as seguintes limitações: não poderão exceder 80% do valor dos contratos; o prazo previsto para entrega das letras não poderá ser superior a 90 dias; não se admitirão prorrogações dêsse prazo por mais de 90 dias; os adiantamentos não saldados nos

respectivos vencimentos serão transferidos para créditos em liquidação e ficarão os devedores impedidos de realizar novas operações da espécie.

#### POSIÇÃO DOS MANUFATURADOS

Os produtos manufaturados continuam a ocupar o 2.º lugar na pauta das exportações brasileiras, registrando, nos três primeiros meses do ano, total de US\$ 28,4 mil, abaixo do café e seguido do açúcar, minério de ferro (hematita), pinho e algodão.

#### CÂMBIO POR CONTA PRÓPRIA

A Carteira de Câmbio, operando por sua própria conta e risco, não mais confinada à prática exclusiva de operações delegadas pelo Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil, incorporou à sua dinâmica operacional todo um conjunto de normas necessárias a um mercado de câmbio em regime de concorrência. As próprias agências do Banco acompanham a evolução do mercado no sentido de não se deixarem marginalizar no processo.

Durante o primeiro trimestre, concedida a seus Departamentos a faculdade de flexionar os percentuais de depósitos exigíveis nas vendas de importação, até mesmo a dispensa total, atenderam êles às peculiaridades regionais e mantiveram as posições conquistadas.

No movimento global, dos dois primeiros meses do ano, as compras em tôdas as moedas atingiram o equivalente a US\$ 184.432 mil e as vendas o equivalente a US\$ 162.365 mil.

## SENSÍVEL AUMENTO DE OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL (CREAI)

Os empréstimos globais da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, feito o confronto da posição de janeiro/março de 1968 com a de igual período do ano anterior, tiveram sensível elevação, como demonstra o quadro abaixo:

#### JANEIRO-MARCO

| · SETORES                  | 1967             | 1968   | 1967 1968          |
|----------------------------|------------------|--------|--------------------|
|                            | N.º de Contratos |        | NCr\$ 1.000        |
| Agricultura                | 68.157           | 66.089 | 145.093 182.678    |
| Garantia de Preços Mínimos | 1.973            | 2.342  | 19.414 16.627      |
| Pecuária                   | 11.691           | 20.356 | 35.158 75.272      |
| Cooperativas               | 54               | 68     | 8.975 20.379       |
| Indústria (1)              | 984              | 997    | 53.045 53.933      |
| Indústria (2)              | 379              | 505    | § 24.272 § 103.725 |
| TOTAL                      | 83.238           | 90.357 | 285.957 452.614    |

<sup>(1)</sup> Com recursos normais.

## INSTRUMENTAL CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA TEM AVAL DO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil, em nome do Tesouro Nacional, concedeu aval em compromisso externo, de interêsse da Fundação Universidade de Brasília junto à emprêsa Carl Zeiss Cherkochen, da Alemanha. A operação se destina à aquisição de instrumental científico para os laboratórios da Universidade, cuja importação, amaparada por Certificado de Registro do Banco Central, está orçada em DM 91.128,40.

#### ABASTECIMENTO DE CARNE FINANCIADO EM TODO O PAÍS

O Banco do Brasil estabeleceu normas de financiamentos especiais para a estocagem de carne, visando a assegurar o abastecimento do produto aos grandes centros consumidores do País. A dotação reservada para êsse fim, que atinge soma expressiva, se destina a custeio e aquisição de 83.200 bois em pé e 4.300 toneladas de carne congelada, observando condições instituídas pela Comissão Nacional do Abastecimento.

A operação, que poderá beneficiar tanto invernistas como indústrias frigoríficas, prevê o abate imediato de parte dos bovinos para

<sup>(2)</sup> Com recursos externos.

formação de estoques de carne congelada, permanecendo o restante do rebanho nos pastos, para matança no período de entressafra.

# DILAÇÃO DOS PRAZOS PARA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ATÉ 5 ANOS

A rêde de agências do Banco do Brasil foi autorizada a dilatar, até 5 anos, o prazo para resgate de financiamentos para aquisição de tratores, máquinas agrícolas e implementos de fabricação nacional. As amortizações anuais foram estipuladas em 10, 15, 20, 25 e 30 por cento do total do empréstimo.

### CUSTEIO DE ENTRESSAFRA NAS USINAS DE AÇÚCAR EM PERNAMBUCO E ALAGOAS

O Banco do Brasil concedeu financiamento para custeio de entressafra nas usinas de açúcar de Pernambuco e Alagoas, estabelecendo que o pagamento do valor referente a adubos será feito diretamente aos fornecedores. O Banco determinou, ainda, que o montante dessas aplicações não obedecerá ao critério de limite rígido por usina, a fim de possibilitar a correção de eventuais distorções, ou a prestação de auxílio mais substancial, em casos isolados, quando efetivamente necessário e justo.

#### AÇÚCAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A pedido do Instituto do Açúcar e do Álcool e para preservar a regularidade do abastecimento de produtos de primeira necessidade, o Banco autorizou o desconto de duplicatas emitidas pelas usinas fluminenses e endossadas pela Cooperativa Fluminense dos Usineiros Ltda, para aplicação exclusiva na liberação do açúcar dado em penhor.

#### INCENTIVOS À MINERAÇÃO NO NOROESTE

Os administradores da 4.ª Zona da Carteira de Crédito Geral vêm acompanhando a evolução dos negócios na comercialização da cassiterita, dotando a Filial de Pôrto Velho de recursos para assistên-

cia especial à extração do minério no Território de Rondônia. Essa exploração abre nôvo caminho à economia da região e constitui verdadeiro estímulo à colonização do noroeste brasileiro.

#### FUNCIONÁRIOS APLICAM NO NORDESTE

O Banco do Brasil autorizou suas Agências a conceder adiantamento salarial aos funcionários interessados na subscrição de ações do Banco do Nordeste, até o limite de duas vêzes os proventos mensais. O critério instituído, não só visa a contribuir para o aumento de capital do banco nordestino, como também a propiciar a êsses servidores facilidades para participar da luta pelo soerguimento econômico e social da região.

# DIRETORIA DO BANCO DO BRASIL PROMOVE REUNIÕES NO RIO GRANDE DO SUL

Ao ensejo da transferência do Govêrno Federal para o Rio Grande do Sul, promoveu o Banco do Brasil, em Santa Maria (1 e 2 de abril) e Pôrto Alegre (4 e 5 de abril), reuniões com gerentes e inspetores em exercício no Estado do Rio Grande do Sul. Os encontros objetivaram dar maior amplitude às operações e dinamizar os serviços das 70 Agências ali em funcionamento. O Presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost, se fêz acompanhar dos Diretores Oswaldo Roberto Colin (Administrativo), José Antonio de Mendonça Filho (CREAI-Sul), Paulo Konder Bornhausen (CREGE-3.ª Zona), Ney Silla (Pessoal), Genival de Almeida Santos (Câmbio) e Benedicto Fonseca Moreira (CACEX), bem como de altos funcionários da Direção Geral.

Na oportunidade, foram debatidos com os líderes das classes produtoras os principais problemas com que se defronta a economia sulina, cujo amparo constitui preocupação da atual administração do Banco do Brasil.

### DEPÓSITOS CRESCEM NO "GRANDE RIO"

Neste trimestre, houve aumento de 15 mil contas de depósitos nas Agências situadas na região que abrange a Guanabara e localidades fluminenses circunvizinhas. Esse êxito se explica como resulta-

do da nova política administrativa do Banco, dotando as Filiais de moderno sistema de Caixa Executivo e de contrôle eletrônico dos depósitos pelo Centro de Mecanização do Rio de Janeiro.

#### AUXILIO A PEQUENOS LAVRADORES DE CAFÉ NA BAHIA

O Banco do Brasil resolveu financiar as lavouras dos pequenos plantadores de café do município de Amargosa, no Estado da Bahia, de produção não inferior a 30 sacos por mil pés. Êsses cafèzais, ainda não erradicados pelo Plano GERCA, constituem o sustentáculo dos rurícolas da região, que têm na atividade o seu único meio de subsistência. Verificou, também, o Banco que a situação dêsses lavradores baianos, no momento, é muito semelhante àquela ocorrida com os plantadores da rubiácea nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, aos quais o Banco prestou idêntica assistência.

#### ASSISTÊNCIA À PECUÁRIA ATRAVÉS DE COOPERATIVAS

Para comercialização da safra de lã do ano em curso, foram concedidos empréstimos a 18 cooperativas, no importe de NCr\$ 16.711 mil, referente a adiantamento aos associados, por conta do produto entregue para classificação e venda. Por seu turno, as cooperativas de criadores de bovinos e ovinos receberam auxílio da ordem de NCr\$ 22.045 mil, destinados adiantamento aos cooperados por conta de animais entregues para abate e industrialização.

#### IMPORTAÇÃO DE REPRODUTORES DE ALTA LINHAGEM

Visando a estimular o apuramento genético dos plantéis nacionais e ao aproveitamento de disponibilidades cambiais do Brasil no exterior, o Banco resolvera criar linha especial de crédito para importação de reprodutores e matrizes, das espécies bovina e ovina, de raças selecionadas. O limite dos créditos é de até 90% do valor CIF dos animais a importar e o prazo de resgate até 5 anos. Posteriormente, foi incluída na citada linha de crédito a importação de suínos de raça especializada para produção de carne; neste caso, o prazo máximo de resgate do mútuo é de 2 anos. Cabe destacar concessão de financiamento de NCr\$ 1.200 mil à Sociedade Rural Brasileira, para importação de bovinos da Dinamarca destinados ao aprimoramento do rebanho leiteiro.

## ASSISTENCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL AO COOPERATIVISMO RURAL

Com vistas à ampliação da assistência financeira do Banco aos pequenos produtores rurais, bem assim a estimular o cooperativismo no campo, decidiu a Diretoria que, nas operações de refinanciamento de maior vulto e por indicação dos Diretores da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, serão designados funcionários do Banco para, atuando de forma permanente junto a cooperativas beneficiadas com tal assistência, prestar serviços técnicos, orientar e fiscalizar a aplicação dos repasses aos associados.

#### AMPARO À LAVOURA GAÚCHA DE TRIGO

O Banco do Brasil concedeu crédito à Cooperativa Tritícola Serrana Ltda., do município de Ijuí, no Estado do Rio Grande do Sul, para adiantamento a seus associados por conta de produtos de suas lavouras de trigo. A medida se harmoniza com o amplo programa de assistência rural que o Banco vem proporcionando a essas entidades, incentivando-as com financiamentos às suas atividades e de seus associados. Para êsse setor primário da produção, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, no período de fevereiro 67/68, destinou recursos às cooperativas gaúchas no expressivo montante de NCr\$ 26 milhões, registrando aumento de 38,5% sôbre igual período anterior.

#### ISENTAS DE IMPOSTOS AS OPERAÇÕES DE REPASSE DAS COOPERATIVAS RURAIS

O Conselho Monetário Nacional, aprovando proposição do Presidente do Banco do Brasil, isentou do impôsto sôbre operações financeiras os empréstimos concedidos a cooperativas de produtores rurais, quando destinados a repasse a seus associados e de valor até 50 vêzes o maior salário mínimo vigente no País. A medida visa a dar maior estímulo ao associativismo rural, ao mesmo tempo que proporciona aos bancos maior raio de ação para a disseminação do crédito junto ao homem do campo.

A resolução do órgão colegiado vem ao encontro dos objetivos do amplo programa de assistência que o Banco do Brasil desenvolve

em favor das cooperativas rurais, incentivando sua organização através de financiamentos a suas atividades e de seus associados. Nesse sentido, sòmente a CREAI, no ano de 1967, concedeu a cooperativas rurais financiamentos da ordem de NCr\$ 67 milhões, que beneficiaram quase 200 mil ruralistas.

#### MAIOR CRÉDITO À COOPERATIVA DE FUNCIONÁRIOS

A diretoria da CREGE — 1.ª Zona elevou de 37% o crédito rotativo que a Cooperativa dos Funcionários do Banco do Brasil-Rio desfruta junto às agências do Estado da Guanabara.

#### EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE AGÊNCIAS

A reunião de gerentes e inspetores promovida a 30 de março, em Aracaju, com a presença dos Diretores Ivan Macêdo Melo e Cláudio Pacheco Brasil, de seus assessôres, de gerentes da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (GENOR) e Carteira de Crédito Geral (GEPRI), dos gestores de Agências do Estado de Sergipe, foi marcada pela solenidade de inauguração do nôvo edifício da Agência do Banco do Brasil na capital sergipana.

Foram também inauguradas no trimestre as novas instalações das Filiais em Três Rios (RJ) e Itapetininga (SP), em prédios novos de linhas modernas e funcionais, a cujos atos compareceram membros da Administração do Banco. A presença do Dr. Nestor Jost em Três Rios foi destacada como fato inédito na história do Município que, pela primeira vez, recebeu a visita de um Presidente do Banco do Brasil.

#### MAIS SEIS AGENCIAS

O Banco do Brasil, no firme propósito de estender sua assistência a todos os pontos do País, instalará filiais nos municípios de Pinheiro Machado e Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul), Belo Jardim e Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco), Tabatinga (Amazonas) e Santa Helena de Goiás (Goiás). A nova agência que o Banco pretende instalar no Estado do Amazonas integrará o grupo câmbio/cacex, visando ao intercâmbio comercial com a cidade fronteiriça de Letícia, 4.ª colocada nas zonas produtoras da Colômbia.

#### 100 NOVAS ÁREAS EM ESTUDO

Os estudos de praça, realizados pela Inspetoria Geral da Carteira de Administração do Pessoal, têm revelado o desejo de cada cidade brasileira possuir agência do Banco do Brasil. A impressão geral é que o Banco leva para o interior contingente humano altamente qualificado e cria hábitos novos, dissemina o crédito e incentiva a produção.

O interêsse das pequenas comunidades fêz o Banco realizar amplas pesquisas, que permitiram à Superior Administração informar-se das possibilidades das diversas regiões e deliberar sôbre a criação de novas agências.

No último exercício, foram apresentados estudos definitivos sôbre mais de uma centena de praças.

#### AUTORIDADES PRESTIGIAM CURSOS

Altas personalidades do Govêrno têm comparecido aos cursos ministrados pelo Departamento Geral de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal (DESED). Nas aulas inaugurais, foram conferencistas os ministros Delfim Netto, Ivo Arzua, Mário Andreazza e Tarso Dutra. O DESED já realizou os seguintes cursos: 12 de Relações Humanas, 4 de Caixa Executivo, 2 para Administradores, 1 para Coordenadores do Sistema de Atendimento Direto e Integrado e 1 seminário de Liderança Executiva. Acham-se em funcionamento 2 cursos para Administradores, 8 para Caixa e 3 de Relações Humanas.

#### REUNIÕES DE GERENTES E INSPETORES

A Inspetoria Geral realizou reuniões de gerentes e inspetores nas cidades de Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Poços de Caldas, Cuiabá, Juiz de Fora, Governador Valadares, Aracaju, Pôrto Alegre e Santa Maria. Estas duas últimas, por ocasião da transferência do Govêrno Federal para o Estado do Rio Grande do Sul. A Diretoria não tem faltado a êsses encontros, onde se esclarece o plano de ação do Banco e são debatidos os problemas de assistência financeira à região, sendo que a muitos dêles o presidente Nestor Jost compareceu pessoalmente.

## MENSAGEM DE ANO NOVO AO FUNCIONALISMO DO BANCO DO BRASIL

"Voltamo-nos para todos os homens de boa vontade, conscientes de que o caminho da paz passa pelo desenvolvimento."

"Cada povo deve produzir mais e melhor, para dar aos seus um nível de vida verdadeiramente humano e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento solidário da humanidade."

(Paulo VI in "Populorum Progressio")

Ao término de 1967, primeiro ano em que me acho investido no alto e honroso cargo de Presidente do Banco do Brasil, tenho a grata satisfação de dirigir aos funcionários da Casa, desde o de modesto pôsto ao mais categorizado, esta mensagem fraterna, para desejar-lhes, vivamente, as maiores alegrias no dia festivo do Natal.

Faço-o com simplicidade, sentindo o coração palpitar sob os efeitos benéficos e envolventes que nos transmitem as eternas e sempre novas preces natalinas — Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade — entoadas, ao repicar dos sinos, em comemoração ao Nascimento de Cristo.

Na grave hora presente, "neste virar decisivo da história da humanidade", nós, brasileiros, temos uma ingente tarefa a cumprir: produzir muito, sempre e cada vez mais, para nos abastecer plenamente e também fornecer alimentos e bens aos nossos irmãos de outras áreas do Universo. Pertencemos a um grande País, de terras vastas e pouco exploradas, de crescimento demográfico vertiginoso, com sérios e complexos problemas a resolver. Possuímos, porém, meios e condições para alcançar nosso engrandecimento, bastando apenas, congregar-nos entusiástica e conscientemente na execução de trabalho fecundo e construtivo, em prol do "Desenvolvimento que é o nôvo nome da Paz".

Imbuído do mais excelso espírito cristão que inspirou a sábia Encíclica de Paulo VI, peço a todos que, juntos, elevemos nossas preces a Deus, para que proteja a Pátria e a Família brasileiras.

Formulo, enfim, num largo e cordial abraço, a todos aquêles que trabalham nesta grande Casa, meus votos de Feliz Ano Nôvo, repleto de venturas e prosperidade, extensivos às dignissimas famílias.

Nosfoful

## ESTATÍSTICAS DO BANCO DO BRASIL

#### CONVENÇÕES:

- ... Não disponível
- O fenômeno não existe
- 0 Menor que a unidade adotada
- § Dado retificado

| A T I V O                                                           | 5-2-1968   | 5-3-1968   | 5-4-1968   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DISPONIVEL — Caixa                                                  | 75.855     | 84.521     | 49.904     |
| REALIZAVEL                                                          | 16.017.658 | 16.224.973 | 16.306.666 |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Crédito Geral                             | 5.474.943  | 5.377.226  | 5.403.104  |
| A produção                                                          | 211.661    | 212.311    | 208.184    |
| Agricola                                                            | 33.398     | 34.564     | 36.220     |
| Animal                                                              | 43.304     | 43.724     | 45.119     |
| Industrial                                                          | 134.959    | 134.023    | 126.845    |
| Ao Comércio                                                         | 1.566.349  | 1.544.721  | 1.574.637  |
| De produtos agricolas                                               | 369.393    | 326.524    | 297.533    |
| De produtos de origem animal                                        | 53.731     | 57.715     | 61,210     |
| De produtos industriais                                             | 1.143,225  | 1.160.482  | 1.215.894  |
| A atividades não especificadas                                      | 246.147    | 168.019    | 169.441    |
| Ao Tesouro Nacional (operações anteriores à Lei 4.595/64)           | 3.422.021  | 3.422.021  | 3.422.021  |
| A governos estaduais e municipais                                   | 18.037     | 19.162     | 17.588     |
| A autarquias                                                        | 10.103     | 10.302     | 10.933     |
| A Instituições financeiras                                          | 625        | 690        | 300        |
| EMPRESTIMOS — Carteira de Crédito Agrícola e Industrial             | 2.091.449  | 2.161.225  | 2.270.683  |
| A produção                                                          | 1.882.689  | 1.926.473  | 2.052.965  |
| Agricola                                                            | 1.104.602  | 1.128.461  | 1.175.295  |
| Animal                                                              | 363.815    | 373.550    | 386,940    |
| Industrial                                                          | 365.676    | 379.546    | 443.733    |
| A cooperativa de produção                                           | 48.596     | 44.916     | 46.997     |
| Ao comércio (de produtos agricolas)                                 | 208.270    | 234.332    | 215.930    |
| A atividades não especificadas                                      | 490        | 420        | 1.788      |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Comércio Exterior                         | 254.165    | 262.044    | 248.265    |
| De produtos agricolas                                               | 14,965     | 14,924     | 14.912     |
| De produtos industriais                                             | 239.200    | 247.120    | 233.353    |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Câmbio                                    | 5.444      | 5.678      | 6.326      |
| De produtos de origem animal                                        | 43         | 117        | 83         |
| De produtos industriais                                             | 5.401      | 5.561      | 6.243      |
| OUTROS CRÉDITOS                                                     | 8.144.517  | 8.371.618  | 8.329.327  |
| Banco Central, recolhimento compulsório                             | 191.902    | 191.304    | 214.688    |
| Tesouro Nacional — responsabilidades da União                       | 1.969.028  | 2.080.821  | 1.881.258  |
| Carteira de Comércio Exterior — De ordem e conta do Govêrno Federal | 56.835     | 32.407     | 51.056     |
| Adiantamento sobre contrato de câmbio                               | 117.005    | 131.796    | 144.687    |
| Créditos em liquidação                                              | 22.014     | 22.411     | 23.844     |
| Correspondentes no país                                             | 3.218      | 3.076      | 3.000      |
| Operações de câmbio e outras contas vinculadas a câmbio             | 4,603,288  | 4.679,231  | 4.960.570  |
| Departamentos no país                                               | 396.023    | 431.424    | 272.420    |
| Devedores por repasses de recursos externos                         | 457.202    | 457.202    | 457.202    |
| Outras contas                                                       | 328.002    | 341.946    | 320.602    |
| VALORES E BENS                                                      | 47.140     | 47.182     | 48.961     |
| Valôres                                                             | 37.535     | 37.561     | 39.405     |
| Bens,                                                               | 9.605      | 9.621      | 9.556      |
| IMOBILIZADO                                                         | 123.676    | 126.663    | 130.628    |
| Imóveis de uso do Banco                                             | 73.979     | 76.275     | 78.931     |
| Móveis e utensílios                                                 | 31.574     | 32.124     | 33.052     |
| Almoxarifado                                                        | 18.123     | 18.264     | 18.645     |
| CONTAS DE RESULTADO PENDENTE                                        | 197.614    | 273.842    | 343.520    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                               | 438.172    | 438.171    | 438.651    |
| TOTAL                                                               | 16.852.975 | 17,148,170 | 17.269.369 |

BRASIL S.A.
TRIMESTRE DE 1968
Cruzeiros novos

| PASSIVO.                                                                | 5-2-1968   | 5-3-1968   | 5-4-1968   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| NAO EXIGIVEL — Capital e reservas                                       | 555.748    | 555.749    | 557.376    |
| EXIGIVEL                                                                | 15.005.321 | 15.228.088 | 15.240.514 |
| DEPÓSITOS À VISTA E A CURTO PRAZO                                       | 9.328.835  | 9.693.816  | 9.613.379  |
| Do público (diversos)                                                   | 1.154.688  | 1.189.242  | 1.251.675  |
| Do público (Obrigatórios e Judiciais)                                   | 55.498     | 51.884     |            |
| Saldos credores de empréstimos                                          | 414        | 871        | 61.563     |
| De bancos                                                               | 880,091    | 925.076    | 1.041.116  |
| De outras instituições financeiras                                      | 136.294    | 123.876    | 128.506    |
| Do Tesouro Nacional                                                     | 4.295.326  | 4.488.779  | 4.131.459  |
| De governos estaduais                                                   | 79.986     | 105.711    | 99,190     |
| De governos municipais                                                  | 114.707    | 93.867     | 99.661     |
| De autarquias — Banco Central                                           | 1.639.653  | 1.639.654  | 1.639.654  |
| De outras autarquias                                                    | 834.437    | 917.342    | 971.052    |
| De sociedades de economia mista                                         | 137.741    | 157.514    | 189.065    |
| DEPÓSITOS A MÉDIO PRAZO                                                 | 66.292     | 68.315     | 64.851     |
| Do público (diversos)                                                   | 51.789     | 53.674     | 55.210     |
| De governos municipais                                                  | 5.000      | 5.000      | -          |
| De autarquias                                                           | 8.803      | 8.941      | 8.941      |
| De sociedades de economia mista                                         | 700        | 700        | 700        |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                   | 5.224.425  | 5.067.207  | 5.151.130  |
| Cobrança efetuada, em trânsito                                          | 129.323    | 240.169    | 176.837    |
| Ordens de pagamento                                                     | 186.968    | 192,497    | 156.754    |
| Correspondentes no país                                                 | 1.027      | 955        | 642        |
| Operações de câmbio e outras contas vinculadas a câmbio                 | 3.103.524  | 3.024.991  | 3.003.135  |
| Carteira de Comércio Exterior — De ordem e conta do Govêrno Federal     | 23.613     | 8.444      | 2.066      |
| Banco Central — conta de movimento                                      | 1.622.005  | 1.461.633  | 1.503.672  |
| Outras contas                                                           | 157.965    | 138.518    | 308.024    |
| Obrigações (Especials)                                                  | 385.769    | 398.750    | 411.154    |
| Letras a pagar — SUMOC e BANCO CENTRAL                                  | 239        | 239        | 238        |
| Banco Central, mobilização de créditos em moratória                     | 797        | 797        | 797        |
| Banco Central, refinanciamento de operações                             | 11.988     | 11.806     | 12.987     |
| Banco Central, arrecadação do impôsto de exportação                     | 14         | 17         | 21         |
| Aprovisionamento de recursos para desenvolvimento industrial, financia- |            |            |            |
| mento à indústria salineira, empréstimos à atividade pesqueira, atendi- |            |            | 400 007    |
| mento de convênio com o IBC-GERCA e aplicações especiais                | 162.621    | 169.727    | 169.867    |
| Recebimentos por conta do Tesouro Nacional                              | 15.781     | 15.369     | 39.542     |
| Depósitos obrigatórios — FGTS                                           | 30.171     | 32.281     | 27.367     |
| Outras contas                                                           | 164.158    | 168.514    | 160.335    |
| CONTAS DE RESULTADO PENDENTE                                            | 853.734    | 926.162    | 1.032.828  |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                                   | 438.172    | 438.171    | 438.651    |
| TOTAL                                                                   | 16.852.975 | 17.148.170 | 17.269.369 |

#### CAPITAL E AÇÕES

C Banco do Brasil é considerado sociedade anônima de capital aberto nos têrmos da Resolução n.º 16 do Banco Central do Brasil, por "tempo indeterminado", conforme processo GEMEC R 1.013/66, de 18-5-66

#### EVOLUÇÃO DO CAPITAL DO BANCO

NCrs

| 100,000    | . 200.000                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 400.000    | 600.000                                                    |
| 600.000    | 1.200.000                                                  |
| 1.200.000  | 2.400.000                                                  |
| 2.400.000  | 4.800.000                                                  |
| 19.200.000 | 24.000.000                                                 |
| 36.000.000 | 60,000.000                                                 |
|            | 400.000<br>600.000<br>1.200.000<br>2.400.000<br>19.200.000 |

<sup>(1)</sup> Por incorporação de Reservas.

#### AÇÕES DO BANCO

#### COTAÇÕES MÉDIAS

| ANOS | NC-e  | NO-6       |        | 1967    | 1968 |
|------|-------|------------|--------|---------|------|
| ANOS | NCr\$ | MESES      |        | · NCr\$ |      |
| 1956 | 0,82  | Janeiro    | 3,83   | 3,39    | 5,43 |
| 1957 | 0,52  | Fevereiro  | 3,79   | 4,36    | 6,37 |
| 1958 | 0,81  | Março      | 3,75   | 4.84    | 6,04 |
| 1959 | 1,08  | Abril      | 3,63   | 5,01    |      |
| 1960 | 1,17  | Maio       | 3,64   | 4.89    |      |
| 1961 | 1.57  | Junho      | 3.82   | 5.59    |      |
| 1962 | 1,67  | Julho:     | 3.74   | 5.97    |      |
| 1963 | 2,25  | Agôsto `   | 3.02   | . 6.25  |      |
| 1964 | 2,45  | Setembro   | 3,06   | 6,48    |      |
| 1965 | 2,90  | Outubro    | 2,91   | 4.65    |      |
| 1966 | 3,48  | Novembro   | . 2,67 | 4,31    |      |
| 1967 | 5,01  | Dezembro · | 3,20   | 4,87    |      |

<sup>(2)</sup> Elevado o valor nominal das ações de NCr\$ 0.20 para NCr\$ 1,00.

<sup>(3)</sup> Inclusive subscrição em dinheiro de NCr\$ 12.000.000 (12.000.000 de ações novas).

### RECURSOS, APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

#### RECURSOS

| 1968                                                                                     | FOTAL                                  | E                             |                                        |                                     |                               | EXIGIBII.                           | IDADES                        |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                          | GERAL                                  |                               | TOTAL                                  | DEPÓSITOS                           | ORDENS DE PAGAMENTO           | OPERAÇÕES<br>DE CÂMBIO              | OBRIGAÇÕES<br>ESPECIAIS       | OUTRAS                              |  |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Julho Julho Agósto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 16,414,803<br>16,709,999<br>16,830,718 | 555.748<br>555.749<br>557.376 | 15.859.055<br>16.154.250<br>16.273.342 | 9.395.127<br>9.762.131<br>9.678.230 | 186.968<br>192.497<br>156.754 | 3.103.524<br>3.024.991<br>3.003.135 | 385.769<br>398.750<br>411.154 | 2.787.667<br>2.775.881<br>3.024.069 |  |

#### APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES

| 1968 TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL                                  |                                        | •                                   | APLICA                              | ÇÕES                          |                            |                                     | DISPO-                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                                  | EMPRÉS-<br>TIMOS                       | OPERAÇÕES<br>DE CÂMBIO              | VALÔRES<br>E BENS                   | IMÓVEIS<br>DE USO<br>DO BANCO | OUTRAS                     | NIBILI-<br>DADES                    |                            |
| aneiro Fevereiro Março Abril Alio Idanio Ida | 16.414.803<br>16.709.999<br>16.830.718 | 16.338.948<br>16.625.478<br>16.780.814 | 7.826.001<br>7.806.173<br>7.928.378 | 4.603.288<br>4.679.231<br>4.960.570 | 47.140<br>47.182<br>48.961    | 73.979<br>76.275<br>78.931 | 3.788.540<br>4.016.617<br>3.763.974 | 75.855<br>84.521<br>49.904 |

#### EMPRESTIMOS E DEPÓSITOS

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

|                                                                                                      |                                     | EMPRÉSTIMOS                                     |                                     |                                       |                                     | DEPÓSITOS                           |                                     |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1968                                                                                                 | TOTAL                               | PRODUÇÃO,<br>COMÉRCIO<br>E OUTRAS<br>ATIVIDADES | ENTIDADES<br>PÚBLICAS               | INSTI-<br>TUIÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS | TOTAL                               | PÜBLICO                             | ENTIDADES<br>PÜBLICAS               | INSTI-<br>TUIÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS |  |
| aneiro Fevereiro Março Março Mario Mario Mulio Lutho Lutho Agósto Setembro Dutubro Novembro Dezembro | 7.826.001<br>7.806.173<br>7.928.378 | 4.375.215<br>4.353.999<br>4.477.536             | 3,450,161<br>3,451,484<br>3,450,542 | 625<br>690<br>300                     | 9.395.127<br>9.762.131<br>9.678.230 | 1.262,389<br>1.295,671<br>1.368,886 | 7.116.353<br>7.417.508<br>7.139.722 | 1,016,385<br>1,048,952<br>1,169,622   |  |

### EMPRESTIMOS

#### SALDOS EM 5 DE ABRIL DE 1968

NCr\$ 1.000

|                     |           |           |          | CARTEIRA  | DE CRÉDIT       | O GERAL ·           |          |                          |  |  |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------------------|----------|--------------------------|--|--|
| UNIDADES            | TOTAL     |           |          |           | OUTRAS          | ENTIDADES           | PÜBLICAS | INSTITUI                 |  |  |
| FEDERADAS '         | GERAL     | TOTAL     | PRODUÇÃO | COMÉRCIO  | ATIVI-<br>DADES | Tesouro<br>Nacional | Outras   | ÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS |  |  |
| Rondônia            | 5.464     | 3.065     | 51       | 2.060     | 954             |                     | _        |                          |  |  |
| Acre                | 1.858     | 1.198     | 12       | 985       | 201             |                     |          |                          |  |  |
| Amazonas            | 22.349    | 13.708    | 137      | 13.371    | 185             |                     | 15       |                          |  |  |
| Roraima             | 751       | 212       | 87       | 95        | 30              |                     |          |                          |  |  |
| Pará                | 28.219    | 17.126    | 540      | 15.017    | 1.569           | _                   | _        |                          |  |  |
| Amapá               | 482       | 400       | 78       | 313       | . 9             | _                   |          |                          |  |  |
| Maranhão            | 34.609    | 20.628    | 544      | 14.359    | 1.618           | _                   | 4.107    |                          |  |  |
| Piaui               | 35.699    | 18.330    | 1.965    | 14.975    | 1.340           |                     | 50 -     |                          |  |  |
| Ceará               | 88.335    | 35.192    | 3.502    | 27,435    | 4.255           | _                   | _        |                          |  |  |
| Rio Grande do Norte | 75.037    | 28.500    | 3.665    | 23.485    | 1.350           | _                   | _        |                          |  |  |
| Paraiba             | 66.993    | 22.777    | 2,453    | 17.799    | 2.473           | _                   | . 52     | ٠ .                      |  |  |
| Pernambuco          | 207.312   | 35.773    | 3.039    | 29.829    | 2,905           |                     | · · · _  |                          |  |  |
| Alagoas             | 84.201    | 11.188    | 881      | 9.368     | . 842           |                     | 97       |                          |  |  |
| Sergipe             | 18.011    | 7.349     | 1.382    | 5.308     | 659             |                     | _        |                          |  |  |
| Bahia               | 171.637   | 72.530    | 13.847   | 51.395    | 6.620           | j                   | 668      |                          |  |  |
| Minas Gerais        | 427,421   | 178.293   | 21.321   | 128,414   | . 19.957        |                     | 8.601    |                          |  |  |
| Espírito Santo      | 46.582    | 21.595    | 3.941    | 14.743    | 2.911           |                     |          |                          |  |  |
| Rio de Janeiro      | 116,138   | 55.415    | 9.739    | 37.605    | 7.939           |                     | 132      |                          |  |  |
| Guanabara           | 555.556   | 495.642   | 60.166   | 371,402   | 57.704          | _                   | 6,070    | 30                       |  |  |
| São Paulo           | 1.121.737 | 582.283   | 42.513   | 517.483   | 22.287          | _                   | _        |                          |  |  |
| Paraná              | 248.403   | 85.348    | 8,112    | 69.877    | 5.830           | _                   | 1.529    |                          |  |  |
| Santa Catarina      | 107.405   | 52.318    | 828      | 43.846    | 6,786           |                     | 858      |                          |  |  |
| Rio Grande do Sul . | 675.737   | 159.243   | 16.728   | 126.143   | 10.030          | -                   | 6.342    |                          |  |  |
| Mato Grosso         | 82.456    | 22.671    | 4.856    | 14.764    | 3.051           |                     |          |                          |  |  |
| Golás               | 167.755   | 35.984    | 7.693    | 22.517    | 5.774           |                     | . 0      |                          |  |  |
| Distrito Federal    |           | 3.426.336 | 104      | 2.049     | 2.162           | 3.422.021           |          |                          |  |  |
|                     |           |           |          |           |                 |                     |          |                          |  |  |
| BRASIL              | 7.928.378 | 5.403.104 | 208.184  | 1.574.637 | 169,441         | 3,422,021           | 28.521   |                          |  |  |

#### EMPRÉSTIMOS

#### SALDOS EM 5 DE ABRIL DE 1968

NCr\$ 1,000

(Conclusão)

| UNIDADES            | . CARTEIRA | DE CRÉDITO A | AGRICOLA E IN | '<br>IDUSTRIAL            | CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR | CARTEIRA<br>DE<br>CAMBIO |
|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| FEDERADAS           | TOTAL      | PRODUÇÃO     | COMÉRCIO      | OUTRAS<br>ATIVI-<br>DADES | COMÉRCIO                      | COMÉRCIO                 |
| Rondônia            | 2.399      | 2.399        | _             | · ·                       | · _                           | _                        |
| Асте                | 660        | 660          | -             |                           | -                             |                          |
| Amazonas            | 8.641      | 8.641        | <del></del>   |                           | _                             | -                        |
| Roraima             | 539        | 539          | Martine .     |                           | -                             |                          |
| Pará                | 11.093     | 11.093       | _             | _                         | _                             | -                        |
| Amapá               | 82         | 82           | -             | _                         |                               |                          |
| Maranhão            | 13.981     | 13.981       | -             | • –                       |                               |                          |
| Piaui               | 17.369     | 17.369       | -             | _                         |                               |                          |
| Ceará               | 53.143     | 53.143       | -             | _                         |                               | _                        |
| Rio Grande do Norte | 46.537     | 46.537       | -             | _                         | -                             | -                        |
| Paraiba             | 44.206     | 44,206       | -             |                           |                               | 10                       |
| Pernambuco          | 53.041     | 53.041       |               |                           | 118.498                       |                          |
| Alagoas             | 16.330     | 16.330       | _             |                           | 56.683                        |                          |
| Sergipe             | 10.662     | 10.662       | _             | _                         |                               |                          |
| Bahia               | 98.629     | 98.629       | <b>-</b> .    |                           |                               | 478                      |
| Minas Gerais        | 248.800    | 247.615      |               | 1.185                     | _                             | 328                      |
| Espirito Santo      | 24.987     | 24.843       | _             | 144                       | _                             |                          |
| Rio de Janeiro      | 60,723     | 60.549       | <u> </u>      | 174                       | -                             |                          |
| Guanabara           | 59.838     | 59.553       | -             | 285                       | -                             | .76                      |
| São Paulo           | 483.191    | 483.142      | 49            | 0                         | 54.900                        | 1.363                    |
| Paraná              | 162,972    | 162.972      | _             | _                         | 0                             | 83                       |
| Santa Catarina      | 54,225     | 54.225       |               | _                         | 12                            | 850                      |
| Rio Grande do Sul . | 513.352    | 389:335      | 124.017       | _                         | 4                             | 3.138                    |
| Mato Grosso         | 59.785     | 59.785       | _             | _                         |                               | -                        |
| Goiás               | 131,771    | 131.771      |               | _                         | -                             | . –                      |
| Distrito Federal    | 93.727     | 1.863        | 91.864        | _                         | 18.168                        | _                        |
| BRASIL              | 2.270.683  | 2.052.965    | 215.930       | 1.788                     | 248.265                       | . 6.326                  |

### EMPRESTIMOS

#### SALDOS EM FIM DE MÉS

NCr\$ 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS  | JANEIRO        | FEVEREIRO           | MARÇO     |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Doubleio            | . 222          | 1 605               | 5.464     |
| Rondônia            | 4.332<br>1.782 | 4,605               | 1.858     |
| Amazonas            | 22.410         | 22.183              | 22.349    |
| Roraima             | 728            | 717                 | 751       |
| Pará                | 26.740         | 26.907              | 28.219    |
| Amapá               | 490            | 490                 | 482       |
| Maranhão            | 33.712         | ₹ 35.545            | 31,609    |
| Piaui               | 35,337         | 35,750              | 35.699    |
| Ceará               | 88.591         | 86.459              | 88.335    |
| Rio Grande do Norte | 74.511         | 74.491              | 75.037    |
| Paraíba             | 61.125         | 62,458              | 66.993    |
| Pernambuco          | 211.590        | 209,432             | 207.312   |
| Alagoas             | 84,822         | 88 <sub>2</sub> 737 | 84,201    |
| Sergipe             | 17.917         | 17.724              | 18,011    |
| Bahia               |                | 163,043             | 171.637   |
| Minas Gerais        | 161.435        | · ·                 | 427.421   |
|                     | 397.947        | . 405,876           | * 46.582  |
| Espirito Santo      | 43.782         | 44,889              | 116.138   |
| Rio de Janeiro      | 102.109        | 104,836             | 555.556   |
| Guanabara           | 528.025        | 551.220             |           |
| São Paulo           | 1.056.593      | 1.068.398           | 1.121.737 |
| Paraná              | 268.015        | 252.579             |           |
| Santa Catarina      | 100.030        | 101.424 -           | 107.405   |
| Rio Grande do Sul   | 655,468        | 669,193             | 675.737   |
| Mato Grosso         | 78.112         | 79.955              | 82.456    |
| Goiás               | 152.313        | 156,986 👙           | 167.755   |
| Distrito Federal    | 3.618.085      | 3.540.498           | 3.538.231 |
| BRASIL              | 7.826.001      | 7.806.173           | 7.928.378 |

### EMPRESTIMOS A ENTIDADES PÚBLICAS

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

| 1968                                                                                           | TOTAL.    | TESOURO<br>NACIONAL | GOVERNOS<br>ESTADUAIS | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS | AUTARQUIAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Juhno Juhno Juhno Agôsto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 3.450.161 | 3,422,021           | 14.886                | 3.151                  | 10,103     |
|                                                                                                | 3.451.485 | 3,422,021           | 16.048                | 3.114                  | 10,302     |
|                                                                                                | 3.450.542 | 3,422,021           | 14.512                | 3.076                  | 10,933     |

# EMPRESTIMOS À PRODUÇÃO, AO COMÉRCIO E A OUTRAS ATIVIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | N                                   | Cr\$ 1.000                          |                               |                                     |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL<br>GERAL                      | PRODUÇÃO                            |                                     |                               |                                     |                                |  |
| 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | TOTAL                               | AGRÍCOLA                            | ANIMAL                        | INDUSTRIAL                          | COOPERATIVAS<br>DE<br>PRODUÇÃO |  |
| Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.375.215<br>4.353.999<br>4.477.536 | 2.094.350<br>2.138.784<br>2.261.149 | 1,138,000<br>1,163,025<br>1,211,515 | 407.119<br>417.274<br>432.059 | 500.635<br>513.569<br>570.578       | 48,596<br>44,916<br>46,997     |  |
| Maio Junho Juho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                               | <b>2</b> 7                          |                                |  |
| The state of the s |                                     |                                     | COMÉRCIO                            |                               |                                     | OUTRAS                         |  |
| 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL                               | PRODU<br>AGRÍCO                     | DE                                  | CODUTOS<br>ORIGEM<br>INIMAL   | PRODUTOS<br>INDUSTRIAIS             | ATIVI-<br>DADES                |  |
| laneiro Fevereiro Março Abril Maio Iunho Julho Agósto Setembro Outubro Novembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,034,228<br>2,046,776<br>2,045,158 | 592.6<br>575.7<br>528.3             | 780                                 | 53.774<br>57.833<br>61.293    | 1,387,826<br>1,413,163<br>1,455,490 | 246,637<br>168,430<br>171,229  |  |

# EMPRESTIMOS, À PRODUÇÃO, AO COMÉRCIO E A OUTRAS ATIVIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr3 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS  | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| NORTE               | 56,467    | 56.667    | 59,108    |
| Rondônia            | 4.332     | 4,006     | 5.464     |
| Acre                | 1.782     | 1.778     | 1.858     |
| Amazonas            | 22.395    | 22,169    | 22.334    |
| Roraima             | 728       | 717       | 751       |
| Pará                | 26.740    | 26.907    | 28.219    |
| Amapá               | -190      | 490       | 482       |
| ORDESTE             | 583,183   | 587,668   | 587.880   |
| Maranbão            | 30.412    | 30.545    | 30.502    |
| Piaui               | 35.286    | 35,700    | 35,649    |
| Ceará               | 88,591    | 85,459    | 88.335    |
| Rio Grande do Norte | 74.511    | 74.491    | 75.037    |
| Paraiba             | 61.074    | 62.407    | 66.941    |
| Pernambuco          | 211.590   | 209.432   | . 207.312 |
| Alagoas             | 84.719    | 88.634    | 84.104    |
| ESTE                | 1.235.589 | 1.271.792 | 1.319.574 |
| Sergipe             | 17.917    | 17.724    | 18,011    |
| Bahia               | 160.766   | 162.374   | 170.959   |
| Minas Gerais        | 389.433   | 397.362   | 418.820   |
| Espírito Santo      | 43,129    | - 44.586  | 46.582    |
| Rio de Janeiro      | 101.969   | 104.696   | 116.006   |
| Guanabara           | 522.375   | 545.050   | 549.186   |
| SUL                 | 2.070.487 | 2,082,454 | 2.144.553 |
| São Paulo           | 1.056.292 | 1.068.355 | 1.121.737 |
| Paraná              | 266,163   | 250.827   | 246,874   |
| Santa Catarina      | 99.027    | 100.482   | 106.547   |
| Rio Grande do Sul   | 649.005   | 662.790   | 669,395   |
| CENTRO-OESTE        | 426,489   | 355,418   | 306,421   |
| Mato Grosso         | 78.112    | 79.955    | 82,456    |
| Goiás               | 152.313   | 156.986   | 167.755   |
| Distrito Federal    | 196,064   | 118.477   | 116,210   |
| BRASIL              | 4.375.215 | 4.353.999 | 4.477.536 |

# EMPRÉSTIMOS DAS CARTEIRAS

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

| 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL     | CRÉDITO<br>GERAL | CRÉDITO<br>AGRICOLA<br>E<br>INDUSTRIAL | COMÉRCIO<br>EXTERIOR | CAMBIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------------|--------|
| aneiro Fevereiro Jarço Jarço Joril Jaio Joril Jor | 7.826.001 | 5,474,943        | 2.091.449                              | 254,165 · .          | 5.444  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.806.173 | 5,377,226        | 2.161.225                              | 262,044 · .          | 5.678  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.928,378 | 5,403,104        | 2.270.683                              | 248,265              | 6.326  |

# CARTEIRA DE CRÉDITO GERAL

#### EMPRÉSTIMOS

SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

|                                                                                          |                                     |                               | 14019 1.00                      |                                     |                               |                                     |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                                                                                          |                                     | Г                             | rodução, c                      | OMÉRCIO E                           | OUTRAS ATI                    | VIDADES (Con                        | tinua)                        |  |  |
| 1968                                                                                     | TOTAL GERAL                         |                               |                                 |                                     | PRODUÇÃ                       | PRODUÇÃO                            |                               |  |  |
|                                                                                          |                                     | ТОТА                          | i                               | 'otal                               | Agrícola                      | Animal                              | Industrial                    |  |  |
| aneiro fevereiro larço larço bril Aaio unho ulho gósto etembro Ontubro Novembro Oezembro | 5.474.943<br>5.377.226<br>5.403.104 | 2,024<br>1,925<br>1,952.      | .051 2                          | 11.661<br>12.311<br>98.184          | -33.398<br>34.564<br>36.220   | 43,304<br>43,724<br>45,119          | 134,959<br>134,023<br>126,845 |  |  |
|                                                                                          | PRO                                 | _                             |                                 |                                     |                               |                                     |                               |  |  |
| 1968                                                                                     |                                     | ÉRC10                         |                                 | - OUTRAS                            | ENTI-<br>DADES                | INSTI-<br>TUIÇÕE<br>FINAN-          |                               |  |  |
| 1906                                                                                     | Total                               | Produtos<br>Agricolas         | Produtos<br>de Origem<br>Animal | Produtos<br>Indus-<br>triais        | AT1377                        | PÚBLICAS                            | CEIRAS                        |  |  |
| aneiro evereiro larço bril laio unho ulho gôsto etembro ulutho lovembro bezembro         | 1.566.349<br>1.544.721<br>1.574.637 | 369,393<br>326,524<br>297,533 | 53.731<br>57.715<br>61.210      | 1.143.225<br>1.160.482<br>1.215.894 | 246,147<br>168,019<br>169,441 | 3,450,161<br>3,451,485<br>3,450,542 | 62<br>69<br>- 30              |  |  |

# CARTEIRA DE GRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### EMPRESTIMOS

SALDOS EM FIM DE MÉS NCr\$ 1.000

| 1968                                                                                    | TOTAL<br>GERAL                      | PRODUÇÃO                            | TOTAL                         | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (Trigo nacional) | ADIANTAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO DECRETO-LEI 79/66 (*) | OUTROS              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Junho Jutho Setembro Outubro Nevembro Dezembro | 2.091.449<br>2.161.225<br>2.270.683 | 1.882.689<br>1.926.473<br>2.052.965 | 208,270<br>234,332<br>215,930 | 136,127<br>151,898<br>124,066                    | 72.143<br>82.434<br>91.864                             | 490<br>420<br>1.788 |  |

<sup>(\*)</sup> Fixação de preços minimos no financiamento e aquisição de produtos agropecuários.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCQLA E INDUSTRIAL EMPRÉSTIMOS A PRODUÇÃO

SALDOS EM FIM DE MÉS NCr\$ 1.000

|                                                                                          |                                     | AGRICOLA                            |                               |                               |                                                |                                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1968                                                                                     | TOTAL<br>GERAL                      | TOTAL                               | CUSTEIO                       | INVESTI-<br>MENTOS            | RACIONALI-<br>ZAÇÃO<br>DA<br>CAFEI-<br>CULTURA | GOVÊRNO<br>FEDERAL<br>FINANCIA-<br>MENTO DA<br>PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agósto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 1,882,689<br>1,926,473<br>2,052,965 | 1.104.602<br>1.128.461<br>1.175.295 | 599.561<br>626.479<br>670.662 | 417.659<br>424.793<br>438.699 | 30.160<br>29.676<br>28.961                     | 57.222<br>47.513<br>36.973                              |  |  |  |  |

| 1968                                                                                    | ANIMAL                        |                            |                                 |                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                         | TOTAL                         | CUSTEIO                    | INVESTIMENTOS                   | OUTROS            |  |  |  |  |  |
| Inneiro Fevereiro Março Abril Maio Iunho Juho Agôsto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 363.815<br>373.550<br>386.940 | 60.065<br>60.017<br>61.211 | . 303,507<br>313,223<br>325,422 | 243<br>310<br>307 |  |  |  |  |  |

(Continua)

## CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### EMPRÉSTIMOS À PRODUÇÃO

SALDOS EM FIM DE MÉS

NCr\$ 1.000

(Conclusão)

|           |         | INE     | OUSTRIAL (Cont            | inua)                                          |                                   |
|-----------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1968      | TOTAL   | CUSTEIO | INVESTI-<br>MENTOS<br>(*) | VINCULADOS AO FUNDO ALEMÃO DE DESENVOL-VIMENTO | DESENVOLVI<br>MENTO<br>INDUSTRIAL |
| aneiro    | 365.676 | 189.836 | 42.381                    | 572                                            | 49.923                            |
| Pevereiro | 379.546 | 203.161 | 41.436                    | 517                                            | 49,789                            |
| Março     | 443.733 | 261.332 | 40.078                    | 3.439                                          | 50.135                            |
| Abril     |         |         |                           |                                                |                                   |
| Maio      |         |         |                           | •                                              |                                   |
| anho      |         |         | ,                         |                                                |                                   |
| ulho      |         |         |                           |                                                |                                   |
| Agôsto 🎘  |         |         |                           |                                                |                                   |
| Setembro  |         |         |                           |                                                |                                   |
| Outubro   |         |         |                           |                                                |                                   |
| Novembro  |         |         |                           |                                                |                                   |
| Dezembro  |         |         |                           |                                                |                                   |

|           |                                           | INDUSTRIAL                                   |        | COOPERATIVAS   |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| 1968      | PARA IMPORTAÇÃO<br>DE BENS DE<br>PRODUÇÃO | DEMOCRATIZAÇÃO<br>DO CAPITAL<br>DAS EMPRÊSAS | OUTROS | DE<br>PRODUÇÃO |
|           |                                           |                                              |        |                |
| Janeiro   | 21.136                                    | 59.861                                       | 1.967  | 48.596         |
| Fevereiro | 24.990                                    | 57.756                                       | 1.897  | 44,916         |
| Março     | 32.781                                    | 54.130                                       | 1.838  | 46.997         |
| Abril     |                                           |                                              |        |                |
| Maio      |                                           |                                              |        |                |
| Junho     |                                           |                                              |        |                |
| Julho     |                                           |                                              |        |                |
| Agôsto    |                                           |                                              |        |                |
| Setembro  |                                           |                                              |        |                |
| Outubro   |                                           |                                              |        |                |
| Novembro  |                                           |                                              |        |                |
| Dezembro  |                                           |                                              |        | :              |
|           |                                           |                                              |        |                |

<sup>(\*)</sup> Inclusive os decorrentes de convênio com o IBC-GERCA.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS

NUMERO DE CONTRATOS

| UNIDADES                            |                           | AGRI-                    | GARANTIA          |                         | COOPE-  | INDÚS               | STRIA                |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| FEDERADAS (*)                       | TOTAL                     | CULTURA                  | PREÇOS<br>MINIMOS | PECUARIA                | RATIVAS | RECURSOS<br>NORMAIS | RECURSOS<br>EXTERNOS |
|                                     |                           |                          | JANEIRO/MARÇO     | DE 1967                 |         |                     |                      |
| NORTE                               | 38.497                    | 36,134                   | 99                | 1.789                   | 21      | 352                 | 102                  |
| Acre                                | 26<br>81                  | 26<br>40                 | 3                 | 34                      | =       | 3                   | 1                    |
| Roraima<br>Para<br>Amapà            | 494                       | 441                      | 7                 | 44<br>6                 | =       | i                   | _i                   |
| Maranhão                            | 921<br>1.902              | 789<br>1.710             | 10                | 76<br>100               |         | 35<br>64            | 11<br>22             |
| Ceará                               | 12.777<br>3.587           | 12.546<br>3.474          | 20<br>17          | 75<br>45                | 5<br>5  | 89<br>42            | 42                   |
| Paraiba                             | 5.605<br>5.941            | 5.431<br>5.571           | 21<br>3           | 124<br>322              | 4 6     | 23<br>32            | 2 7                  |
| Alagoas                             | 697<br>1.059              | 628<br>985               | 4                 | 62<br>65                | 1       | 3<br>6              |                      |
| Sergipe Bahia                       | 5.397                     | 4.491                    | 8                 | 836                     | _       | 53                  | 9                    |
| CENTRO                              | 15.242<br>8.376           | 10.839<br>5.636          | 15<br>7           | 4.143<br>2.647          | 8<br>5  | 168<br>68           | 69<br>13<br>5        |
| Espírito Santo Rio de Janeiro       | 1.546<br>1.851<br>59      | 1.214<br>1.515           | 4 2               | 315 <sup>-</sup><br>273 | ī       | 8<br>50             | 10<br>16             |
| Guanabara<br>Goiás<br>Mato Grosso   | 2.158<br>1.192            | 15<br>1.401<br>1.020     | - 2               | 16<br>717<br>157        |         | 12<br>25<br>5       | 14                   |
| Rondônia                            | 11 49                     | 7 31                     |                   | 17                      | =       |                     | 3                    |
| St'L                                | 29.499                    | 21.184                   | 1.859             | 5.759                   | 25      | 464                 | 208                  |
| Paraná                              | 8,981<br><b>8,207</b>     | 7.415<br>6.125           | 290<br>1.542      | 958<br>485              | 7<br>2  | 181<br>46           | 130                  |
| Santa Catarina<br>Rio Grande do Sul | 2,293<br>10,018           | 1.281<br>6.363           | 27                | 919<br>3.397            | 16      | 66<br>171           | 27<br>44             |
| BRASIL                              | 83,238                    | 68.157                   | 1.973             | 11.691                  | 54      | 984                 | 379                  |
|                                     |                           |                          | JANEIRO/MARÇO     | DE 1968                 |         |                     |                      |
| NORTE                               | 37.996<br>25              | 32.997<br>14             | 1.757             | 2.868                   | 38      | 307                 | 29                   |
| Amazonas<br>Roraima                 | 236                       | 169                      | =                 | 65                      | Ξ.      | 1                   | 1                    |
| Pará                                | 212                       | 170                      | 2                 | 36                      | 1       | _1                  | 2                    |
| Amapá                               | 610<br>1,586              | 439<br>1.415             | 3<br>4            | 132<br>126              |         | ·35                 | 1<br>2<br>3          |
| Piaui                               | 11,816<br>2,802           | 11.383<br>2.573          | 231<br>19         | 114<br>162              | 1<br>6  | 84<br>41            | 1                    |
| Paraiba                             | 5.895<br>6.369            | 5.170<br>5.143           | 537<br>608        | 143<br>580              | 24<br>6 | 17<br>26            | 4                    |
| Alagoas<br>Sergipe                  | 1.851<br>1.465            | 1.347                    | 331<br>20         | 166<br>221              | _       | 6<br>3              | 1                    |
| Bahia                               | 5.126                     | 3.950                    | 331               | 1.112<br>9.958          | 3       | 54<br>203           | 8<br>117             |
| CENTRO Minas Gerais Espirito Santo  | 24.136<br>12.456<br>2.691 | 13.524<br>6.920<br>1.994 | 63                | 5.332<br>683            | 2       | 93                  | 48                   |
| Rio de Janeiro<br>Guanabara         | 2.489                     | 1.792                    | 2                 | 627<br>19               |         | 48<br>23            | 19                   |
| Goiás<br>Mato Grosso                | 4.464<br>1.839            | 1.734<br>1.028           | .137<br>129       | 2.558                   | 1       | 23<br>8             | 12<br>4              |
| Rondônia<br>Distrito Federal        | 13,<br>89                 | 10<br>21                 | _                 | 2<br>68                 |         | _                   | =                    |
| SUL                                 | 28.225                    | 19.568                   | . 254             | 7.530                   | 27      | 487<br>203          | . 359<br>205         |
| Paraná                              | 8.923<br>5.980<br>2.393   | 6.625<br>5.171<br>1.193  | 142<br>89         | 1.744<br>643            | 3       | 45<br>56            | 203<br>29<br>43      |
| Santa Catarina<br>Rio Grande do Sul | 10.929                    | 6.579                    | 22                | 1,100<br>4,043          | 20      | 183                 | 82                   |
|                                     |                           |                          |                   |                         |         |                     |                      |

<sup>(\*)</sup> Divisão geográfica das Diretorias da CREAI.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL

#### CRÉDITOS CONCEDIDOS

NCr\$ 1.000 .

|                                     |                    |                  | , ,                |                  |              |                     |                      |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| UNIDADES                            | TOTAL              | AGRI-            | GARANTIA<br>PRECOS | PECUA-           | COOPE-       | INDú                | STRIA                |
| FEDERADAS (*)                       | , ·                | CULTURA          | MINIMOS            | RIA '            | RATIVAS      | RECURSOS<br>NORMAIS | RECURSOS<br>EXTERNOS |
|                                     |                    | J#               | ANEIRO/MARÇO DE    | E 1967           |              |                     |                      |
| NORTE                               | 73.391             | 50.199           | 3,703              | 7.118            | 1,466        | 6.738               | 4,167                |
| Acre                                | 853                | 201              | 361                | 72               | _            | 19                  | 200                  |
| Roraima                             | 2.550              | 1.671            | 524                | 105              | Ξ.           | 12                  | 28<br>250            |
| Amapá                               | $\frac{23}{1.383}$ | 276              | 283                | 15<br>216        |              | 313                 | 295                  |
| Piaui                               | 1.702<br>13.427    | 822<br>11.079    | 81<br>572          | 157<br>334       | 120          | 448<br>520          | 194                  |
| Rio Grande do Norte<br>Paraiba      | 12.809<br>9.963    | 7.769<br>7.803   | 822<br>784         | 193<br>433       | 570          | 3.165               | 802<br>290           |
| Pernambuco                          | 8.121<br>1.621     | 5.412<br>1,109   | 77<br>118          | 1.045            | 350<br>422   | 292<br>973          | 301<br>192           |
| Alagoas                             | 1.510              | 948              |                    | 283<br>377       | 4            | 111<br>105          | 76                   |
| Bahia                               | 19.382             | 13.094           | 81                 | 3.888            | _            | 780                 | 1,539                |
| CENTRO Minas Gerais                 | 58.484<br>19.474   | 19,216<br>9,193  | 155<br>68          | 13.999<br>7.747  | 351<br>183   | 18.398<br>1.955     | 6.365<br>328         |
| Espírito Santo<br>Rio de Janeiro    | 2.704<br>9.833     | 1,391<br>3.684   | 65<br>20           | 972<br>1,086     | 16           | 221<br>4.165        | .55<br>862           |
| Guanabara                           | 15,458<br>7,570    | 3.287            | _                  | 93<br>2.602      | 10           | 11.177<br>850       | 4.165                |
| Mato Grosso                         | 3.151<br>56        | 1.497            | 1 1                | 1.415            | 142          | 30                  | 821<br>66            |
| Rondônia<br>Distrito Federal        | 238                | 134              |                    | 84               |              | <b>Z</b>            | 48<br>20             |
| SUL                                 | 154.082            | 75.678           | 15.556             | 14.041           | 7.158        | 27.909              | 13.740               |
| São Paulo                           | 76.348<br>33.421   | 35.563<br>22.081 | 7.901<br>6.650     | 4.550<br>1.610   | 471<br>210   | 16.962<br>2.232     | 10.901<br>638        |
| Santa Catarina<br>Rio Grande do Sul | 4.029<br>40.284    | 1,205<br>16,829  | 1.005              | 869<br>7.012     | 6.477        | 1.286<br>7.429      | 669<br>1.532         |
| , BRASIL                            | 285.957            | 145.093          | 19,414             | 35.158           | 8.975        | 53.045              | 24.272               |
|                                     |                    | . JA             | NEjRO/MARÇO D      | E 1968           |              |                     |                      |
| NORTE                               | 100,189            | 64.772           | 6.025              | 15.408           | 4.274        | 5.971               | 3.739                |
| Acre                                | 52<br>1,338        | 1.115            | _                  | 44<br>175        |              | 8                   | 40                   |
| Roraima                             | 1.909              | 927              | 77                 | 251              | 578          | -6                  | 70                   |
| Amapá                               | 13<br>1,862        | 13<br>335        | 64                 | 514              |              | 947                 | 2                    |
| Piaui                               | 1.432<br>15.351    | 906<br>13.645    | 54<br>803          | 336<br>395       | 20           | 119<br>382          | -17<br>106           |
| Rio Grande do Norte                 | 7.031              | 4.448            | 119                | 786<br>1.278     | 660<br>1.816 | 851<br>79           | 167<br>660           |
| Paraiba                             | 16.352<br>16.379   | 10.506<br>7.583  | 2.013<br>1.784     | 2.637            | 1.200        | 2.858               | 317                  |
| Alagoas<br>Sergipe                  | 5.855<br>3.366     | 3,390°<br>1,541  | 1,014<br>88        | 1.025<br>1.715   | -            | 381<br>22           | 45                   |
| Bahia                               | 29,249             | 20.355           | 9                  | 6.252            | _            | 318                 | 2.315                |
| CENTRO Minas Gerais                 | 117,600<br>46,366  | 29.389<br>13.359 | 953<br>242         | 36,256<br>18,118 | 36<br>—      | 17.042<br>4.241     | 33.294<br>10.406     |
| Espirito Santo<br>Rio de Janeiro    | 5.810<br>20.333    | 2.872<br>3.753   | 5                  | 2.543<br>2.705   | 20           | 81<br>8.440         | 294<br>5.430         |
| Guanabara                           | 19.964             | 7.220            | 506                | 176<br>7.785     | _            | 2.402<br>1.423      | 17.316<br>443        |
| Goiás                               | 17.377<br>7.336    | 2.047            | 200                | 4.599            | 16           | 455                 | 35                   |
| Rondônia<br>Distrito Federal        | 44<br>370          | 7<br>61          | _                  | 309              | -            |                     |                      |
| SUL                                 | 234.825            | 88.517           | 9.649              | 23.608           | 16.069       | 30.920              | 66,062<br>50,305     |
| São Paulo<br>Paraná                 | 120.543<br>31.645  | 36,491<br>22,333 | 6.819<br>1.227     | 9.190<br>3.118   | 199<br>215   | 17.539<br>1.714     | 3.038                |
| Santa Catarina<br>Rio Grande do Sul | 7.712<br>74.925    | 1.501<br>28.192  | 75<br>1.528        | 1,401<br>9,899   | 15.655       | 1.862<br>9.805      | 2.873<br>9.846       |
| Januar do Gui                       | 11,320             | 20,103           |                    |                  |              | WC 000              | 100 705              |
| BRASIL                              | 452.614            | 182.678          | 16.627             | 75.272           | 20.379       | 53.933              | 103.725              |
|                                     |                    |                  |                    |                  |              |                     |                      |

<sup>(\*)</sup> Divisão geográfica das Diretorias da CREAI.





. (\*) Divisão geográfica da Diretoria da CREAI.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS EM JANEIRO/MARÇO



#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL

#### CRÉDITOS CONCEDIDOS À ATIVIDADE AGRICOLA

|                                                                                                       |                                                         | 1000                                                  | VARIA                                                  | ÇÕES                                                      | 10.                                                      |                                                                                                                   | VARIA                                                                               | ÇÕES                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | 1967                                                    | 1968                                                  | ABSO-<br>LUTAS                                         |                                                           | , 1967                                                   | 1968                                                                                                              | ABSO-<br>LUTAS                                                                      |                                                         |
|                                                                                                       |                                                         | Número                                                |                                                        | %                                                         |                                                          | NCr\$ 1.000                                                                                                       |                                                                                     | %                                                       |
|                                                                                                       |                                                         |                                                       |                                                        |                                                           |                                                          |                                                                                                                   | <del></del> '.                                                                      |                                                         |
| USTEIO (Capital Circulante)                                                                           | 59.335                                                  | 54.643                                                | ₹ -4.692                                               | 7,9                                                       | 130.117                                                  | 149.081                                                                                                           | 18.964                                                                              | 14,5                                                    |
| usteio de Entressafra                                                                                 | 55.570                                                  | 51.161                                                | -4.409                                                 | 7,9                                                       | 107.366                                                  | 129,119                                                                                                           | 21.753                                                                              | 20,2                                                    |
| Abacaxi Agave ou sisal Algodão Amendoim Arroz Batata-inglêsa Cacau                                    | 226<br>99<br>20.154<br>1.243<br>3.319<br>2.234<br>1.930 | 283<br>86<br>18.160<br>790<br>2.619<br>1.612<br>2.224 | 57<br>— 13<br>—1,994<br>— 453<br>— 700<br>— 622<br>294 | 25,2<br>—13.1<br>— 9.8<br>—36,4<br>—21,0<br>—27.8<br>15,2 | 448<br>150<br>21.148<br>1.908<br>8.068<br>3.591<br>9.168 | 749<br>253<br>22.798<br>1.221<br>7.307<br>3.872<br>17.691                                                         | 301<br>103<br>1,650<br>687<br>759<br>281<br>8,523                                   | 67,1<br>68,6<br>7,8<br>—36,0<br>— 9,4<br>7,8<br>92,9    |
| Café           Cana-de-açücar           Cebola           Feijão           Fumo           luta e manya | 4.804<br>1.217<br>241<br>1.141<br>25<br>210             | 4.476<br>1.909<br>325<br>1.690<br>27<br>244           | - 328<br>692<br>84<br>549<br>2<br>34                   | 6.8<br>56,8<br>34,8<br>48,2<br>8,0<br>16.1                | 28.661<br>5.641<br>257<br>8.352<br>786<br>25             | 2,079<br>43                                                                                                       | -5.053<br>4.358<br>197<br>- 156<br>1.293                                            | —17,6<br>77,2<br>76.6<br>— 1.8<br>164,5<br>72,0<br>23,2 |
| Laranja Mamona Mandioca Milho Pimenta-do-reino                                                        | 64<br>3.025<br>4.019<br>200<br>282                      | 322<br>3.293<br>3.386<br>85<br>198<br>703             | 322<br>268<br>— 633<br>— 115<br>— 84<br>— 29           | 403,1<br>8,8<br>-15,7<br>-57,5<br>-29,7<br>- 3,9          | 500<br>117<br>1.886<br>910<br>1.256<br>2.306             | 478<br>2.831<br>704<br>1.585<br>2.182                                                                             | 116<br>361<br>945<br>- 206<br>329<br>- 124                                          | 308,5<br>50,<br>—22,6<br>26,5<br>— 5,5                  |
| Tomate                                                                                                | 732<br>510<br>87<br>971                                 | 962<br>79<br>1.668                                    | 452<br>— 8                                             | 88,6<br>91,9<br>71,7                                      | 2.374<br>92<br>1.673                                     | 99                                                                                                                | 7.646<br>7<br>2.161                                                                 | 322,<br>7,<br>129,                                      |
| Extração de Produtos Nativos                                                                          | 103                                                     | 207                                                   | 104                                                    | 100,9                                                     | 878                                                      |                                                                                                                   | 441                                                                                 | 50,                                                     |
| Babaçu                                                                                                | 10<br>29<br>15<br>21<br>28                              | 20<br>33<br>8<br>11<br>135                            | $-\frac{4}{7}$                                         | 13,7<br>46,6<br>47,6                                      | - 19<br>64<br>1'<br>2-<br>173                            | 6 206<br>7 4<br>4 20                                                                                              | - 13                                                                                | 363,<br>—68,<br>—76,<br>—16,<br>481.                    |
| -<br>Armazenagem e Comercialização                                                                    | 922                                                     | 474                                                   | ı — 448                                                | -48.6                                                     | 1.63                                                     | 6 1.529                                                                                                           | 107                                                                                 | - 6                                                     |
| Algodão Amendoim Arroz Feijão Milho Outros produtos                                                   | 86<br>1<br>98<br>24<br>14<br>699                        | 4                                                     | 1<br>2 - 56<br>7 - 1<br>7 -                            | 5 —57,1<br>7 —70,8<br>7 —50,0                             | 12<br>13<br>5                                            | $     \begin{array}{cccc}       7 & - & - \\       80 & 111 \\       32 & 7 \\       60 & 32     \end{array} $    | $ \begin{array}{cccc}  & - & 7 \\  & - & 9 \\  & - & 125 \\  & - & 18 \end{array} $ | 146<br>7<br>94<br>36<br>20                              |
| Outras Aplicações                                                                                     | 76                                                      | 7 45                                                  | 9 — 30                                                 | s —40,1                                                   | 1 83                                                     | 23 487                                                                                                            | 7 — 33fi                                                                            | 10                                                      |
| Garantia de Preços Minimos                                                                            | 1.97                                                    | ° 2.34                                                | 2 36                                                   | 9 18.                                                     | 7 19.41                                                  |                                                                                                                   |                                                                                     | 14                                                      |
| Algodão                                                                                               | 8<br>37<br>1<br>1.48                                    | 5 6<br>0 11<br>3 14<br>7 14                           | 15<br>19 —1.33<br>7                                    | 0 —70,3<br>2 1.015,<br>8 —89,7                            | 3 8.0°<br>3 10<br>9 7.20                                 | 71 $7.47$ $66$ $43$ $62$ $61$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ $7.47$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                               | - 1<br>- 7<br>160<br>91<br>7.891                        |
| Milho Soja Armazcus, silos, similares Sacaria Outros                                                  | -<br>-                                                  |                                                       | 4<br>33 3<br>4 21                                      | 3 300,                                                    | ) 11<br>-                                                | 50 599<br>27 827<br>827 827 827 827 827 827 827 827 827 827                                                       | 9 449<br>7 277<br>7 827                                                             | 299<br>—1                                               |

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### CRÉDITOS CONCEDIDOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA

|                                                         |                |                | VARIA           | AÇÕES           |                 |                 | VARIA          | AÇÕES            |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 1967           | 1968           | ABSO-<br>LUTAS  |                 | 1967            | 1968            | ABSO-<br>LUTAS |                  |
|                                                         | `              | Número         |                 | %               |                 | NCr\$ 1.000     |                | %                |
| INVESTIMENTOS (Capital Semifixo e                       |                |                |                 |                 |                 |                 |                |                  |
| Fixo)                                                   | 10.795         | 13.788         | 2.993           | 27,7            | 34.390          | 50.224          | 15.834         | 46,0             |
| Fundação de Lavoura                                     | 494            | 550            | 56              | 11,3            | 918             | 1.322           | 404            | 44,0             |
| Agave ou sisal                                          | 46<br>341      | 22<br>350      | $-\frac{7}{24}$ | -52,2           | 118             | 82              | - 36           | <del>-30,5</del> |
| Banana                                                  | 1              |                | — 1             | 2,6             | 389<br>5        | 528             | 139<br>— 5     | 35,7             |
| Citros-laranja e outros<br>Rami                         | 54<br>8        | 95<br>4        | 41<br>4         | 75.9<br>50,0    | 205<br>27       | 323<br>16       | — 118<br>— 11  | 57,5<br>40,7     |
| t-va                                                    | 5              | 23             | 18              | 360,0           | 17              | 87              | 70             | 411.7            |
| Outras lavouras                                         | 39             | 56             | 17              | 43,6            | 157             | 286             | 129            | 82,1             |
| Methoramentos das Explorações                           | 3.407          | 5.502          | 2.095           | 61,5            | 8.392           | 14.656          | 6.264          | 74,6             |
| AdubaçãoArmazéns, silos, paióis, tulhas                 | 191<br>259     | 313<br>322     | 121<br>63       | 63,9<br>24,3    | 975<br>581      | 965<br>698      | — 10<br>117    | 1,0              |
| Benfeitorias diversas                                   | 976            | 1.339          | 363             | 37,2            | 1.595           | 2.832           | 1.237          | 20,1<br>77,5     |
| Desbravamento de glebas rurais<br>Eletrificação rural   | 234<br>370     | 633<br>767     | 399<br>397      | ,170,5<br>107,3 | 1,699<br>1,027  | 3.252<br>1.564  | 1,553<br>537   | 91,4<br>52,2     |
| Instalação de água                                      | 91             | 133            | 42              | 46,2            | 143             | 235             | 92             | 64,3             |
| produtos                                                | 90             | 181            | 91              | 101.1           | 173             | 405             | 232            | 134,1<br>59.9    |
| frrigação                                               | 151<br>959     | 251<br>1.321   | 100<br>362      | 66.2<br>37,7    | 927<br>1.001    | 1.483<br>1.907  | 556<br>906     | 59.9<br>90,5     |
| Outros melhoramentos                                    | 86             | 242            | 156             | 181,4           | 271             | 1.315           | 1.044          | 385,2            |
| Maquinas, Implementos, Pertences c                      |                |                |                 |                 |                 |                 |                |                  |
| Acessórios, Ferramentas e Ani-<br>mais de Serviço       | 5.048          | 5.910          | 862             | 17,1            | 21.623          | 29.059          | 7.436          | 34.3             |
| Implementos p/limpeza e preparo do solo                 | 192            | 233            | 41              | 21.4            | 1.753           | 2.416           | 663            | 37,8             |
| Implementos p/plantio, semeadura e cultivo do solo      | 77             | 111            | 34              | 44,2            | 312             | 561             | 249            | 79.8             |
| Implementos p/correção do solo                          |                |                |                 |                 |                 |                 |                |                  |
| e combate às pragas<br>Implementos p/beneticiamento e   | 162            | 158            | 4               | 2.5             | 298             | 381             | 83             | 27,8             |
| colheita                                                | 13             | 15             | 2               | 15,3            | 69              | 119             | 50             | 72,4             |
| Theita                                                  | 84             | 106            | 22              | 26,1            | 288             | 573             | 285            | 98,9             |
| Máquinas agricolas p/beneficia-<br>mento da colheita    | 1.248          | 1 256          | 8               | 0,6             | 3,126           | 5.087           | 1,961          | 62,7             |
| Máquinas destinados aos serviços                        | 267            | 382            | 115             | 43,0            | 1,265           | 2.058           | 793            | 62,6             |
| de irrigação Tratores Animais de serviço                | 1.331<br>1.596 | 1.192<br>2.220 | —139<br>624     | -10,4 39,1      | 12.787<br>1,242 | 14.979<br>2.129 | 2.192<br>887   | 17,1<br>71,4     |
| Recuperação de máquinas e implementos Outras aquisições | 47<br>31       | 214<br>23      | 167<br>8        | 355.3<br>25,8   | 114<br>369      | 494<br>262      | 380<br>—107    | 333,3<br>28,9    |
| Outras aquisições                                       | 51             | 23             | 0               | 20,0            | 505             | 2.72            |                |                  |
| Veiculos Automotores e de Tração. Animal                | 732            | 930            | 198             | 27,0            | 2.822           | 4.014           | 1.192          | 42,2             |
| Caminhões; 5°                                           | 139            | 136            | _ 3             | _ 2,1           | 1.191           | 1.437           | 246            | 20.6             |
| Camionetas                                              | 178            | 262            | 84              | 47.1            | 853             | 1.612           | 759<br>260     | 88.9             |
| Carretas ou carroças Utilitários (tipo jipe)            | 317<br>92      | 466<br>46      | 149<br>46       | 47.0<br>50.0    | 479<br>291      | 191             | 100            | 54,2<br>—34,3    |
| Outros veículos                                         | 2<br>3         | 12 -           | _ 10 2          | 500.0<br>66,6   | 4 4             | 10<br>18        | 6 1<br>14      | 150.0<br>350,0   |
| Recuperação de veiculos                                 | 1              | 1 7            | _ 6             | 600,0           | ō               | 7               | 7              |                  |
| Outras Aplicações                                       | 1.114          | 896            | —218 ·          | —19,5           | 635             | 1.173           | 538            | 84,7             |
| TOTAL                                                   | 70.130         | 68.431         | _1.699          | - 2,4           | 1,64.507        | 199.305         | 34.798         | 21,2             |

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

## CRÉDITOS CONCEDIDOS À ATIVIDADE PECUARIA

| •                                                                                                                                                                |                                         |                                              | VARIA                | AÇÕES                                               | ,                                                 |                                                      | 'VARIA                                           | ÇÕES                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO .                                                                                                                                                  | 1967                                    | 1968                                         | ABSO-<br>LUTAS       | 0/                                                  | 1967                                              | 1968                                                 | ABSO-<br>LUTAS                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                  | Número                                  |                                              | %                    |                                                     | NCr\$ 1.000                                       |                                                      | %                                                |                                                         |
|                                                                                                                                                                  |                                         |                                              |                      |                                                     |                                                   |                                                      |                                                  |                                                         |
| ISTEIO (Capital Circulante)                                                                                                                                      | 2.571                                   | 5.084                                        | 2.513                | 97,7                                                | 6.827                                             | 15.229                                               | 8.402                                            | 123,0                                                   |
| usteio das Explorações Pecuárias                                                                                                                                 | 2.478                                   | 5.007                                        | 2.529                | 102,1                                               | 6.035                                             | 14.595                                               | 8.560                                            | 141,8                                                   |
| Apicultura Avicultura Bovinos p/produção do leite Bovinos p/produção de carne. Ovinos p/produção de carne, lã                                                    | 5<br>337<br>605<br>403                  | 5<br>305<br>1.020<br>2.021                   | - 32<br>415<br>1.618 | - 9,4<br>68,6<br>401,5                              | 6<br>1,660<br>993<br>1,553                        | 6<br>1.937<br>2.202<br>6.698                         | 277<br>1.209<br>5.145                            | 16.7<br>121,7<br>331,3                                  |
| e peles                                                                                                                                                          | 8                                       | 13                                           | 5                    | 62,5                                                | 53                                                | `160                                                 | 107                                              | 201,9                                                   |
| Suinos p/produção de carne e banha                                                                                                                               | 876                                     | 850                                          | <del> 26</del>       | _ 2,9                                               | 968                                               | 931                                                  | 37                                               | — 3.8                                                   |
| Manutenção do produtor e de sua familia                                                                                                                          | 44<br>200                               | 60<br>733-                                   | 16<br>533            | 36,4<br>266,5                                       | 142<br>660                                        | 216<br>2.445                                         | 1.785                                            | 52,1<br>270,4                                           |
| uisição de Animais para Explo-<br>rações Pecuárias                                                                                                               | 93                                      | 77                                           | — 16                 | — 17,2                                              | 792                                               | 634                                                  | —158                                             | — 19,9                                                  |
| Aves p/criação e engorda ou me-<br>lhoria do rebanho, visando a<br>produção de carne e ovos<br>Bovinos destinados à recriação e                                  | 18                                      | 37<br>29                                     | 19<br>37             | 105,5<br>— 56,1                                     | 138<br>540                                        | 268<br>232                                           | 130<br>—308                                      | 94,2<br>— 57.0                                          |
| Bovinos p/invernagem ou engor-<br>da em confinamento                                                                                                             | . 66                                    | 11                                           | 2                    | 22,2                                                | 114                                               | 134                                                  | 20                                               | 17,5                                                    |
| ESTIMENTOS (Capital Semifixo e                                                                                                                                   | 9.120                                   | 15.272                                       | 6.152                | - 67,5                                              | 28.331                                            | 60.043                                               | 31.712                                           | 111,9                                                   |
| uisição de Animais para Explo-<br>ações Pecuárias                                                                                                                | 2.588                                   | 6.395                                        | 3.807                | 147,1                                               | 6.894                                             | 20.740                                               | 13.846                                           | 200,8                                                   |
| Bovinos p/leite — reprodutores . Bovinos p/carne — reprodutores                                                                                                  |                                         | 2.211<br>3.711                               | 1.270<br>2.630       | 134.9<br>243,3                                      | 2.307<br>3.358                                    | 7,155<br>12,338                                      | 4.848<br>15.696                                  | 210,1<br>467,4                                          |
| Ovinos p/produção de lã, carne e peles                                                                                                                           | 256                                     | 264                                          | 8                    | 3,1                                                 | 997                                               | 973                                                  | 24                                               | — ·2,4                                                  |
| dução de carne e banha  outras aquisições                                                                                                                        | 280<br>30                               | . 193<br>. 16                                | — 87<br>— 14         | - 31.1<br>- 46,6                                    | 202<br>30                                         | 206<br>68                                            | 4<br>38                                          | 1,9<br>126,0                                            |
| Ilhoramento das Exptorações                                                                                                                                      | 3.818                                   | 5.820                                        | 2,002                | 52,4                                                | 14.080                                            | 29.798                                               | 15.718                                           | 111,6                                                   |
| dubação rmazéns, silos, paióis e tulhas fenfeitorias diversas Desbravamento de glebas rurais litrificação rural iranjas avicolas nstalação p/beneficiamento, in- | 2.443<br>2.443<br>21<br>199<br>94<br>67 | 57<br>69<br>3.761<br>32<br>245<br>132<br>110 |                      | 3,6<br>40,8<br>53,9<br>52,4<br>23,1<br>40.4<br>64.2 | 445<br>200<br>7.287<br>134<br>830<br>1.015<br>202 | 260<br>388<br>17,104<br>298<br>1,109<br>1,331<br>651 | —185<br>188<br>9.817<br>164<br>279<br>316<br>449 | 41.5<br>94.0<br>136.6<br>122,4<br>33.6<br>31.1<br>222,3 |
| dustrialização, conservação de produtos pecuários                                                                                                                | :<br>11<br>40                           | 8<br>60<br>721                               |                      | - 27.3<br>50.0<br>66.1                              | 49<br>286<br>2.571                                | 83<br>807<br>5.431                                   | 34<br>521<br>2.860                               | 69<br>182,<br>111,2                                     |
| astagens — construção e re-<br>jorma — construção e re-<br>jorma — construção e re-                                                                              | 354                                     | 533                                          | 179                  | 50.6<br>80,4                                        | 739<br>322                                        | 1.817<br>519                                         | 1.078<br>197                                     | · 145,8<br>61,1                                         |

# CARTEIRA DE CREDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

## CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE PECUARIA

|                                                                                                     | 1000   | 10.00  | VARI           | AÇÕES  | 1000    |             | ' VARI         | AÇÕ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|---------|-------------|----------------|-----|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | 1967   | 1968   | ABSO-<br>LUTAS |        | 1967    | 1968        | ABSO-<br>LUTAS |     |
|                                                                                                     |        | Número |                | %      |         | NCr\$ 1.000 |                |     |
| quisição de Aparelhos, Instru-                                                                      |        |        |                |        |         |             |                |     |
| mentos, Máquinas, Implementos<br>seus Pertences e Acessórios, Fer-<br>ramentas e Animais de Serviço | 2.222  | 2.468  | 246            | 11.1   | . 5.602 | 6.889       | 1.287          |     |
| Aparelhos e instrumentos desti-<br>nados às explorações pecuárias                                   | 18     | 24     | 6              | 33.3   | 41      | 54          | 13             |     |
| Implementos p/limpeza e preparo do solo                                                             | 84     | 134    | 50             | 59.5   | 522     | 573         | 51             |     |
| Implementos p/semeadura, plan-<br>tio E cultivo do solo                                             | 4      | 11     | 7              | 175.0  | 30      | 52          | 22             |     |
| Implementos p/correção do solo e combate às pragas                                                  | ð.     | 8      | _ 1            | ÷ 11,1 | 23      | 22          | — ı            | _   |
| Implementos p/beneficiamento e colheita                                                             | 8      | 4      | - 4,           | — 50,0 | 21      | 18          | - 3            | _   |
| Implementos p/disposição e co-                                                                      | 707    | 720    | 13             | 1,8    | 1,240   | 1.665       | 425            |     |
| Máquinas agricolas p/beneficia-<br>mento e colheita                                                 | 735    | 890    | 155            | 21,1   | 973     | 1,628       | 655            |     |
| Máquinas destinadas aos serviços de irrigação                                                       | 110    | 81     | 29             | - 26,4 | 215     | 259         | 44             |     |
| Tratores                                                                                            | 222    | 154    | — 68           | - 30,6 | 2.201   | 2.001       | 200            | _   |
| Animais de serviço                                                                                  | 323    | 432    | 109            | 33,7   | 243     | 490         | 247            |     |
| Recuperação de máquinas e implementos                                                               | 1      | 4      | 3              | 300,0  | 4       | 12          | 8              |     |
| Outras aquisições                                                                                   | 1      | 6      | 5              | 500,0  | 89      | 115         | 26             |     |
| quisição de Veiculos                                                                                | 381    | 416    | 35             | 9,2    | 1.645   | 2,362       | 717            |     |
|                                                                                                     |        |        |                |        |         |             |                |     |
| Caminhão                                                                                            | 24     | 34     | 10             | 41,7   | 204     | 333         | 129            |     |
| Camioneta                                                                                           | 193    | 256    | 63             | 32,6   | 957     | 1.617       | 660            |     |
| Carreta ou carroça                                                                                  | 42     | 61     | 19             | 45,2   | 100     | 139         | 39             |     |
| Utilitário (tipo jipe)                                                                              | 120    | 62     | 58             | 48,3   | 380     | 267         | 113            | -   |
| Outros veiculos                                                                                     | 1      | 1      | -              | -      | . 3     | 5 .         | 2              |     |
| Pertences e acessórios                                                                              | 1      | . 2    | 1              | 100,0  | 1       | 1           | 0              |     |
| ıtras Apticações                                                                                    | 111    | 173    | 62             | 55,9   | 110     | 254         | 144            |     |
| TOTAL                                                                                               | 11.691 | 20.356 | 8.665          | 74,1   | 35.158  | 75.272      | 40,114         |     |

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### CREDITOS CONCEDIDOS À ATIVIDADE COOPERATIVA

| AL STATE                                                                             | 1967 | 1968   | VARI           | AÇÕES | 1967   | 1000        | VARI           | AÇÕES            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------|--------|-------------|----------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                        | 1907 | 1908   | ABSO-<br>LUTAS | - CT  | . 1901 | , 1968      | ABSO-<br>LUTAS | 01               |
|                                                                                      |      | Número |                | %     |        | NCr\$ 1.000 | )              | %                |
| (STEIO (Capital Circulante)                                                          | . 43 | 49     | 6              | 14,0  | 8.002  | 19,672      | 11.670         | 145,8            |
| I anciamento das Atividades e Em-                                                    | 25   | 39     | 14             | 56,0  | 1.828  | 4.332       | 2.504          | 137,0            |
| Custeio das explorações agricolas                                                    | 23   | 37     | 14             | 60,9  | 1.744  | 4.308       | 2.564          | 147,0            |
| Custeio das explorações pecuárias                                                    | 2    | 2      | _              |       | 84     | 24          | <del></del> 60 | <del> 71,4</del> |
| -                                                                                    |      |        |                |       |        |             |                |                  |
| iantamento aos Cooperados por<br>conta do Preço de Produtos En-<br>regues para Venda | 18   | 12     | — 6            | 33,3  | 6.174  | 15.340      | 9.166          | 148,5            |
| */PESTIMENTOS (Capital Semifixo e                                                    |      | 19     | 8              | 72,7  | 973    | 707         | 266            | 27,3             |
| uisições e Ímobilizações para<br>Iso Próprio da Cooperativa                          |      | 15     | 5              | 50,0  | 800    | 435         | -365           | <b>—</b> 45,6    |
| Benfeitorias diversas                                                                | 8    | 11     | 3              | 37,5  | 781    | 377         | <del>404</del> | <u> </u>         |
| Máquinas e implementos                                                               | 2    | 4      | 2              | 100,0 | 17     | 58          | 41             | 241,0            |
| Veiculos e equipamentos                                                              |      | · —    |                |       | 2      |             | _              | _                |
| Ltras Aplicações                                                                     | 1    | 4      | 3              | 300,0 | 173    | 272         | 99             | 57,2             |
| TOTAL                                                                                | 54   | 68     | 14             | 25,9  | 8.975  | 20.379      | 11.404         | 127,1            |

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE INDUSTRIAL

|                                                       |       |        | VARI           | AÇÕES         |        | 1000        |                | AÇÕES       |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | 1967  | 1968   | ABSO-<br>LUTAS | Of.           | 1967   | 1968        | ABSO-<br>LUTAS | 01          |
|                                                       |       | Número |                | %             |        | NCr\$ 1.000 |                | %           |
| CUSTEIO (Capital Circulante)                          | 970   | 1.086  | 116            | 11,95         | 63.894 | 131.692     | 67.798         | 106         |
| Recursos Normais                                      | 883   | 822    | 61             | 6,91          | 50.945 | 52.311      | 1.336          |             |
| Matéria-prima                                         | 883   | 822    | - 61           | 6,91          | 50.945 | 52.311      | 1.336          | 2           |
| Convênios                                             | 87    | 264    | 177            | 203,45        | 12.949 | 79.381      | 66.432         | 513         |
| Custeio à Indústria Salineira (CES)                   | _     | 3      | 3              |               |        | 119         | 119            |             |
| Suplementação Capital de Traba-                       | 87    | 16     | - 7í           | 81,61         | 12.949 | 2.861       | 10.088         | <b>—</b> 77 |
| Suplementação Capital de Traba-<br>lho (FEX)          | -     | 245    | 245            | _             | _      | 76.401      | 76.401         |             |
| NVESTIMENTOS (Capital Semifixo e Fixo)                | 393   | 416    | 23             | 5,85          | 13.423 | 25.966      | 12.543         | 93          |
| Recursos Normais                                      | 107   | 172    | 65             | 60,75         | 2.098  | 1.505       | 593            | <b>—</b> 28 |
| Instalações e Ampliações                              | 107   | 172    | 65             | 60,75         | 2.098  | 1.505       | —593           | 28          |
| Convênios                                             | 286   | 244    | — 42           | 14,69         | 11.325 | 24,461      | 13.136         | 115         |
| Fundo Alemão de Desenvolvimento (FAD)                 | 5     | 22     | 17             | 340,00        | 115    | 6.713       | 6.598          | 5.737       |
| Fundo Desenvolvimento — Estrutura e Armazenagem (CBA) | -     | 1      | 1              | -             | -      | 160         | 160            |             |
| Fundo Desenvolvimento Industrial (FDI)                | 140   | 158    | - 18           | 12,86         | 3.502  | 5.812       | 2.310          | 65,         |
| Fundo Desenvolvimento da Pesca (SDP)                  | . 110 | 5      | —105           | <b>—95,45</b> | 421    | 234         | —187           | 44          |
| Fundo dos Exportadores de Car- ne (FEC)               | 1     | _      | - 1            | ·<br>_        | 200    | _           | 200            |             |
| Fundo Importação Bens de Produção (FBP)               | 30    | . 58   | 28             | 26,67         | 7.087  | 11.542      | 4.455          | 62          |
| TOTAL                                                 | 1.363 | 1.502  | . 139          | 10,20         | 77.317 | 157.658     | 80.341         | 103         |

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS EM JANEIRO/MARÇO





#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### RETORNO DE CAPITAL

|                            | t<br>t       | DE FINA   | NCIAMENTOS       | CONCED | IDOS EM:    | ,      |         |
|----------------------------|--------------|-----------|------------------|--------|-------------|--------|---------|
| ATIVIDADES                 | JANEIRO/MARÇ | O DE 1968 | 1967             | 7      | ANOS ANTE   | RIORES | TOTAL   |
|                            | NCr\$ 1.000  | %         | NCr\$ 1.000      | %      | NCr\$ 1.000 | %      |         |
|                            |              |           |                  |        |             |        |         |
|                            |              | ВВ        | ASIL             |        |             |        |         |
| Agricultura                | 633          | 0,5       | 94.261           | 76,2   | 28.789      | 23,3   | 123.683 |
| Garantia de Preços Minimos | 1.411        | 2,6       | 52.554           | 96,8   | 318         | 0,6    | 54.283  |
| Pecuária                   | 263          | 0,8       | 17.651           | 54,6   | 14.426      | 44,6   | 32.340  |
| Cooperativas               | _            | _         | 15.768           | 94,1   | 991         | 5,9    | 16.759  |
| Indústria                  | 658          | 0,9       | 55.203           | 78,8   | 14.222      | 20,3   | 70.083  |
| TOTAL                      | 2.965        | 1,0       | 235.437          | 79,2   | 58.746      | 19,8   | 297.148 |
|                            |              |           |                  |        |             |        |         |
|                            |              | ZONA      | NORTE            |        |             |        |         |
| Agricultura                | 130          | 0,3       | 33.405           | 82,1   | 7.152       | 17,6   | 40.687  |
| Garantia de Preços Minimos | 675          | 3,7       | 17.130           | 94,6   | 307         | 1,7    | 18,112  |
| Pecuária                   | 70           | 1.3       | 2.432            | 44,6   | 2.955       | 54,1   | 5.457   |
| Cooperativas               |              |           | 6.071            | 94,0   | 385         | 5,9    | 6.456   |
| Indústria                  | 10           | -         | 12,306           | 79,5   | 3.171       | 20,5   | 15.487  |
| TOTAL                      | 885          | 1,0       | 71.344           | 82.8   | 13.970      | 16,2   | 86.199  |
|                            |              |           |                  |        |             |        |         |
|                            |              | ZONA      | CENTRO           |        |             |        |         |
| Agricultura                | 97           | 0.7       | 7.607            | 57,7   | 5.482       | 41,6   | 13.186  |
| Garantia de Preços Minimos | 25           | 0,4       | 6.501            | 99,6   |             | _      | 6.526   |
| Pecuária                   | 126          | 1,0       | 6.569            | 51,3   | 6.115       | 47,7   | 12.810  |
| Cooperativas               |              |           | 534              | 88,3   | 71          | 11,7   | 605     |
| Indústria                  | 69           | 0,5       | 11.127           | 75,8   | 3.485       | 23,7   | 14.681  |
| TOTAL                      | 317          | 0,7       | 32.338           | 67,6   | 15.153      | 31,7   | 47.808  |
|                            |              | Z01       | NA SUL           |        |             |        |         |
| Agricultura                | ~ 406°       | 0.6       | 52 OOC           | . 76.2 | 16,155      | 23,2   | 69.657  |
| Garantia de Preços Mínimos | 712          | 2.4       | 53.096<br>29.077 | 97,6   | 10.155      | 23,2   | 29.800  |
| Pecuária                   | . 67         | 0.5       | 8.651            | 61,5   | 5.356       | 38,0   | 14.074  |
| Cooperativas               | , O1         |           | 9.163            | 94,5   | 535         | 5,5    | 9.698   |
| Indústria                  | 580          | 1.5       | 31.770           | 79,6   | 7.566       | 18,9   | 39.916  |
|                            |              |           |                  |        |             |        |         |
| TOTAL                      | 1.765        | 1,1       | 131.757          | 80,8   | 29.623      | 18,2   | 163.145 |
|                            |              |           |                  |        |             |        |         |

NOTAS — 1. As zonas referem-se à divisão geográfica das Diretorias da CREAI. 2. Dados sujeitos a retificação.

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1,000

| •        |                | A VISTA (Continua) |           |                          |           |         |  |  |  |
|----------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|--|--|--|
| 1968     | TOTAL<br>GERAL | TOTAL              | PÚBLICO   | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |           |         |  |  |  |
|          |                | TOTAL              | robbico   | Total                    | Bancos    | Outras  |  |  |  |
| aneiro   | 9.395.127      | 9.328.835          | 1,210,600 | 1.016.385                | 880,091   | 136,294 |  |  |  |
| evereiro | 9.762.131      | 9.693.816          | 1.241.997 | 1.048.952                | , 925,076 | 123.876 |  |  |  |
| arço     | 9,678,230      | 9.613.379          | 1.313.676 | 1,169,622                | 1.041.116 | 128.506 |  |  |  |
| bril     |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| laio     |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| anho     |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| ilho     |                |                    | •         |                          |           |         |  |  |  |
| gôsto    |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| Setembro |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| outubro  |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| ovembro  |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |
| Dezembro |                |                    |           |                          |           |         |  |  |  |

|          | A VISTA               |        | A MÉDIO PRAZO |                       |  |
|----------|-----------------------|--------|---------------|-----------------------|--|
| 1968     | ENTIDADES<br>PÚBLICAS | TOTAL  | PÚBLICO       | ENTIDADES<br>PÚBLICAS |  |
|          |                       |        | F4 F00        | 14.503                |  |
| aneiro   | 7.101.850             | 66.292 | 51.789        |                       |  |
| evereiro | 7.402.867             | 68.315 | 53.674        | 14,641                |  |
| Março    | 7.130.081             | 64.851 | 55.210        | 9,641                 |  |
| bril     |                       |        |               |                       |  |
| 1alo     |                       |        |               |                       |  |
| unho     |                       |        |               |                       |  |
| ulho     |                       |        |               |                       |  |
| gôsto    |                       |        |               |                       |  |
| Setembro |                       |        |               |                       |  |
| Outubro  |                       |        |               |                       |  |
| Novembro |                       |        |               |                       |  |
| Dezembro |                       |        |               |                       |  |

#### SALDOS EM 5 DE ABRIL DE 1968

NCr\$ 1 000

|                     |           |             | A VIS             | TA E A CURT  | O PRAZO (Co | ontinua)            |                       |
|---------------------|-----------|-------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDADES            | TOTAL.    | PÚBL        | ICO               | INSTITUIÇÕES | FINANCEIRAS |                     | PÚBLICAS<br>tinua)    |
| FEDERADAS           |           | Voluntários | Compul-<br>sórios | Bancos       | Outras      | Tesouro<br>Nacional | Unidades<br>Federadas |
| Rondônia            | 8.440     | 2.837       | 2                 | 1,640        |             | 2.990               | 5                     |
| Acre                | 5.471     | 1.671       | 7                 | 1.354        |             | 378                 | 1.315                 |
| Amazonas            | 27.398    | 3.700       | 136               | 6.400        | 1,282       | 6.425               | 96                    |
| Roraima             | 1.203     | 485         | 1                 | 385          | -           | 212                 | 28                    |
| Pará                | 48.763    | 7.732       | 282               | 16.707       | 1.796       | 8.577               | 395                   |
| Amapá               | 5.705     | 837         | 2                 | 537          |             | 3.349               | 357                   |
| Maranhão            | 31.811    | 7.130       | 362               | 7.537        | 525         | 4.934               | 4.338                 |
| Piaui               | 21.096    | 6.782       | 59                | 4.927        | 1.084       | 4.160               | 123                   |
| Ceará               | 73.133    | 17.686      | 378               | 23.410       | 2.475       | 14.367              | 626                   |
| Rio Grande do Norte | 27.081    | 6.987       | 199               | 7.542        | 674         | 4.846               | 1.030                 |
| Paraiba             | 38.092    | 9.232       | 333               | 13.026       | 1.944       | 3.929               | . 278                 |
| Pernambuco          | 207.934   | 23.944      | 1.543             | 91.661       | 11.594      | 16.390              | 585                   |
| Alagoas             | 36.351    | 7.634       | 163               | 11.319       | . 1.612     | 3.575               | 2.216                 |
| Sergipe             | 24.810    | 4.244       | 39                | 9.492        | 792         | 6.529               | 51                    |
| Bahia               | 160.688   | 43.747      | 681               | 31.999       | 20.640      | 16.451              | 543                   |
| Minas Gerais        | 250.051   | 95.294      | 1.914             | 46,464       | 9.977       | 24.557              | 1.738                 |
| Espírito Santo      | 52.875    | 13.460      | 266               | 7.436        | 1.170       | 4:.956              | 3.079                 |
| Rio de Janeiro      | 111.498   | 37.168      | 972               | 23.730       | 3.317       | 7.840               | 1.368                 |
| Guanabara           | 1.920.570 | 291.465     | 22.345            | 183,995      | 6.858       | 856.823             | 7.884                 |
| São Paulo           | 1.253,251 | 442.425     | 26.184            | 354.880      | 28.813      | 50.498              | 65.573                |
| Paraná              | 196.531   | 46.867      | 1.190             | 80.739       | 2.869       | 8.637               | 1.784                 |
| Santa Catarina      | 71.984    | 31.667      | 319               | 8.636        | 6.253       | 7.859               | 434                   |
| Rio Grande do Sul   | 259.267   | 96,465      | 2.859             | 49.956       | 9.171       | 35.800              | 2.704                 |
| lato Grosso         | 38.031    | 15.701      | 262               | 4.874        | 967         | 6.406               | 1.326                 |
| loiás               | 47.637    | 22.070      | 297               | 10.219       | 1.648       | 2.794               | 210                   |
| Distrito' Federal   | 4.758.559 | 14.883      | 768               | 42.251       | 13.045      | 3.028.177           | 1.104                 |
| BRASIL              | 9.678.230 | 1.252.113   | 61.563            | 1.041.116    | 128 506     | 4.131.459           | 99.190                |

#### SALDOS EM 5 DE ABRIL DE 1968

NCr\$ 1 000

|                     | A VISTA    | E A CURTO      | PRAZO                                |             | A MÉDIC      | PRAZO          |                                      |
|---------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------|
| UNIDADES            | ENTI       | DADES PÚBLICAS |                                      | PÚBLICO     | ' ENTI       | DADES PUBLICAS |                                      |
| FEDERADAS 1         | Municípios | Autarquias     | Sociedades<br>de Econo-<br>mia Mista | Voluntários | Municípios   | Autarquias     | Sociedades<br>de Econo-<br>mia Mista |
| Rondônia            | 366        | 586            | 13                                   | 1           | _            | _              | _                                    |
| <b>A</b> cre        | 162        | 432            | . 0                                  | 152         | _            | _              | · _                                  |
| Amazonas            | 666        | 8.416          | 131                                  | 146         |              | -              | _                                    |
| Roraima             | 29         | 39             | · ·                                  | 24          |              | , <del>_</del> |                                      |
| Pará ·              | 411        | 11.577         | 739                                  | 547         |              | _              |                                      |
| Amapá               | 113        | 175            | 332                                  | 3           | <del>,</del> | · —            | _                                    |
| Maranhão            | 1.938      | 3.567          | 916                                  | 564         | _            | _              |                                      |
| Piaui               | 924        | 2.600          | 71                                   | 366         | _            | -              | _                                    |
| Ceará               | 2.138      | 10.849         | 706                                  | 498         | _            | /-             | _                                    |
| Rio Grande do Norte | 624        | 4.690          | 190                                  | 299         | _            |                | _                                    |
| Paraíba             | 2.087      | 6.368          | 387                                  | 508         | _            | -              | _                                    |
| Pernambuco          | 4.615      | 53.225         | 3.794                                | 583         | _            |                | -                                    |
| Alagoas             | 999        | 7.213          | 1.405                                | 215         | _            | _              | -                                    |
| Sergipe             | 510        | 2.502          | 604                                  | 47          | <del></del>  | _              | -                                    |
| Bahia               | 4.967      | 18.758         | 21.391                               | 1.511       |              | 0 .            | _                                    |
| Minas Gerais        | 10.084     | 50.491         | 4.444                                | 2.285       | _            | 2.803          | _                                    |
| Espírito Santo      | 1.379      | 19.695         | 673                                  | 761         | _            | _              |                                      |
| Rio de Janeiro      | 4.020      | 24.210         | 7.098                                | 1.775       | _            |                | -                                    |
| Guanabara           | 38         | 421.007        | 105.119                              | 18.898      | ·—           | 6.138          |                                      |
| São Paulo           | 45.945     | 193.048        | 28.873                               | 17.012      | _            |                | -                                    |
| Paraná              | 5.454      | 43.582         | 2.727                                | 2.682       |              | -              | _                                    |
| Santa Catarina      | 2.952      | 10.689         | 1.256                                | 1.219       | _            |                | 700                                  |
| Rio Grande do Sul . | 4.574      | 50.808         | 3.716                                | 3.214       | _            | -              | -                                    |
| Mato Grosso         | 1.752      | 5.587          | 331                                  | 825         | _            | _              |                                      |
| Goiás               | 2.014      | 7.759          | 62                                   | 564         | -            |                |                                      |
| Distrito Federal    | 900        | 1.652.833      | 4.087                                | 511         | _            | _              |                                      |
| BRASIL              | 99.661     | 2.610.706      | 189.065                              | 55.210      | _            | 8.941          | 70                                   |

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS  | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Røndônia            | 5.270     | 5.006     | 8.440     |
| Acre                | 8.133     | 5.724     | 5.471     |
| Amazonas            | 26.881    | 25.937    | 27.398    |
| Roraima             | 1.328     | 1.529     | 1.203     |
| Pará                | 56.893    | 52.949    | 48.763    |
| Amapá               | 5.246     | 4.626     | 5.705     |
| Maranhão            | 29.642    | 28.872    | 31.811    |
| Piaui               | 23.277    | 21.340    | 21.096    |
| Ceará               | 90.263    | 82.386    | 73.133    |
| Rio Grande do Norte | 33.851    | 29.817    | 27.081    |
| Paraiba             | 41.363    | 39.474    | 38.092    |
| Pernambuco          | 178.691   | 180,840   | 207.934   |
| Alagoas             | 42,448    | 39.489    | 36.351    |
| Sergipe             | 28.051    | 24.803 ·  | 24.810    |
| Bahia               | 150,185   | 142.652   | 160.688   |
| Minas Gerats        | 235.888   | 264.574   | 250.051   |
| Espirito Santo      | 45.692    | 47.714    | 52.875    |
| Rio de Janeiro      | 147.796   | 116.619   | 111.498   |
| Guanabara           | 1.809.352 | 1.821.984 | 1.920.570 |
| São Paulo           | 1.256.427 | 1.258.181 | 1.253.251 |
| Paraná              | 181.321   | 198.717   | 196.531   |
| Santa Catarina      | 70,940    | 76.641 ~  | 71.984    |
| Rio Grande do Sul   | 237.508   | 241.896   | 259.267   |
| lato Grosso         | 39.538    | 38.848    | 38.031    |
| ioiás               | 44.885 .  | 42.764    | 47.637    |
| Distrito Federal    | 4.604.258 | 4.968.749 | 4.758.559 |
| BRASIL              | 9.395.127 | 9.762.131 | 9.678.230 |

# DEPÓSITOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

|           | TOTAL     |           | A VISTA             | (Continua)            |                        |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1968      | GERAL     | TOTAL     | TESOURO<br>NACIONAL | GOVERNOS<br>ESTADUAIS | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS |
| Janeiro   | 7.116.353 | 7.101.850 | 4.295.326           | 79.986                | 114.707                |
| Fevereiro | 7.417.508 | 7.402.867 | 4.488.779           | 105.711               | 93.867                 |
| Março     | 7.139.722 | 7.130.081 | 4.131.459           | 99,190                | 99.661                 |
| Abril     |           |           |                     |                       |                        |
| Maio      |           |           |                     |                       |                        |
| Junho     |           |           |                     |                       |                        |
| Julho     |           |           |                     | •                     |                        |
| Agôsto    |           |           | •                   |                       |                        |
| Setembro  |           |           |                     |                       |                        |
| Outubro   |           |           |                     |                       |                        |
| Novembro  |           |           |                     |                       |                        |
| Dezembro  |           |           |                     |                       |                        |

|           | A V        | ISTA                                 |        | A MÉDIC                | PRAZO      |                                      |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1968      | AUTARQUIAS | SOCIEDADES<br>DE ECONO-<br>MIA MISTA | TOTAL  | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS | AUTARQUIAS | SOCIEDADES<br>DE ECONO-<br>MIA MISTA |
| Janeiro   | 2.474.090  | 137.741                              | 14.503 | 5.000                  | 8.803      | 700                                  |
| Fevereiro | 2.556.996  | 157.514                              | 14.641 | 5.000                  | 8.941      | 700                                  |
| Março     | 2.610.706  | 189.065                              | 9.641  |                        | 8.941      | 700                                  |
| Abril     |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Maio      |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| unho      |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Julho     |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Agôsto    |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Setembro  |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Outubro   |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Novembro  |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Dezembro  |            |                                      |        |                        |            | 1                                    |

# CARTEIRA DE CÂMBIO CAMBIO DE CONTA PROPRIA

#### APLICAÇÕES

SALDOS EM NCr\$ 1.000

|                |                             | NO F                          | AiS                    |                                | NO EXT                         | ERIOR                   |         |  |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--|
| MESES          | ADIANTA                     | ADIANTAMENTOS                 |                        | VALORES                        | CONTAS                         | CONT/.S                 | TOTAL   |  |
|                | S/Contratos<br>de<br>Cámbio | S/Cambiais<br>em<br>Cruzeiros | A<br>IMPORTA-<br>DORES | EM MOEDAS<br>ESTRAN-<br>GEIRAS | EM MOEDAS<br>ESTRAN-<br>GEIRAS | EM<br>MOEDA<br>NACIONAL |         |  |
| 1967 — Março   | 11.012                      | _                             | _                      | 298                            | 49.606                         | 6                       | 60.922  |  |
| Abril          | 21.562                      | _                             | _                      | 63                             | 133.649                        | 20                      | 155.294 |  |
| Maio           | 33.938                      |                               | _                      | 62                             | 128.631                        | 22                      | 162.653 |  |
| Junho          | 42.446                      | _                             | -                      | 53                             | 68.963                         | 829                     | 112.291 |  |
| Julho          | 52.992                      | _                             | _                      | 69                             | 84.361                         | 708                     | 138.130 |  |
| Agôsto         | 63.312                      | 4                             | _                      | 24                             | 89.403                         | 642                     | 153.385 |  |
| Setembro       | 67.703                      | 35                            | 792                    | 26                             | 162.947                        | 2.659                   | 234.162 |  |
| Outubro        | 75.336                      | 4                             | 2.403                  | 39                             | 253.291                        | 2.359                   | 333.432 |  |
| Novembro       | 79.980                      | 7                             | 3.729                  | 29                             | 264.610                        | 2.198                   | 350.553 |  |
| Dezembro       | 108.248                     | 7                             | 4.795                  | 38                             | 310.472                        | 1.428                   | 424.988 |  |
| 1968 — Janeiro | 116.489                     | 4                             | 5.444                  | 326                            | 250.681                        | 1.154                   | 374.098 |  |
| Fevereiro      | 131.343                     | _                             | 5.678                  | 353                            | 126.521                        | 532                     | 264.427 |  |

#### CARTEIRA DE CÂMBIO

#### CÂMBIO DE CONTA PRÓPRIA

#### RECURSOS ESPECÍFICOS

SALDOS EM NCr\$ 1.000

| DEPÓSITOS VINCULADOS |                                                                                               | TOTAL                                                                                           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | CONTAS EM MOEDA NACIONAL                                                                      | TOTAL                                                                                           |  |
| 26.259               | 1.585                                                                                         | 27.844                                                                                          |  |
| 9.120                | 1.898                                                                                         | 11.018                                                                                          |  |
| 107.435              | 3.224                                                                                         | 110.659                                                                                         |  |
| 115.191              | _                                                                                             | 115.191                                                                                         |  |
| 137.556              | <u></u>                                                                                       | 137.556                                                                                         |  |
| 122.634              |                                                                                               | 122,634                                                                                         |  |
| <b>4</b> 131.240     |                                                                                               | 131.240                                                                                         |  |
| 171.317              |                                                                                               | 171.317 ;                                                                                       |  |
| 187.480              |                                                                                               | 187,480                                                                                         |  |
| 196.195              | -                                                                                             | 196.195                                                                                         |  |
| 180.263              | · _                                                                                           | 180.263                                                                                         |  |
| 172.662              |                                                                                               | 172.662                                                                                         |  |
|                      | 9.120<br>107.435<br>115.191<br>137.556<br>122.634<br>131.240<br>171.317<br>187.480<br>196.195 | 9.120 1.898 107.435 3.224 115.191 — 137.556 — 122.634 — 131.240 — 171.317 — 187.480 — 196.195 — |  |

#### CÂMBIO DE CONTA PRÓPRIA

#### FINANCIAMENTOS AS OPERAÇÕES DE CAMBIO

MARÇO/DEZEMBRO DE 1967

NCr\$ 1.000

| •                        |                  | EXPORTAÇÃO |                       | IMPORTAÇÃO |                                       |        |  |
|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------|--|
| AGÉNCIAS                 | AGÉNCIAS COMPRAS |            | FINANCIA-<br>MENTOS % |            | FINANCIA-<br>MENTOS                   | %      |  |
| acaju (SE)               | 1.848            | 539        | 29,2                  | 442        | 345                                   | 78,1   |  |
| gė (RS)                  | 2.423            | 8          |                       | 136        |                                       | -      |  |
| ém (PA)                  | 2.249            | 1.532      | 68,1                  | 2.158      | 157                                   | 7.3    |  |
| o Horizonte (MG)         | 34.818           | 29.078     | 83,5                  | 21.494     | 18.051                                | 84,0   |  |
| menau (SC)               | 2.631            | 961        | 36,5                  | 1.903      | 1.546                                 | 81.2   |  |
| silia (DF)               |                  | _          |                       | 1.851      | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |        |  |
| npina Grande (PB)        | 441              | 332        | 75,3                  | 89         | 72                                    | 80,9   |  |
| npinas (SP)              | 23,420           | 10.984     | 46,9                  | 46.420     | 22.962                                | 49,5   |  |
| umbá (MT)                | 1.252            | 366        | 29.2                  |            | <u> </u>                              | _      |  |
| itiba (PR)               | ~ 5.009          | 4.642      | 92,7                  | 7.081      | 2.271                                 | 32.1   |  |
| rianópolis (SC)          | 2.671            | 1.510      | 56,5                  | 981        | 54                                    | 5,5    |  |
| taleza (CE)              | 11.236           | 8.502      | 75,7                  | 2.375      | 658                                   | 27.7   |  |
| do Iguaçu (PR)           | 9,921            | 1.687      | 17,0                  | 117        | _                                     | . —    |  |
| Eus (BA)                 | 8,508            | 6.395      | 75,2                  | 147        | 110                                   | 74,8   |  |
| ai (SC)                  | 4,921            | 3.151      | 64,0                  | 13         | 13                                    | 100,0  |  |
| o Pessoa (PB)            | 991              | 208        | 21,0                  | 122        | 92                                    | 75,4   |  |
| wille (SC)               | 2.325            | 1,902      | 81,8                  | 4.864      | 3.838                                 | 78,9   |  |
| ceió (AL)                | 46.749           |            |                       | 2.735      | 2.221                                 | 81.2   |  |
|                          | 2.249            | 1.459      | 64,9                  | 1,390      | 258                                   | 18,6   |  |
| naus (AM)                | 2.245            |            |                       | _          | _                                     | -      |  |
| ssoró (RN)               |                  | 1.095      | 26.0                  | 794        | 376                                   | 47,4   |  |
| tal (RN)                 | 4.216            | 393        | 100,0                 | 361        | 191                                   | 52,9   |  |
| erói (RJ)                | 393              |            | 26,9                  | _          |                                       | ٠      |  |
| anaguá (PR)              | 4.824            | 1.300      | 73,7                  | 1          | 1                                     | 100,0  |  |
| rnaiba (PI)              | 605              | 446        |                       | 8          | _                                     | _      |  |
| sso Fundo (RS)           | 1.011            | 742        | 73,4                  | 4,248      | 3.617                                 | 85,1   |  |
| otas (RS)                | 748              | 434        | 58,0                  | 4.2.0      |                                       | _      |  |
| nta Porã (MT)            |                  |            | 45.0                  | 27.675     | 22,935                                | 82,9   |  |
| rto Alegre (RS)          | 18,276           | 8.228      | 45,0                  | 9.984      | 6.826                                 | 68.4   |  |
| cife (PE)                | 92.742           | 4.004      | 4,3                   | 5.371      | 3.410                                 | 63,5   |  |
| Grande (RS)              | 527              | 451        | 85,6                  | 863,255    | 673.098                               | 78,0   |  |
| de Janeiro (GB)          | 320.189          | 48.558     | 15,2                  | 8.231      | 7.197                                 | 87,4   |  |
| vador (BA)               | 18.494           | 12.667     | 68,5                  | 206        | 8                                     | 3,9    |  |
| itana do Livramento (RS) | 3.927            | 1.664      | 42,4                  | 2.891      | 2.069                                 | 71,6   |  |
| itos (SP)                | 33.459           | 26.811     | 80,1                  |            | _                                     |        |  |
| Francisco do Sul (SC)    | 2.536            | 1.091      | 43,0                  | 254        | 18                                    | 7,1    |  |
| Luis (MA)                | 5,768            | 2.809      | 48,7                  |            | 71.063                                | 26,3   |  |
| Paulo (SP)               | 164.298          | 58.902     | 35,9                  | 270.043    |                                       | _      |  |
| ral (CE)                 | 65               | 53         | 81,5                  | 12         | 112                                   | 16,4   |  |
| esina (PI)               | 690              | 480        | 69,6                  | . 681      | 569                                   | 61,6   |  |
| guaiana (RS)             | 3.318            | 594        | 17,9                  | 923        | 211                                   | 41.1   |  |
| iria (ES)                | 16.214           | 13.529     | 83,4                  | 514        | 211                                   |        |  |
| TOTAL                    | 855.962          | 257.507    | 30,1                  | 1.289.770  | 844.349                               | . 65,5 |  |

#### CAMBIO DE CONTA PROPRIA

#### COMPRAS POR AGENCIAS

#### TODAS AS MOEDAS PELO EQUIVALENTE EM DOLARES

Março/Dezembro de 1967

US\$ 1.000

|                           | TOTAL   |         | CAMBIO SACADO |            | CAMBIO |
|---------------------------|---------|---------|---------------|------------|--------|
| AGENCIAS                  | GERAL   | TOTAL   | EXPORTAÇÃO    | FINANCEIRA | MANUA  |
| racaju (SE)               | 752     | 752     | 685           | 67         |        |
| agė (RS)                  | . 901   | 901     | 898           | 3          |        |
| elém (PA)                 | 1,241   | 1.238   | 833           | 405        | 3      |
| selo Horizonie (MG)       | 13.959  | 13.952  | 12.896        | 1.056      | 7      |
| lumenau (SC)              | 1.056   | 1.042   | 975           | 67         | 14     |
| rasilia (DF)              | 348     | 229     | _             | 229        | 119    |
| ampina Grande (1415)      | 177     | 177     | 163           | 14         | _      |
| ampinas (SP)              | 10.004  | 9.951   | 8,674         | 1.277      | 53     |
| orumbá (MT)               | 587     | 644     | 464           | 80         | 43     |
| uritiba (PR)              | 2.084   | 2.084   | 1.855         | 229        | 1      |
| lorianópolis (SC)         | 1,120   | 1.086   | 990           | 96         | 3-     |
| ortaleza (CE)             | 4.272   | 4,267   | 4.161         | 106        |        |
| oz do Iguaçu (PR)         | 3.694   | 3.689   | 3.675         | 14         |        |
| héus (BA)                 | 3,166   | 3.161   | 3,151         | 10         |        |
| njai (SC)                 | 1,967   | 1.958   | 1,822         | 136        |        |
| ão Pessoa (PB)            | 370     | 370     | 367           | 3          |        |
| inville (SC)              | 960     | 960     | 861           | 99         |        |
| aceió (AL)                | 17,436  | 17,436  | 17.315        | 121        |        |
| anaus (AM)                | 1.045   | 1.029   | 833           | 196        | 1      |
| ossoró (RN)               | 4       | 4       | *             | 4          |        |
| atal (RN)                 | 1.715   | 1.715   | 1.362         | 353        | _      |
| iterói (RJ)               | 165     | 156     | . 145         | 11         |        |
| aranaguá (P.:,            | 1,838   | 1.831   | 1.786         | 45         |        |
| arnaiba (PI)              | 224     | 224     | 224           |            |        |
| nsso Fundo (RS)           | 374     | 374     | . 374         |            | _      |
| elotas (RS)               | 318     | 311     | 277           | 34         |        |
| onta Porã (MT)            | 28      | 9       |               | 9          | 1      |
| Orto Alegre (RS)          | 9.747   | 9.583   | 6.769         | 2,814      | 16     |
| ecife (PE)                | 35.980  | 35.903  | 34.349        | 1.554      | 7      |
| o Grande (RS)             | 265     | 255     | 195           | 60         | 1      |
| o de Janeiro (GB)         | 356.686 | 355.806 | 118,587       | 237.219    | 88     |
| ilvador (BA)              | 7.852   | 7.841   | 6.850         | 991        | 1      |
| antana do Livramento (KS) | 1.454   | 1.454   | 1,454         | _          | _      |
| intos (SP)                | 14.462  | 14.328  | 12.392        | 1.936      | 13     |
| io Francisco do Sul (SC)  | 1.043   | 1.043   | 940           |            | -      |
| io Luis (MA)              | 2.289   | 2.284   | 2.137         | 147        |        |
| io Paulo '(SP)            | 175.669 | 174.667 | 60,851        | 113.816    | 1.00   |
| obral (CE)                | 27      | 27      | 24            | 3          | -      |
| eresina (PI)              | 453     | 451     | 256           | 195        |        |
| rugualana (RS)            | 1.239   | 1.239   | 1.229         | 10         | -      |
| itória (ES)               | 6.158   | - 6.137 | 6.005         | 132        | 2      |
| DIAM Rev. E. B.           |         |         |               |            |        |
| TOTAL                     | 683,129 | 680.468 | 316.824       | 363.644    | 2.66   |

#### CÂMBIO DE CONTA PRÓPRIA

#### COMPRAS POR AGENCIAS

TODAS AS MOEDAS PELO EQUIVALENTE EM DÓLARES

Janeiro-Fevereiro de 1968

US\$ 1.000

|                            | TOTAL   |         | CAMBIO SACADO |            |                  |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------------|------------|------------------|--|--|
| AGÉNCIAS                   | GERAL   | TOTAL   | EXPORTAÇÃO    | FINANCEIRA | CAMBIO<br>MANUAL |  |  |
| Aracaju (SE)               | 268     | 268     | 251           | . 17       | 0                |  |  |
| Bagé (RS)                  | 439     | 439     | 439           | 0          | _                |  |  |
| Belém (PA)                 | 354     | 352     | 343           | 9          | Ź                |  |  |
| Belo Horizonte (MG)        | 3.028   | 3.026   | 3.016         | 10         | 2                |  |  |
| Blumenau (SC)              | 209     | 208     | . 203         | 5          | 1                |  |  |
| Brasilia (DF)              | 60      | 45      |               | 45         | 15               |  |  |
| Campina Grande (PB)        | 83      | 83      | 82            | 1          | 0                |  |  |
| Campinas (SP)              | 1.232   | 1.230   | 1.188         | 42         | . 2              |  |  |
| orumbá (MT)                | 45      | 44      | 41            | 3          | 1                |  |  |
| Caritiba (PR)              | 430     | 430     | . 376         | 54         |                  |  |  |
| Torianópolis (SC)          | 252     | 248     | 235           | 13         | 4                |  |  |
| Fortaleza (CE)             | 3.058   | 3.058   | 3.048         | 10         | . 0              |  |  |
| Foz do Iguaçu (PR)         | 565     | 565     | 560           | 5          | 0                |  |  |
| Ihéus (BA)                 | 402     | 401     | 398           | 3          | 1                |  |  |
| tajai (SC)                 | 651     | 639     | 616           | 23         | 12               |  |  |
| oão Pessoa (PB)            | 348     | 348     | 346           | 2          | _                |  |  |
| oinville (SC)              | 165     | 165     | 158           | 7          | θ                |  |  |
| Maceió (AL)                | 7.514   | 7.514   | 7.513         | 1          |                  |  |  |
| Manaus (AM)                | 452     | 451     | 336           | 115        | 1                |  |  |
| Vatal (R'N)                | 117     | 113     | 45            | 68         | 4                |  |  |
| Niterói (RJ)               | 100     | 100     | 98            | 2          |                  |  |  |
| Paranaguá (PR)             | 268     | 268     | 262           | 6          | 0                |  |  |
| Parnaiba (PI)              | 129     | 129     | 129           | 0          | 0                |  |  |
| Passo Fundo (RS)           |         |         | _             |            |                  |  |  |
| Pelotas (RS)               | 603     | 598     | 597           | 1          | -5               |  |  |
| Ponta Porã (MT)            | 0       | 0       | _             | 0          | . 0              |  |  |
| Pôrto Alegre (RS)          | 2,133   | 2.130   | 1.035         | 1.095      | . 3              |  |  |
| Recife (PE)                | 9.684   | 9.677   | 9.607         | 70         | 7                |  |  |
| Nio Grande (RS)            | 80      | 78      | 44            | 34         | 2                |  |  |
| Rio de Janeiro (GB)        | 79.330  | 79.259  | 17.548        | 61.711     | 71               |  |  |
| Salvador (BA)              | 3.801   | 3.799   | 3.130         | 669        | 2                |  |  |
| Santana do Livramento (RS) | 83      | 83      | 83            | 0          | -                |  |  |
| Santos (SP)                | 5.345   | 5.322   | 5.166         | 156        | 23               |  |  |
| São Francisco do Sul (SC)  | 152     | 152     | 150           | 2          | C                |  |  |
| São Luis (MA)              | 829     | 829     | 783           | 46         | 0                |  |  |
|                            | 60.351  | 60,128  | 14.627        | 45.501     | . 223            |  |  |
| São Paulo (SP)             | 70      | 70      | 43            | 27         | . (              |  |  |
| Teresina (PI)              | 352     | 352     | 352           | -          |                  |  |  |
| Uruguaiana (KS)            | 1,450   | 1.445   | 1.408         | 37         | 5                |  |  |
| Vitória (ES)               | 1.430   | 1.415   |               |            |                  |  |  |
| TOTAL                      | 184.432 | 184.046 | 74.256        | 109.790    | . 386            |  |  |

#### CAMBIO DE CONTA PRÓPRIA

#### VENDAS FOR AGENCIAS

#### TODAS AS MOEDAS PELO EQUIVALENTE EM DOLARES

Março/Dezembro de 1967

US\$ 1.000

|                            | TOTAL         |           | CAMBIO SACADO |            | CAMBIO |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------|
| AGÉNCIAS                   | GERAL         | TOTAL     | IMPORTAÇÃO    | FINANCEIRA | MANUAL |
|                            |               |           |               |            |        |
| Aracaju (SE)               | 171           | 171       | 161           | 10         | -      |
| Bagé (RS)                  | 49            | 49        | 46            | 3          | _      |
| Belém (PA)                 | 1.254         | 1.251     | 708           | 543        | 3      |
| Belo Horizonte (MG)        | 14.767        | 14.761    | 7.920         | 6.841      | 6      |
| Blumenau (SC)              | 811           | 796       | . 689         | 107        | 15     |
| Brasilia (DF)              | 1,290         | 806       | 682           | 124        | 484    |
| Campina Grande (PB)        | 45            | 45        | 33            | 12         | _      |
| Campinas (SP)              | 26.819        | 26.703    | 17.391        | 9.312      | 116    |
| Corumbá (MT)               | 23            | 7         |               | 7          | 16     |
| Curitiba (PR)              | 2.824         | 2.824     | 2.598         | 226        |        |
| Florianópolis (SC) ·       | 537           | 506       | 366           | 140        | 31     |
| Fortaleza* (CE)            | 1.030         | 1.027     | 893           | 134        | 3      |
| Foz do Iguaçu (PR)         | 56            | 53        | 43            | 10         | 3      |
| Ithéus (BA)                | 56            | 51        | 51            | — <u> </u> | 5      |
| Itajai (SC)                | 13            | 7         | 4             | 3          | 6      |
| João Pessoa (PB)           | 252           | 252       | 249           | 3          |        |
| Joinville (SC)             | 2.051         | 2.051     | 1.794         | 257        | _      |
| Maceió (AL)                | 1,031         | 1.031     | 979           | 52         |        |
| Manaus (AM)                | 1,438         | 1.426     | 506           | 920        | 12     |
| Mossoró (RN)               | _             | _         |               | _          |        |
| Natal (RN)                 | 467           | 466       | 304           | 162        | 1      |
| Niterói (RJ)               | 140           | 131       | 129           | 2          | 9      |
| Paranaguá (PR')            | 20            | 12        |               | 12         | 8      |
| Parnaiba (P1)              |               |           |               |            |        |
| Passo Fundo (RS)           | 3             | 3         | 3             |            |        |
| Pelotas (RS)               | 1.558         | 1.550     | 1.546         | 4          | 8      |
| Ponta Porã (MT)            | 1.556         | -         | 1.540         |            | 19     |
| Pôrto Alegre (RS)          | 14.269        | 13.318    | 10.177        | 3.141      | 951    |
| Recife (PE)                | 6.011         | 5.443     | 3.678         | 1.765      | 568    |
| Rio Grande (RS)            | 2.033         | 2.020     | 1.986         | 34         | 13     |
| Rio de Janeiro (GB)        | 787.854       | 781.909   | 317.903       | 464,006    | 5.945  |
| Salvador (BA)              | 5.006         | 4.943     | 3.034         | 1.909      | 63     |
| Santana do Livramento (RS) | 109           | 109       | 75            | 34         | _      |
| Santos (SP)                | 1.321         | 1.258     | 1.060         | - 198      | 63     |
| São Francisco do Sul (SC)  | 1.521         | 1.200     | 1.000         |            | -      |
| São Luis (MA)              |               | . 97      | 92            | 5          |        |
|                            | 97<br>304.123 | 300.179   | 99.635        | 200.544    | 3.944  |
| São Paulo (SP)             |               | 300.179   |               | 200.344    | 5.544  |
| Sobral (CE)                | 4<br>297      | 294       | 4<br>251      | 43         | 3      |
| Uruguaiana (RS)            | 366           | 366       | 335           | 31         | 3      |
| Vitória (ES)               | 230           | 209       | 188           | 21         | 21     |
| vitoria (ES)               | 230           | 209       | 100           | 21         | 21     |
| TOTAL                      | 1.178.444     | 1,166,128 | 475.513       | 690.615    | 12.316 |

#### CÂMBIO DE CONTA PRÓPRIA

VENDAS POR AGENCIAS

TODAS AS MOEDAS PELO EQUIVALENTE EM DÓLARES

Janeiro-Fevereiro de 1968 ,

US\$ 1.000

|                             | TOTAL   |         | CAMBIO SACADO . |            |                  |  |  |  |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|------------|------------------|--|--|--|
| AGÉNCIAS                    | GERAL   | TOTAL   | IMPORTAÇÃO      | FINANCEIRA | CAMBIO<br>MANUAL |  |  |  |
| Aracaju (SE)                | 26      | 26      | 24              | . 2        | _                |  |  |  |
| Bagé (RS)                   | 3       | . 3     | 3               | 0          | _                |  |  |  |
| Belém (PA)                  | 172     | 172     | 132             | 40         | 0                |  |  |  |
| Belo Horizonte (MG)         | 4.075   | 4.071   | 1.643           | 2.428      | 4                |  |  |  |
| Blumenau (SC)               | 22      | 22      | 18              | 4          | 0                |  |  |  |
| Brasília (DF)               | 116     | 38      | _               | 38         | 78               |  |  |  |
| Campina Grande (PB)         | 1       | 1       |                 | 1          | _                |  |  |  |
| Campinas (SP)               | 1.833   | 1.798   | 1.276           | . 522      | 35               |  |  |  |
| Corumbá (MT)                | 1       | 1       | 1               | 0          | 0                |  |  |  |
| Curitiba (PR)               | 219     | 219     | ′ 160           | 59         | _                |  |  |  |
| Florianópolis (SC)          | 12      | . 8     | 4               | 4          | . 4              |  |  |  |
| Fortaleza (CE)              | 21      | 21      | 17              | 4          | 0                |  |  |  |
| For do Iguaçu (PR)          | 3       | 3       | 0               | 3          | . 0              |  |  |  |
|                             | _       |         | _               |            | · –              |  |  |  |
| Ilhéus (BA)                 | 3       |         | _               |            | 3                |  |  |  |
| Itajai (SC)                 | 3       | 3       | 2               | 1          |                  |  |  |  |
| João Pessoa (PB)            |         | 20      | 17              | 3          | _                |  |  |  |
| Joinville (SC)              | 20      | 17      | 9               | 8          |                  |  |  |  |
| Maceió (AL)                 | 17      | 78      | 78 .            | 0          | 3                |  |  |  |
| Manaus (AM)                 | 81      |         | 43              | 21         | 2                |  |  |  |
| Natal (RN)                  | 66      | 64      | 50              | 2          | _                |  |  |  |
| Niterói (RJ)                | 52      | 52      | 30              |            | _                |  |  |  |
| Paranaguá (PR)              | 1       | 1       | 4               | 1          |                  |  |  |  |
| Parnaiba (PI)               | 5       | 5       | 2               | 0          | _                |  |  |  |
| Passo Fundo (R'S)           | 2       | 2       |                 | 0          | 4                |  |  |  |
| Pelotas (RS)                | 94      | 90      | 90              | 0          | <u> </u>         |  |  |  |
| Ponta Porā (MT)             | 0       | 0       |                 | 115        | 5                |  |  |  |
| Pôrto Alegre (RS)           | 828     | 823     | 708             | 160        | 30               |  |  |  |
| Recife (PE)                 | 818     | 788     | 628             | 12         | 1                |  |  |  |
| Rio Grande (RS)             | 527     | 526     | 514             | 78.968     | 1.405            |  |  |  |
| Rio de Janeiro (GB)         | 141:979 | 140.574 | 61.606          | 78,900     | 10               |  |  |  |
| Salvador (BA)               | 604     | 594     | 563             | 3          |                  |  |  |  |
| Santana do Livramento (R'S) | 69      | 69      | 66              | 3<br>11    | 10               |  |  |  |
| Santos (SP)                 | 114     | 104     | 93              | 0          | (                |  |  |  |
| São Francisco do Sul (SC)   | 0       | 0       | -               | 0          |                  |  |  |  |
| São Luís (MA)               | 7       | 7       | 7               |            | 947              |  |  |  |
| São Paulo (SP)              | 10.495  | 9.548   | 5.991           | 3,557      |                  |  |  |  |
| Teresina (PI)               | 22      | 20      | 19              | 1          |                  |  |  |  |
| Uruguaiana (RS)             | 17      | 17      | 8               |            |                  |  |  |  |
| Vitória (ES)                | 37      | 37      | 12              | 25         |                  |  |  |  |
| TOTAL                       | 162.365 | 159.822 | 73.788          | 86.034     | 2.543            |  |  |  |

#### CAMBIO DE CONTA PRÓPRIA

#### QUANTIDADE DOS CONTRATOS FECHADOS

| AGENCIAS                   | MARÇO-DEZI     | EMBRO DE 1967 | JANEIRO-FEVEREIRO DE 1968 |        |  |  |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------|--|--|
| AUENCIAS                   | COMPRAS        | VENDAS        | COMPRAS                   | VENDAS |  |  |
| Aracaju (SE)               | 320            | 213           | 100                       | 46     |  |  |
| Bajė (RS)                  | 99             | 84            | 23                        | 15     |  |  |
| Belém (PA)                 | 342            | 325           | 54                        | 41     |  |  |
| Belo Horizonte (MG)        | 821            | 1.732         | . 168                     | 434    |  |  |
| Blumenau (SC)              | 548            | 472           | 105                       | 81     |  |  |
| Brasilia (DF)              | 575            | 639           | 125                       | 155    |  |  |
| Campina Grande (PB)        | 64             | 42            | 10                        | 11     |  |  |
| Campinas (SP)              | 1.582          | 4.488         | 396                       | 686    |  |  |
| Corumbá (MT)               | 222            | 133           | 43                        | 15     |  |  |
| Curitiba (PR)              | 776            | 1.216         | 179                       | 253    |  |  |
| Florianópolis (SC)         | 523            | 326           | 110                       | 71     |  |  |
|                            | 506            | 423           | 200                       | 140    |  |  |
| For do Iguacu (PP)         | 677            | 163           | 94                        | 40     |  |  |
| Foz do Iguaçu (PR)         | 129            | 121           | 27                        | 15     |  |  |
| lhéus (BA)                 |                | 199           | 124                       | 43     |  |  |
| tajaí (SC)                 | 449            |               | 32                        | 18     |  |  |
| oão Pessoa (PB)            | 106            | 99            | 69                        | 68     |  |  |
| oinville (SC)              | 413            | 342           | 21                        | 25     |  |  |
| Maceió (AL)                | 88             | 179           | 45                        | 83     |  |  |
| Manaus (AM)                | 145            | 231           |                           |        |  |  |
| Aossoró (RN)               | 21             | 20            | 1100                      | 81     |  |  |
| Vatal (RN)                 | 722            | 335           | 160                       | 26     |  |  |
| Viterói (RJ)               | 83             | 110           | 18                        | 21     |  |  |
| Paranaguá (PR)             | 186            | 165           | 18                        | 24     |  |  |
| Parnaiba (PI)              | 55             | 98 .          | 24                        | 3      |  |  |
| Passo Fundo (RS)           | 28             | 20            | , 2                       | 93     |  |  |
| Pelotas (RS)               | 252            | 306           | 79                        | . 1    |  |  |
| Ponta Porā (MT)            | 62             | 28            | 2                         |        |  |  |
| Porto Alegre (RS)          | 1.849          | 2.657         | 364                       | 555    |  |  |
| Recife (PE)                | 1.177          | 1.832         | 223                       | 396    |  |  |
| Rio Grande (RS)            | 319            | 411           | 89                        | 126    |  |  |
| Rio de Janeiro (GB)        | 9.876          | 15.571        | 1.984                     | 3.976  |  |  |
| Salvador (BA)              | 661            | 1.161         | 187                       | 256    |  |  |
| Santana do Livramento (RS) | 106            | 78            | 19                        | 21     |  |  |
| Santos (SP)                | 1.437          | 1.419         | 353                       | 506    |  |  |
| São Francisco do Sul (SC)  | 190            | 81            | 34                        | 15     |  |  |
| São Luis (MA)              | 308            | 154           | 97                        | 40     |  |  |
| São Paulo (SP)             | 10.964         | 18,331        | 2,104                     | 2.591  |  |  |
| Sobral (CE)                | 3              | 3             | · –                       | _      |  |  |
| Teresina (PI)              | 105 .          | 79            | 22                        | . 15   |  |  |
| Uruguaiana (RS)            | 84             | 147           | . 24                      | 30     |  |  |
| Vitória (ES)               | 1.324          | 1.240         | 318                       | 289    |  |  |
| TOTAL                      | <b>38</b> .197 | 55.673        | 8.046                     | 10.405 |  |  |

#### FEVEREIRO

| UNIDADES FEDERADAS     | DI       | AS       | NÚME             | RO               | NCR\$ 1.000      |               |
|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| E CAMARAS              | 1968     | 1967     | 1968             | 1967             | 1968             | 1967          |
| ondônia                |          |          | 4.334            | _                | 3.833            |               |
| Pôrto Velho            | 19       | _        | 4.334            |                  | 3.833            | _             |
| mazonas                |          |          | 23.527           | 13.385           | 66.468           | 64.63         |
| Manaus                 | 18       | 15       | 23.527           | 13.385           | 66,468           | 64,63         |
| ará                    |          |          | 58.401           | 42.551           | 93.854           | 60.25         |
| Belėm                  | 18       | 16       | 58.401           | 42.551           | 93.854           | 60.25         |
| aranhão                |          |          | 16.287           | 11.268           | 34.032           | 14.13         |
| São Luis               | 18       | 16       | 16,287           | 11.268           | 34.032           | 14.13         |
| iaui                   |          |          | 6.679            | 4.022            | 13.852           | 6.25          |
| Teresina               | 19       | 37       | 6,679            | 4.022            | 13.852           | 6.25          |
|                        | ,,       | ,,       |                  |                  |                  |               |
| eará                   |          |          | 106.265          | 67.538           | 138.861          | 77.28         |
| Crato Fortaleza        | 19<br>19 | 17<br>15 | 1,962<br>98,731  | 1.524<br>61.470  | 1,197<br>131,978 | 73.58         |
| Juàzeiro do Norte      | · 19     | 18<br>18 | 4.047<br>1.525   | 3.144<br>1.400   | 4.466 ·<br>1.220 | 2.26          |
| io Grande do Norte     |          |          | 43.479           | 28.600           | 62.903           | 20.72         |
| Mossorò                | 19       | 15       | 3:273            | 1.728            | 2.297            | 1.00          |
| Natal                  | 18       | 17       | 40.206           | 26.872           | 60.606           | 19.65         |
| araiba                 |          |          | 46.333           | 35.502           | 67.890           | 30.01         |
| Campina Grande         | 18<br>18 | 16<br>17 | 18.229<br>28.104 | 15.140<br>20.362 | 22.871<br>45.019 | 9.97<br>20.04 |
| ernambuco              |          |          | 407.102          | 301.148          | 524.858          | 300.05        |
| Arcoverde              | 19       | -        | 2.604<br>15.811  | 11.848           | 2.067<br>14.197  | 6.4           |
| Garanhuns              | 19<br>19 | 17<br>17 | 5.024            | 3.689            | 3.702            | 2.0           |
| Recife                 | 18<br>18 | 16       | 382.846<br>817   | 285.611          | 504.368<br>524   | 291.5         |
| lagoas                 |          |          | 50.643           | 31.498           | 76.708           | 28.48         |
| Arapiraca              | 18       | 15       | 2.279            | 1.610            | 1.725<br>74.983  | 1.06          |
| Maceió                 | 18       | 16       | 48.364           | 29.888           | 35.251           | 20.27         |
| ergipe                 |          |          | 29.519           | 22.367           | 35.251           | 20.27         |
| Aracaju                | 18       | 16       | 29.519           | 22.367           |                  | 275.29        |
| ahia                   |          |          | 413.146          | 286.508          | 493.491          |               |
| Alagoinhas             | 19<br>19 | 17       | 6.785<br>2.858   | 4.326            | 3.729<br>770     | 1.74          |
| Cruz das Almas         | 18       |          | 2.199<br>20.399  | 13.861           | 603<br>20,395    | 11.17         |
| Feira de Santana       | 18<br>19 | 16       | 1.402            | _                | 1.031            | 8.98          |
| Ilhėus                 | 18       | 17       | 14.236<br>6.807  | 11.324<br>5.623  | 12.832<br>3.996  | 2.72          |
| Ipiaú                  | 19<br>19 | 14       | 2.016            |                  | 715<br>18,360    | 10.46         |
| Itabuna                | 18<br>18 | 17       | 24.301<br>12.975 | 18,236           | 7.987            |               |
| Itapetinga             | 18       | _        | 4.634            | 7.854            | 1.688<br>6.856   | 4.43          |
| Jequié                 | 19<br>19 | 15<br>16 | 10.681<br>7.360  | 4.804            | 6.290            | 3.1           |
| Juàzeiro               | 18       | 16       | 267.988          | 200.994<br>2.842 | 391.287<br>1.282 | 224.40<br>73  |
| Santo Antônio de Jesus | 18<br>19 | 16<br>18 | 4.002<br>1.455   | 1.353<br>15.291  | 1.771<br>13.899  | 6.76          |
|                        |          | 4 6 7    | 23.048           | 2 F 001          |                  | 11. 61        |

#### FEVEREIRO

(Continuação)

| UNIDADES FEDERADAS                                             |          | AS           | NUM              | ERO              | NCR\$ 1.000     |              |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| E CAMARAS                                                      | 1968     | 1967         | 1968             | 1967             | 1968            | 1967         |
| nas Gerais                                                     |          |              | 1,349,346        | 1.002.343        | 1.241.447       | 624.983      |
| Ném Paraiba                                                    | 18       | 16           | 5.167            | 3.423            | 3.710           | 2,014        |
| Araguari                                                       | 19       | 16           | 22.351           | 16.622           | 10.240          | 6.521        |
| Araxá                                                          | 19       | 17           | 10.232<br>2.203  | 7.676            | 6.457<br>553    | 3.154        |
| Barbacena                                                      | 19       | 18           | 9.482            | 7.854            | 6.625           | 3.35;        |
| Belo Horizonte                                                 | 19       | 16           | 600.059<br>849   | 458,508          | 873.422<br>458  | 423,380      |
| Bicas                                                          | 18<br>19 |              | 2.093            |                  | 621             |              |
| Campo Belo                                                     | 19       | 17           | 4.973            | 4.976            | 1.070           | 890          |
|                                                                | 19       | 16           | 2.588            | 2,693<br>11,968  | 1.216           | 83<br>7.27   |
| Caratinga                                                      | 19<br>19 | 18<br>16     | 9.513<br>3.354   | 2,416            | 2.624<br>1.099  | 54           |
| accia .                                                        | 19       |              | 2.039            |                  | 415             |              |
| ataguases Conselheiro Lafaiete Conselheiro Pena Corinto        | 19       | 17           | 4.128            | 3,138            | 2.771           | 1.43         |
| onselheiro Lataiete                                            | 18<br>19 | 17           | 9.782<br>2.796   | 9.615            | 3.586<br>468    | 2.75         |
| orinto                                                         | 19       |              | 4.455            | _                | 841             |              |
| urvelo                                                         | 19       | 15           | 11.694           | 12.469           | 3.360           | 3.00         |
| Diamantina                                                     | 19       | 15           | 7.419<br>19.256  | 6.795<br>15.643  | 2.727<br>8.484  | 1.16<br>4.61 |
| Divinópolis                                                    | 19<br>19 | 15<br>16     | 3,389            | 3.765            | 1.025           | 68           |
| ormiga                                                         | 19       | 18           | 6.432            | 5.066            | 2.393           | 1.46         |
| rutal                                                          | 19       | 9            | 7,610<br>44,587  | 1.507            | 2.529           | 16.01        |
| Ores do Indaia  ormiga  rutal  Overnador Valadares             | 18       | 17           | 44.587<br>2.197  | 30.330           | 29.209<br>516   | 16.01        |
|                                                                | 19       | 16           | 7.530            | 6.314            | 2.454           | 1.42         |
| iuaxupe<br>tajuba                                              | 19       | 16           | 7.118            | 5.106            | 5.509           | 2.88         |
| tajuoa tauhandu taúna taúna tuiutaba uiz de Fora avras         | 19       | 1.0          | 2,118            | 6.950            | 637<br>1.811    | 1.23         |
| tuintaha                                                       | 19       | 16<br>16     | 7.751<br>47.771  | 33.934           | 11.261          | 8.5          |
| uiz de Fora                                                    | 19       | 16           | 51,228           | 42.536           | 35.847          | , 22.63      |
| avras                                                          | 19       | 16           | 7.897            | 5.671            | 2.552           | 1.40         |
| eopoldina                                                      | 19<br>19 | 17           | 8.307<br>7.589   | 7.843            | 2.250           | 1.68         |
| Janhuacu                                                       | 18       | 16           | 6.034            | 5.717            | 2.655           | 2.08         |
| Aanhumirim                                                     | 18       | 16           | 4.245            | 3.427            | 1.391           | 90           |
| Aontes Claros                                                  | 19       | 16           | 29.184           | 14.053           | 15.553          | 5,22<br>3,40 |
| Auriae                                                         | 19<br>18 | 15<br>15     | 14.489<br>10.572 | 11.780<br>5.177  | 4.849<br>8.017  | 4.41         |
| Diveira                                                        | 19       | 17           | 5,250            | 4.780            | 1.597           |              |
| Manhumirim Montes Claros Muriaé Annuque Diveira Duro fino      | 19       | 16           | 6,189            | 6.431            | 1.691           | 91           |
| Ouro Prêto                                                     | 18       | 14           | 6.371<br>2.225   | 5.180,           | 2.281<br>799    | 1.49         |
| aracatu                                                        | 18       | 17           | 11.272           | 10.351           | 5.228           | 2.43         |
| assos                                                          | 19       | 16           | 14.371           | 9.706            | 9.208           | 3.19         |
| atos de Minas                                                  | 18       | 15           | 17.158           | 13.015           | 6.759           | 4.05         |
| Para de Minas Parsa de Minas Passos Patrocinio Poces de Caldas | 19       | 16           | 3,063<br>13,844  | 10.137           | 1.084           | 3.2          |
| onte Nova                                                      | 18       | 15           | 10.844           | 10.888           | 6.972           | 7,41         |
| Pouso Alegre                                                   | 19       | 16           | 5.847            | 4.543            | 2,436           | 1.5          |
| Ponte Nova Pouso Alegre Santos Dumont São Gotardo              | 19       |              | 2.712<br>1.522   |                  | 1.624<br>562    |              |
| 30 (1018f00                                                    | 19<br>19 | 15           | 8.389            | 6.898            | 3.806           | 2.00         |
| São João del Rei                                               |          | 17           |                  | 1.818            |                 | 37           |
| São Sebastião do Paraiso                                       | 19       | 16           | 6.564            | 4.618            | 1.936           | 1,16<br>5,10 |
| Sete Lagoas                                                    | 19<br>19 | 16<br>15     | 31,788<br>14,684 | 23.343<br>11.969 | 9.187<br>7.850  | 5.99         |
| Frês Corações                                                  | 19       | 16           | 2.855            | 1.907            | - 1.524         | 81           |
| Très Pontas                                                    | 19       | 16           | 5.140            | 4.416            | 1.741           | 1.24         |
| inpaciguara                                                    | 19       | 15           | 5.708            | 4.190            | 1.906           | 2.12         |
| Jba                                                            | 19       | 18           | 60.203           | 44.775           | 25.255          | 11.35        |
| Uberlândia                                                     | 18       | 16           | 77.188           | 50,875           | 68.534          | 28.93        |
| Varginha                                                       | 19       | 16           | 11,078           | 9.751            | 7.645<br>563    | 4.00         |
| /içosa                                                         | 19       | _            | 3.341<br>108.300 | 73.512           | 103.942         | 54.51        |
|                                                                | 19       |              | 1,098            |                  | 418             |              |
| Alegre                                                         | 19       | 17           | 22.194           | 16.187           | 9.001           | 5.08         |
| Colotina                                                       | 19       | 16           | 7,003            | 5.309<br>4.219   | 4.556           | 3.30         |
| Oldtind                                                        |          |              |                  |                  |                 |              |
| Colatina<br>Juaçui<br>Vitória                                  | 19<br>19 | . 16<br>. 17 | 5.950<br>72.055  | 47.797           | 2.240<br>87.727 | 45.15        |

#### FEVEREIRO

(Continuação)

| UNIDADES FEDERADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DI                                                                                                                                                                               | AS                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚME                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NCR\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E CAMARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1968                                                                                                                                                                             | 1967                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1967                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366.901                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248.083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259.239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142.919                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angra dos Reis Barra do Pirai Barra Mansa Bom Jesus do Itabapoana Cabo Frio Campos Duque de Caxias Itaperuna Macaé Niteröi Nova Friburgo Nova Iguaçu Petrópolis Resende Santo Antônio de Pádua São Fidélis São Gonçalo Très Rios                                                                                                                                                                                              | 19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 14<br>16<br>17<br>16<br>16<br>16<br>17<br>16<br>18<br>17<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>18                                                                                                                                                                         | 3.172<br>7.013<br>21.904<br>5.962<br>4.752<br>17.051<br>23.046<br>18.006<br>12.252<br>100.740<br>21.060<br>19.395<br>33.719<br>15.330<br>4.119<br>2.662<br>26.559<br>9.761                                                                                                              | 4.195 16.787 3.233 3.066 12.588 14.915 11.917 6.816 61.595 17.613 13.424 23.869 11.043 3.617 1.822 21.370 5.938                                                                                                                                                                                                         | 2.546<br>5.942<br>13.745<br>1.549<br>3.896<br>21.496<br>24.488<br>5.282<br>3.096<br>82.700<br>10.240<br>16.033<br>25.945<br>6.074<br>1.464<br>832<br>11.748<br>5.496                                                                                                                                                      | 3.340<br>9.188<br>942<br>1.797<br>11,840<br>10.243<br>3.619<br>42.810<br>5.767<br>8.564<br>15.243<br>3.536<br>1.104<br>5.702<br>7.022<br>3.002                                                                                                 |
| Valença<br>Volta Redonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19<br>19                                                                                                                                                                         | 16<br>16                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.807<br>15.591                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.914<br>11.451                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.346<br>14.321                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.593                                                                                                                                                                                                                                         |
| Guanabara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.400.261                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.974.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.140.207<br>4.140.207                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.725.089                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.400.261<br>7.285.788                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.974.180<br>5.551.004                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.227.271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.983.778                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adamantina Americana Amparo Andradina Araçatuba Araraquara Araras Assis Atibaia Avarè Bariri Barretos Batatais Bauru Bebedouro Birigui Botucatu Bragança Paulista Cafelândia Campinas Casa Branca Catanduva Cruzeiro Dracena Fernandópolis Franca Garça Guaira Guararapes Guaratinguetá Guarulos Ibitinga Igarapava Itapetininga Itapeva Itapira Itapira Itapira Itapira Itapis Ilales Jai Jales Jai Jundiai Lençóis Paulista | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 18 18                                                                      | 16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>15<br>17<br>16<br>15<br>17<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>17<br>17<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 48.619 16.742 8.121 41.947 99.839 86.176 40.014 43.407 6.243 14.570 12.266 39.226 12.919 141.923 12.041 50.371 41.712 19.035 9.594 41.712 19.035 9.594 40.155 5.687 17.584 21.216 16.268 14.598 7.930 10.814 3.719 13.607 7.507 4.834 14.220 16.6604 13.019 26.064 28.691 57.6666 8.741 | 30, 965 10, 046 5, 986 25, 240 72, 413 59, 305 31, 178 27, 449 5, 189 8, 374 8, 767 10, 260 97, 727 9, 410 39, 941 29, 732 14, 650 9, 340 146, 486 8, 998 33, 595 21, 417 32, 140 32, 992 3, 904 18, 261 14, 157 8, 408 10, 555 5, 814 1, 942 9, 756 5, 801 3, 305 8, 869 13, 873 8, 825 19, 201 18, 081 41, 895 5, 602 | 9.167 12.413 4.787 10.301 44.528 28.393 12.125 11.358 1.475 5.247 2.150 17.945 2.956 49.910 5.127 8.895 8.863 6.407 1.114 124.971 1.712 29.102 6.276 9.355 9.941 17.874 7.498 1.311 2.609 9.967 12.336 2.600 1.053 4.002 1.397 3.529 2.205 1.646 6.961 3.276 6.961 3.276 6.961 3.276 8.426 5.654 5.976 8.426 38.584 2.570 | 4.992 6.123 2.237 5.498 35.061 15.335 5.638 8.054 933 1.723 1.136 8.467 1.806 27.417 2.878 4.374 4.301 7.12 69.319 1.008 13.757 3.112 4.112 3.771 8.801 4.802 771 1.829 4.848 4.138 1.540 777 1.896 3.234 2.743 2.646 3.259 4.267 21.368 1.329 |

#### FEVEREIRO

(Continuação)

| UNIDADES FEDERADAS                         | DI       | AS       | NÚMI             | ERO              | NCR\$          | Cr\$ 1.000 |  |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|------------|--|
| E CAMARAS                                  | 1968     | 1967     | 1968             | 1967             | 1968           | 1967       |  |
| o Paulo (Conclusão)                        |          |          |                  |                  |                |            |  |
| imeira                                     | 19       | 16       | 35.307           | 21 184           | 19.946         | 8.36       |  |
| ins                                        | 19       | 15       | 77.994           | 21.184<br>65.952 | 18.137         | 9.96       |  |
| ucélia                                     | 19       | 15       | 17.094           | 12.208           | 2.992          | 1.23       |  |
| Marilia                                    | 19       | 15       | 119.143          | 85.366           | 31.599         | 16.6       |  |
| Martinópolis                               | 19       | 1.6      | 8.993<br>24.536  | 19.271           | 1.737          | 1.9        |  |
| Airandópolis                               | 19       | 16<br>16 | 9,350            | 8.094            | 3.465<br>2.144 | 2.0        |  |
| Ancora                                     | 19       | 16       | 15.238           | 11.741           | 3.157          | 1.7        |  |
| Arassol<br>Aococa<br>Aogi das Cruzes       | 19       | 18       | 29.215           | 20.388           | 21,603         | 10.5       |  |
| togi-Mirim                                 | 19       | 17       | 11.282           | 6.566            | 4.792          | 2.0        |  |
| Nonte Aprazivel                            | 19       |          | 3.578            | 44 400           | 548            |            |  |
| lôvo Horizonte                             | 19       | 16       | 14.385           | 11.182           | 2.852<br>4.589 | 1.6<br>2.1 |  |
| Olimpia                                    | 19       | 16       | 19.298<br>10.932 | 13.395           | 4,389          | 2.1        |  |
| Orlândia<br>Osasco                         | 18       | 18       | 17.452           | 11.804           | 23.076         | 8.6        |  |
| osvaldo Cruz                               | 19       | 17       | 33.659           | 25.839           | 5.531          | 2.5        |  |
| Ourinhos                                   | 19       | 16       | 39.898           | 25.988           | 12.643         | 9.0        |  |
| acaembu                                    | 19       | 16       | 13.167           | 7.987            | 1.892          | 9          |  |
| Paraguaçu Paulista                         | 19       |          | 10.776           |                  | 1.668          |            |  |
| aulo de Faria                              | 19<br>19 | 16       | 2.279<br>4.600   | 2.713            | 631<br>710     | 3          |  |
| Penánolis                                  | 19       | 16       | 39.744           | 28.427           | 5.786          | 3.8        |  |
| ederneiras<br>Penápolis<br>Pereira Barreto | 19       |          | 20,073           |                  | 2,863          |            |  |
| indamonhangaba                             | 19       | 15       | 13.282           | 10.654           | 3.373          | 2.0        |  |
| inhal                                      | 19       | 17       | 14.065           | 9.007            | 4.542          | 1.7        |  |
| iracicaba                                  | 19       | 16       | 81.510           | 54.792           | 34.223         | 16.0       |  |
| iraju                                      | 19       | 16<br>16 | 9.509<br>12.993  | 5.574<br>11.665  | 1.962<br>2.427 | 2.3        |  |
| irajui<br>Pirassununga                     | 19       | 17       | 11.462           | 10.340           | 3.028          | 1,8        |  |
| ompėla                                     | 19       | 15       | 15,943           | 11.673           | 2.997          | 1.3        |  |
| Orto Ferreira                              | 19       | 17       | 7.287            | 4.392            | 1.688          | 9          |  |
| residente Prudente                         | 19       | 16       | 117.626          | 83.049           | 58.227         | 38.4       |  |
| residente Venceslau                        | 19       | 16       | 26.675           | 20.912           | 6.843          | 5.1        |  |
| romissão                                   | 19       | 11       | 12.916           | 6.642            | 2,331<br>1,917 | 7          |  |
| Rancharia                                  | 19<br>19 | 16       | 10.094<br>9.794  | 7.064            | 1.850          | 1.3        |  |
| Registro                                   | 18       | 16       | 198.535          | 152.788          | 79.983         | 46.5       |  |
| Rio Claro                                  | 19       | 17       | 21.364           | 13.620           | 9.820          | 4.4        |  |
| anta Bárbara d'Oeste                       | 19       | 16       | 5.962            | 4.066            | 2.726          | 1.1        |  |
| Santa Cruz do Rio Pardo                    | 19       | 15       | 13.332           | 9.317            | 4.768          | 2.0        |  |
| anta Fé do Sul (2)                         | 16       |          | 10.123           |                  | 1.701<br>4.559 |            |  |
| anto Anastácio                             | 19<br>19 | 16       | 12.320<br>62.477 | 46.854           | 78,390         | 49.5       |  |
| anto Andre                                 | 18       | 17       | 242.692          | 197.472          | 335.719        | 187.4      |  |
| ão Bernardo do Campo                       | 18       | 17       | 32.625           | 21.051           | 62.795         | 40.0       |  |
| ao Caetano do Sul                          | 19       | 18       | 30.461           | 22.738           | 32.761         | 16.6       |  |
| ão Carlos                                  | 19       | 16       | 53.201           | 37.756           | 18.047         | 8.5        |  |
| ao João da Boa Vista                       | 19       | 16       | 25.148           | 17.706           | 6.812<br>3.898 | 3.6<br>2.4 |  |
| ão José do Rio Pardo                       | 19<br>18 | 15<br>16 | 19.978<br>96.637 | 14,908<br>67,998 | 45.412         | 25.7       |  |
| ão José do Rio Prêto                       | 18       | 16       | 53.736           | 34.524           | 18.371         | 11.5       |  |
| ão Manuel                                  | 19       | 16       | 17.427           | 11.234           | 4.319          | 1.7        |  |
| ão Paulo                                   | 18       | 16       | 3.716.125        | 3.050.331        | 6.571.349      | 4.071.6    |  |
| ão Roque                                   | 19       | 16       | 4.098            | 3.637            | 2,606          | 1.2        |  |
| orocaba                                    | 19       | 18       | 52.732           | 39.335           | 34.308<br>809  | 19.8       |  |
| anabi                                      | 19       | 15       | 3.045<br>10.974  | 7.875            | 3.399          | 2.0        |  |
| aquaritingaatui                            | 19       | 17       | 17,219           | 10.539           | 3.922          | 2.1        |  |
| aubaté                                     | 19       | 16       | 28.064           | 23.591           | 13.528         | 7.9        |  |
| rupă                                       | 19       | 17       | 57.153           | 36.727           | 11.812         | 5.7        |  |
| Cupi Paulista                              | 19       | 18       | 18.925           | 14.592           | 2.299          | 1.2        |  |
| Valparaiso                                 | 19       | 16<br>17 | 12.573<br>22,455 | 11.453<br>13.254 | 1,238<br>5,721 | 3,3        |  |
| raná                                       |          |          | 1.046.080        | 650.719          | 687.510        | 347.8      |  |
|                                            |          | 16       |                  | 24.119           | 15,353         | 8.4        |  |
| Apucarana                                  | 19<br>19 | 17       | 33.875<br>35.440 | 20.550           | 13,681         | 5.3        |  |
| Assai                                      | 18       | 15       | 16.624           | 11.941           | 2.843          | 1.5        |  |
| Astorga                                    | 19       | 18       | 10.220           | 8.226            | 2.843<br>2.738 | 1.0        |  |
| Bandeirantes                               | 19       | 16       | 12.951<br>13.650 | 7.746            | 3.654<br>2.315 | 1.6        |  |
| Bela Vista do Paraiso                      | 19       |          |                  |                  |                |            |  |

#### FEVEREIRO

(Continuação)

1967

8.368
9.968
1.255
1.255
1.251
2.033
1.611
2.128
1.051
2.033
1.611
2.128
9.968
2.598
9.968
2.171
1.616
2.189
9.968
2.171
1.616
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.41
3.346
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.347
3.34

| unidades Federadas      | DI         | AS       | NUME              | ERO                                    | NCR\$ 1.000      |              |
|-------------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| E CAMARAS               | 1968       | 1967     | 1968              | 1967 '                                 | 1968             | 1967         |
| iraná (Conclusão)       |            |          |                   |                                        |                  |              |
| CambaráCampo Mourão     | 19<br>19   | 16<br>15 | 15.877<br>9.007   | 11.582<br>5.510                        | 3.758            | 1.81         |
| Cascavel                | 19         | 14       | 10.927            | 4.446                                  | 4.705<br>5.111   | 2.4          |
| Castro                  | 19<br>19   | 17       | 2,052<br>15,358   | 8.576                                  | 1.022<br>3.851   | 1.7          |
| Cornélio Procópio       | 18         | 15       | 35.367            | 28.071                                 | 11.833           | 4.9          |
| Cruzeiro do Oeste       | 19.<br>19  | 17       | 12.719<br>299.424 | 207.783                                | 2.630<br>325.921 | 169.6        |
| Foz do Iguaçu           | 19<br>19   |          | 8.292<br>4.274    |                                        | 4.546            |              |
| duaira                  | 18         | _        | 3.076             | _                                      | 2.397<br>469     |              |
| luarapuavabaiti         | 18<br>19   | 15       | 7.258<br>3.013    | 4.400                                  | 5.621<br>829     | 4.4          |
| rati                    | 19         | _        | 2.008             | _                                      | 1,692            |              |
| vaiporāacarèzinho       | 18<br>19   | 15<br>18 | 5.207<br>13.999   | 3.435<br>7.918                         | 1,566<br>3,521   | 1.0          |
| oanda                   | 19         | _        | 8.963             |                                        | 1.060            |              |
| ondrina                 | 19<br>19   | 17<br>15 | 125.886<br>10.189 | 88.105<br>7.616                        | 94.565<br>2.549  | 51.6<br>1.3  |
| Maringá                 | 18         | 16       | 98.992            | 69.747                                 | 57.163           | 36.1         |
| Nova Esperança          | 19<br>19   | 16       | 31.069<br>3.932   | 21.216                                 | 7.914<br>1.265   | 4.8          |
| Paranaguá               | .19<br>19  | 16       | 22.762            | 15.506<br>29.005                       | 33.322<br>10.563 | 16.5<br>6.6  |
| Pato Branco             | 19         | 17<br>15 | 40.015<br>7.820   | 3.402                                  | 3.032            | 1.0          |
| Ponta Grossa            | 18<br>18   | 18       | 27.489<br>4.310   | 20.158                                 | 19.656<br>641    | 13.5         |
| Rolândia                | 19         | 16       | 24.180            | 20.590                                 | 13.651           | 4.1          |
| anto Antônio da Platina | 19<br>19   | 17       | 10.717<br>1.628   | 7.780                                  | 2.582<br>378     | 1.2          |
| ião Mateus do Sul       | 19         |          | 2.838             | _                                      | 2,412            |              |
| Toledo                  | 19<br>19   | _        | 4.729<br>31.845   |                                        | 1.937<br>9.111   |              |
| Jmuarama                | 19         | 17       | 8.878             | 6.224                                  | 4.324            | 2.2          |
| Urai                    | 19         | 16       | 9,220             | 7.067                                  | 1.329            | 8            |
| nta Catarina            |            |          | 187.672           | 114.967                                | 123.788          | 62.6<br>13.3 |
| Blumenau                | 19<br>4    | 17       | 37.577<br>2.268   | 27.711                                 | 20.553<br>583    | 10.0         |
| Chapecó                 | 19         |          | 2.893             | 3.128                                  | 2.184<br>6.774   | 2.5          |
| Criciuma                | 19<br>18   | 16       | 7.194<br>3.717    |                                        | 1.231            |              |
| florianopolis,          | 18<br>19   | 17       | 38.421<br>10.380  | 29.289<br>7.179                        | 36.992<br>7.999  | 20.7<br>4.5  |
| tajaiaraguá do Sul      | 19         | 15       | 1.046             |                                        | 537              |              |
| oaçaba                  | 19<br>19   | 15<br>17 | 8,529<br>27,663   | 6.204<br>18.318                        | 6,232<br>18,834  | 2.7<br>9.7   |
| oinvile                 | 19         | 17       | 16,331            | 9.291                                  | 9.073            | 3.7          |
| Mafra                   | . 19<br>19 | 18<br>16 | 7.960<br>9.223    | 4.296<br>5.472                         | 4.091<br>2.886   | 1.4          |
| Rio do Sul              | 19         |          | 2.347             | 4.079                                  | 787<br>4.249     | 2.1          |
| ſubarão                 | 19<br>19   | 17<br>—  | 8.175<br>3.948    | 4,079                                  | 783              |              |
| Grande do Sul           |            |          | 628.234           | 432.262                                | 718.692          | 397.9        |
| Alegrete                | 19         | 15       | 9.514             | 6.389                                  | 1.277            | 1.9          |
| Bage                    | 18<br>19   | 16<br>16 | 11,863<br>3,094   | 9,246<br>1,821                         | 9.196<br>2.845   | 1.4          |
| Bento Gonçaives         | 19         | 16       | 6.650             | 5.971                                  | 3.246<br>493     | 2.3          |
| Camaquã                 | 19<br>19   |          | 909<br>347        | Ξ                                      | 153              |              |
| Canoas                  | 17         | 16       | 12.279            | 8.825<br>4.052                         | 25,476<br>3,219  | 13.5<br>1.9  |
| Caràzinho               | 19<br>19   | 16<br>15 | 7.358<br>15.461   | 8.852                                  | 18,613           | 8.7          |
| Cruz Alta               | 19         | 16       | 13.385            | 7.419<br>867                           | 4.564<br>1.247   | 2.6          |
| Dom Pedrito             | 18<br>19   | 13<br>16 | 1.829<br>6.993    | 4.778                                  | 3.846            | 1.9          |
| Estância Velha          | 19         | _        | 198<br>1.537      | <del>-</del><br>874                    | 259<br>1.302     | 8            |
| Estrêla                 | 19<br>19   | 16       | 438               | ************************************** | 557              |              |
|                         |            |          |                   |                                        |                  | (Contin      |

#### FEVEREIRO

(Conclusão)

| UNIDADES FEDERADAS                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | AS                                                           | NUM                                                                                 | ERO                                                                                            | NCR\$ 1.000                                                                       |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E CAMARAS                                                                                                                                                                                                                                              | 1968                                         | 1967                                                         | 1968                                                                                | 1967                                                                                           | 1968                                                                              | 1967                                                    |
| Rio Grande do Sul (Conclusão)                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                              |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                   |                                                         |
| Getúlio Vargas  ijui Itaqui Jaguarão Julio de Castilhos Lagoa Vermelha                                                                                                                                                                                 | 19<br>19<br>19<br>18                         | 16<br>16                                                     | 1.215<br>11.433<br>4.627<br>1.827                                                   | 6.128<br>3.349                                                                                 | 939<br>5.638<br>1.491<br>1.301                                                    | 2.507<br>906                                            |
| Julio de Castilhos Lagoa Vermelha Lajeado Montenegro                                                                                                                                                                                                   | 18<br>19<br>19<br>18<br>18                   | 16<br>16<br>17<br>18                                         | 611<br>1.781<br>4.652<br>2.079<br>6.493                                             | 868<br>2.763<br>1.419<br>3.997                                                                 | 767<br>875<br>2.369<br>1.770<br>7.238                                             | 529<br>1,355<br>996<br>3,505                            |
| Lajeado Montenegro Nôvo Hamburgo Palmeira das Missões Passo Fundo Pelotas Pôrto Alegre                                                                                                                                                                 | 16<br>18<br>18<br>17                         | 16<br>16<br>16                                               | 2.335<br>11.612<br>29.177<br>352.894                                                | 7.002<br>19.192<br>263.114                                                                     | 870<br>6.844<br>19.456<br>519.785                                                 | 4.214<br>10.455<br>288.706                              |
| Pôrto Alegre Quarai Rio Grande Rio Pardo Rio Pardo Rosario do Sul Santa Cruz do Sul Santa Maria Santana do Livramento Santa Rosa Santa Vitória do Palmar Santiago Santo Angelo São Borja São Gabriel São Leopoldo São Loujenço do Sul São Luis Gonzaga | 19<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19       | 17<br>16<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16                       | 3.299<br>16.814<br>1.005<br>4.459<br>5.617<br>11.891<br>10.160<br>9.245             | 11.446<br>794<br>2.700<br>3.877<br>7.475<br>7.811<br>4.396                                     | 1 . 202<br>12 . 995<br>542<br>1 . 260<br>8 . 324<br>9 . 923<br>6 . 406<br>4 . 349 | 7.146<br>437<br>742<br>5.192<br>6.754<br>4.371<br>1.895 |
| Santa Vitória do Palmar Santiago Santo Angelo São Borja São Gabriel São Leopoldo São Lourenço do Sul                                                                                                                                                   | 10<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19             | 15<br>18<br>16<br>17                                         | 1,354<br>2,080<br>6,135<br>5,466<br>4,026<br>5,006<br>490                           | 3.658<br>2.543<br>3.048<br>3.217                                                               | 695<br>966<br>4.887<br>2.322<br>2.498<br>5.178<br>261                             | 2.493<br>1.507<br>1.759<br>2.713                        |
| São Luis Gonzaga<br>Taquara<br>Tupanciretă<br>Uruguaiana<br>Vacaria                                                                                                                                                                                    | 19<br>19<br>19                               | 16<br>16<br>18<br>16<br>17                                   | 1.594<br>2.307<br>874<br>11.991<br>1.830                                            | 1.285<br>1.792<br>585<br>9.696<br>1.013                                                        | 856<br>1.667<br>676<br>5.841<br>2.208                                             | 652<br>894<br>757<br>4.491<br>885                       |
| Mato Grosso                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                              | 182.882                                                                             | 121.284                                                                                        | 112.100                                                                           | 75.876                                                  |
| Aquidauana Cáceres Campo Grande Corumbá Cuiabá Dourados Paranaíba Ponta Porã Três Lagoas                                                                                                                                                               | 19<br>17<br>19<br>17<br>18<br>18<br>19<br>19 | 13<br>15<br>16<br>11<br>15<br>15<br>———————————————————————— | 9.916<br>9.986<br>54.104<br>18.412<br>30.461<br>22.999<br>3.039<br>12.335<br>21.630 | 4.948<br>5.358<br>52.751<br>11.746<br>19.688<br>14.479<br>———————————————————————————————————— | 2.950<br>2.083<br>40.239<br>9.608<br>32.607<br>11.823<br>910<br>3.033<br>8.847    | 1,701<br>945<br>42,887<br>5,067<br>16,258<br>4,981<br>  |
| Goiás                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                              | 282.875                                                                             | 155.723                                                                                        | 209.098                                                                           | 86,849                                                  |
| Anápolis Catalão Catalão Ceres Goiânia Goiatuba Inhumas Ipameri Itumbiara Jaraguá Jatai Morrinhos Pires do Río Rio Verde                                                                                                                               | 19<br>19<br>19<br>19<br>18                   | 16<br>15<br>6<br>18<br>——————————————————————————————————    | 28.877<br>3.636<br>4.842<br>175.687<br>2.701<br>7.043                               | 13.941<br>2.207<br>882<br>105.956<br>2.700                                                     | 19.651<br>2.475<br>1.327<br>158.016<br>799<br>1.739                               | 8,380<br>770<br>224<br>69,986<br>—<br>648               |
| Ipameri<br>Itumbiara<br>Jaraguá<br>Jatai<br>Morrinhos                                                                                                                                                                                                  | 19<br>18<br>19<br>19                         | 17<br>16                                                     | 2.805<br>20.296<br>1.931<br>14.176<br>4.988                                         | 12.187<br>8.610                                                                                | 727<br>12.317<br>292<br>5.012<br>1.310                                            | 3,270<br>1,676                                          |
| Pires do Rio<br>Rio Verde                                                                                                                                                                                                                              | 19 -                                         | 16<br>16                                                     | 6.526<br>9.367                                                                      | 3.921<br>5.319                                                                                 | 1.774<br>3.659                                                                    | 882<br>1.013                                            |
| Distrito Federal                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                           | 17                                                           | 166.240                                                                             | 116.534<br>116.534                                                                             | 179.033<br>179.033                                                                | 88.917<br>88.917                                        |
| Brasilia                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                           | 17                                                           | 166.240                                                                             | 110.334                                                                                        | 119,033                                                                           | 60.911                                                  |
| BRASII,                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                              | . 15.210.294                                                                        | 11.284.998                                                                                     | 17.614.328                                                                        | 10,488.852                                              |

<sup>(1).</sup> Suspendeu o serviço em 31-10-1967. — (2) Iniciou o serviço em 6-2-68. — (3) Iniciou o serviço em 22-2-1968

#### COMERCIO EXTERIOR

#### EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

#### JANEIRO/MARÇO

VOLUME

| nnonumae +                  |           |           | '+ OU - EM 1968       |                   |  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|--|
| PRODUTOS '                  |           | TONELADAS | %                     |                   |  |
| Manufaturados (1)           | 124,490   | 113,583   | + 10.907              | + 9,6             |  |
| Açúcar                      | 280.523   | 270.879   | + 9.644               | + 3,6             |  |
| Minério de ferro — hematita | 2.968.106 | 2.818.163 | 149.943               | + 5.3             |  |
| Pinho serrado               | 167.412   | 149.442   | + 17.970              | + 12,0            |  |
| Algodão em rama             | 20,929    | 34.333    | - 13,404              | - 39,0            |  |
| Cacau — amêndoas            | 16.828    | 35.339    | - 18.511              | — 52.4            |  |
| Cacau — manteiga            | 5,988     | 5.249     | + 739                 | 1 4- 14.1         |  |
| .ā                          | 10.398    | 8.567     | + 1.831               | + 21,4            |  |
| Carne bovina                | 11,106    | 851       | + 10.255              | +1.205,1          |  |
| oleo de mamona              | 14.841    | 14.440    | 401                   | + 2,8             |  |
| Couros e peles              | 6.584     | 8.236     | 1.652                 | <u> </u>          |  |
| umo em fôlhas               | - 11,889  | 14.545    | 2,656                 | 18,3              |  |
| Amendoim — farelo e torta   | 45.572 .  | 33.960    | + 11.612              | <del>  </del>     |  |
| Sisal ou agave              | 26,727    | 29.325    | - 2.598               | - 8,9             |  |
| Minério de manganês         | 154.803   | 91.822    | + 62.981              | + 68.6            |  |
| Cêra de carnaúba            | 3.580     | 3.523     | + 57                  | + 1.6             |  |
| Madeira — jacarandá         | 5.648     | 1.956     | - - 3.692             | + 188,8           |  |
| Soja — farelo e torta       | 26,410    | 10.741    | 15,669                | + 145.9           |  |
| Wilho em grão               | 37.751    |           | + 37.751              | + 100,0           |  |
| Pimenta em grão             | 2,660     | 2.406     | + 254                 | + 10.6            |  |
| Banana                      | 38,214    | 43.165    | 4.951                 | 11.5              |  |
| Erva-mate                   | 5,027     | 6.134     | - 1.107               | - 18,0            |  |
| agosta                      | 326       | 127       | + 199                 | + . 156,7         |  |
| Soja — grão                 | 10.550    |           | - <u>-</u> 10.550     | + 100,0           |  |
| Castanha do Brasil          | 899       | 1.384     | - 485                 | - 35,0            |  |
| Amendoim em grão            | 2.185     | 8.043     | - 5.858               | - 72,S            |  |
| óleo de oiticica            | 1.627     | 3.853     | - 2.226               | 57,8              |  |
| Outros produtos             | 243,176   | 186.371   | <del>- -</del> 56.805 | + 30.5            |  |
| 7 1                         |           |           |                       |                   |  |
| ***TOTAL                    | 4,244,249 | 3.896.437 | +347.812              | + (8.9            |  |
| Cati em grão                | 260,460   | 207.333   | + 53.127              | <del>+</del> 25,6 |  |
| Café em grão                | 2.527     | 1,303     | 1,224                 | + 93.9            |  |
| 2010 3010VC1 (2)            | 2.521     |           |                       |                   |  |
| , TOTAL GERAL               | 4.507.236 | 4.105.073 | +402.163              | <del> </del> 9,8  |  |

<sup>(1)</sup> Classes 5, 6, 7 e 8 da N.B.M.(2) Refere-se apenas ao período janeiro/fevereiro.

NOTA — Dados sujeitos a retificação.

FONTES: 1967 — SEEF do Ministério da Fazenda.

1968 — Café: Dados fornecidos pelo IBC. O seu preço, em março, foi estimado a US\$ 40,50 por saca.

Outros produtos — CACEX/SEEST — Dados extraídos das guias de embarque.

#### COMERCIO EXTERIOR

#### EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

|                             |                | VAI     | VALOR MÉDIO<br>US\$/t |           |       |                 |          |
|-----------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------|-------|-----------------|----------|
| PRODUTOS                    | 1968 1967 + ou |         |                       | - EM 1968 |       | 1050            | 1967     |
|                             | US\$ 1 000 fob |         |                       | %         |       | 1968            |          |
| Manufaturados (1)           | 28.387         | 27.947  | + 440                 | +         | 1.6   | 228,03          | 246,05   |
| Açúcar                      | 25.214         | 15.276  | + 9.938               | +         | 65,1  | 89.88           | 56,39    |
| Minério de ferro — hematita | 22.867         | 21.524  | + 1.343               | +         | 6.2   | 7,70            | 7,64     |
| Pinho serrado               | 13.321         | 11.951  | + 1.370               | +         | 11,5  | 79,57           | 79,97    |
| Algodão em rama             | 12.072         | 16.094  | 4.022                 |           | 25,0  | 576,80          | 468,76   |
| Cacau — amêndoas            | 10.490         | 17.482  | - 6.992               | _         | 40,0  | 623,37          | 494,69   |
| Cacau — manteiga            | 8.544          | 5.725   | + 2.819               | +         | 49,2  | 1.426,85        | 1.090,68 |
| Lā                          | 7.612          | 8.725   | - 1.113               | _         | 12.8  | 732.06          | 1.018,44 |
| Carne bovina                | 6.442          | 550     | + 5.892               | +1.0      | 071,3 | 580,05          | 646,30   |
| Óleo de mamona              | 6.319          | 3.677   | + 2.642               | +         | 71,9  | 425,78          | 254,64   |
| Couros e peles              | 6.017          | 7.426   | - ,1.409              | _         | 19.0  | 913.88          | 901,65   |
| Fumo em fôlhas              | 4.860          | 5.735   | <b>–</b> 875          | _         | 15.3  | 408,78          | 394,29   |
| Amendoim farelo e torta     | 3.586          | 2.720   | + 866                 | +         | 3.2   | 78.69           | 80.09    |
| Sisal ou agave              | 3.317          | 4.061   | 744                   | *         | 18,3  | 124,11          | 138,48   |
| Minério de manganês         | 3.296          | 2.440   | -l- 856               | 4         | 35,1  | 21,29           | 26.57    |
| Cêra de carnaúba            | 2.485          | 2.373   | + 112                 | +         | 4.7   | 694.13          | 673,57   |
| Madeira — jacarandá         | 2.361          | 647     | + 1.714               |           | 264,5 | 418,02          | 330,77   |
| Soja — farelo e torta       | 2.134          | 953     | + 1.181               |           | 123.9 | 80.80           | 88.73    |
| Milho em grão               | 1.937          | -       | + 1.937               |           | 100,0 | 51,31           | 00.10    |
| Pimenta em grão             | 1.592          | 1.772   | - 180                 |           | 10.2  | 598.50          | 736,49   |
| Banana                      | 1.252          | 1.513   | - 261                 | _         | 17,3  | 32,76           | 35,05    |
| Erva-mate                   | 1.084          | 1.261   | 177                   |           |       | 215.64          | 205.58   |
| bagosta                     | 1.023          | 352     | + 671                 |           | 14,0  | 3.138.04        | 2.771,65 |
|                             | 997            | 332     | + 997                 |           |       |                 | 2.111,03 |
| Soja — grão                 | 530            | 911     | - 381                 |           | 100.0 | 94,50<br>589,54 | 658,24   |
| Amendoim em grão            | 504            |         |                       |           | 41,8  |                 |          |
|                             |                | 1.999   | 1.495<br>887          |           | 74,8  | 230.66          | 248,54   |
| Outros produtos             | 348            | 1.235   | 1,477                 |           | 71,8  | 213.89          | 320.53   |
| Outros produtos             | 26.030         | 24.235  | + 1.795 ·             | +         | 7.4   | 107.04          | 130.04   |
| TOTAL                       | 204.621        | 188.594 | +16.027               | +         | 8,5   | 48,21           | 48,40    |
| Café em grão                | 177.464        | 152.895 | +24.569               | +         | 16,1  | 681,35          | 737,44   |
| Café solúvel (2)            | 5.065          | 3.394   | + 1.671 ·             | +         | 49.2  | 2.004,35        | 2.604,76 |
| TOTAL GERAL                 | 387.150        | 344.883 | +42.267               | +         | 12.3  | 85,90           | 84,01    |

<sup>(1)</sup> Classes 5, 6, 7 e 8 da N.B.M.(2) Refere-se apenas ao periodo janeiro/fevereiro.

NOTA — Dados sujeitos a retificação.

FONTES: 1967 — SEEF do Ministério da Fazenda.
1968 — Café: Dados fornecidos pelo IBC. O seu preço, em março, foi estimado a US\$ 40,50 por saca.
Outros produtos — CACEX/SEEST — Dados extraídos das guías de embarque.

# COMÉRCIO EXTERIOR

#### IMPORTAÇÃO EFETIVA (\*)

|                                                                        |          |           |          |         |              |                  | 1      |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------------|------------------|--------|-------------------|--|
|                                                                        | . 19     | 68        | . 196    | 7       | + OU EM 1968 |                  |        |                   |  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                          |          |           | US\$ 1   | .000    |              |                  | . %    |                   |  |
|                                                                        | fob (    | cif       | fob      | cif     | fob          | cif              | fob    | cif               |  |
| Animais vivos                                                          | 513      | 555       | 528      | 602     | - 15         | 47               | - 2,84 | 7.81              |  |
| Matérias-primas, em<br>bruto e preparadas                              | ♥ 63.245 | 88.197    | 53.444   | 69.266  | + 9.801      | +18.931          | +18.34 | +27,30            |  |
| Petróleo e deriva-<br>dos                                              | £ 36.127 | 55.158    | 29.560   | 39.200  | + 6.567      | +15.958<br>`     | +22.22 | +40,70            |  |
| Demais produtos .                                                      | 27.118   | 33.039    | 23.884   | 30.066  | + 3.234      | + 2.973          | +13,54 | + 9.89            |  |
| Géneros alimentícios<br>e bebidas                                      | 66.078   | 77.773    | 76.528   | \$8,350 | 10,450       | 10.577           | -13,70 | -12.00            |  |
| Trigo em grão                                                          | 34.936   | 41.508    | 44.010   | 50.377  | - 9.074      | - 8,869          | 20.62  | 17,61             |  |
| Demais produtos .                                                      | 34,142   | \$ 36.265 | 32.518   | 37.973  | 1.376        | - 1.708          | - 4,23 | - 4,50            |  |
| Produtos químicos, farmacêuticos e semelhantes                         | 57.683   | 64.703    | 41.605   | 47.492  | +16.078      | +17.211          | +38,60 | +36,20            |  |
| Maquinaria, veículos, partes e acessórios                              | 127.758  | 135.961   | 92,095   | 96.923  | +35.663      | +39.038          | +38,70 | +40,30            |  |
| Manufaturas classifi- cadas principalmen- te segundo a ma- téria-prima | 49.808   | 55.085    | . 52.764 | 57.768  | — 2.956      | — 2.683          | ~ 5,60 | 4,64              |  |
| Artigos manufatura-<br>dos diversos                                    | 16.196   | 17.483    | 12,100   | 12.808  | ÷ 4.096      | + 4.675          | +33,85 | +36,50            |  |
| Ouro, moedas, tran-<br>sações especials                                |          | 1.408     | 1.282    | 1.351   | + 79         | <del>. </del> 57 | + 6,16 | + 4,22            |  |
| TOTAL                                                                  | 382.642  | 441.165   | 330.346  | 374.560 | +52.296      | +66.605          | +15,83 | <del>+17,78</del> |  |

<sup>(\*)</sup> Levantamento realizado com base nas apurações do SEEF — Ministério da Fazenda.
NOTA — Dados de março de 1968 sujeitos a retificação.

#### **AGÊNCIAS**

#### EM 30 DE MARÇO DE 1968

#### a) UNIDADES FEDERADAS

| RONDÔNIA                                  | União             | Palmares                | Remanso                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| G - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | Uruçuí            | Recife — Centro         | Rui Barbosa             |
| Guajará-Mirim                             |                   | Metropolitana: Santo    | Salvador — Centro       |
| Pôrto Velho                               | CEARÁ             | Antônio                 | Metropolitana: Cida-    |
| ACRE                                      | Aracati           | São Bento do Una        | de Alta                 |
| 110102                                    | Baturité          | São José do Egito       | Santa Maria da Vitória  |
| Cruzeiro do Sul                           | Brejo Santo       | Serra Talhada           | Santo Amaro             |
| Rio Branco                                | Camocim           | Surubim                 | Santo Antônio de Jesus  |
|                                           | Crateús           | Timbaúba                | São Félix               |
| AMAZONAS                                  | Crato             | Vitória de Santo Antão  | Senhor do Bonfim        |
|                                           | Fortaleza         |                         | Serrinha                |
| Itacoatiara                               | Icó               | ALAGOAS                 | Ubaitaba                |
| Manaus                                    | Iguatu            |                         | Valença                 |
| Parintins                                 | Ipu               | Arapiraca               | Vitória da Conquista    |
| Tefé                                      | Itapipoca         | Batalha                 |                         |
| RORAIMA                                   | Juàzeiro do Norte | Maceió                  | MINAS GERAIS            |
| RORAIWA                                   |                   | Palmeira dos Indios     |                         |
| Boa Vista                                 | Maranguape        | Penedo                  | Acesita                 |
| ***************************************   | Quixadá           | Santana do Ipanema      | Aimorés                 |
| PARÁ                                      | Quixeramobim      | União dos, Palmares     | Além Paraiba            |
| IAICA                                     | Russas            | Viçosa                  | Alfenas                 |
| Alenguer                                  | Senador Pompeu    |                         | Almenara                |
| Altamira                                  | Sobral            | SERGIPE                 | Araçuai                 |
| Belém                                     | Ubajara           |                         | Araguari                |
| Bragança                                  | RIO GRANDE DO     | Aracaju                 | Araxá                   |
| Breves                                    | NORTE             | Capela                  | Baependi                |
| Marabá `                                  | NORIE             | Estância                | Bambuí                  |
| Óbidos                                    | Acu               | Itabaiana               | Barbacena               |
| Santarém                                  | Caicó             | Lagarto                 | Belo Horizonte — Centro |
|                                           | Currais Novos     | Nossa Senhora da Glória | Metropolitana: Barro    |
| AMAPA                                     | Macau             | Propriá                 | Prêto                   |
| 20070000                                  | Mossoró           |                         | Bicas                   |
| Macapá                                    | · Natal           | BAHIA .                 | Boa Esperança           |
|                                           | Nova Cruz         | Alagoinhas              | Bocaiúva                |
| MARANHÃO                                  | 14072 0102        | Amargosa .              | Bom Despacho            |
|                                           | PARAÍBA           | Barra                   | Bom Sucesso             |
| Bacabal                                   |                   | Barreiras               | Campo Belo              |
| Brejo                                     | Areia             | Caetité                 | Capelinha               |
| Carolina                                  | Bananeiras        | Canavieiras             | Carangola               |
| Caxias                                    | Cajàzeiras        | Caravelas               | Caratinga               |
| Codó                                      | Campina Grande    | Coaraci                 | Carlos Chagas           |
| Grajaŭ                                    | Catolé do Rocha   | Cruz das Almas          | Carmo do Paranaiba      |
| Imperatriz                                | Cuité             | Esplanada               | Cássia                  |
| Itapecuru-Mirim                           | Guarabira         | Feira de Santana        | Cataguases              |
| Pedreiras                                 | Itabaiana         | Ibicaraí                | Cidade Industrial       |
| Pindaré-Mirim                             | João Pessoa       | Ilhéus                  | Conceição do Mato Den-  |
| Pinheiro                                  | Monteiro          | Ineus<br>Ipiaú          | tro                     |
| São João dos Patos                        | Patos             | Ipiau<br>Irará          | Conselheiro Lafaiete    |
| São Luis                                  | Piancó            | Irara<br>Irecê          | Conselheiro Pena        |
|                                           | Pombal ·          | Itaberaba               | Coração de Jesus        |
| PIAUI                                     | Sapé .            | Itaberaba<br>Itabuna    | Corinto                 |
| Dom Torus                                 |                   |                         | Coromandel              |
| Bom Jesus                                 | PERNAMBUCO        | Itajuípe<br>Itambé      | Curvelo                 |
| Campo Maior                               |                   | Itambé                  | Ouz velo                |

(Continua)

Diamantina

Divinópolis

Espinosa

Dores do Indalá

Estrêla do Sul Formiga Francisco Sá Frutal

Itapetinga Jacobina

Jequié

Juàzeiro

Lençóis

Nazaré

Poções

Mundo Nôvo

Paulo Afonso

Afogados da Ingàzeira

Araripina

Caruaru

Goiana

Limoeiro

Garanhuns

Arcoverde Bom Conselho

Corrente

Floriano

Luzilândia

Piracuruca

São João do Piauí Teresina

Piripiri

Parnaíba Picos

#### **AGÊNCIAS**

#### EM 30 DE MARÇO DE 1968

(Continuação)

a) UNIDADES FEDERADAS

|  | GER. |  |
|--|------|--|
|  |      |  |
|  |      |  |

Governador Valadares

Governador Guanhães Guaxupé Inhapim Ipanema Itajubá Itanhandu Itaúna Ituiutaba

Januária Jequitinhonha Juiz de Fora Lavras

Leopoldina Machado Manhuaçu Manhumirim Mantena Medina

Monte Carmelo Montes Claros Muriaé Muzambinho Nanuque Oliveira Ouro Fino Ouro Prêto

Pará de Minas Paracatu Passos Patos de Minas

Patrocinio Pedra Azul Pirapora

Poços de Caldas Ponte Nova Pouso Alegre

Pouso Alegre Prata Raul Soares Resplendor Rio Pomba

Sacramento Santa Maria do Suaçuí Santos Dumont

São Francisco
São Gotardo
São João del Rei
São João Nepomuceno
São Sebastião do Paraíso
Sete Lagoas
Teófilo Otoni

Três Corações Três Pontas Tupaciguara Ubá Uberaba Uberlândia

Unai Varginha Viçosa

#### ESPÍRITO SANTO

Alegre'

Cachoeiro de Itapemirim

Colatina
Guaçuí
Itapemirim
Linhares
Mimoso do Sul
Santa Teresa
São Mateus
Vitória

#### RIO DE JANEIRO

Angra dos Reis Barra do Piraí Barra Mansa Bom Jesus do Itaba-

poana Cabo Frio Campos Cantagalo

Duque de Caxias Itaperuna Macaé Niterói Nova Friburgo Nova Iguaçu Petrópolis Resende Rio Bonito

Santo Antônio de Pádua

São Fidélis São Gonçalo Três Rios Valença Volta Redonda

#### GUANABARA

Rio de Janeiro — Centro

Metropolitanas:
Bairro Peixoto
Bandeira
Bangu
Botafogo
Campo Grande
Cinelândia
Copacabana
Del Castilho
Deodoro
Glória
Governador
Jacaré
Jacarepaguá
Leblon

Leblon Madureira Méier Penha Praça Mauá Ramos São Cristóyão Saúde

Tijuca Tiradentes Vicente de Carvalho Visconde de Pirajá

#### SÃO PAULO

Adamantina

Americana Amparo Andradina Araçatuba Araraquara Araras Assis Atibaia Avaré Bariri Barretos Batatais Bauru Bebedouro Birigui Botucatu Bragança Paulista

Cafelândia

Casa Branca
Catanduva
Chavantes
Cruzeiro
Dracena
Fernandópolis
Franca
Garça
Guaira
Guararapes
Guaratinguetá
Guarulhos
Ibitinga
Igarapava

Itapetininga Itapeva Itapira Itápolis Itararé Itu Ituverava Jaboticabal Jales

Jaú Jundiaí Lençois Paulista Limeira

Lucélia Marilia Martinópolis Matão Mirandópolis

Lins

Mirassol Mococa

Mogi das Cruzes Mogi-Mirim Monte Aprazivel Nhandeara Nova Granada

Nôvo Horizonte Olimpia Orlândia Osasco

Osvaldo Cruz
Ourinhos
Pacaembu
Paraguacu Pau

Paraguaçu Paulista Paulo de Faria Pederneiras Penápolis Pereira Barreto Pindamonhangaba Pinhal

Pinhal
Piracicaba
Piraju
Pirajui
Pirassununga
Pompéia
Pôrto Ferreira
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Promissão

Promissão
Rancharia
Registro
Ribeirão Bonito
Ribeirão Prêto
Rio Claro

Santa Bárbara d'Oeste Santa Cruz do Rio Pardo Santa Fé do Sul (\*) Santo Anastácio Santo André

São Bernardo do Campo São Caetano do Sul

São Carlos

São João da Boa Vista São José do Rio Pardo São José do Rio Prêto São José dos Campos

São Manuel São Paulo — Centro

Metropolitanas:
Bom Retiro
Brás
Cambuci
Ipiranga
Jabaquara
Jaguaré
Luz

Mooca N.º Senhora da Lapa Paraiso

(Continua

#### **AGÊNCIAS**

#### EM 30 DE MARÇO DE 1968

a) UNIDADES FEDERADAS

(Continuação)

| DAU | PAULU |
|-----|-------|
|     |       |

Penha de França

Pinheiros

Santo Amaro Paulista

São Miguel Paulista

Tatuapé

Vila Maria

Vila Prudente

São Roque Sorocaba

Tanabi

Taquaritinga

Tatui

Taubaté Tupă

Tupi Paulista

Valparaiso

Votuporanga

#### PARANA

Antonina Apucarana

Arapongas Assai

Astorga

Bandeirantes Bela Vista do Paraiso

Campo Mourão

Cascavel

Castro

Cianorte

Cornélio Procópio Cruzeiro do Oeste

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guaira

Guarapuava

Ibaiti

Irati

Ivaiporă

Jacarezinho

Lapa

Londrina

Mandaguari

Maringá Moreira Sales

Nova Esperança

Nova Londrina

Palmas

Paranaguá Paranavai

Pato Branco

Ponta Grossa

Porecatu

Ribeiro do Pinhal

Rolandia

Santo Antônio da Pla-

tina

São Mateus do Sul

Telêmaco Borba

Toledo

Umuarama União da Vitória

#### SANTA CATARINA

Araranguá Blumenau Brusque Caçador

Canoinhas

Capinzal

Chapecó

Concórdia Criciuma

Curitibanos

Florianópolis

Itajai

Jaraguá do Sul

Joaçaba

Laguna

Lales

Mafra

Rio do Sul

São Francisco do Sul

São Joaquim

São Miguel d'Oeste

Timbó

Tubarão Videira

Xanxerè

RIO GRANDE DO SUL

Alegrete

Arrolo Grande

Bagé Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Camaquã

Candelária Canguçu

Canoas

Caràzinho

Caxias do Sul

Cruz Alta

Dom Pedrito

Encantado

Encruzilhada do Sul

Erechim

Estància Velha

Estrêla

Farroupilha Garibaldi

Getúlio Vargas

Gramado

Guaiba Guaporé Ijui

Itaqui

Jaguarão

Júlio de Castilhos Lagoa Vermelha

Lajeado

Montenegro

Nova Prata Nôvo Hamburgo

Palmeiras das Missões

Passo Fundo

Pelotas

Pôrto Alegre - Centro

Metropolitanas:

Farrapos

Passo da Areia

Quatai

Rio Grande

Rio Pardo

Rosário do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santana do Livramento

Santa Rosa Santa Vitória do Palmar

Santiago

Santo Angelo . Santo Antônio da Pa-

trulha

São Borja São Francisco de Assis

São Gabriel

São Jerônimo

São Leopoldo São Lourenço do Sul

São Luis Gonzaga

São Sepé

Sapiranga Sarandi

Tapes

Taquara

Três Passos

Tupanciretă

Uruguaiana

Vacaria

Veranópolis Viamão

MATO GROSSO

Alto Araguaia Aquidauana

Barra do Garças Bela Vista Cáceres

Campo Grande Corumbá

Coxim Cuiabá

Dourados Guia Lopes da Laguni

Guiratinga Maracaju Miranda

Paranaiba Poconé Ponta Poră

Poxoréu Rondonópolis

Rosário Oeste (\*) Três Lagoas

GOIÁS

Anápolis Anicuns Araguaina

Arraias Buriti Alegre

Caiapônia Catalão

Pormosa.

Goiandira

Goiânia

Golás Goiatuba

Inhumas

Iporá

Itapuranga

Jarasuá

Jatai Juçara

Mineiros Morrinhos

Orizona Palmeiras de Goiás Piracanjuba

Pires do Rio Porangatu

Posse

Uruaçu

Quirinópolis Rio Verde São Luis de Montes Belo

DISTRITO FEDERAL

Brasilia - Central

<sup>(\*)</sup> Inaugurada em 1968.

#### AGÊNCIAS EM 30 DE MARÇO DE 1968

b) EXTERIOR

#### PAISES

CIDADES

Argentina Bolívia Bolívia Chile Paraguai Uruguai

Buenos Aires La Paz Santa Cruz de la Sierra Santiago Assunção Montevidéu

#### c) EM INSTALAÇÃO

Abaeté (MG) Acopiara (CE) Alecrim — Metropolitana Natal (RN) Amambai (MT) Antônio Prado (RS) Aparecida do Tabuado (MT) Aratu — Metropolitana Salvador (BA) Augusta — Metropolitana São Paulo (SP) Avenida — Metropolitana Rio de Janeiro (GB) Barreiro — Metropolitana Belo Horizonte (MG) Barreiros (PE) Belènzinho — Metropolitana São Paulo (SP) Belo Jardim (PE) Betim (MG) Boa Vista - Metropolita-

na Recife (PE)

Brumado (BA) Cabo (PE) Caçapava do Sul (RS) Oampina - Metropolitana Goiânia (GO) Campina Verde (MG) Campo Largo (PR) Campos Novos (SC), Campos Sales (CE) Capivari (SP) Carpina (PE) Castanhal (PA) Castro Alves (BA) Cêrro Largo (RS) Diadema (SP) Faxinal do Soturno (RS) Frederico Westphalen (RS) Freguesia do Ó — Metropolitana São Paulo (SP) Giruá (RS) Goianésia (GO) Ibirama (SC)

Ibirubá (RS) Indianópolis - Metropolitana São Paulo (SP) Itabira (MG) Itaguaí (RJ) Jacarei (SP) João Câmara (RN) José de Alencar — Metropolitana Fortaleza (CE) Macarani (BA) Magé (RJ) Mauá (SP) Nova Andradina (MT) Nova Iorque (Estados Unidos da América) Nova Venécia (ES) Osório (RS) Panambi (RS) Paranacity (PR) Pinheiro Machado (RS) Pontalina (GO) Porteirinha (MG)

Pôrto Murtinho (MT)

Riachão do Jacuípe (BA) Santa Cruz (RN) Santa Cruz de Capibaribe (PE) Santa Helena de Goiás São Bento do Sul (SC) São João do Meriti (RJ) São Sebastião (SP) Setor de Indústria e Abastecimento - Metropolitana Brasília (DF) Suzano (SP) Tabatinga (AM) Tapera (RS) Taquari (RS) Teresópolis (RJ) Tieté (SP) Três de Maio (RS) Venâncio Aires (RS) Venceslau Brás (PR) Vila Velha (ES)

#### MUSEU E BIBLIOTECA DO BANCO DO BRASIL

Av. Rio Branco, 65 - 16.º - Rio de Janeiro, GB

Biblioteca Especializada

(Economia, Firmanças, Estatística, Geografia, Numismática)

Franqueados ao público das 12 às 17 horas (exceto aos sábados e domingos)

# BANCO do BRASIL

### O MAIOR BANCO DA AMÉRICA LATINA

eficiência e solidez a serviço do desenvolvimento nacional

Desde sua criação, em 1854, vem o BB participando inten samente do Desenvolvimento Nacional, alicerçando as atividade produtivas em tôda as suas fases.

Presente mesmo nos mais longínquos rincões brasileiros, suc assistência se efetiva através de mais de 650 Agências, nas quais em 31-12-67, os saldos dos empréstimos à iniciativa privada atingiam NCr\$ 3,7 bilhões, equivalente a 1/3 do volume da aplicações de tôda a Rêde Bancária Nacional.

Através da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, o BE assistiu durante o ano de 1967 a 481.921 agricultores, além de conceder 389 empréstimos a Cooperativas Agropecuárias que beneficiaram cêrca de 150.000 associados.

O BB administra, também, 355 Câmaras de Compensação distribuídas por todo o território nacional, onde, em 1967, foram compensados 179 milhões de cheques, no total de NCr\$ 178 bilhões.

Dispondo de recursos cujo saldo montou a mais de NCr\$ 15,4 bilhões, em 31-12-67, o BB é o 36.º Banco do mundo em volumo de depósitos, o 23.º em total de Ativo e indiscutivelmente o MAIOR BANCO DA AMÉRICA LATINA.





## LEGISLAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Publicação no Diário Oficial do 1.º Trimestre de 1968

LEIS COMPLEMENTARES

LEIS

DECRETOS-LEIS

DECRETOS

DECRETOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

DECRETO N.º 62.141

### LEGISLAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

#### LEIS COMPLEMENTARES

3 — 7-12-67 — Dispõe sôbre os Orçamentos Plurianuais de Investimentos e dá outras providências — D. U. 27-3-68.

#### LEIS

- 5.378 15-12-67 Retifica a Lei n.º 5.189, de 8 de dezembro de 1966 (Receita e Despesa da União) D. O. 18-12-67. Retificada no D. O. 1-2-68.
- 5.384 14-2-68 Concede estímulos à indústria de artefatos têxteis e dá outras providências D.O. 19-2-68.
- 5.386 21-2-68 Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério das Comunicações, o crédito especial de NOr\$ 2.000.000, para o fim que especifica D.O. 22-2-68
- 5.395 23-2-68 Dispõe sôbre os "cofres de carga" e altera o artigo 9.º do Decreto-lei n.º 83, de 26 de dezembro de 1966, que dispõe sôbre a cobrança de taxas portuárias D.O. 28-2-68
- 5.396 26-2-68 Acrescenta itens ao art. 165 do Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Reforma Administrativa) D.O. 29-2-68.

#### **DECRETOS-LEIS**

- 343 28-12-67 Altera a legislação do Impôsto Único sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras providências D.O. 29-12-67. Retificado no D.O. 5-1-68.
- 347 29-12-67 Dispõe sôbre a entrega das parcelas pertencentes aos Municípios, do produto da arrecadação de impôsto sôbre circulação de mercadorias D. O. 29-12-67. Retificado no D. O. 5-1-68.
- 349 24-1-68 Altera dispositivos dos Decretos-leis n.ºs 238, de 28 de fevereiro de 1967 (retifica o de n.º 157, de 10 de fevereiro de 1967 estímulos fiscais e incentivos à compra de ações) e 263, da mesma data (que autoriza o resgate dos títulos da Dívida Pública Interna Federal) D. O. 25-1-68.
- 350 2-2-68 Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras providências D. O. 5-2-68.
- 351 7-2-68 Dá nova redação ao artigo 3.º do Decreto-lei n.º 111, de 24 de janeiro de 1967 (Receita e Despesa da União no exercício de 1966) D. O. 8-2-68.

#### DECRETOS

- 61.863 6-12-67 Regulamenta o Decreto-lei n.º 76, de 21 de novembro de 1966 (unidades residenciais em Brasilia) D. O. 8-12-67. Retificado no D. O. 9-1-63.
- 61.946 22-12-67 Ministério da Saúde Crédito suplementar de NCrs 3.575.000 D.O. 26-12-67. Retificado no D.O. 5-1-68.
- 61.952 22-12-67 Presidência da República Crédito suplementar de NCr\$ 1.604.450 D.O 26-12-67. Retificado no D. O. 8-1-68.
- 61.957 22-12-67 Ministério da Saúde Crédito suplementar de NCr\$ 8.367.046,74 D O. 26-12-67. Retificado no D. O. 8-1-68.
- 61.965 22-12-67 Sisal, Safra 1967/68 D.O. 27-12-67. Retificado no D.O 8-1-68.
- 61.966 22-12-67 Preços mínimos básicos para a safra 1968/69. Regiões Norte e Nordeste D. O. 27-12-67. Retificado no D. O. 8-1-68.
- 62.006 -- 29-12-66 -- Dispõe sobre os incentivos previstos no Decreto-lei n.º 55, de 18 de novembro de 1966 (política nacional de turismo) -- D.O. 29-12-67. Retificado no D.O. 9-1-68.
- 62 018 29-12-67 Regimento do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF) D.O. 29-12-67. Retificado no D.O. 8-1-68
- 62.067 5-1-68 Aprova o Regimento Interno da Comissão Executiva do Sal. D.O. 9-1-68. Retificado no D.O. 11-1-68.
- 62.076 8-1-68 Dispõe sôbre a indústria do café solúvel e dá outras providências D.O. 8-1-68. Retificado no D.O. 11-8-68.
- 62.096 11-1-68 Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 meses na forma estabelecida no Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966, e dá outras providências D. O. 11-1-68.
- 62.102 11-1-68 Dispõe sôbre a execução orçamentária e a programação financeira da União, regula a liberação das cotas trimestrais, e dá outras providências D.O. 15-1-68. Retificado no D.O. 18-1-68.
- 62.105 11-1-68 Regulamenta o Decreto-lei n.º 270, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sôbre as receitas do Fundo Aeroviário e os critérios para quantificação e cobrança das taxas aeroportuárias, e dá outras providências D.O. 12-1-68. Retificado no
- 62.113 12-1-68 Dispõe sobre a estruturação da Comissão do Plano do Carvão Nacional, sóbre a importação, consumo e produção de carvão mineral, e dá outras providências. D. O. 16-1-68.
- 62.115 15-1-68 Regulamenta o art. 37 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 (elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) D. O. 16-1-68.
- 62.122 15-1-68 Estabelece normas para o abate de gado bovino no ano de 1968 e determina outras providências D O. 16-1-68.
- 62.124 16-1-68 Institui nôvo modêlo do Livro 9.º, destinado ao Registro de Cédulas de Orédito Rural, de que trata o Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967 D.O. 18-1-68.
- 62 141 18-1-68 Dispõe sôbre modalidades de garantias instituídas pelo Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967; os emolumentos devidos pela inscrição das Cédulas de Crédito Rural e as penalidades a que se sujeitam os Oficiais dos Cartórios do Registro de Imóveis pela não observância dos artigos 34 a 40 do mesmo diploma legal, e dá outras providências D.O. 19-1-68. (\*)
- 62.150 19-1-68 Promulga a Convenção n.º 111 da OIT sôbre discriminação em matéria de emprêgo e profissão D. O. 23-1-68.
- 62.153 19-1-68 Promulga o Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional do Trabalho (1962) D. O. 23-1-68.

<sup>(\*)</sup> Publicado na integra à página 185

- 62·159 19-1-68 Dá nova redação ao artigo 252 do Regulamento Geral da Previdência Social D. O. 24-1-68.
- 62.163 23-1-68 Define a estrutura básica do Ministério da Agricultura e dá outras providências D. O. 24-1-68. Retificado no D. O. 30-1-68.
- 62·192 30-1-68 Altera o parágrafo 1.º do artigo 287 do Regulamento Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.º 60.501, de 14 de março de 1967 D.O. 31-1-68.
- 62.195 31-1-68 Aprova a aplicação de recursos federais provenientes do Salário-Educação D. O. 1-2-68. Retificado no D. O. 6-2-68.
- 62.204 1-2-68 Regulamenta o disposto nas Leis n.ºs 4.669, de 1965, que dispõe sóbre promoção comercial, e 5.025, de 1966, que dispõe sóbre a criação do Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX), e dá outras providências — D.O. 2-2-68.
- 62.214 1-2-68 Dispõe sóbre as atividades do DNOCS e do DNOS e dá outras providências D.O. 2-2-68.
- 62.235 7-2-68 Altera dispositivos do Decreto número 60.079, de 16 de janeiro de 1967, que aprova o "Regulamento Geral do Plano de Valorização Econômica da Amazônia" e dá outras providências D. O. 9-2-68. Retificado no D. O. 15-2-68.
- 62.257 14-2-68 Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 meses, na forma estabelecida no Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966, e dá outras providências -- D. O. 15-2-68.
- 62.259 14-2-68 Altera o parágrafo único do art. 30 do Decreto n.º 61.244, de 28 de agôsto de 1967 (Regulamento da Zona França de Manaus) D.O. 15-2-68. Retificado no D.O. 20-2-68.
- 62.268 15-2-68 Dispõe sóbre o recolhimento de diferenças de preços sóbre estoques de trigo e dá outras providências D. O. 16-2-68. Retificado no D. O. 22-2-68.
- 62.281 20-2-68 Altera o Decreto n.º 61.514, de 12 de outubro de 1967 (Regulamento do Impôsto sôbre Produtos Industrializados) D. O. 21-2-68.
- 62.316 23-2-68 Fixa normas para a execução financeira do Tesouro Nacional, no exercício de 1968, cria fundo de contenção e dá outras providências D.O. 29-2-68. Retificado no D.O. de 6-3-68.
- 62·351 5-3-68 Altera a redação do Decreto n.º 61.083, de 27 de julho de 1967 (Lucro real de emprêsas sujeito à tributação pelo Impôsto de Renda) D.O. 6-3-68.
- 62.381 11-3-68 Publica os indices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 . meses, na forma estabelecida do Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966 e dá outras providências D. O. 12-3-68.
- 62.388 12-3-68 Dispõe sóbre o processo de apuração das infrações à legislação açucareira, por falta de recolhimento das contribuições referidas no Decreto-lei n.º 308, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências D. O. 13-3-68.
- 62.402 14-3-68 Ratifica o contrato de empréstimo celebrado pela União Federal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e dá outras providências D.O. 15-3-68.
- 62.403 14-3-68 Cria o Conselho Consultivo da Indústria Siderúrgica (CONSIDER) D.O. 15-3-68.
- 62.446 21-3-68 Extingue a Caixa de Crédito da Pesca e dá outras providências D.O 22-3-68. Retificado no D.O. 28-3-68.
- 62.447 21-3-68 Atribui competência ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) para fixar novos prazos de inicio da obrigatoriedade de contratar seguros regulamentados pelo Decreto n.º 61.867, de 7 de dezembro de 1967 D. O. 22-3-68.
- 62.458 25-3-68 Regulamenta o Capítulo VIII (Títulos I e II), do Decreto-lei n.º 221, de 28 de fevereiro de 1967 Isenções Gerais e Incentivos para Investimentos na Indústria Pesqueira D. O. 26-3-68.
- 62.460 25-3-68 Regulamenta o Capítulo IV, do Título II, do Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, referente à delegação de competência (Reforma Administrativa) D.O. 26-3-68.

- 62.461 25-3-68 Altera a tabela de salário-mínimo aprovada pelo Decreto n.º 60.231, de 16 de fevereiro de 1967 D.O 26-3-68.
- 62.475 27-3-68 Reduz as aliquotas do Impôsto Unico sôbre lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos D.O. 28-3-68.

#### **DECRETOS LEGISLATIVOS**

- 1 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 334, de 12 de outubro de 1967 (Impôsto único sôbre minerais do País) D. O. 31-1-68.
- 7 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 336, de 24 de outubro de 1967, que altera os critérios de distribuição do Impôsto Único sôbre Energia Elétrica, e dá outras providências D. O. 14-2-68.
- 8 1968 Aprova o texto do Acôrdo de Cooperação Técnica e Científica assinado entre o Brasil e a República Francesa, em Paris, a 16 de janeiro de 1967 — D.O. 4-3-68.
- 10 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 342, de 22 de dezembro de 1967, que prorroga o prazo de vigência do Decreto-lei n.º 332, de 12 de outubro de 1967, que dispõe sóbre estimulos ao aumento de produtividade D.O. 14-3-68.
- 11 1968 Aprova o texto do Acôrdo sôbre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Atômica entre o Brasil e a República do Peru, assinado em Lima, a 30 de novembro de 1966 D. O. 14-3-68.
- 12 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 338, de 19 de dezembro de 1967, que dá nova redação ao art. 12 e seu § 1.º do Decreto-lei n.º 157, de 10 de fevereiro de 1967 (estimulos fiscais) D.O. 14-3-68.
- 14 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 343, de 28 de dezembro de 1967, que altera a legislação do Impôsto Único sóbre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras providências D.O. 26-3-68.
- 16 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 349, de 24 de janeiro de 1968, que altera dispositivos dos Decretos-leis n.ºs 238 e 263, de 28 de fevereiro de 1968 estímulos, fiscais e incentivos à compra de ações e resgate dos títulos da Dívida Pública Interna Federal) D. O. 26-3-68.
- 17 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 345, de 28 de dezembro de 1967 (Duplicata Fiscal) D.O. 26-3-68.
- 18 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 339, de 19 de dezembro de 1967 (Impôsto de Renda) D.|O. 26-3-68.
- 19 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 344, de 28 de dezembro de 1967 (Impôsto sôbre Produtos Industrializados) D. O. 26-3-68.
- 20 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 337, de 19 de dezembro de 1967 (Prorroga a entrada em vigor do Decreto-lei n.º 265, de 28 de fevereiro de 1967 (Cédula Industrial Pignoraticia e Duplicata) D.O. 26-3-68.

#### RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

#### 1.º Trimestre de 1968

- 81 3-1-68 Dispõe sobre as condições básicas a serem observadas pelos bancos para que possam operar em câmbio.
- 82 3-1-68 Dispensa a prova de fechamento de câmbio, a que se refere o item IV, da Resolução n.º 35, de 17 de setembro de 1966, para o desembaraço alfandegário de mercadorias importadas.
- 83 3-1-68 Assegura cobertura cambial para as remessas destinadas ao pagamento do principal, juros e comissões decorrentes de empréstimos externos contraídos nas condições das Resoluções n.ºs 63 e 64, de 21 e 23 de agôsto de 1967, respectivamente, do Banco Central do Brasil. Revoga a faculdade de contratar câmbio para liquidação futura, nos têrmos da Instrução n.º 289, de 14 de janeiro de 1965, da extinta SUMOC.

- 84 3-1-68 Estabelece que as operações de câmbio sacado e manual, em moedas conversiveis, sejam indistintamente englobadas, pelos estabelecimentos bancários autorizados a operar em câmbio, em uma só posição; dá nova redação aos itens III e V e revoga os itens II e IV da Resolução N.º 62, de 17 de agôsto de 1967.
- 85 4-1-68 Recomenda às Sociedades de Crédito e Financiamento taxas operacionais e de captação de recursos, bem como normas disciplinadoras da concorrência entre essas instituições; faculta às Sociedades de Crédito e Financiamento, mediante condições, a ampliação de suas operações; prorroga para 5 de maio de 1968 o prazo de adaptação previsto no item I da Resolução n.º 77, de 23 de novembro de 1967.
- 86 12-1-68 Recomenda aos bancos observem em suas operações ativas, de prazo até 60 dias, custo de dinheiro igual ou inferior a 2,0% ao mês, para os fins previstos no item I, das Resoluções n.ºs 72 e 79, de 17 de novembro e 26 de dezembro de 1967, respectivamente.
- 87 24-1-68 Admite que os Bancos de Investimento de natureza privada assumam novas responsabilidades por aceite em titulos cambiários, quando atendidas as condições a serem recomendadas pelo Banco Central do Brasil, observadas as modalidades que estipula; mantém nos quantitativos alcançados em 26-12-67 as operações de crédito ao consumidor e as de refinanciamento de vendas à prestação, posição essa admitida até 5 de maio de 1968.
- 88 30-1-68 Baixa o Regulamento que disciplina o registro das pessoas jurídicas de direito privado; revoga os itens X e XI da Circular n.º 89, de 28 de abril de 1967.
- 89 26-3-68 Revoga os itens IV e V da Resolução n.º 79, de 26 de dezembro de 1967; fixa os recolhimentos compulsórios sôbre depósitos a que estão sujeitos os estabelecimentos bancários, nas bases que específica, a vigorar a partir de 5-4-68; restabelece, a partir de 5-4-68, a vigência da sistemática prevista na Resolução n.º 69, de 22 de setembro de 1967, para atendimento do que determina a Lei n.º 4.829, de 5 de novembro de 1965.
- 90 26-3-68 Suspende, a partir de 26-3-68, a incidência do impôsto sôbre exportações de couro de que trata a Resolução n.º 42, de 7 de dezembro de 1966.

#### DECRETO N.º 62.141 — de 18 de janeiro de 1968

Dispõe sôbre modalidades de garantias instituídas pelo Decreto-Lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967; os emolumentos devidos pela inscrição das Cédulas de Crédito Rural e as penalidades a que se sujeitam os Oficiais dos Cartórios do Registro de Imóveis pela não observância dos artigos 34 a 40 do mesmo diploma legal, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II. da Constituição e considerando a conveniência de melhor especificar a natureza e o alcance do penhor e da hipoteca cedular,

considerando que os emolumentos fixados pelo art. 34 e seguintes do Decreto-lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967, devem ser rigorosa e uniformemente observados pelos Cartórios de todo o território nacional;

considerando que a fixação de tais emolumentos, além de visar aos aspectos de ordem econômica e social relacionados com o desenvolvimento rural do País, resultou, também, da justa avaliação da remuneração dos serventuários, já que o processo de inscrição das Cédulas de Crédito Rural é extremamente simplificado, pois apenas requer a transcrição sumária dos requisitos essenciais, única e exclusivamente no Livro n.º 9, instituído pelo Decreto n.º 61.132, de 3 de agôsto de 1967, e a segurança do ato é completada com o simples arquivamento, em Cartório, de cópia autenticada da cédula levada a registro;

considerando que, em se tratando de cédulas de crédito rural, o que se inscreve é a própria cédula e não a garantia de per si;

considerando a necessidade de disciplinar, em tôdas as Unidades da Federação, a cobrança seus trabalhos de correição dos livros e inscrição nas Cédulas de Crédito Rural;

considerando a necessidade de disciplinar, em tôdas as Unidades da Federação, a cobrança dos emolumentos estipulados em lei federal, para não sujeitar o ruralista às tabelas regimentais, que encarecem sobremodo o crédito rural;

considerando que, nos têrmos do artigo 78 do Decreto-Lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967, a inscrição da cédula de crédito rural independe da apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, decreta:

- Art. 1.º O penhor e a hipoteca criados pelo Decreto-Lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967, nascem com a descrição, nas Cédulas de Crédito Rural, dos bens oferecidos em garantia das dividas a que lhes correspondem, e produzem todos os efeitos decorrentes de sua constituição, a partir da assinatura delas pelo emitente e pelo terceiro prestante da garantia, se fór o caso.
- Art. 2.º Perante terceiros, a eficácia do penhor e da hipoteca constituídos na forma do art. 1.º, depende da inscrição da cédula, apenas no livro n.º 9, a que se refere o Decreto nº 61.132, de 3 de agôsto de 1967.
- Art. 3º Na descrição do imóvel em que se acham os bens objeto do penhor a que se refere o inciso V dos artigos 14 e 25 do Decreto-Lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967, dispensa-se qualquer referência a títulos de domínio e confrontações.
- Art. 4.º Os emolumentos devidos pelos atos de inscrição, averbação e cancelamento das Cédulas de Crédito Rural, regem-se, em todo o território nacional, pelas normas dos arts. 34 a 40 do Decreto-lei n.º 167 e do Decreto n.º 61.132, e não excederão em hipótese alguma, das percentagens fixadas pelos arts. 34 e 36 do mesmo Decreto-lei.
- § 1.º Os emolumentos cobrados em excesso serão restituídos em dôbro, sem prejuízo de outras penalidade3 aplicáveis ao serventuário responsável.
- § 2.º A restituição a que se refere o parágrafo anterior destinar-se-á, em partes iguals, ao apresentante do título e ao Fundo Geral para Agricultura e Indústria FUNAGRI, do Banco Central do Brasil, observados, quanto a êste, os têrmos do parágrafo 3.º do art. 38. do Decreto-Lei n.º 167, de 14 de fevereiro de 1967.
- Art. 5.º A aplicação das multas e penalidades estabelecidas neste Decreto é atribuição do Juiz de Direito da Comarca ou de seu substituto legal.
- Art. 6.º A inscrição da Cédula de crédito rural independe da apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
- Art 7.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de janeiro de 1968; 147.º da Independência e 80.º da República.

A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

ÍNDICE GERAL



# INDICE GERAL

| DIRETORIA DO BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 3                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| UMA RETIFICAÇÃO DE RUMOS — O BANCO DO BRASIL E A ECONOMIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                        |
| Introdução Formação Técnica e Desenvolvimento Seleção de Administradores O Banco do Brasil no Processo do Desenvolvimento                                                                                                                                                                                        | 8<br>11<br>13<br>15                                      |
| SIMPLIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RU                                                                                                                                                                                                                                                     | RAL                                                      |
| 0 — Preâmbulo 1 — Origem do Decreto-lei n.º 167 2 — Finalidade e Fundamento do Decreto-lei n.º 167 3 — Cédulas de Crédito Rural 4 — Penhor e Hipoteca Cedulares 5 — Emolumentos sôbre a Inscrição das Cédulas 6 — O Livro n.º 9 7 — Nota Promissória Rural 8 — Duplicata Rural 9 — Considerações Finais Apêndice | 27<br>28<br>29<br>41<br>46<br>48<br>49<br>50<br>52<br>53 |
| MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 1 — Algumas Considerações sôbre o Desenvolvimento 2 — A Carta de Brasília                                                                                                                                                                                                                                        | 59<br>64<br>67                                           |
| OS TRANSPORTES NO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| Introdução Política de Transportes I — Diretrizes Gerais A — Investimentos B — Política Tarifária C — Liberdade de Opção dos Usuários                                                                                                                                                                            | 81<br>82<br>84<br>85<br>85                               |

| II — Diretrizes Particulares para as Diferentes Modalidades de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A — Transporte Hidroviário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86         |
| B — Transporte Terrestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88         |
| C — Transporte Aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90         |
| Ministério dos Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90<br>90   |
| I — Generalidades II — GEIPOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91         |
| III — Problemática dos Transportes Marítimos no Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93         |
| A — Navegação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94         |
| B — Estrutura Governamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95         |
| C — Portos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95         |
| D — Legislação Trabalhista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96         |
| Conclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| POLÍTICA DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Yarkan dan Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00         |
| Introdução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99         |
| Fatôres de Impulsão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>102 |
| Exportação de Produtos Industriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105        |
| Exportação de Troducos mudicitais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103        |
| "O TEMPO DAS ASPIRAÇÕES CRESCENTES"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1 — Cooperação Norte-Americana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109        |
| 2 — Relações Continentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111        |
| 3 — Crescimento Auto-Sustentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| NOTICIAS ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110        |
| Banco do Brasil em Nova Iorque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116<br>116 |
| Estímulo às Exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118        |
| Alterações na Sistemática Cambial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118        |
| Posição dos Manufaturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120        |
| Câmbio por Conta Própria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120        |
| Sensível Aumento de Operações da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120        |
| Instrumental Científico da Universidade de Brasília tem Aval do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121        |
| Abastecimento de Carne Financiado em Todo o País                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121        |
| Dilação dos Prazos para Equipamentos Agrícolas até 5 Anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122        |
| Custeio de Entressafra nas Usinas de Açúcar em Pernambuco e Alagoas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122        |
| Açúcar no Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122        |
| Incentivos à Mineração no Noroeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122<br>123 |
| Diretoria do Banco do Brasil Promove Reuniões no Rio Grande do Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123        |
| Depósitos Crescem no "Rio Grande"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123        |
| Auxílio a Pequenos Lavradores de Café na Bahia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124        |
| Assistência à Pecuária Através de Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124        |
| Importação de Reprodutores de Alta Linhagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124        |
| Assistência Técnica e Financeira do Banco do Brasil ao Cooperativismo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125        |
| Amparo à Lavoura Gaúcha de Trigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125        |
| Isentas de Impostos as Operações de Repasse das Cooperativas Rurais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125        |
| Maior Crédito à Cooperativa de Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126        |
| Expansão e Modernização da Rêde de Agências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126<br>126 |
| 100 Novas Areas em Estudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127        |
| Autoridades Prestigiam Cursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127        |
| Reuniões de Gerentes e Inspetores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ESTATÍSTICAS DO BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ESTRIBLIONS DO BRICO DO BRIGILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Balancetes — 1.º Trimestre de 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130        |
| Capital e Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132        |
| Recursos, Aplicações e Disponibilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133        |
| Empréstimos e Depósitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133        |
| Empréstimos  Por Unidadas Fodorados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Por Unidades Federadas Grandes Grupos — Saldos cm 5 de abril de 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134        |
| Total — Janeiro-Março de 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136        |
| TOTAL TRANSPORT TO TOTAL |            |

| A Entidades Publicas                                                            | 137 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades                                   |     |
| Das Carteiras                                                                   | 137 |
| Contains de Cuédite Const                                                       | 139 |
| Carteira de Crédito Geral                                                       | 139 |
| Carteira de Crédito Agrícola e Industrial                                       |     |
| Total                                                                           | 140 |
| À Produção                                                                      |     |
| Créditos Concedidos (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial) — Janeiro-Marco | 140 |
|                                                                                 |     |
| de 1967/68                                                                      |     |
| Por Unidades Federadas                                                          |     |
| Número de Contratos                                                             | 142 |
| Valor                                                                           | 143 |
| A Atividade Agrícola                                                            | 145 |
| A Atividade Pecuária                                                            |     |
| A Advidade Fetualia                                                             | 147 |
| A Atividade Cooperativa                                                         | 149 |
| A Atividade Industrial                                                          | 150 |
| Retôrno de Capital — Carteira de Crédito Agrícola e Industrial                  | 152 |
| Depósitos                                                                       | 153 |
| Por Unidades Federadas                                                          | 100 |
|                                                                                 |     |
| Grandes Grupos — Saldos em 5 de Abril de 1968                                   | 154 |
| Total — Janeiro-Março de 1968                                                   | 156 |
| De Entidades Públicas                                                           | 157 |
| Carteira de Câmbio — Câmbio de Conta Própria                                    |     |
| Aplicações                                                                      | 158 |
|                                                                                 | 158 |
| Recursos Específicos                                                            |     |
| Financiamentos às Operações de Câmbio                                           | 159 |
| Compras por Agências                                                            |     |
| Março-Dezembro de 1967                                                          | 160 |
| Janeiro-Fevereiro de 1968                                                       | 161 |
| Vendas por Agências                                                             |     |
| Março-Dezembro de 1967                                                          | 162 |
| Março-Dezembro de 1967                                                          |     |
| Janeiro-Fevereiro de 1968                                                       | 163 |
| Quantidade de Contratos Fechados                                                | 164 |
| Compensação de Cheques                                                          | 165 |
| Comércio Exterior do Brasil — Janeiro-Março de 1967/68                          |     |
| Exportação dos Principais Produtos                                              |     |
| Volume                                                                          | 171 |
| Volume                                                                          | 172 |
| Valor                                                                           |     |
| Importação Efetiva                                                              | 173 |
| Agências do Banco do Brasil                                                     | 174 |
|                                                                                 |     |
|                                                                                 |     |
| LEGISLAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA — 1.º Trimestre de 1968                         |     |
|                                                                                 | 101 |
| Leis Complementares                                                             | 181 |
| Leis                                                                            | 181 |
| Decretos-leis                                                                   | 181 |
| Decretos                                                                        | 182 |
| Decretos                                                                        | 184 |
| Decretos Legislativos                                                           | 184 |
| Resoluções do Banco Central do Brasil                                           |     |
| Decreto nº 62 141 de 18 de Janeiro de 1968                                      | 185 |

Edifício-Sede — Brasília

## **BOLETIM TRIMESTRAL**

EDITADO PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil não é responsável pelas opiniões emitidas em artigos assinados. A matéria contida neste Boletim pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Pede-se permuta We ask for exchange Man bittet um Austausch On demande l'échange Si richiede lo scambio Pidese permuta

Enderêço — Address — Adresse — Indirizzo — Dirección

BANCO DO BRASIL S. A. — . CONSULTORIA TÉCNICA Rua 1.º de Março, 66 — 5.º andar — ZC-00 — Caixa Postal 3878 — Rio de Janeiro — Guanabara — Brasil.

Composição e impressão: GELSA — Gráfica Editôra Livro S.A. — Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1460 — Rio — GB.

# DEPOSITE NO

# BANCO do BRASIL

SEUS depósitos no BANCO DO BRASIL têm a SEGURANÇA da TRADIÇÃO e da SOLIDEZ do maior estabelecimento de crédito da AMÉRICA LATINA.

AGORA, os seus cheques, no BANCO DO BRASIL, são pagos em poucos minutos. O moderno sistema de CAIXA EXECUTIVO e a computação eletrônica, nas principais Agências, possibilitam COMODIDADE e RAPIDEZ no atendimento aos clientes.



SUAS economias, confiadas ao BANCO DO BRASIL, estão contribuindo para o DESENVOLVIMENTO NACIONAL, financiando a PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.





O CRÉDITO RURAL E A ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

joão napoleão de andrade

2 ABRIL - JUNHO
1968 - ANO 111

BOLETIMI TRIMESTRAL



# VIAJE COM SEGURANÇA

CHEQUE DE VIAGEM DO BANCO do BRASIL

Pagável em 700 agências

Use também o cheque de viagem para pagamentos e compras em sua própria cidade.



Agência de Belém (PA)

BANCO DO BRASIL S. A.

BOLETIM TRIMESTRAL

2 ABRIL - JUNHO
1968 - Ano III

#### ARTIGO DA CAPA

O trabalho do Diretor João Napoleão de Andrade, publicado neste número, representa contribuição de real valia para o Boletim Trimestral.

O autor, paladino da disseminação do crédito educativo, é um autêntico idealista que vem dedicando seu pensamento e ação à nobre causa da valorização econômica e social do pequeno produtor rural. Fundador da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), vem sendo ininterruptamente eleito seu Presidente, fato que lhe confere autoridade ao abordar o palpitante tema escolhido para seu artigo. O atual exercício do alto cargo de Diretor da CREAI constitui, por sua vez, motivo de orgulho e estímulo para os servidores da Casa, eis que iniciou sua vida profissional como funcionário do Banco do Brasil, na Filial de Belo Horizonte.

Camilo Calazans de Magalhães Consultor Técnico

Agência em Belêm

Edifício da Agência de Belém (PA), construção supervisionada pelo Departamento Geral de Bens Patrimoniais.

Localizada no centro comercial da cidade — Avenida Presidente Vargas —, a nova Agência foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 1966.

Com uma área construída de 12 mil metros quadrados, aproximadamente, compõe-se de nove pavimentos e dois subsolos,

A primeira Agência do Banco do Brasil na capital do Pará — a terceira instalada no País — iniciou operações em 1º de agôsto de 1908.

### BANCO DO BRASIL S.A.

#### **PRESIDENTE**

**Nestor Jost** 

#### DIRETORES

CARTEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

Oswaldo Roberto Colin

CARTEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL

Ney Silla

CARTEIRA DE CÂMBIO

Genival de Almeida Santos

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Benedicto Fonseca Moreira

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Zong Norte Ivan Macedo Melo (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piaul, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre e Territórios de Roraima e Amapá)

Zono Centro João Berthelot Napoleão de Andrade

(Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Território de Rondônia)

Zono Sul José Antônio de Mendonça Filho (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sui)

#### CARTEIRA DE CRÉDITO GERAL

1.º Zono Arthur Ferreira dos Santos (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e Agências no Exterior)

2.º Zono Boaventura Farina (Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal)

3.º Zono Paulo Konder Bornhausen
(Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso)

4.º Zono Cláudio Pacheco Brasil (Acre. Amazonas. Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Bahia e Territórios de Rondónia, Roraima e Amapá)

Chefe do Gabinete da Presidência Consultor Jurídico

Consultor Juridico
Consultor Técnico

Geraldo Machado Benedicto Martins Napoleão do Rêgo Camilo Calazans de Magalhães

## BOLETIM TRIMESTRAL

## **SUMÁRIO**

O Crédito Rural e a Atuação do Banco do Brasil — João Napoleão de Andrade

Política Econômico-Financeira: Cinco Pontos — Antônio Delfim Netto

Política de Estabilização Monetária: A Experiência

**Brasileira** — Ernane Galvêas

Uma Experiência de Educação para o Desenvolvimento — Nestor Jost

Notícias

**Documentos Históricos** 

Estatísticas do Banco do Brasil

Legislação Econômico-Financeira

## O CRÉDITO RURAL E A ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

JOÃO NAPOLEÃO DE ANDRADE

João Napoleão de Andrade — Especialista em assuntos agrícolas, participou, em 1959, do Curso de Crédito Rural da International Cooperation Administration (ICA) e do Programa de Treinamento Especial de Agricultura na Universidade de Purdue, ambos realizados nos Estados Unidos da América. Detentor, em 1959, do "Lane Bryant International Volunteer Award" como personalidade de destaque nas Américas, foi também agraciado, em 1963, com e "Medalha do Mérito Agrícola". Iniciou sua vida profissional no Banco do Brasil, servindo como funcio-nário de 1926 a 1939. Antes de eleito Diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, em agôsto de 1966, exerceu várias funções governamentais, tendo sido Diretor-Geral do Departa-mento Técnico Administrativo do Servico Social Rural (1956/57), Presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (1960/61), Presidente do Comitê Técnico Interamericano para a Juventude Rural (1965/66). Como Delegado do Brasil, tomou parte nos seguintes conclaves: Seminário de Crédito Agríco-la para Dirigentes da América Latina (Bogotá-1961), VII Conferência Regional da FAO para a América Latina (Rio de Janeiro-1962) e Conferência Mundial de Alimento e Desenvolvi-mento para a Juventude Mundial (Toronto-1967). Impulsionador da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), é seu Presidente desde a fundação.



#### INTRODUÇÃO

- I UM POUCO DE HISTÓRIA
- II A CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL
- III O CRÉDITO RURAL CONJUGADO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- IV -- CONSIDERAÇÕES FINAIS

## O CRÉDITO RURAL E A ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

A guisa de apresentação do presente trabalho, nada me pareceu mais apropriado do que relembrar palavras proferidas pelo Dr. Souza Melo, na época Diretor da CREAI, por ocasião de conferência pronunciada em 1940:

"Dentro de uma estrutura que se procurou fazer tendo sempre em vista as nossas realidades; centralizando a irrigação homogênea do crédito especializado por todo o território nacional, diretamente e por intermédio de entidades de classe, levando os recursos à porta do produtor; não fazendo diferenciações entre grandes e pequenos, a todos acolhendo com carinho e justiça; não admitindo planos rígidos ou estandardizados, impossíveis de serem observados dentro do nosso panorama econômico; agindo com a maleabilidade e a elasticidade que, porventura, se faça necessário, e prudentemente possa ser admitida, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial não é mais uma promessa ou um ensaio — é a realidade concreta, palpável, indiscutível, da grande e secular aspiração das classes produtoras."

Hoje, decorridos quase três decênios, essas palavras oferecem, mais que nunca, um retrato fiel, que se vem fixando, do trabalho proficuo e contínuo executado pela CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.

#### I - UM POUCO DE HISTÓRIA

Árduo e penoso foi o caminho trilhado para implantação do crédito rural em nosso País.

Desde o Império, inúmeras tentativas se fizeram nesse sentido, sem êxito, porém. Leis diversas foram promulgadas. Organizaram-se, à sombra da proteção oficial, bancos particulares, caixas rurais e co-operativás de crédito. Algumas dessas organizações faliram; outras desvirtuaram seus objetivos, dedicando-se a operações comerciais.

A pequena assistência financeira com que contavam as atividades rurais era proporcionada por emprêsas comerciais, intermediários ou comissários, mediante garantia hipotecária ou com direitos especiais à compra do produto a colhêr ou do gado para abate. Imperava a usura, o crédito era insuficiente e precário, não inspirando confiança.

Com as características de crédito institucional, o crédito rural no Brasil teve início com a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), criada em 1937 e que começou a funcionar no ano seguinte.

País de extensão continental, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados num só bloco, com climas variados, desde o equatorial úmido ao temperado, o que dificulta a generalização de suas condições ecológicas, levou o Govêrno a criar, ainda, bancos de fomento regionais, como o Banco de Crédito da Amazônia e o Banco do Nordeste do Brasil, contando com verbas orçamentárias específicas,

para atuarem nas regiões que lhes dão os nomes, equacionar-lhes os problemas e solucioná-los na medida de suas possibilidades e recursos disponíveis.

A êsses bancos veio juntar-se o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de âmbito nacional, que tem por escopo o atendimento indireto dos pequenos e médios produtores organizados em cooperativas.

A Lei 492, promulgada à mesma época da criação da CREAI, deu aos bancos o instrumento que lhes faltava — o penhor rural simples e de baixo custo, em relação às antigas hipotecas, não só muito onerosas, mas que afugentavam os produtores, receosos de perderem suas propriedades na eventualidade de insucesso de suas explorações.

Conquanto inegáveis os benefícios que aquela Lei trouxe para o desenvolvimento da assistência financeira aos ruralistas, verificouse, com o decorrer do tempo, que o texto dos contratos por ela regulados passou a crescer, pela necessidade de inclusão de cláusulas, não só para maior garantia do financiador, mas para compelir os financiados ao exato cumprimento de suas obrigações, evitando o desvirtuamento dos créditos concedidos.

Visando a obviar êsse inconveniente, o Banco do Brasil elaborou um resumo das condições gerais a que se subordinavam os financiamentos rurais da CREAI, providenciando sua inscrição nos Cartórios do Registro de Títulos e Documentos de cada Comarca e fazendo constar, do preâmbulo dos contratos, que as operações se regiam por ditas "Condições Gerais", no que não colidissem com as nêles estipuladas.

O desenvolvimento do crédito rural, no entanto, veio mostrar que a medida já não atendia aos fins colimados, eis que novas cláusulas e condições se foram tornando necessárias, voltando os contratos a textos complexos e alongados.

Como tentativa para afastar essas dificuldades, foi promulgada a Lei n.º 3.253, de 1957, que criou as "Cédulas de Crédito Rural", que passariam a ser usadas como instrumentos de crédito rural.

Não obstante os novos títulos tenham facilitado, em alguns casos, a formalização dos empréstimos, seu emprêgo ficou limitado pela impossibilidade de inclusão de algumas condições, como, por exemplo, ressalvados casos especiais, a de pagamentos parcelados.

A solução definitiva sòmente foi possível com o advento do Decreto-lei n.º 167, de 14-2-67, que revogou a Lei 3.253 e deu às Cédulas de Crédito Rural as condições necessárias para seu largo emprêgo nos empréstimos rurais.

Este diploma, conjugado com a Lei 4.829, de 5-11-65 (que institucionalizou o crédito rural em nosso País e foi regulamentada pelo Decreto n.º 58.380, de 10-5-66), ampliou e reestruturou os benefícios criados pela Lei 492, de 1937, propiciando aos órgãos financiadores meios adequados para a distribuição da assistência financeira ao homem do campo.

"Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados neste Regulamento, nos têrmos da legislação em vigor".

Esta é a definição do Regulamento baixado pelo Decreto n.º 58.380, art. 2.º, que ainda prescreve, no art. 3.º:

"São objetivos específicos do crédito rural:

- 1 estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor em seu imóvel rural;
- 2 favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e comercialização de produtos agropecuários;
- 3 possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;
- 4 incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada defesa do solo".

Dentro dêsses conceitos e objetivos é que se deve praticar o crédito rural.

Presentemente, a assistência financeira à agropecuária, supervisionada e orientada pelo Banco Central do Brasil, está a cargo do Banco do Brasil, por intermédio da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, suplementada pela Carteira de Crédito Geral; do Banco do Nordeste do Brasil; do Banco da Amazônia; do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, e dos bancos oficiais dos Estados, além da rêde bancária particular.

### II - A CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL (CREAI)

Mas, indiscutivelmente, o Banco do Brasil, através da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial e de uma rêde de quase 700 agências, que abrange todo o território nacional, responde por cêrca de 90% dos financiamentos à produção rural, que obedecem a uma variada gama. Assim, além dos destinados ao custeio de lavouras, destacamse os que têm por finalidade os empreendimentos abaixo relacionados, os quais, seguramente orientados, em muito poderão contribuir para a melhoria do complexo de nossas explorações rurais:

- defesa, restauração, correção e fertilização do solo;
- mecanização da lavoura, abrangendo desde a aquisição de animais de serviço a todos os tipos de máquinas, implementos e instrumentos utilizáveis nas explorações agrícolas e pecuárias;
- irrigação, cobrindo tôdas as obras necessárias, incluindo a construção de açudes, barragens, reprêsas, poços, compra de moto-bombas etc.;
- comercialização da produção;
- construção de casas, escolas, ambulatórios e eletrificação rural, como parte inseparável da atividade econômica, possibilitando aos trabalhadores rurais vivendas higiênicas e funcionais, dotadas de um mínimo de confôrto, dentro das exigências modernas;
- circulação, transporte, secagem, beneficiamento, armazenamento e conservação da produção e da forragem, incluindo a construção de estradas internas, aquisição de veículos rurais, construção de armazéns, silos de todos os tipos, máquinas de beneficiamento dos produtos etc.;
- culturas permanentes;
- fruticultura;
- formação de pastagens perenes;
- benfeitorias para melhor manejo do gado;
- avicultura e horticultura, especialmente nas proximidades dos centros consumidores;
- aquisição de bovinos, principalmente de reprodutores machos de alta linhagem, para aprimoramento genético dos rebanhos;

- suinocultura;
- ovinocultura e caprinocultura;
- apicultura e outros;
- Crédito Rural Educativo.

Paralelamente, já com 30 anos de experiência, a CREAI vem se preocupando, cada vez mais, em imprimir orientação dinâmica aos seus empréstimos, pelo incentivo às atividades de que resulte a produção de bens com colocação assegurada, interna ou externamente, como é o caso do milho, soja, amendoim, arroz, feijão e outros, cujos financiamentos as agências concedem sem limitação de seus tetos operacionais.

Outro, aliás, não podia deixar de ser o comportamento da Carteira, diante do vertiginoso progresso verificado nos últimos anos, na tecnologia, e do firme propósito, da CREAI, de procurar acompanhar as cada vez mais crescentes necessidades das classes produtoras.

Dispondo de extensa gama de financiamentos, como já tivemos oportunidade de registrar, que atendem pràticamente a tôdas as necessidades das emprêsas produtoras, não lhe vinha sendo possível, no entanto, à vista da limitação dos recursos postos à sua disposição, satisfazer à cada vez maior demanda de crédito, o que a obrigava a relegar a plano secundário algumas linhas consideradas de menor prioridade.

Esta situação está sendo melhorada, graças aos esforços que os Poderes da República vêm desenvolvendo, de maneira que, segundo esperamos, haverá condições de amparar mais decididamente o produtor, dentro da política governamental de apoiar, com o máximo empenho, os empreendimentos que permitam realmente o aumento da produção e da produtividade.

O Presidente da República vem dando ênfase, em várias ocasiões, aos incentivos que a lavoura e a pecuária terão, correspondendo à CREAI, como é claro, participação importantíssima na execução do plano governamental de apoio às explorações rurais.

Nossa ampliação à assistência ao produtor não seria de todo satisfatória, porém, se a ela não aliássemos a desburocratização de nossos serviços e a consequente facilidade de acesso ao crédito.

E, nesse sentido, as providências adotadas pelo Banco, no ano próximo passado, constituíram verdadeira revolução nos métodos anteriormente empregados.

Entre tais providências, por sua importância maior, poderemos destacar:

- a substituição dos contratos tradicionais, de preenchimento complexo, pelas Cédulas de Crédito Rural, criadas pelo Decreto-lei n.º 167, de 14-2-67;
- a dispensa, na maioria dos empréstimos, das avaliações, que passaram a ser substituídas por simples vistorias prévias, realizadas por funcionários do próprio Banco, sem ônus para os proponentes;
- a dispensa, nos empréstimos de valor até 100 vêzes o maior salário mínimo vigente no País, da apresentação de certidões e documentos antes usualmente exigidos;
- dispensa de garantia nos financiamentos de valor até 50 vêzes o maior salário mínimo vigente no País e do registro cartorário.

Tais medidas, desnecessário seria frisar, permitiram maior celeridade no atendimento das solicitações de crédito, reduzindo, por outro lado, em apreciável montante, as despesas que os pretendentes a empréstimo faziam e o tempo que gastavam até a obtenção final do financiamento.

De não menor importância tem sido o procedimento que a atual administração da Carteira — como, de resto, a de todo o Banco do Brasil — vem adotando, de realizar freqüentes reuniões com os administradores de nossas Agências do interior, procurando sentir de perto os problemas das zonas sob sua jurisdição, transmitindolhes, de viva voz, as diretrizes cabíveis, dirimindo dúvidas e acertando medidas tendentes ao mais perfeito atendimento das necessidades dos produtores de suas regiões.

Os reflexos benéficos das providências adotadas podem bem ser apreciados pelos resultados obtidos no ano próximo findo, em que as aplicações da Carteira atingiram NCr\$ 1.904 milhões aproximadamente, ou seja, quase dois bilhões de cruzeiros novos, dos quais coube à agropecuária a expressiva importância de NCr\$ 1.579 milhões, contra NCr\$ 1.091 milhões em 1966.

Damos, na página seguinte, gráficos comparativos dos empréstimos rurais concedidos em 1966 e 1967, fornecendo elementos sôbre o valor e o número das operações realizadas:



Animadora se apresenta a situação em 1968, à vista da tendência dos créditos concedidos no primeiro quadrimestre, cujo valor, em confronto com igual período de 1967, demonstra o incremento percentual de 48% em nossas aplicações na agropecuária.

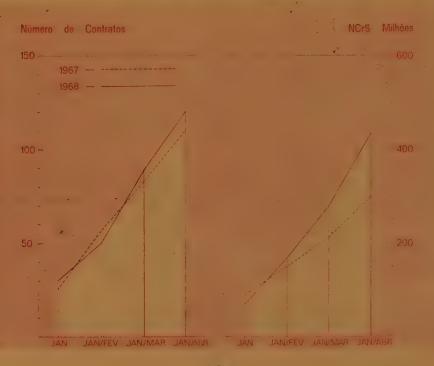

## III — O CRÉDITO RURAL CONJUGADO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dentro dêsse espírito de estruturação do crédito especializado, particular atenção vimos dando à conjugação do amparo creditício com a assistência técnica, firmando, com essa finalidade, convênios com várias entidades.

Entre êstes, merece destaque o nôvo convênio celebrado entre o Banco do Brasil e o Ministério da Agricultura, para execução do Plano de Melhoramento da Alimentação e do Manejo do Gado Leiteiro (PLAMAM), possibilitando maior amparo aos criadores localizados nas principais bacias leiteiras do País, com vistas ao aumento da produção e da produtividade dos rebanhos e conseqüente incremento na oferta do leite. Para o programa, o Banco reservou recursos na ordem de NCr\$ 91 milhões, importância equivalente a mais de 8 vêzes o montante previsto no convênio anterior.

Acordos firmados com Secretarias Estaduais (em São Paulo, para o desenvolvimento da cotonicultura; no Rio Grande do Sul, para melhoria e formação de pastagens perenes; em Minas Gerais, com a Eletrificação Rural de Minas Gerais (ERMIG), para eletrificação rural; em Santa Catarina, para o desenvolvimento do porco tipo carne) também têm sido de grande valia para que o crédito especializado possa atingir sua verdadeira finalidade.

Da mais alta significação foi o convênio celebrado com a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), permitindo o cumprimento de um programa de assistência financeira e técnica ao homem do campo, mediante a difusão do Crédito Rural Educativo, nas suas diversas modalidades, objetivando, tôdas elas, a valorização econômica e social de pequenos e médios produtores rurais.

Estamos convictos, de há muito, que a assistência financeira sem o auxílio da competente assistência técnica será incapaz de levar aos pequenos e médios produtores os benefícios de que efetivamente carecem.

Há já alguns anos, aliás, que economistas, sociólogos e outras classes profissionais responsáveis pelo desenvolvimento brasileiro vêm notando (e alertando as autoridades competentes) para o fenômeno da defasagem que se nota entre o progresso industrial e o desenvolvimento da agricultura brasileira. Se aquêle tem sido acelerado, êste último permanece quase estacionário, comprometendo o desenvolvimento global da Nação.

Os aumentos de produção havidos na agricultura devem-se quase que exclusivamente a dois fatôres: fenômenos climáticos favoráveis e aumento da área explorada. Ora, como Theodore Schultz diz: "Um país dependente de uma Agricultura Tradicional é inevitàvelmente pobre, e, por ser pobre, gasta a maior parte de sua renda em alimentos".

Como resultado dessa situação, chegamos à conjuntura atual: de um lado, nossa incipiente indústria trabalhando com grande capacidade ociosa (portanto, com custos de produção elevados) e, de outro, uma imensa população rural sem capacidade aquisitiva para absorver totalmente a produção industrial.

O Govêrno está atento ao problema e, mais do que nunca, empenhado em desenvolver a agricultura.

Numa Agricultura Tradicional, poucos recursos bastam para produzir bens ainda que parcamente. Tendo a terra e apenas uma enxada e um punhado de sementes, um homem é capaz de produzir certa quantidade de milho. Se êle quiser incrementar a produção, terá que ampliar a área, trabalhar mais (ou alugar novos *braços*, providenciar maior número de enxadas) e aumentar o punhado de milho de planta. A produção crescerá mas não a produtividade; nem a do trabalho nem a da terra. Êsse é o resultado da Agricultura Tradicional. Exige sempre mais braços e mais terra para aumentar a produção.

Uma de suas características mais expressivas é o baixo emprêgo de insumos (fertilizantes, máquinas, implementos etc.), tendo portanto pequena necessidade de recursos financeiros.

Há outra alternativa para se produzir mais: passar a empregar sementes selecionadas, a preparar o solo e cultivá-lo com máquinas, a utilizar fertilizantes e talvez até herbicidas etc. Com isto, o agricultor produzirá mais na mesma área de terra, com menor trabalho e esfôrço físico. Êle estará praticando uma Agricultura Tecnificada. Mas, para tanto, necessitaria de conhecimentos técnicos para bem utilizar os insumos, e recursos financeiros para adquiri-los.

Para se desenvolver a Agricultura de um país, além de outras condições importantes, tais como estradas, armazenagem, comercialização, preços mínimos etc., duas coisas são imprescindíveis aos agricultores: conhecimentos tecnológicos atualizados (know-how) e recursos financeiros para aplicá-los. Em resumo: Educação e Crédito Rural.

Sem elas, pode-se aumentar a produção, mas nunca a produtividade, que, em última análise, é o que enriquece o povo e, conseqüentemente, o que amplia sua capacidade aquisitiva. Esta é a única forma de se fortalecer o mercado interno, o único que dá bases sólidas à indústria de um país.

Diversas são as soluções aventadas para se levar conhecimento técnico ao povo rural.

Dentre elas, a mais prática, a mais econômica e a mais eficiente é a Extensão, como provam não só as experiências realizadas em países estrangeiros, como também a já havida em nosso território. A educação do agricultor, jovem ou adulto, através de métodos próprios, informais, é tarefa daquilo que chamamos Extensão.

No Brasil, já há quase 20 anos foi iniciado trabalho dêsse tipo, a princípio em poucos municípios de Minas Gerais, depois em outros Estados e que hoje se transformou no chamado sistema ABCAR, atuante em 20 Estados.

Mas de nada adianta, principalmente em países ou regiões subdesenvolvidas, levar-se conhecimentos técnicos aos agricultores se êles não têm recursos para aplicá-los. Devemos sempre lembrar que uma das grandes diferenças entre a Agricultura Tradicional e a Tecnificada está em que esta se caracteriza pelo largo emprêgo de insumos que exigem recursos financeiros, ao contrário daquela.

Como os agricultores geralmente não têm êsses recursos, por sua baixa capacidade de poupança, o crédito rural assume no processo importância primordial, pois só êle poderá proporcionar êsses recursos financeiros, em escala satisfatória.

Foi sábio o legislador ao estabelecer, na Lei 4.829, um percentual obrigatório para aplicação em Crédito Rural pelos Bancos oficiais e privados dos depósitos que recebem do público.

Comumente essas duas medidas têm sido empregadas isoladamente e por Instituições diferentes: de um lado, a Educação, através dos Serviços de Extensão, e, de outro, o Crédito Rural Corrente, aplicado através das Instituições Financeiras.

Devemos porém ter sempre em mente que o Crédito Rural não provoca mudanças. O seu papel é facilitá-las e acelerá-las, quando provocadas por outro Agente. Na ausência dêste, pode o Crédito Rural, fortalecendo o agricultor, fortalecer seus métodos de trabalho, sua rotina, isto é, a Agricultura Tradicional, que se tem revelado incapaz de desenvolvimento auto-sustentado.

Daí ter nascido a idéia de conjugação dos dois: Crédito e Educação. É a isto que chamamos "Crédito Rural Educativo".

No dizer de John Heilman: "Estando o Crédito e a Tecnologia devidamente combinados, serão muito mais eficientes que quando aplicados separadamente. A combinação faz do Crédito um instrumento eficaz para incrementar a produção e confere valor e sentido à educação, já que proporciona os meios pelos quais o agricultor pode levar à prática o que está aprendendo".

A eficiência da conjugação é mantida pela sistemática da aplicação do Crédito Educativo. É êle sempre baseado em um plano de exploração, seja de cultura ou de criação a ser financiada, seja da propriedade como um todo. Neste plano, elaborado por profissional habilitado, levam-se em consideração tôdas as recomendações técnicas. Servirá êle de base ao estudo da operação financeira, isto é, do crédito a ser deferido. Nêle estão previstas as inovações técnicas a introduzir, o seu financiamento (montante e porcentagens) e a rentabilidade esperada, evidenciando as possibilidades de sucesso da operação.

O planejamento é, pois, uma base sólida para a concessão do crédito rural educativo. E sua espinha dorsal.

Deferido o crédito pelo que revela o planejamento, a execução das atividades do mutuário é orientada pelo técnico, através de visitas, em que assume papel preponderante a *Educação*, pois é através dela que o agricultor aprende as novas técnicas, em seu proveito.

Fica dêsse modo assegurado o bom êxito da operação, pois as inovações, desde que aconselhadas e supervisionadas por técnico habilitado, constituem a melhor garantia para o credor, pelo aumento de produtividade e da renda que proporcionam ao agricultor, evitando os fracassos das culturas ou criações. Esta é a modalidade do Crédito Educativo chamado de "Crédito Rural Orientado".

Há uma crença, em certos grupos financeiros, de que as inovações aumentam os riscos. Na realidade, isto se dá quando não são planejadas e orientadas por técnico habilitado. A prática do Crédito Educativo entre nós tem demonstrado o contrário, principalmente levando-se em consideração que êsse tipo de crédito tem sido empregado com agricultores de baixas rendas, que, por isso mesmo, podem impor riscos financeiros maiores que os de outras categorias.

Para êsses agricultores pequenos, marginais, proprietários ou arrendatários, o Crédito Rural Educativo assume papel que transcende da Educação, transformando-se em trabalho de promoção social. Temos, então, outra modalidade de Crédito Educativo, chamada de Crédito Rural Supervisionado.

Este último, no seu papel de promoção social, além de preocupar-se com o agricultor como produtor de bens, preocupa-se também com o seu baixo nível de vida; procura não só ensinar-lhe práticas me-

lhoradas no seu lar, como também as financia, visando a dar-lhe melhores condições de saúde, habitação e alimentação.

Isto porque sabemos que o seu baixo nível de vida não é causado apenas por baixa renda, mas também por condições sociais, localizadas em seu lar, que necessitam ser removidas, para que êle se coloque na corrente ascendente de mobilidade social.

O planejamento para concessão do empréstimo não é apenas de uma ou mais culturas e criações, mas integral de sua propriedade e seu lar, pois "a propriedade e o lar do pequeno agricultor constituem uma unidade de renda e de vida".

A propriedade fornece ao lar os bens e utilidades que êste necessita e o lar fornece à propriedade a totalidade ou senão a maior parte dos serviços por ela requeridos.

As visitas após a concessão do empréstimo, mais frequentes, são chamadas de supervisão, sendo mais amplas que as de orientação, pois visam, além de ensinar novas técnicas de produção, ensinar também práticas mais saudáveis no lar, inclusive de sua administração.

Neste tipo de Crédito Educativo — Crédito Supervisionado —, o trabalho social é um fim, o trabalho educacional um meio.

Dentre outras espécies de Crédito Educativo, uma das mais interessantes é o Crédito Juvenil, destinado aos jovens agricultores, sócios dos Clubes 4-S. Nesta modalidade, os jovens são financiados em suas culturas ou criações, que são conduzidas de acôrdo com as mais atualizadas técnicas, servindo de exemplos demonstrativos para os adultos.

E sabido que o meio rural oferece poucas possibilidades para o aperfeiçoamento profissional e educacional de sua juventude. Tal circunstância tem cooperado para criação de insatisfações sociais e, o mais das vêzes, desencanto pela agricultura.

A Extensão Rural, promovendo a juventude do campo, nos seus aspectos tecnológicos, econômicos, culturais e comunitários, procura suprir aquelas deficiências, visando à obtenção de mudanças no sistema de produção e de vida.

Os resultados até agora conseguidos entre nós, com o Crédito Juvenil, são os mais auspiciosos. Educados desde cedo na prática de uma agricultura tecnificada e no uso correto do crédito, bem como cientes da necessidade do fiel cumprimento de suas obrigações, a experiência das entidades financeiras que se vêm dedicando a essa modalidade de crédito recomenda sua ampliação, não só pelos êxitos obtidos pelos jovens em suas explorações como, e principalmente,

pela colaboração que prestam para a formação de futuros fazendeiros verdadeiramente evoluídos e cônscios do papel que deverão desempenhar em prol do desenvolvimento da agropecuária brasileira.

Embora não seja possível ao Crédito Rural Educativo abranger todos os empréstimos aos agricultores, dada a limitação de recursos humanos e financeiros, é recomendável aplicá-lo ao máximo, em virtude do impacto que está produzindo no meio rural, provando ser uma fôrça poderosa para o incremento de nossas atividades agropastoris.

#### IV — CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não poderíamos terminar êste trabalho sem fazer menção a dois pontos que consideramos de capital importância, ambos relacionados com o papel preponderante que tem cabido à Carteira, no amparo ao homem do campo.

Um dêles diz respeito à inestimável contribuição por ela prestada na elaboração dos diplomas legais que hoje regulam o crédito rural, especialmente a Lei n.º 4.829, de 5-11-65, o Decreto n.º 58.380, de 10-5-66, e o Decreto-lei n.º 167, de 14-2-67, para o que se utilizou da larga experiência adquirida no exercício de suas elevadas funções.

O outro — que aqui registraremos com satisfação, inclusive por dever de justiça — se refere aos funcionários do Banco do Brasil, dos mais modestos aos mais graduados, que, nas variadas regiões do País, com extraordinária operosidade e alto senso de responsabilidade, não têm medido sacrifícios para que a Carteira possa realmente atingir o objetivo para que foi criada, de fomentar a riqueza nacional.

Estamos convencidos de que nenhum dos órgãos relacionados ao desenvolvimento do setor primário da economia, por marcante que tenha sido sua ação, excedeu, em dedicação, zêlo e efetiva atuação, o trabalho realizado nos últimos 30 anos, em prol das classes rurais, pela CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DO BANCO DO BRASIL.

# POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA: CINCO PONTOS

ANTONIO DELFIM NETTO

Ministro da Fazenda

CINCO GRANDES OBJETIVOS

SALÁRIO E EMPRÉGO

ECONOMIA EM EXPANSÃO

CAI A TENSÃO INFLACIONÁRIA

VISÃO PANGLOSSIANA

MONOPÓLIO DO BOM-SENSO

# POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA: CINCO PONTOS

#### CINCO GRANDES OBJETIVOS

Comecemos por indagar o que é lícito esperar da política econômica e financeira do País. Parece-nos que podemos aceitar, sem temor de contestação, que essa política deve atender a cinco grandes objetivos:

- 1. Manter um elevado nível de emprêgo e utilização da capacidade instalada;
- 2. criar as condições para uma ampliação crescente do mercado à disposição das emprêsas, de forma a estimular o desenvolvimento econômico;
- 3. manter a taxa de inflação dentro de limites toleráveis e em declínio constante;
- 4. diminuir as disparidades individuais, geográficas, e setoriais de renda:
- 5. manter as condições para o equilíbrio do balanço de pagamentos.

#### SALÁRIO E EMPREGO

O desenvolvimento da teoria econômica e a aceleração das pesquisas empíricas têm mostrado que êsses objetivos são inteiramente compatíveis. De fato, uma das contribuições mais modernas (1958) e mais importantes à Teoria Econômica é a chamada curva de Philips, que revela a relação existente entre a taxa de aumento dos salários e a taxa de desemprêgo.

Por outro lado, pesquisas empíricas recentes de Neild (1963) mostraram que os preços industriais se formam bàsicamente em atenção às variações de salários e às variações dos custos dos insumos básicos, dependendo muito pouco das variações da demanda. A combinação dêsses conhecimentos mostra porque aqueles que exercem a política econômica têm de optar, a partir de certo ponto, entre a estabilidade de preços e o pleno emprêgo, opção que terá depois seus efeitos sôbre o balanço de pagamentos, sôbre a taxa de investimento e sôbre a taxa de desenvolvimento.

Seria absurdo pensar que diante dêsses fatos devemos nos comportar como diante da lei da gravidade. Uma parte substancial daquêles resultados deriva do comportamento dos homens e são, portanto, em princípio, alterados. De qualquer forma, entretanto, êles mostram que o exercício da política econômica exige, de um lado, o estabelecimento de um sistema de valorização de cada um dêles, e de outro, a construção de um programa que estabeleça os vínculos entre os instrumentos políticamente utilizáveis e os objetivos a serem realizados.

Êste é um ponto importante e precisa ser enfatizado, porque qualquer aluno de nossas escolas de economia é capaz de traçar um programa para acelerar o desenvolvimento e terminar com a inflação. Se não restringirmos a escolha aos instrumentos políticamente utilizáveis, os dois objetivos podem ser fàcilmente atingidos separando-se o setor de bens de consumo do setor de bens de produção.

#### ECONOMIA EM EXPANSÃO

Honestamente, com realismo e dignidade, acreditamos seja possível dizer que o Govêrno Costa e Silva estabeleceu um programa coerente que vai a pouco e pouco produzindo seus frutos.

Em primeiro lugar, mesmo os críticos mais impermeáveis têm reconhecido — quando não se encontram em vilegiatura — que em

lugar da crise ansiosamente esperada a economia apresenta no primeiro semestre de 1968 tôdas as indicações de que caminha para a plena capacidade. A produção industrial velta a seus níveis mais elevados e a safra, a despeito de frustrações locais, será superior a 1967. Será tudo isso resultado do acaso? Não se concederá à política fiscal cuidadosamente armada e à pelítica monetária nenhum mérito? Teremos de insistir no argumento absurdo de que a despeito de todos os erros do Govêrno a economia misteriosamente recuperou-se?

Em segundo lugar, é um fato inequívoco que os investimentos privados estão crescendo e que os investimentos públicos se realizam em ritmo sem precedente, o que cria as condições para realização do desenvolvimento econômico. As sondagens conjunturais mostram que atingimos ritmo de prosperidade crescente e que as perspectivas são bastantes boas para o futuro. Será tudo isso resultado acidental? Será que teremos de atribuir essa reabertura de perspectiva a um "diabo desenvolvimentista"? Não se conceberá, por amor à crítica, nenhum papel à extraordinária ação dos bancos oficiais, aos estímulos governamentais às entidades privadas, ao apoio dos organismos de financiamento internacionais e à ação vigilante do sistema tarifário para favorecer as emprêsas aqui instaladas?

Em terceiro lugar, mesmo os mais severos críticos têm que reconhecer que a taxa de inflação tem sido mantida sob contrôle e tende a decrescer. A respeito dêste problema se tem feito a pior teoria econômica possível, divulgando-se uma forma ingênua de equação quantitativa como a verdade científica incontestável. Sem dúvida, neste campo, o problema básico é o deficit governamental, que deverá ser reduzido em têrmos reais em 1968, e novamente reduzido em 1969. A expansão dos meios de pagamento é um fenômeno preocupante, mais ela tem sido acompanhada por uma elevação na demanda de moeda, produzida pela elevação da renda real e pela redução da taxa de juros, de forma que até agora não deve ter criado grandes tensões nacionais. Como a base de expansão está perfeitamente sob contrôle, o poder de multiplicação do sistema bancário era perfeitamente previsível. De fato, êle foi previsto em dezembro de 1967, quando colocamos em prática a Resolução 79 do Banco Central. O recente problema de liquidez, felizmente já superado, mostra que o sistema bancário não pode expandir aplicações além de certos limites, sem criar problemas de caixa muito desagradáveis.

Por outro lado, é um fato empiricamente verificável que tôdas as tentativas de contrôle do processo inflacionário apenas por medidas de caráter monetário conduziram à redução da utilização da capaci-

dade instalada, sem conseguir, realmente, reduzir o ritmo de crescimento dos preços. É claro que não se pode permitir uma expansão contínua dos meios de pagamentos sem criar problemas inflacionários e é por isso que o Govêrno está atento, procurando sentir que taxa de expansão é compatível com o aumento de demanda da moeda, de forma a não criar tensões desnecessárias.

#### CAI A TENSÃO INFLACIONÁRIA

Se compararmos os índices de preços dos primeiros cinco meses de 1968 com os do mesmo período de 1967, vemos que as tensões inflacionárias declinaram, principalmente se levarmos em conta que houve um aumento do impôsto sôbre produtos industrializados (que deve ter elevado os preços pelo menos 2%) e o aumento do impôsto sôbre Circulação de Mercadorias (que deve ter elevado os preços em tôrno de 2,2%).

No custo de vida a redução é ainda maior. Com exceção de um item, todos os demais apresentam redução (a despeito do aumento dos impostos). Como é possível inferir, então, que a inflação voltará a crescer? Será mais válida a análise de um item apenas, onde a componente aleatória é mais sensível, do que o escrutínio sereno de tôdas ás componentes?

Em quarto lugar, nem os críticos mais severos deixam de reconhecer que o Govêrno Costa e Silva prosseguiu com determinação a política de diminuição dos desníveis regionais de renda e que uma avaliação segura do programa da SUDENE registra resultado bastante favorável.

Em quinto lugar, todos reconhecem que temos estimulado de forma importante as exportações (que nos primeiros cinco meses já superam em 100 milhões de dólares as de 1967) e temos facilitado o movimento de capitais, registrando-se um aumento substancial de nossas reservas externas.

Com relação aos cinco objetivos básicos da política econômica e financeira, será difícil consequentemente não reconhecer que foram obtidos resultados bastante razoáveis. A não ser que se queira apelar para o acaso ou para algum efeito mágico, há de reconhecer-se que a política econômica posta em prática foi eficaz e coerente.

#### VISÃO PANGLOSSIANA

Seria òbviamente ridículo pretender que com isso queremos dizer que não há mais problemas, que estamos no melhor dos mundos. Atribuir às autoridades monetárias o comportamento do dr. Pangloss — imagem usada e abusada pela crítica superficial — é esquecer recomendação séria de Voltaire no próprio Candide — de que "trabalhar sem muito teorizar é a única forma de transformar a vida em algo suportável".

É evidente que tanto os objetivos como os instrumentos da política econômica precisam ser criticados. A crítica inteligente e honesta tem de ser feita, precisa ser feita, pois ela é um dos polos na dialética infinita que nos move aos objetivos fixados. Há, entretanto, dois tipos de crítica que têm de ser rebatidos em seu nascedouro, porque encerram — pela ilogicidade e pela promessa do impossível — perigos para a consecução de tôda a política econômica.

A primeira delas é um tipo de crítica que ignora o fato elementar de que a soma das partes não pode ser maior do que o todo. Esta é a crítica do empresário que pede o combate firme da inflação, mas reclama porque não pode aumentar sua margem de lucro; dos protetores da agricultura que querem ao mesmo tempo elevar os preços dos produtores e baixar os preços dos consumidores; dos que reclamam sempre maiores verbas para a Saúde, Educação e Pesquisa, mas exigem a manutenção dos investimentos na infra-estrutura e deblateram contra o deficit orçamentário; dos que desejam aumentos de salários reais acima do aumento da produtividade e insistem no combate à inflação; dos que desejam maiores investimentos para acelerar o desenvolvimento, maior consumo para aumentar o mercado, mas criticam fortemente o deficit do balanço de pagamentos.

#### MONOPÓLIO DO BOM-SENSO

O segundo tipo de crítica é a dos que egoisticamente supõem que detêm o monopólio do "bom-senso", que em geral representam sofismas esclarecidos há mais de um século. Como disse Keynes, êsses "homens práticos" são em geral escravos do pensamento de algum "economista defunto". É o caso daquêles que recriminam o Govêrno por um aumento dos meios de pagamento, mas ao mesmo tempo pedem aumento dos empréstimos para os chamados "negócios legítimos"; dos que solicitam proteção tarifária indiscriminada e

exigem amplo programa de exportações; dos que se queixam da pressão tarifária, mas exigem cada vez maiores investimentos de infra-estrutura; dos que exigem que não falte crédito ao setor rural, mas se queixam do aumento de aplicações do Banco do Brasil; dos que acreditam sèriamente que o longo prazo pode ser feito sem curto prazo.

Essas considerações mostram que tal tipo de crítica pode conduzir a nenhum resultado sério, mas coloca em relêvo a necessidade de o Govêrno encontrar formas de colaboração mais profundas e mais eficazes. Estamos convencidos de que o estabelecimento de um sistema de comunicações melhor do que o atual, em que muitos organismos independentes possam dar a sua contribuição para uma visão multifária do sistema econômico nacional, é absolutamente necessário para o engajamento mais profundo dos vários segmentos da sociedade brasileira na execução do projeto nacional.

Sem êsse engajamento, sem que os vários setores metabolizem a estratégia global da política econômica e sem que cada um compreenda o seu papel dentro do sistema, não passaremos de parceiros ocasionais na grande aventura do desenvolvimento, desgastando-nos em atritos adjetivos sem conseguirmos somar nas questões substantivas.

## POLÍTICA DE ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

ERNANE GALVÊAS

Presidente do Banco Central do Brasil

I - INTRODUÇÃO

II - DIAGNÓSTICO DA INFLAÇÃO

III - POLÍTICA MONETÁRIA

IV - CONCLUSÃO

# POLÍTICA DE ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

#### I — INTRODUÇÃO

Antes de entrar pròpriamente no tema desta exposição, parece-me oportuno tecer algumas considerações sôbre diferentes conceitos de inflação e possíveis divergências de interpretação das causas do processo inflacionário.

De um modo geral e segundo as correntes de pensamento mais em evidência na América Latina, podemos distinguir duas escolas em matéria de conceito de inflação: a que considera a inflação como o resultado inevitável de uma série de distorções estruturais e a que interpreta a inflação como um fenômeno tipicamente monetário. No primeiro caso, dá-se ênfase aos aspectos de inflexibilidade da oferta de bens e serviços. No segundo, considera-se principalmente a intensidade e as variações bruscas do lado da demanda.

## II - DIAGNÓSTICO DA INFLAÇÃO

Para os adeptos da inflação estrutural, a inflação crônica de grande parte da América Latina decorreria substancialmente das limitações e da rigidez do sistema econômico para atender às modificações da demanda, causadas, bàsicamente, pela escassa mobilidade dos recursos produtivos e funcionamento deficiente do sistema de preços. Entre essas inflexibilidades, contam-se como principais:

- 1. Inflexibilidade da oferta agrária: o tema central neste campo refere-se à incapacidade da agricultura em satisfazer à demanda de alimentos resultante da urbanização e da transferência de mão-de-obra para a indústria. A tese é no sentido de que, se o campo não é capaz de prover as necessidades dessa demanda maior, o encarecimento dos alimentos iniciaria uma espiral inflacionária no estilo dos modelos de inflação de custos.
- 2. Inelasticidade do setor externo: trata-se aqui da incapacidade das exportações para crescer no ritmo exigido por uma adequada taxa de crescimento interno, o que significa menores possibilidades de desenvolvimento. Por outro lado, as receitas de exportações estão sujeitas a variações bruscas dos ciclos externos, o que, além de reduzir a renda do Govêrno, quando caem as exportações, diminui também a renda do setor exportador, que passa a pressionar pela desvalorização cambial.
- 3. Pontos de estrangulamento: refere-se aos setores básicos, onde a escassez de capital pode representar limitação à produção, ao mesmo tempo em que se verifica alta de preços como conseqüência de menor produção, ou seja, um custo unitário maior.
- 4. Insuficiência da taxa de poupança, que impede a ampliação adequada da capacidade produtiva.
- 5. A transferência para a indústria substitutiva de importações terá, também, um sentido inflaciónário, sempre que a produção interna, sob a proteção de tarifas aduaneiras, chegue ao mercado consumidor mais cara que a produção estrangeira.

Os estruturalistas completam sua descrição do processo inflacionário na América Latina com os "mecanismos de propagação", que atuariam como segue: a uma elevação de preços originada por fatôres estruturais, seguir-se-ia uma reação dos setores afetados. Assim, por exemplo, a migração dos trabalhadores para os centros industriais urbanos, onde auferem rendas mais altas, gera uma demanda maior de alimentos e a alta de seus preços; por cutro lado, quando sobe o custo de alimentação, os operários fazem pressão por salários mais altos, os empresários aumentam os preços de venda, solicitam mais crédito bancário e, assim, sucessivamente.

Quanto à inflação de custos e de demanda, os fundamentos para explicar uma inflação tipicamente monetária podem ser encontrados na teoria quantitativa da meda ou na equação da renda, tal como se explica na teoria keynesiana. No primeiro caso, sempre que o crescimento dos meios de pagamento — que não seja compen-

sado por uma redução proporcional na sua velocidade de circulação — se produza a um ritmo superior aos aumentos da produção, haverá, inevitàvelmente, um aumento geral dos preços. No segundo caso, como a sociedade não pode consumir ou investir mais que a quantidade de bens e serviços que produza ou receba do exterior, uma vez alcançado o nível de pleno emprêgo, qualquer tentativa para aumentar, seja o consumo, sejam as inversões, resultará numa pressão no sentido da elevação dos preços.

Dessa forma, pode-se completar a definição de inflação, para explicar o fenômeno, de fundo psicológico, que caracteriza a luta entre os diversos agentes da produção — assalariados, empresários e Govêrno — cada qual tentando apropriar-se de uma proporção relativa maior da renda nacional. Dessa definição resulta a divisão didática entre inflação de custos e inflação de demanda ou investimentos, que nos levam a determinar quatro principais e mais importantes fontes de pressão inflacionária:

a expansão creditícia;

os aumentos de salários;

os superavits na balança de pagamentos; e

os desequilíbrios do orçamento governamental

A resultante dos aumentos de salários em nível superior aos aumentos na produtividade da mão-de-obra, ou seja, superiores ao rendimento marginal do trabalho, é um caso típico de inflação de custos. Tendo em conta as limitações da produção e da renda nacional, quando os assalariados — através de ação coletiva dos sindicatos - impõem um aumento dos salários acima do rendimento marginal do trabalho, isso tem um efeito decisivamente inflacionário, a menos que os demais componentes da sociedade permitam e aceitem uma modificação no quadro geral da distribuição da renda em favor dos trabalhadores. Assim, a não ser que aumente a produtividade, um aumento real de salários só se concretiza se o Govêrno e os empresários aceitam reduzir, proporcionalmente, suas participações na renda nacional. Se, todavia, o Govêrno não reduz seus gastos, ou, pelo contrário, trata de elevar os impostos para aumentar, também, o salário de seus funcionários, e os empresários incorporam êsses aumentos de custos aos preços de seus produtos, para que não se reduzam suas margens de lucro, o resultado final se traduzirá, certamente, num aumento geral dos preços.

Um segundo caso de impulso inflacionário é o que resulta das transações internacionais. As exportações, como se sabe, geram renda interna e têm um efeito multiplicador muito favorável ao desenvolvimento econômico do País. Todavia, um excesso de exportações sôbre importações produz um efeito duplamente inflacionário: 1.º) porque reduz a oferta de bens no mercado interno; 2.º) porque põe moeda nas mãos dos exportadores, quando êstes vendem as divisas de exportações aos bancos. Diminui, pois, a corrente de bens e aumenta a corrente monetária.

Um terceiro caso de pressão inflacionária pode ser associado à responsabilidade dos empresários, na medida em que induzem os bancos à expansão de crédito acima do aumento da produção de bens e serviços. Como se sabe, os bancos comerciais têm a capacidade de expandir os meios de pagamento, através do conhecido mecanismo do multiplicador bancário, podendo dar início a um processo de expansão, seja mediante a utilização de encaixe excedente, seja através da obtenção de recursos por meio do redesconto. Se a economia está funcionando com tôda a capacidade e bem próxima do pleno emprêgo, o fato de os empresários obterem mais crédito nos bancos para financiar a produção e os investimentos resultará, certamente, em alta de preços.

Vale mencionar aqui um caso especial de inflação, que nem sempre aparece claro, mas que pode ocorrer sempre que haja uma inflação intensa e prolongada. Refiro-me à pressão inflacionária que resulta de uma ação puramente especulativa dos empresários, ou seja, a manobra para antecipar-se à alta dos preços, remarcando seus estoques antes que se produza, efetivamente, um aumento nos custos da produção. Com a ocorrência de prolongados anos de intenso processo inflacionário, os empresários adquirem o hábito da inflação, antecipando-se aos aumentos salariais, com o que passam a pressionar uma expansão de crédito. Constitui-se, assim, um círculo vicioso, que resulta de se ter introduzido no processo inflacionário um elemento nôvo, de auto-propulsão. Embora possa parecer suficiente, para quebrar a cadeia, que as autoridades monetárias impeçam expansão do crédito, isso nem sempre é possível pelo fato de que sempre há certa liquidez das firmas ou dos bancos, para dar resistência ao processo, por algum tempo. E uma vez os preços aumentados, ainda que seja por um período relativamente curto, é muito difícil baixá-los. A experiência tem demonstrado que uma forma de combater tal situação poderá ser a aplicação temporária de contrôle de preços, a que nos referiremos mais adiante.

Finalmente, o último dos quatro casos de que estamos tratando corresponde à pressão inflacionária que vem do Setor Govêrno, quan-

do apresenta um deficit importante no orçamento. Se o Govêrno recorre aos bancos comerciais, produzindo uma expansão do crédito, ou se obtém financiamento no Banco Central, através de um aumento do meio circulante, está fazendo inflação. Por outro lado, se para a cobertura do deficit aumentam-se os impostos ou a venda de títulos públicos, os efeitos finais podem ser neutralizados pela transferência de rendas do setor privado para o setor público, mas pode ser que sejam também inflacionários. Se, por exemplo, os bancos, para a compra de títulos, utilizam encaixes excedentes, isto equivale a uma emissão de moeda. Assim mesmo, se a expansão dos gastos do setor público se faz de forma crescente, a transferência de recursos para o Govêrno pode provocar a inconformidade dos setores empresarial e assalariado, que não aceitam a redução de sua participação na distribuição da renda nacional. Essa luta e essa inconformidade, como vimos, é a causa básica do desequilíbrio e das pressões inflacionárias.

Estas considerações servem não só para demonstrar que o processo inflacionário é bastante complexo para reduzir-se a um modêlo simples e único, como também para ressaltar as dificuldades que se apresentam na formulação da política monetária no Brasil, em vista de uma prolongada e intensa inflação, na qual se podem diagnosticar e identificar pràticamente tôdas as situações e todos os elementos a que nos referimos anteriormente.

Com efeito, pode-se dizer da inflação brasileira que ela reúne não só as características de uma inflação de demanda como também de uma inflação estrutural. Embora, segundo os economistas estruturalistas, os mecanismos de propagação possam multiplicar os efeitos iniciais, não se pode dizer que uma inflação, que esteve nos últimos dez anos acima de uma média de 40% e que chegou ao máximo de 87% em 1964, possa ser explicada por fatôres de natureza estrutural. Além disso, não é inteiramente certo que o crescimento da oferta da produção agrícola inferior ao da produção industrial tenha acarretado um encarecimento dos alimentos suficiente para impulsionar a espiral inflacionária. Mesmo porque, sob um sistema de contrôle de preços que prevaleceu por muitos anos, os preços dos produtos agrícolas cresceram menos que o dos artigos industriais.

Do mesmo modo, no que se refere à inelasticidade do setor externo, tão pouco nos parece que possa ser responsabilizada pela inflação. Tem sido demonstrado nos últimos anos que uma política coerente e coordenada do Govêrno pode aumentar substancialmente as exportações, de tal forma que se poderia explicar que a estagnação das exportações brasileiras, antes de 1964, se deva mais aos erros da política econômica.

Quanto às demais formas de inflação aqui mencionadas, pode-se dizer que sempre estiveram presentes na economia brasileira nos últimos 25 anos, isolada ou simultâneamente.

Nos anos de 1954 até 1956, em 1960 e, mais recentemente, desde 1961 até 1964, produziu-se uma inflação de custos típica, condicionada pela elevação dos salários acima do nível geral dos preços. No período 1961/64, os excessivos reajustes salariais foram devidos à fôrça coletiva dos sindicatos.

Quanto ao setor externo, importantes superavits das exportações sôbre as importações têm produzido fortes pressões inflacionárias nos anos da II Guerra — desde 1942 até 1946 — situação que voltou a se repetir em 1950 e nos anos 1965/66. Nestes dois últimos registrou-se um superavit de cêrca de 500 milhões de dólares na balança comercial, não incluídos os serviços.

No que se refere à expansão do crédito bancário ao setor privado, nem sempre, como poderia parecer à primeira vista, tem sido fator inflacionário no Brasil. De um modo geral, com exceção de alguns poucos anos, tais como 1951/52, a expansão do crédito ao setor privado tem sido a consequência e a reprodução de uma expansão inicial gerada no setor externo ou no setor público, ou de uma acomodação da política salarial.

Finalmente, podemos dizer que, principalmente nos anos em que foi mais violenta a inflação, a maior parte da responsabilidade pode ser associada ao setor público. De fato, não số tem aumentado continuamente a participação do Govêrno no Produto Interno Bruto, como têm sido crescentes os deficits orçamentários que não puderam ser financiados com recursos não inflacionários.

#### III — POLÍTICA MONETÁRIA

Dentro dêsse contexto de influência de múltiplos fatôres na formação ou expansão do processo inflacionário, tem-se reconhecido no Brasil a necessidade de conduzir conjuntamente a política monetária e a política fiscal, assim como as decisões pertinentes à política salarial. A orientação que tem presidido a ação do Govêrno é a que não se pode acabar com a inflação de um golpe. Após muitos anos de intensa inflação, seria bem difícil eliminar a espiral inflacionária num dado momento, não só pela estagnação econômica que se produziria como pelo fato de que, dêsse modo, poderíamos estar consolidando e institucionalizando um padrão de distribuição da renda nacional que não corresponde à desejada pela sociedade. Não é que não se tenha tentado isso no passado, em sucessivos progra-

mas de estabilização, mas nem sempre as fôrças políticas ou econômicas aceitam uma distribuição discricionária.

Essa é a razão pela qual, nos últimos anos, se tem optado por uma política gradualista de combate à inflação.

No campo dos salários, por exemplo, tratou-se de mudar o mecanismo dos reajustes com base na correção inflacionária em fins de períodos. Esse mecanismo, que incorporava a inflação passada, com vistas a repor o poder aquisitivo dos salários, foi considerado incompatível com uma política de redução gradual da inflação. Assim, foi estabelecida, a partir de 1964 para os servidores públicos, e desde 1965 para todo o setor privado, uma fórmula que reestrutura não os salários nominais mais altos, calculados pelos picos, mas a média dos salários reais, calculada para o período anterior de 24 meses. A essa fórmula é agregada — tendo-se em conta o processo gradual de contenção inflacionária — a metade da inflação que se estime para os próximos 12 meses, juntando-se-lhe, igualmente, uma certa percentagem — cêrca de 2% — a título de melhoria da produtividade. Dessa maneira, conseguiu-se estabelecer que os reajustes salariais sigam a tendência declinante da inflação, ao mesmo tempo em que, através das primeiras correções, foi possível reduzir o nível real dos salários, dos limites demasiado altos que alcancaram em 1963 a um nível razoável e adequado.

No campo do comércio exterior, vêm sendo impulsionadas substancialmente as importações e as exportações.

De 1965 a 1967, foram sendo eliminados todos os encargos cambiais monetários — depósitos prévios, depósitos de garantia, sobrecarga cambial, aquisição de divisas em leilão etc. — que antes pesavam sôbre as importações. Adotou-se também, em 1965, uma reestruturação dos direitos aduaneiros, reduzindo-os de modo geral, e, em fevereiro de 1967, tôdas as tarifas foram rebaixadas em 20%. Essas medidas produziram efeitos bem positivos sôbre os preços internos e, de certa forma, compensaram parte dos reflexos da desvalorização realizada em março de 1967 e janeiro de 1968. Simultâneamente, estimularam-se as exportações, eliminando-se as múltiplas taxas que as afetavam. Atualmente, com exceção dos produtos primários que pagam impôsto de venda Estadual, as exportações ficaram inteiramente isentas de impostos. Conseguiu-se assim que, da média de 1,3 bilhões de dólares, entre 1960 e 1964, se tenha passado a um montante de exportações superior a um bilhão e setecentos e cinquenta milhões de dólares em 1966 e 1967.

No que se refere à expansão do crédito bancário, pode-se dizer que não tem atuado, nos últimos anos, como fator importante de pres-

são inflacionária. Na verdade, os empréstimos ao setor privado, em 1963, estavam exatamente no mesmo nível de 1951, em têrmos reais, ainda que neste período o PIB tenha crescido 86%.

O Banco Central do Brasil maneja a política monetária através dos instrumentos clássicos dos encaixes legais, do redesconto e das operações de mercado aberto (open market). Os encaixes legais têm variado muito, de acôrdo com a situação da liquidez bancária. Em geral, o encaixe é de 25% sôbre os depósitos à vista e 15% sôbre os depósitos a prazo, com uma diferença para menos de 5% nos Estados do Norte e Nordeste. Em dezembro de 1967, por motivo de uma forte expansão dos gastos públicos e privados, de um elevado ingresso de capital externo e da expansão do meio circulante, e ante a perspectiva de uma desvalorização cambial, aos 25% de encaixe foi imposta uma taxa adicional de 45% incidente sôbre os incrementos de depósitos. No final de março foram suspensas essas disposições, acabando o encaixe mínimo em 30% para os depósitos à vista.

Dos instrumentos que maneja o Banço Central do Brasil, os relativos ao encaixe legal são os mais efetivos para a formulação da política monetária. A taxa de redesconto não exerce papel importante, uma vez que, pela limitação do mercado de capitais, as variações na taxa de redesconto não chegam a afetar o nível das inversões. Atualmente, o recurso ao redesconto só se faz em caso de emergência e por um prazo de 15 dias. Todavia, o Banço Central provê os banços privados de linhas especiais de redesconto para o financiamento da produção agrícola, de acôrdo com as épocas de comercialização das colheitas.

Nos últimos anos, têm sido sensivelmente estimuladas as operações agrícolas, exigindo-se dos bancos privados um mínimo de 10% de empréstimos à agricultura. Entre 1963 e 1967, os empréstimos agrícolas cresceram 7 vêzes, enquanto que os destinados ao comércio subiram menos de 5 vêzes e os da indústria 5 vêzes e meia.

No contexto da política monetária participa também o Banco do Brasil, que muitas vêzes funciona como regulador do crédito, aumentando o volume de suas operações quando o banco privado as reduz, e vice-versa. O Banco do Brasil representa, hoje, 55% dos empréstimos à agricultura e 30% do crédito total ao setor privado.

Finalmente, no que se refere às operações de mercado aberto, que estão limitadas aos títulos do Tesouro, tiveram início em 1965 e estão se intensificando. Como o Banco Central tem o encargo de financiar o deficit do orçamento do Govêrno, tais operações adquirem acentuada importância no contexto da política monetária. Uma grande parte da colocação dêsses títulos, com prazos entre 1 e 5

anos, é feita através dos bancos privados, aos quais o Banco Central, nos títulos de um ano, assegura o direito da recompra, depois do 30.º dia de emissão, mediante uma tabela de desconto.

Cabe, finalmente, dizer uma palavra sôbre o nôvo sentido do sistema de contrôle de preços, estabelecido em princípios de 1965. como um meio de reforçar a política de estabilização. Como mencionei antes, após vários anos de experiência inflacionária, agricultores, comerciantes e industriais passam a atuar como instrumentos propagadores das causas iniciais da inflação, antecipando-se aos aumentos de salários e de outros insumos, para fixar seus preços em níveis sempre acima do que caberia esperar sòmente do comportamento da demanda. É o fenômeno que, em inglês, os economistas chamam de market up price inflation.

Através de um sistema voluntário de contenção de preços, conjugado com a revisão da política salarial, buscava o Govêrno promover a "reversão das expectativas inflacionárias". O sistema, de início, funcionou com base em favores creditícios, mas logo foi ampliado ao campo dos incentivos fiscais, concedendo-se às emprêsas que não aumentassem os preços em mais de 15% uma série de benefícios, inclusive redução de 8% no impôsto de renda. Através dêsse mecanismo, conseguiu-se uma certa defesa por parte de alguns setores importantes da economia, para resistir à pressão de alta de preços dos fornecedores de matérias-primas e de partes complementares. O sistema terminou em fins de 1967, mas o Ministério da Fazenda continua controlando os preços de pelo menos 400 das maiores emprêsas do País, que só estão autorizadas a reajustar seus preços depois de justificá-los com um aumento proporcional dos custos.

Atuando em todos êsses campos, seja através do Banco Central seja por outros órgãos oficiais, o Govêrno está fundamentalmente preocupado em retomar o ritmo do desenvolvimento econômico, que foi interrompido em 1963, quando a economia cresceu sòmente 1,6%, atingindo, em 1964, uma taxa de expansão de 3,18%, igual ao crescimento da população. Para realizar essa tarefa, considera-se que é sumamente importante reduzir a inflação. Os dois objetivos estão sendo cumpridos, a meu modo de ver, satisfatòriamente.

Em 1965, a economia cresceu, em têrmos reais, 4%; em 1966, 4,5 e em 1967, 5%. Enquanto isso, a inflação, que havia alcançado cêrca de 90% em 1964, baixou a 45% em 1965, 41% em 1966 e 24,5% em 1967. E os resultados dos 3 primeiros meses de 1968 podem ser comparados favoràvelmente com os de igual período dos anos anteriores.

#### IV - CONCLUSÃO

Pode ser que a experiência brasileira em matéria de inflação e de política de estabilização não seja a mais estimulante. É, entretanto, a experiência difícil de um país que, por suas grandes dimensões e disparidades regionais, não oferece a possibilidade de soluções simples e estereotipadas. Temos cometido muitas falhas no passado, que estamos dispostos a reparar. Tudo indica que, pouco a pouco, estamos aprendendo a cometer menos erros e mais acertos.

# UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

NESTOR JOST

175

ENSINO COMO FATOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA EXIGÊNCIAS DO PROCESSO TECNOLÓGICO CAPACITAÇÃO FUNCIONAL NO BANCO DO BRASIL

# UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

### ENSINO COMO FATOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA

Nos últimos tempos, a problemática do desenvolvimento vem sendo objeto da mais variada ordem de especulações, dela emergindo a convicção de que o ensino é o mais importante fator de expansão da economia.

Pesquisas extremamente interessantes têm procurado medir a contribuição relativa dos diversos fatôres da produção, que não pode mais ser explicada, apenas, em têrmos de absorção de capital físico, homens-hora e recursos naturais.

Não há dúvida que a escalada pela conquista científica e tecnológica, que empolga o mundo contemporâneo, constitui o grande desafio aos dirigentes da coisa pública e das emprêsas privadas.

Sendo válida a atenção dispensada pelos países mais adiantados aos problemas educacionais, maiores devem ser as nossas preocupações, já que a produtividade extremamente baixa da economia brasileira se deve mais à deficiência de conhecimentos que à falta de instrumentos.

Se não quisermos permanecer na platéia dos subdesenvolvidos — simplesmente admirando ou invejando os paladinos do progresso, situados no palco das atividades econômicas e do bem-estar social — precisamos, sem perda de tempo, generalizar, qualificar e aprofundar a educação para a juventude e renová-la, constantemente, para os adultos.

Diagnosticar essa necessidade torna-se, hoje, lugar-comum, porquanto ninguém desconhece sua importância para uma nação constituída por mais de metade da população em idade escolar. Impõe-se, pois, partir para a terapêutica adequada, revendo velhas fórmulas que se têm mostrado incapazes de produzir os resultados almejados.

Um dos mais angustiantes problemas que enfrentamos, neste momento, é o de aumentar a oferta de alimentos e matérias-primas produzidos no País, facilitando sua transformação industrial e comercialização nos mercados interno e internacional.

Entretanto, modernos métodos de trabalho, extremamente avançados, têm concorrido, nas nações mais adiantadas, para que cada vez menor número de pessoas produza maior quantidade de bens, tanto na lavoura como na indústria.

Como a população rural tende a manter-se constante, ou a diminuir, apesar do acelerado crescimento demográfico, para aumentar a produção torna-se imperioso melhorar os métodos de trabalho. Mas a introdução de técnicas modernas pressupõe um mínimo de assistência que, por sua vez, exige um contingente elevado de pessoas convenientemente preparadas para indicarem, aos produtores, as soluções mais econômicas aos seus múltiplos problemas.

Da mesma forma, dispondo de demanda interna relativamente reduzida, às indústrias se impõe a necessidade de melhorar seus meios de produção e produtividade, de forma a capacitá-las a conquistar, pela oferta em massa a baixos preços, a garantia de mercados cada vez mais amplos.

Igualmente, os serviços e as múltiplas atividades de qualquer sociedade só podem desenvolver-se através de adequada formação especializada, para as respectivas finalidades.

Técnicas agrícolas nem sempre podem ser importadas, uma vez que as experiências nos campos tropicais não têm o desenvolvimento já atingido pelas práticas agrárias dos países de clima frio ou temperado. Por outro lado, a importação da tecnologia constitui pesado tributo cambial e, muitas vêzes, deficiências estruturais ou razões de segurança impedem o acesso às últimas inovações, fazendo com que as nações mais atrasadas se limitem a fabricar sòmente os produtos tradicionais de economias dependentes.

A possibilidade de, a curto prazo, diminuir as distâncias que nos separam dos povos mais adiantados encontrará sérias dificuldades, se pensarmos em preparar nossos quadros técnicos na forma clássica, nos moldes da escola tradicional. Necessitamos acelerar a formação de mais engenheiros, técnicos e trabalhadores especializados, vencendo, através de engenho e arte, algumas etapas.

Êsse raciocínio nos leva à procura de algo nôvo no campo educacional, pois se o mundo atual é sobretudo dinâmico, o processo de transmissão de conhecimentos deve ser igualmente evolutivo.

#### EXIGENCIAS DO PROCESSO TECNOLÓGICO

Não temos a veleidade de, nesta oportunidade, indicar as transformações a imprimir no sistema educativo brasileiro, mas sim o intui-

to de expor algumas apreensões, pois apesar do sensível progresso alcançado na última década, mercê das reformas introduzidas na legislação pertinente, continua flagrante o divórcio entre o que se ensina, na maioria das escolas, e aquilo que interessa à futura vida profissional do estudante.

Os erros se acumulam, da escola primária à superior, fazendo com que grande número de alunos desiludidos abandone os estudos. Os constantes descompassos entre estudantes e professôres devem ser debitados à impaciência dos que sentem que os programas, métodos e, até mesmo, alguns educadores ficaram desatualizados, sem atentar para as necessidades da conjuntura em que vivemos.

O mesmo se pode dizer em relação ao conteúdo do ensino, que se deve diversificar e aperfeiçoar para atender às exigências fundamentais do País. Os currículos precisam ser ajustados aos reclamos do progresso tecnológico e a pesquisa elevada à posição de contribuir efetivamente para o aprimoramento do nosso processo de de senvolvimento econômico.

Dentro do conceito inovador em que deve ser encarada a nossa sistemática educacional, impõe-se a coordenação de esforços entre a emprêsa e a escola, porque aquela é, sem dúvida, a grande beneficiária dos resultados do ensino. Essa colaboração seria reciprocamente benéfica, porque a eficiência empresarial que, no regime de livre concorrência, assegura maiores rendas, poderia capitalizar recursos para a melhoria e ampliação do sistema educacional, ainda que êste não deva ser regido por objetivos pecuniários imediatos.

É na escola, na boa escola, que se hão de conseguir os meios técnicos e científicos para o nosso desenvolvimento. Mas, tendo em conta que a própria segurança nacional depende do grau de ajustamento do ensino às necessidades básicas da sociedade e como, apesar da evolução assinalada, a escola brasileira parece não estar respondendo plenamente às exigências do progresso do País, cabe às lideranças políticas e empresariais somar esforços com os técnicos e professôres para definir os objetivos a serem alcançados pelo sistema educacional.

Enquanto, porém, a escola brasileira não evoluir para solucionar os grandes problemas da produção e da produtividade dos múltiplos ramos de atividade econômica, em que se baseia o desenvolvimento nacional, cumpre ao empresariado preencher a lacuna, preparando o seu pessoal através do treinamento em serviço, a fim de atender com eficiência às crescentes aspirações de confôrto e bem-estar, reclamados, cada dia, por maior número de brasileiros.

#### CAPACITAÇÃO FUNCIONAL NO BANCO DO BRASIL

Por isso, a exemplo das grandes emprêsas mundiais, vem atualmente o Banco do Brasil despendendo recursos ponderáveis com a instituição de treinamento intensivo e sistemático de seu pessoál, em vários níveis, já contando com razoável experiência demonstrada em têrmos de melhoria de eficiência e economia de custos operacionais.

Assim, e de acôrdo com o programa estabelecido pelo novel Departamento de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal, foram realizados, no Banco do Brasil, em 1967, 88 cursos, dos quais participaram 3.215 funcionários. Ésses cursos se destinaram a vários fins, tais como: Administração, Crédito Agrícola e Industrial, Mecanização, Comunicações, Relações Humanas.

Destacou-se, pelo seu alcance e significação, o Curso de Crédito Rural e Industrial, no qual se transmitiram ensinamentos visando à eficiência do crédito especializado, e que foi frequentado não só por funcionários do Banco do Brasil como também por diversos técnicos pertencentes a estabelecimentos congêneres, oficiais e privados, e a instituições governamentais.

Enfase especial está sendo dada aos cursos intensivos para Administradores, idealizados para colocar ao alcance dos funcionários mais categorizados instrumental básico para o melhor desempenho de suas funções executivas e, em consequência, aumentar a eficiência dos serviços, através do aprimoramento do processo decisório, melhor utilização do pessoal e dos recursos físicos e maior compreensão do ambiente em que atua o Banco. As disciplinas fundamentais que compõem o currículo dêsses cursos — Organização e Métodos, Administração de Pessoal, Relações Humanas, Análises Contábil e Financeira, Noções de Direito e Fundamentos de Economia — foram selecionadas com o propósito de capacitar os funcionários com funções de direção no Banco do Brasil, que tendem a crescer em virtude da progressiva descentralização dos serviços, a utilizarem as mais modernas técnicas de Administração e, ao mesmo tempo, ministrar-lhes conhecimentos indispensáveis à interpretação e melhor avaliação dos problemas bancárics e econômicos.

Não menor destaque tem sido dado aos cursos de mecanização, que visam a proporcionar perfeito conhecimento e domínio das modernas máquinas contábeis e equipamentos eletrônicos àqueles que estão incumbidos de manipular êsses instrumentos indispensáveis à Instituição, que precisa apresentar serviços cada vez mais eficientes, sem necessidade de ampliação exagerada dos quadros de pessoal.

NOTÍCIAS

## NOTICIAS

#### ASSISTÈNCIA RECIPROCA BRASIL-MÉXICO

Na solenidade de assinatura do "Convênio de Assistência Recíproca", realizada em Brasília, no dia 22 de abril último, entre o Banco Nacional de Comércio Exterior do México e o Banco do Brasil, o Presidente daquele Estabelecimento, Antonio Armendariz, proferiu o discurso que transcrevemos na integra:

"Sr. Dr. Jost;

Señores.

Es, en primer lugar, particularmente satisfactorio oir palabras tan generosas de labios de tan distinguido ciudadano del Brasil.

Para nosotros, para mi, para el Banco Nacional de Comercio Exterior de México, para el gobierno de mi País, este acto de la firma de un convenio entre nuestras dos instituciones tiene una significación moral extraordinaria y una significación política todavia mayor.

Este acto de la firma del convenio entre el Banco del Brasil y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México es algo semejante a lo que ocurrió en este mismo lugar, hace 8 años. Es un acto de fe en el futuro del Brasil la construcción de Brasília.

Es un acto de fe en el futuro de los pueblos de origen ibérica de este Continente la firma del "Convênio de Assistência Recíproca" firmado entre el Banco del Brasil y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México. Es un acto de fe de los mexicanos y de los brasileños. Estamos seguros, Sr. Dr. Jost, y todavia mas seguros de que ese porvenir va a ser espléndido para los dos países. Tenemos la absoluta seguridad de que trabajando como hemos trabajado, ustedes en el Sur y nosotros • el Norte del Continente, podemos ofrecer no un ejemplo, porque está lejos de nosotros presentarlos como ejemplo, sino una experiencia de como se logra la paz a través del trabajo, del esfuerzo y de sacrificios permanentes de todos los ciudedanos bracileños y de los ciudadanos mexicanos.

Precisamente en un mundo como el actual, tan sacudido por tantos problemas, difíciles todos, de orden militar, de orden politica, de orden religiosa, de orden ideológica, de orden sociológica, nosotros en Brasil y México podemos ofrecer el ejemplo o la experiencia paciente de como hemos ido resolviendo dia tras dia, año pos año, estos graves problemas que ahora afetan a hombres y a naciones que hasta hoy habian aparecido como los mas extensos de la humanidad.

Nosotros y los brasileños podriamos ofrecer el ejemplo de múltiplas crises económicas, de múltiplos problemas de inflación, de múltiplas ocasiones en que han sufrido ustedes, en el estómago y en el alma, porque cuesta dolor no comer, pero es penoso darse cuenta de que trabajamos todo el dia y no fuímos capazes de llevar a nuestros hijos el pan de cada dia.

Esto ha pasado en Brasil; esto ha pasado en México.

La historia de la banca brasileña, particularmente la historia del Banco del Brasil, la história de la banca mexicana, particularmente la historia del Banco de México y de nosotros que somos hermanos del Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, son experiencias de como los pueblos de Brasil y de México lograron superar estos problemas de la inflación, lograron superar estos problemas de falta de confianza en los ciclos monetarios, no solamente los fiduciarios, sino los específicos.

Asi como hace 8 años el Presidente Kubitschek lanzava esta proclama que está gravada en este edificio que guarda los documentos mas preciosos para la construcción de Brasilia y dice que ve el futuro sin ninguna duda, sino con absoluta tranquilidad por un Brasil magnífico, yo digo, ahora, como mexicano, que en la firma de este convenio veo un futuro magnífico para los dos países y ofrezco al mundo la experiencia del Brasil y de México, para resolver problemas de inflación, problemas de crisis monetária, problemas de crisis de um sistema monetario internacional, problemas de falta de confianza.

Nosotros, brasileños y mexicanos, tenemos hoy un porvenir, porque nos preocupamos por las clases mas pobres, por la redistribución del interés nacional, por asegurar el pan a todos los brasileños, por asegurar el pan a todos los mexicanos y porque veo la experiencia de Brasil y México como es posible que a través del pan asegurado para los cuerpos y de un pan a través de la escuela asegurado para los espiritos pueda construirse un mundo mejor, mas accesible, mas fácil para todos, pero sobretodo para los mas humildes."

Viva el Brasil! Viva México!"

#### AJUDA A USINEIROS DE SÃO PAULO

Com a ampliação do teto operacional à Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, objetivou o Banco assegurar regularidade do abastecimento de açúcar aos mercados paulistas. A redistribuição dos novos limites de crédito será feita através das Agências de Araraquara, Araras, Catanduva, Igarapava, Itapira, Jaboticabal, Jaú, Lençóis Paulista, Limera, Marília, Matão, Nova Granada, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Prêto, Rio Claro, São Carlos, São Manuel e São Paulo. Com a medida, coloca-se em execução a nova sistemática instituída pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, que fixou para as Usinas de São Paulo e Rio de Janeiro o regime de cotas duodecimais, permitindo aos usineiros comercializar sua produção, parceladamente, durante todo o ano.

#### PEQUENO PRODUTOR DE CANA-DE-AÇÚCAR

As usinas de cana-de-açúcar do Estado de Santa Catarina receberam financiamentos para que levem a bom têrmo suas explorações agrícolas, prevenindo, a esta altura, reflexos negativos que a falta de amparo creditício poderia provocar à economia da região. As usinas assistidas, por sua vez, se comprometem a adquirir a produção dos pequenos fornecedores, respeitados os preços oficiais do Instituto do Açúcar e do Álcool, fixados para a tonelada de cana.

#### AUXILIO A BANCO COOPERATIVO

Foi deferido crédito ao Banco Cooperativo dos Plantadores de Cana, do Estado de Pernambuco, para o custeio de entressafra e aquisição de adubos destinados à recomposição de estoques. A medida tem por fim não só evitar a imobilização de recursos por parte do BANCOPLAN como também favorecer o repasse dos contratos já firmados, na safra em curso, com os plantadores de cana, seus associados.

#### SAFRA DE ALGODÃO DO PARANÁ

A Cooperativa dos Cotonicultores de Assaí recebeu auxílio financeiro, visando ao suprimento de recursos necessários à comercialização da safra de algodão (1967/68) e escoamento da produção a preços compensadores.

#### ESTÍMULO À INDÚSTRIA DE PRECISÃO

Concedeu-se crédito especial a indústria especializada em aparelhos de telecomunicações, fornecedora do Departamento Nacional de Correios e Telégrafos (DCT), objetivando, dessa forma, colaborar para a fabricação nacional de aparelhos de alta precisão.

#### AMPARO À INDÚSTRIA DE BASE

A Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA) foi outorgado auxílio financeiro com o fim de proporcionar-lhe condições para tomar uma série de medidas administrativas e de longo alcance, entre as quais se destacam a liquidação da dívida para com a Massa Falida Willy H. Schlieder, da Alemanha; a amortização de parte dos débitos de fornecedores internos e externos; e suprimento de capital-de-giro, desfalcado com indenizações trabalhistas decorrentes de decisão judicial.

#### CRÉDITO EXTERNO PARA RODOVIAS

A Diretoria concedeu aval a estabelecimento da rêde bancária privada, em operação de empréstimo junto ao Grupo Schroder, nos Estados Unidos e Europa, que se destina a custear, no Estado de Minas Gerais, programas de eletrificação e de melhoramentos rodoviários, êstes abrangendo as rodovias Furnas-Passos-Divisa, Araxá-Divisa, Iguatema-Bambuí-Patos de Minas, Piraúba-Cataguases e Ponte Nova-Viçosa.

#### REDUÇÃO DE TAXAS

A Diretoria do Banco do Brasil, atenta ao empenho das autoridades monetárias em fazer baixar os custos financeiros, resolveu reduzir a taxa de juros relativa às operações da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, fixando-a em 10% ao ano nos empréstimos a cooperativas, para repasse a associados, e em 12% a.a. nos créditos a produtores rurais, isentando da comissão de até 6% os empréstimos de valor inferior a 50 vêzes o maior salário mínimo vigente no País.

Nos financiamentos de natureza industrial, para refôrço de capitalde-giro ou para investimento, a taxa de juros fica limitada a 12% a.a., sujeitas ainda as operações dessa espécie à comissão de até 10% ou correção monetária na mesma base, conforme se refiram a recursos internos ou externos.

Na Carteira de Crédito Geral (CREGE), a taxa de desconto de duplicatas rurais e notas promissórias rurais foi reduzida de 24% para 18% a.a., papéis êsses que representam a fase inicial da comercialização de produtos agrícolas ou pecuários. Nas operações tipicamente comerciais, já anteriormente essa taxa sofrera redução de 24% para 22% ao ano.

#### ALGODÃO PARA A URSS

A Diretoria, empenhada no incentivo às exportações brasileiras, concedeu à Cooperativa Agrícola de Cotia financiamento para venda de partidas de algodão à União Soviética, proporcionando, assim, condições para a colocação dos nossos produtos no mercado internacional.

#### COMÉRCIO BRASIL-ARGENTINA

A Filial de Buenos Aires concedeu crédito a importante emprêsa argentina produtora de aço. A operação se destina à compra, no mercado brasileiro, de semimanufaturados siderúrgicos, complementando uma série de medidas que visa a incrementar as vendas de nossos produtos naquele país.

#### MAIORES AS EXPORTAÇÕES NO 1.º SEMESTRE

O total das exportações brasileiras, no primeiro semestre de 1968, atingiu 10.237.593 toneladas, no valor FOB de US\$ 844.420 mil, registrando aumento de 13,9% sôbre o dé igual período do ano passado. Em seguida ao café, entre os produtos mais expressivos da pauta, figuram os manufaturados, açúcar, algodão em rama, minério de ferro, pinho serrado, cacau, carne bovina, milho em grão, óleo de mamona e lã.

#### CACEX PROMOVE AS EXPORTAÇÕES

Acha-se em pleno funcionamento na Carteira de Comércio Exterior (CACEX), à Avenida Rio Branco n.º 65, 14.º andar, sala 1.401-B, o Centro de Promoções de Exportação (CEPEX), destinado a oferecer aos interessados tôdas as informações necessárias no sentido de facilitar seus negócios no exterior, inclusive colocando o fabricante ou exportador brasileiro em contato com os importadores estrangeiros desejosos de adquirir mercadorias nacionais. Esse setor oferece, ainda, entre outros serviços, informações sôbre pesquisas de mercado, legislação, regulamentação e normas de comércio exterior, e concorrências públicas nos outros países.

## PROFISSIONAIS LIBERAIS DO INTERIOR

A Carteira de Crédito Geral (CREGE) autorizou às Agências o recebimento, em caução, de duplicatas com prazo de até 24 meses, referentes a vendas de instrumental técnico-científico para médicos, dentistas e outros profissionais liberais de nível universitário, tais como engenheiros, arquitetos, agrônomos e veterinários, que exerçam a profissão em municípios com menos de 100 mil habitantes. Objetiva o Banco facilitar a aquisição do instrumental indispensável ao mais eficiente desempenho das atividades daqueles profissionais e concorrer para a melhoria de condições das populações interioranas e sua integração no processo de desenvolvimento nacional, além de estimular aos recém-formados, e mesmo aos mais experientes, a se radicarem nas comunidades do interior.

#### CRUZADA CRISTÃ

À Cruzada de Ação Básica Cristã, do Estado de Pernambuco, foi concedido empréstimo para fazer face a seu programa de alfabetização de adultos. A campanha da ABC, cobrindo vários Estados do Nordeste, já conta com o interêsse governamental, pois nada menos de três Ministérios participam, através de convênio, da obra que vem sendo ali planejada e realizada.

#### ASSOCIAÇÃO LATINA DE INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

O Banco, por decisão da Diretoria, acaba de ingressar na Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Trata-se de entidade criada em recente reunião ralizada em Washington, da qual participaram dirigentes de bancos de desenvolvimento, inclusive os representantes do Banco do Brasil, Diretor José Antônio de Mendonça Filho (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial — Zona Sul) e José Luiz Silveira Miranda (Gerente da Filial em Nova Iorque). A novel instituição regional se propõe a desenvolver trabalho considerado de grande relevância no processo de integração da América Latina, segundo tese defendida pelo Presidente Costa e Silva em discurso pronunciado em Punta del Este, em abril do ano passado.

#### ENSINO TÉCNICO — INDUSTRIAL

Em virtude da assinatura de convênios entre a União e o Banco do Brasil, êste atuará como Agente Financeiro na execução dos contratos de empréstimos celebrados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dentre êles, um de US\$ 3 milhões, destinado ao financiamento parcial de programa de ensino técnico-industrial e ensino superior. Os atos, presididos pelo ministro Tarso Dutra, foram firmados pelo procurador-geral da Fazenda Nacional, Jaime Alipio de Barros, e pelo presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost.

#### NESTOR JOST, CIDADÃO PERNAMBUCANO

A Assembléia Legislativa de Pernambuco, por decisão unânime de seus membros, concedeu o título de "Cidadão Pernambucano" ao Presidente Nestor Jost. Ao justificar a homenagem, os deputados invocaram o substancial apoio que o Banco do Brasil vem oferecendo para o fortalecimento da economia do Estado.

#### ALEMANHA HOMENAGEIA O PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL

O Presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost, foi homenageado pelo Conselheiro Econômico da Embaixada Alemã em nosso País.

Durante o encontro, a que estiveram presentes diplomatas, empresários e dirigentes de bancos, foi enaltecida a orientação adotada pela atual administração no sentido de utilizar adequadamente a colaboração técnica e financeira oferecida pela Alemanha aos países em desenvolvimento e de intensificar o intercâmbio comercial germano-brasileiro.

#### NOVO CRITÉRIO DE ADMISSÃO DO PESSOAL

Reformulado o sistema de concurso para admissão de funcionários e criado novos critérios de ascensão à carreira de Escriturário, o ingresso ao Quadro de Contabilidade será efetuado em duas etapas. A primeira mediante a realização de concurso externo para o pôsto inicial de Auxiliar de Escrita e, após estágio mínimo de 1 ano, o ingresso na carreira de Escriturário se dará através de nôvo concurso, desta vez em certame interno, onde o candidato prestará provas sôbre matérias objetivas e relacionadas diretamente com os servicos do Banco.

#### CONTINUAM OS CURSOS NO DESED

Novos cursos vêm sendo ministrados no Departamento Geral de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal, prestigiados sempre com a presença de destacadas personalidades oficiais. A aula inaugural do VI e do VII Curso Intensivo para Administradores foi proferida pelo Ministro Delfim Netto, que fêz uma análise da posição econômico-financeira do País. Nos VIII e IX CIPAD, foi orador o Presidente do Banco Central do Brasil, Ernane Galvêas, sendo a política monetária do Govêrno o tema da palestra.

#### AGÊNCIA NO PERU

Prosseguem gestões, junto às autoridades peruanas, no sentido de se obter autorização para instalar Agência na cidade de Lima. O objetivo do Banco, ao ampliar sua rêde de filiais na América do Sul, é colaborar para que se efetive o plano de integração econômica do Continente, inserto na Declaração de Punta del Este.

#### NOVOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Equipe constituída na Consultoria Técnica do Banco do Brasil concluiu estudos relativos à reformulação do Decreto-lei n.º 265, elaborando dois anteprojetos de lei, um sôbre as duplicatas mercantis e outro sôbre os títulos de crédito industrial.

Contou a equipe com o brilho da experiência e saber do Dr. Humberto de Mendonça Manes, até há pouco advogado do Departamento Jurídico da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI) e agora integrando a magistratura do Estado da Guanabara, bem como do Dr. Miguel Edson Arraes de Alencar, também advogado dêsse mesmo Departamento, dela participando, ainda, o Assessor e o Assistente da Consultoria Técnica, Antônio Ferreira Álvares da Silva e Geraldo Loche, e o Secretário de Gabinete do Diretor da CREAI — Zona Sul, Fernando Lima de Queiroz.

Ambos os anteprojetos, submetidos ao crivo dos Ministérios interessados, representam a colaboração do Banco com o Poder Executivo, visando à conquista de aprimorados institutos jurídicos.

O trabalho relativo à duplicata serviu de base ao projeto do Executivo enviado ao Congresso Nacional, havendo, porém, sofrido profundas modificações na Câmara. No Senado, entretanto, através de substitutivo de autoria do Senador Eurico Resende, foram restaurados os pontos capitais e princípios básicos defendidos pelo Banco do Brasil.

Nêle objetivou-se, sobretudo, dar forma consequente às disposições sôbre a duplicata, partindo de sua conceituação como título de crédito e, então, desembaraçado de sua característica fiscal, e bem assim eliminar os percalços bancários relativos a protesto para assegurar direito de regresso, estabelecendo o processo judicial de cobrança através de simplificada ação executiva e ajustando aos mesmos preceitos a duplicata de prestação de serviço.

Pelo anteprojeto dos títulos de crédito industrial ficam instituídas a Cédula Industrial Pignoratícia e a Nota de Crédito Industrial, a primeira para os financiamentos sob garantia real e a segunda mediante crédito pessoal, procurando-se — à semelhança do Decretolei n.º 167, que trata dos instrumentos de crédito rural — criar um tipo moderno de contrato, incorporante de garantias e obrigações, com amplificado elenco de lastros dos financiamentos industriais.

#### ANO CABRALINO

Em apoio às iniciativas oficiais de comemoração do quinto centenário de Pedro Alvares Cabral, organizou o Banco do Brasil, em seu Museu, Arquivo Histórico e Biblioteca, mostra evocativa do Descobridor e de sua época, com a apresentação de painéis, mapas e moedas portuguêsas cunhadas nos reinados de D. João II, D. Manuel I, D. João III e D. Sebastião, isto é, do período 1481-1570.

A exposição, que é a 13.ª da série iniciada pelo Museu do Banco do Brasil em 1955, apresenta também, por especial deferência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o famoso exemplar da primeira edição de Os Lusiadas (1572), que trás a assinatura autógrafa de Luís de Camões e que pertenceu a D. Pedro II.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

CARTA DE HOMERO BATISTA .
"CARTA DE CONSELHOS AOS BANQUEIROS"

### DOCUMENTOS HISTÓRICOS

#### CARTA DE HOMERO BATISTA

Iniciamos neste número a transcrição de documentos antigos, que enriquecem o acervo do Museu, Arquivo Histórico e Biblioteca do Banco do Brasil.

Nêles estão fixados a história de nossa Casa e o pensamento de seus administradores.

A carta que aqui inverimos, escrita em 25 de fevereiro de 1918, tem a assinatura de Homero Batista, republicano histórico e então Presidente do Banco.

Já naquela remota data, defendia Homero Batista a abertura de Agências do Banco do Brasil no exterior, primeiramente em Londres, que na época era o centro das finanças e comércio mundiais.

Sustentava ainda a conveniência da extinção da Delegacia do Tesouro, em funcionamento na capital britânica.

As idéias do eminente ex-Ministro da Fazenda permanecem atuais, e só agora se concretizam em parte com a próxima inauguração da Filial do Banco em Nova Iorque.

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 1918.

Exmo. Amigo Snr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.

Saudações respeitosas.

No desempenho da missão com que me distinguiu o Governo, impõe-se-me o dever de, perante o esclarecido espirito de V.Ex., insistir pela criação de filiaes do Banco do Brasil em algumas praças estrangeiras, nomeadamente Londres, Buenos Ayres e Montevidéo. A medida é de molde a não dever ser adiada neste momento que atravessam as nações, com as quaes mantemos e carecemos de manter, não sòmente relações politicas, mas relações economicas, nas circumstancias em que é solicitado com empenho o nosso concurso, que póde ser prestado na reciprocidade de uma maior expansão de nosso intercambio e mais segura orientação na collocação dos nossos productos de exportação, os quaes não devem ficar a mercê de incidentes emergentes, que os desvalorizem, sem causas naturaes, ou os sujeitem ás injuncções políticas ou de mera exploração.

Se para o Brasil é imprescindivel o assegurar a sua exportação, em condições independentes de quaesquer surprezas, não menos necessario lhe será o procurar garantir, na medida das nossas necessidades, o commercio de importação do que ainda precisamos que o estrangeiro nos forneça. O que presentemente occorre com o nosso café e borracha, de um lado, e com o carvão, de outro, mostra a conveniência de medidas assecuratorias. De certo a installação de agencias do Banco do Brasil nas praças de nossas maiores relações, não trará a solução immediata das nossas conveniencias de exportação e importação; mas será, sem duvida alguma, uma medida utilissima e de previdencia, podendo concorrer efficazmente para o incremento, assistencia e segurança das, nossas necessidades.

O nosso intercambio com a Inglaterra sobe já á consideravel quantia, occupando esse paiz saliente logar em nossas estatisticas de importação e exportação.

Londres é a capital monetaria do mundo e séde de filiaes dos principaes bancos de França e dos demais paizes. Para alli convergem todos os negocios. As operações de todas as praças, ainda mesmo as mais remotas, podem ser e ordinariamente são para alli encaminhadas, encontrando prompta e efficiente solução. E, para o Brasil, a capital ingleza é, além dos negocios do Governo, o centro de importantes companhias, empresas e da grande parte do commercio que entretemos com a Europa. O movimento cambial directo ou indirecto, feito com Londres, attingindo annualmente a milhões de esterlinos, dá bem idéa da importancia de nossas ligações com aquella praça

Veja V. Ex. que vantagens decorreriam da filial do Banco do Brasil em Londres, ponto de apoio seguro que seria para o nosso commercio, a cujas necessidades poderia attender não só com as praças inglezas como com as de qualquer outro paiz.

Representando os interesses brasileiros, será a filial o defensor natural delles, tornando-se ainda centro de informações de propaganda dos nossos productos. Accresce que, merecendo a filial a confiança do Governo, seria ella installada e provida de pessoal de molde a merecel-a por completo, podendo lhe ser entregues, como seria na-

tural que o fossem, os serviços officiaes externos da União e o dos Estados, apropriados á sua gestão (pagamento de juros e amortização de dividas, do funccionalismo externo, de commissões, encommendas, etc.). Tornar-se-ia então dispensavel a custosa Delegacia do Thesouro, em Londres, o que importaria sensivel reducção de despesas, de que tanto necessitamos.

Como compensação dos serviços que prestasse, a filial cobraria modesta commissão, que, em se tratando de multiplas e valiosissimas operações, subiria, no decurso de cada anno á importancia que em muito contribuiria para a sua manutenção, importancia, todavia, no que se referisse ao serviço federal, muito inferior ao que ora se despende com aquella Delegacia.

E, seja-me licito dizer, apezar de V. Ex. saber melhor do que eu, seria mais consentaneo com a natureza do serviço do Governo Federal no exterior, que este fosse executado pela filial do Banco, do que por uma Delegacia do Thesouro, singularidade brasileira no meio londrino, onde outros paizes com encargos de maior vulto, delles se desempenham por intermedio de bancos de confiança.

Para o Banco do Brasil, representará a filial de Londres o argumento das suas transacções e a possibilidade delle effectuar muitas outras até hoje afastadas dos seus guichés.

Nas republicas do Prata, desde muito, se faz sentir a falta de um banco brasileiro que promova a defeza do commercio e facilite o incremento das nossas relações com aquelles paizes, tão ricos e florescentes.

A permuta de productos entre as republicas platinas e a brasileira tem, nestes ultimos tempos, tomado grande desenvolvimento. A nossa industria, que era quasi desconhecida nesses mercados, começa agora a suppril-os.

Os dados estatisticos nos fornecem, no caso, o melhor esclarecimento. Em 1914, — anno da guerra — o nosso intercambio com a Argentina exprimiu-se nos seguintes termos: a exportação attingiu a 36.476 contos (£. 2.226.000) e a importação a 53.832 contos (£. 3.413.000), emquanto que tres annos depois, em 1917, a exportação subiu a 102.216 contos (£. 5.475.000) e a importação a 109.306 contos (£. 5.792.000).

Com o Uruguay, no mesmo periodo, a nossa exportação alcançou, em 1914, a 16.853 contos (£. 1.039.000) e a importação a

 $8.525 \text{ contos } (\pounds.544.000), \text{ tendo subido, em 1917, a exportação a 52.563 contos } (\pounds.2.802.000) e a importação a 16.193 contos } (\pounds.868.000).$ 

Resultado animador e auspicioso. Dobrou, nos tres annos, o provimento que recebemos dos dois paizes visinhos; mas o supprimento que lhes fizemos quasi triplicou para a Argentina e excedeu do triplo para o Uruguay.

É necessario intensificar cada vez mais o nosso commercio naquelas praças, para que, cessada a causa que determinou alli a sua expansão, a guerra mundial, não definhe e se reduza ao que era, anteriormente, mas ao contrário, se desenvolva mais e se enraize no meio platino.

Nenhum apparelho será mais apto e adequado para tal objectivo que uma filial do Banco do Brasil, porquanto o seu interesse está na razão directa do augmento das transacções, conjugando-se perfeitamente com o da nossa industria, lavoura e commercio. E só o Banco do Brasil poderá attender com mais facilidade ás conveniencias do intercambio, nas diversas praças, porque já possúe Agencias e correspondentes em todos os nossos Estados.

A producção respectiva dos tres paizes, em sua variedade completa-se de tal forma, que satisfaz a todas as necessidades, sem competições que provoquem represalias ou guerra de tarifas.

Nossos principais productos o café, a borracha, o cacau, o assucar, o fumo, a herva matte, etc. têm aqui meio physico mais appropriado para cultura do que naquelles dois paizes; elles produzem, porém, artigos de primeira necessidade, com maior facilidade e em tanta abundancia, que preenchem as nossas deficiencias. Entre o nosso paiz e as duas prosperas republicas do Prata ha, sem duvida, ponto seguro de coordenação de forças, para, com justas compensações e reciprocidades serem estabelecidas permanentes relações de convivencia e solidariedade em todo o dominio da economia e das finanças.

Além da cotrespondencia de interesses commerciais, ha, para entrelaçamento dos tres povos, os vinculos do passado, que a Historia conserva sempre vividos, demonstrando os mesmos propositos de justica e liberdade.

É meu sentimento intimo, e folgo de o revelar a V. Ex., no pressuposto de que identica seja o da generalidade de nossos compatriotas, é meu sentimento intimo que, se ha logica nas relações internacionais, devia existir entre o nosso e os povos platinos, com a identidade de interesses e de intuitos, a mais franca cooperação de esforços para uma acção politica homogenea no reciproco beneficio e garantia.

Devemos preparar-nos para amparar os interesses nacionaes na lucta economica que fatalmente surgirá após a cessação do actual conflicto.

Á representação diplomatica nem sempre é dado acautelar os nossos assumptos economicos, visto que é bem diversa a sua esphera de acção.

É frequente o insucesso de tentativas mediante embaixadas especiaes, por via de regra dispendiosas e instaveis, por lhes faltar o cunho pratico de conhecimento indispensaveis, a continuidade de acção, o habito de commerciar e o interesse proprio no augmento dos negocios.

Ao passo que a acção exercida pela filial de um banco, e sobretudo do Banco do Brasil, só confiança pode inspirar pela garantia que offerecem as transacções, por seu intermedio feitas, além da autoridade de que se reveste como representante legitimo dos interesses brasileiros.

Finalmente convencido das incontestáveis vantagens da criação dessas tres filiaes, as teria promovido nos termos da autorização contida nos Estatutos, se não fôra a exiguidade dos recursos de movimento, já insufficientes para manter a somma de negocios da Matriz, das 23 Agencias, já installadas e de outras que estão sendo organisadas.

O desenvolvimento da actividade reclama pelo crescimento da nossa producção agricola e industrial, e a elevação de preços de todos os productos, faz augmentar cada vez mais a necessidade de moeda, como seu instrumento de permuta.

De facto, nossa producção actualmente é muito maior e variada, e o nivel dos preços subiu extraordinariamente, podendo dizer-se, sem exagero, que o valor médio da tonelada de mercadorias duplicou, cotejados os preços de 1913 com os de 1917.

O negociante, que movimentava o seu negocio com 100 contos de réis, pela simples razão da elevação de preços, carece de pelo menos 200 contos, para manter hoje as mesmas transações.

Ao Banco acontece o mesmo, em maior escala, por ser o manancial de recursos a que todos recorrem.

Das emissões de papel-moeda foram destinados 100 mil contos de réis para operações, especialmente de redescontos bancarios, de que já recebeu o Banco 80 mil contos. A applicação, porém, da maior parte, foi feita pelo Governo em operações differentes das que reclamaram aquella providencia.

Acha-se o Governo autorizado a auxiliar a lavoura, a industria e o commercio, por intermedio deste Banco. Nenhum auxilio será mais justificado que o necessario para o habilitar a abrir outras Agencias no paiz e as tres, a que me venho referindo, no exterior, para o que bastarão dois milhões esterlinos, sendo um milhão para filial em Londres, 300 mil libras para a de Montevidéo e 700 mil libras para a de Buenos-Ayres.

Fornecendo o Thesouro ao Banco, a importancia applicada nas transacções effetuadas por ordem e conta do Governo já o Banco poderá realizar a medida que é reclamada pelos seus e pelos interesses vitaes do paiz.

Eis, Snr. Ministro da Fazenda, as idéas que, sobre esse assumpto, me occorrem apresentar ao elevado criterio de V. Ex., a quem me dirijo convencido de que, ambos nós educados que somos no respeito das necessidades publicas, não havemos tratal-as senão com patriotismo e nó interesse da nação.

Subscrevo-me, com todo apreço,

att.º, am.º e adm.ºr

(a) Homero Baptista

#### "CARTA DE CONSELHOS AOS BANQUEIROS"

#### HUGH MC CULLOCH - 1863

No princípio da segunda metade do século passado, atravessaram os EE/UU. grave dificuldade no seu sistema financeiro. Proliferavam os Bancos (mals de 1.600) e se aplicava a legislação de cada Estado onde se situava o estabelecimento bancário. Tornou-se imprescindivel a sua uniformização e dai resultou em 1863, a promulgação de uma lei, de cunho nacional, regulando todo o mercado financeiro do país.

Diante dos resultados negativos do procedimento anterior, evidenciou-se, também, a necessidade de medidas saneadoras e da adoção de novos métodos e técnicas.

Para coordenador dessa nova política, foi convocado o ilustre advogado, financista e tradicional banqueiro, Hugh Mc Culloch, cujo trabalho representou papel tão relevante, que o país exigiu, por mais de uma vez, sua presença como Secretário do Tesouro.

Dotado de alta sabedoria e perfeitamente conhecedor da problemática do setor monetário, face à sua vivência na direção de organismos bancários privados, dirigiu logo Mc Culloch uma "Carta de Conselhos" aos homens responsáveis pelo sistema de circulação de riqueza do país, onde nela se consubstanciavam os característicos principais para o exercício da nobre profissão de banqueiro.

Esta "Carta de Conselhos" até hoje não perdeu a sua atualidade e poderá mesmo servir de base, como ocorreu outrora, de verdadeiro Código de Ética, para todos quantos participam do contércio bancário, no mundo moderno.

(Colaboração do Departamentto Jurídico do Banco Comércio e Indústria de Pernambuco S.A. — VI Congresso Nacional de Bancos).

- 1.º) Empréstimos que não tenham margem de garantia para suportar razoáveis contingências devem ser evitados;
- 2.º) Não alimente nem encorage a especulação. Facilite, apenas, as transações legítimas e prudentes;

- 3.º) Faça os seus descontos aos prazos mais curtos possíveis, tanto quanto os negócios de seus clientes, e insista nos resgastes de todos os papéis nos vencimentos, quer necessite ou não do dinheiro;
- 4.º) Nunca faça raforma meramente porque não saiba onde empregar o dinheiro com as mesmas vantagens, no caso de ser pago o título. De outra forma não lhe será possível controlar a linha de descontos ou fazê-la digna de confiança a qualquer tempo;
- 5.°) Distribuir empréstimos a um só indivíduo ou firma, embora as vêzes necessário, é geralmente desaconselhável e freqüentemente inseguro. Grandes devedores tendem a controlar o banco e quando isto ocorre nas relações entre um banco e seus clientes, não é difícil saber-se quem, afinal, sairá perdendo;
- 6.°) Cada dólar emprestado do capital e reservas corresponde a um débito assumido. Seus gerentes ficam, assim, sob tremenda responsabilidade perante credores e acionistas, para manter os descontos subordinados a contrôle;
- 7.°) Trate seus clientes com compreensão, tendo em mente que um banco prospera com a prosperidade dos clientes, mas não permita que êles lhe ditem a política a seguir;
- 8.º) Se tem dúvida a respeito de uma proposta, recuse-a, dando ao banco o benefício da dúvida; nunça faça um desconto quando não tiver convicção sôbre se é apropriado fazê-lo. Caso tenha motivo para desconfiar da integridade do cliente, feche a conta dêle;
- 9.º) Nunca negocie com um velhaco sob a impressão de poder evitar que êle o engane. Em tais casos o risco é muito maior que os lucros;
- 10.º) Pague aos seus funcionários salários tais que lhes permitam viver confortável e respeitàvelmente; exija dêles serviços completos e exclusivos;
- 11.º) Se um funcionário tiver padrão de vida acima de sua renda, despeça-o; mesmo que o excesso de gastos possa ser explicado consistentemente com sua integridade, ainda assim despeça-o. Extravagância, quando não seja crime, muito naturalmente conduz ao crime. Um homem que gasta acima de seu salário não pode ser um empregado de confiança;
- 12.º) E por fim, o capital de um banco deve ser uma realidade e não uma ficção".

ESTATÍSTICAS DO BANCO DO BRASIL

#### CONVENÇÕES:

- ... Não disponível
- -- O fenômeno não existe
- Menor que a unidade adotada

BAJAR

O Banco do Brasil é considerado sociedade anônima de capital aberto nos têrmos da Resolução n.º 16 do Banco Central do Brasil, por "tempo indeterminado", conforme processo GEMEC R 1.013/66, de 18-5-66.

#### EVOLUÇÃO DO CAPITAL DO BANCO

#### NCr\$

| DATA DA ASSEMBLÉIA | AUMENTO (1) | NOVO CAPITAL |
|--------------------|-------------|--------------|
| 4-56               | 100.000     | 200.000      |
| 8-59               | 400.000     | , 600.000    |
| -4-62              | 600.000     | 1,200,000    |
| 4-63               | 1.200.000   | 2,400,000    |
| 8-64               | 2.400.000   | 4.800.000    |
| -7-66 (2)          | 19.200.000  | 24.000.000   |
| -8-67 (3)          | 36.000.000  | 60.000.000   |

- (1) Por incorporação de Reservas.
- (2) Elevado o valor nominal das ações de NCr\$ 0,20 para NCr\$ 1,00.
- (3) Inclusive subscrição em dinheiro de NCr\$ 12.000.000 (12.000.000 de ações novas).

#### AÇÕES DO BANCO

#### COTAÇÕES MÉDIAS

|        |        |           | 1966  | 1967 | 1968                                    |  |  |
|--------|--------|-----------|-------|------|-----------------------------------------|--|--|
| ANOS . | NCr\$  | MESES     | NCr\$ |      |                                         |  |  |
| 956    | 0,82   | Janeiro   | 3,83  | 3,39 | 5,43                                    |  |  |
| 57     | 0,52   | Fevereiro | 3,79  | 4,36 | 6,37                                    |  |  |
| 058    | 0,81   | Março     | 3,75  | 4,84 | 6,04                                    |  |  |
| 059    | 1,08   | Abril     | 3,63  | 5,01 | 6,81                                    |  |  |
| 060    | . 1,17 | Maio      | 3,64  | 4,89 | 7,04                                    |  |  |
| 61     | 1,57   | Junho     | 3,82  | 5,59 | 7,82                                    |  |  |
| 962    | 1,67   | Julho     | 3,74  | 5,97 |                                         |  |  |
| 063    | 2,25   | Agôsto    | 3,02  | 6,25 |                                         |  |  |
| 964    | 2,45   | Setembro  | 3,06  | 6,48 |                                         |  |  |
| 965    | 2,90   | Outubro   | 2,91  | 4,65 | *************************************** |  |  |
| 066    | 3,48   | Novembro  | 2,67  | 4,31 |                                         |  |  |
| 67     | 5,01   | Dezembro  | 3,20  | 4,87 | •                                       |  |  |

# BANCO DO BALANCETES DO 2.º Milhares de

| A T I V O                                                           | 3-5-1968   | 5-6-1968   | 28-6-1968  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DISPONIVEL — Caixa                                                  | 59.620     | 75.010     | 56.770     |
| REALIZAVEL                                                          | 17.644.412 | 17.717.736 | 18.882.894 |
| EMPRESTIMOS — Carteira de Crédito Geral                             | 5.451.341  | 5.515.336  | 5.658.509  |
| A produção                                                          | 190.371    | 195.215    | 160.900    |
| Agricola                                                            | 38,335     | 42.558     | 43.887     |
| Animal                                                              | 46.120     | 46.242     | 47.246     |
| Industrial                                                          | 105.916    | 106.415    | 69.767     |
| Ao Comércio                                                         | 1.617.077  | 1.651.946  | 1.772.016  |
|                                                                     |            | 337.088    | 365.327    |
| De produtos agricolas                                               | 305.758    |            |            |
| De produtos de origem animal                                        | 62.066     | 63.965     | 69.571     |
| De produtos industriais                                             | 1.249.253  | 1.250.893  | 1.337.118  |
| A atividades não especificadas                                      | 194.302    | 218.294    | 277.775    |
| Ao Tesouro Nacional (operações anteriores à Lei 4.595/64)           | 3.422.021  | 3.422.021  | 3.422.021  |
| A governos estaduais e municipais                                   | 13.420     | 15.384     | 14.100     |
| A autarquias                                                        | 13,712     | 11.672     | 10.905     |
| A instituições financeiras                                          | 438        | 804        | 792        |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Crédito Agrícola e Industrial             | 2.341.455  | 2.443.132  | 2.631.023  |
| A produção                                                          | 2.133.599  | 2.253.785  | 2.444.599  |
| Agricola                                                            | 1.215.731  | 1.275.332  | 1.363.112  |
| Animal                                                              | 401.396    | 424.880    | 470,240    |
| Industrial                                                          | 471.109    | 507.669    | 560,956    |
| A cooperativas de produção                                          | 45.363     | 45.904     |            |
| Ao comércio (de produtos agricolas)                                 | 205.056    | 186.003    | 182,776    |
| A atividades não especificadas                                      | 2.800      | 3.344      | 3.648      |
|                                                                     |            |            |            |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Comércio Exterior                         | 236.950    | 219.359    | 189.833    |
| De produtos agricolas                                               | 14.909     | 14.908     | 14.905     |
| De produtos industriais                                             | 222.041    | 204,451    | 174.928    |
| EMPRÉSTIMOS — Carteira de Câmbio                                    | 6.589      | 7.995      | 8.189      |
| De produtos agricolas                                               |            | 34         | 27         |
| De produtos de origem animal                                        | 116        | 123        | 57         |
| De produtos industriais                                             | 6.473      | 7.838      | 8.105      |
|                                                                     |            |            |            |
| OUTROS CRÉDITOS                                                     | 9.559.046  | 9.482.856  | 10.343.800 |
| Banco Central, recolhimento compulsório                             | 241.224    | 250.133    | 260.213    |
| Tesouro Nacional — responsabilidades da União                       | 2.746.306  | 2.221.394  | 2.292.250  |
| Carteira de Comércio Exterior — De ordem e conta do Govêrno Federal | 52.380     | 68.499     | 53.493     |
| Adiantamento sobre contrato de câmbio                               | 155.230    | 170.196    | 188.783    |
| Créditos em liquidação                                              | 23.927     | 27.496     | 27.627     |
| Correspondentes no pais                                             | 3.007      | 3.980      | 3.349      |
| Operações de câmbio e outras contas vinculadas a câmbio             | 5.116.456  | 5.171.160  | 5.908.116  |
| Departamentos no país                                               | 400.669    | 744.870    | 507.427    |
| Devedores por repasses de recursos externos                         | 457.202    | 456.858    | 533.652    |
| Outras contas                                                       | 362.645    | 368.270    | 568.890    |
| VALORES E BENS                                                      | 49.031     | 49.058     | 51.540     |
| Valòres                                                             | 39.145     | 39.076     | 42.742     |
| Bens                                                                | 9.886      | 9.982      | 8.798      |
| MOBILIZADO                                                          | 129.677    | 137.911    | 145.082    |
|                                                                     |            | 84.230     | 90.554     |
| Imóveis de uso do Banco                                             | 81.082     | 40.020     | 40.950     |
| Móveis e utensílios                                                 | 34.340     |            | 13.578     |
| Almexarifado                                                        | 14.255     | 13.661     |            |
| CONTAS DE RESULTADO PENDENTE                                        | 415.164    | 488.876    | 46.730     |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                               | 438.550    | 451.169    | 451.099    |
| TOTAL                                                               | 18.687.423 | 18.870.702 | 19.582.575 |

RASIL S.A.
FRIMESTRE DE 1968
Cruzeiros novos

|                                                                             |            |             | l          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| PASSIVO                                                                     | , 3-5-1968 | 5-6-1968    | 28-6-1968  |
| NAO EXIGÍVEL — Capital e reservas                                           | 557.377    | 557.368     | 706,968    |
| EXIGIVEL                                                                    | 16.591.053 | 16.624.595  | 17.561.157 |
| DEPÓSITOS À VISTA E A CURTO PRAZO                                           | 10.658.809 | 10.530.011  | 10.495.361 |
| Do público (diversos)                                                       | 1.343.452  | 1.386.815   | 1.420,323  |
| Do público (Obrigatórios e Judiciais)                                       | 71.763     | 74.957      | 152.960    |
| Saldos credores de empréstimos                                              | 57         | 190         | 52         |
| De bancos                                                                   | 905.859    | 846.733     | 1.020.891  |
| De outras instituições financeiras                                          | 146.216    | 160.078     | 128,962    |
| Do Tesouro Nacional                                                         | 5.086.675  | 4.848,116   | 4.604,393  |
| De governos estaduais                                                       | 123.531    | 134.938     | 113.125    |
| De governos municipais                                                      | 118.370    | 110.345     | 124,616    |
| De autarquias - Banco Central                                               | 1.639.654  | . 1.639.310 | 1.639.984  |
| De outras autarquias                                                        | 1.011.996  | 1.043.414   | 1.054.824  |
| De sociedades de economia mista                                             | 211.236    | 285.115     | 235.231    |
| DEPÓSITOS A MÉDIO PRAZO                                                     | 63.509     | 65.097      | 65,295     |
| Do público (diversos)                                                       | 59,006     | 60.344      | 60.452     |
| De autarquias                                                               | 3.803      | 4.053       | 4.053      |
| De sociedades de economia mista                                             | 700        | 700         | 709        |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                       | 5.488.334  | 5.609.661   | 6.452.647  |
| Cobrança efetuada, em trânsito                                              | 222.035    | 213.570     | 140.383    |
| Ordens de pagamento                                                         | 186.975    | 203.840     | 173.521    |
| Correspondentes no país                                                     | * 873      | 729         | 882        |
| Operações de câmbio e outras contas vinculadas a câmbio                     | 3.077.946  | 3.184.110   | 3,898,604  |
| Carteira de Comércio Exterior — De ordem e conta do Govêrno Federal         | 38.899     |             | 12.044     |
| Banco Central — conta de movimento                                          | 1.649.053  | 1.712.736   | 1.883.750  |
| Outras contas                                                               | 312.553    | 294.676     | 343.463    |
| OBRIGAÇÕES (Especiais)                                                      | 380,401    | 419.826     | 547.944    |
| Letras a pagar SUMOC e BANCO CENTRAL                                        | 236        | 234         | 234        |
| Banco Central, mobilização de créditos em moratória                         | 797        | 797         | 797        |
| Banco Central, recursos para resgate da divida pública (Decreto-lei 263/67) |            | 18.989      | 18.989     |
| Banco Central, refinanciamento de operações :                               | 15.156     | 23.646      | 23,136     |
| Banco Central, arrecadação do impôsto de exportação                         | 7          | _           | _          |
| Aprovisionamento de recursos para desenvolvimento industrial, financia-     |            |             |            |
| mento à indústria salineira, empréstimos à atividade pesqueira, atendi-     | 170.036    | 170.104     | 163.649    |
| mento de convênio com o IBC-GERCA e aplicações especiais                    | 17.548     | 25.690      | 58.384     |
| Recebimentos por conta do Tesouro Nacional                                  | 24.516     | 25.697      | 24.801     |
| Depósitos obrigatórios — FGTS                                               | 152.105    | 154.669     | 257.954    |
| Outras contas                                                               |            |             |            |
| CONTAS DE RESULTADO PENDENTE                                                | 1.100.443  | 1.237.570   | 863.351    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                                       | 438.550    | 451.169     | 451.099    |
| TOTAL                                                                       | 18.687.423 | 18.870.702  | 19.582.575 |

#### RECURSOS, APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

#### RECURSOS

|                                                                                               | TOTAL                                                                            | TOTAL CAPITAL E RESERVAS                                       | EXIGIBILIDADES                                                                               |                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1968                                                                                          | GERAL                                                                            |                                                                | TOTAL                                                                                        | DEPÓSITOS                                                                     | ORDENS DE PAGAMENTO                                            | OPERAÇÕES<br>DE CÂMBIO                                                     | OBRIGAÇÕES<br>ESPECIAIS                                        | OUTRAS                                                               |  |
| Janeiro Fevereiro Março Marjo Maio Maio Junho Junho Agosto Sctembro Outubro Novembro Dezembro | 16.414.803<br>16.709.999<br>16.830.718<br>18.248.873<br>18.419.533<br>19.131.476 | 555.748<br>555.749<br>557.376<br>557.377<br>557.368<br>706.968 | 15, 859, 055<br>16, 154, 250<br>16, 273, 342<br>17, 691, 496<br>17, 862, 165<br>18, 424, 508 | 9.395.127<br>9.762.131<br>9.678.230<br>10.722.318<br>10.595.108<br>10.560.566 | 186,968<br>192,497<br>155,754<br>186,975<br>203,840<br>173,521 | 3.103.524<br>3.024.991<br>3.003.135<br>3.077.946<br>3.184.110<br>3.898.604 | 385,769<br>398,750<br>411,154<br>380,401<br>419,826<br>547,944 | 2.787.66<br>2.775.88<br>3.024.06<br>3.323.85<br>3.459.28<br>3.243.87 |  |

#### APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES

| 1968                                                                                     | TOTAL                                                                            | APLICAÇÕES                                                                       |                                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                          | GER'AL TOTAL                                                                     | TOTAL                                                                            | EMPRÉS-<br>TIMOS                                                           | OPERAÇÕES<br>DE CÂMBIO                                                     | VALORES<br>E BENS                                        | IMÓVEIS<br>DE USO<br>DO BANCO                                            | OUTRAS                                                                     | NIBILI-<br>DADES                                         |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agósto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 16.414.803<br>16.709.999<br>16.830.718<br>18.248.873<br>18.419.533<br>19.13‡.476 | 16.338.948<br>16.625.478<br>16.780.814<br>18.189.253<br>18.344.523<br>19.074.706 | 7.826.001<br>7.806.173<br>7.928.378<br>8.036.335<br>8.185.822<br>8.487.554 | 4.603.288<br>4.679.231<br>4.960.570<br>5.116.456<br>5.171.160<br>5.908.116 | 47.140<br>47.182<br>48.961<br>49.031<br>49.058<br>51.540 | 73.9 <u>79</u><br>76.2 <u>75</u><br>78.931<br>81.082<br>84.230<br>90.554 | 3.788.540<br>4.016.617<br>3.763.974<br>4.906.349<br>4.854.253<br>4.536.942 | 75.855<br>84.521<br>49.904<br>59.620<br>75.010<br>56.770 |

#### EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS

#### SALDOS EM FIM DE MÉS

|         | EMPRÉSTIMOS                                                                |                                                                            |                                                                            |                                        | DEPÓSITOS                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1968    | TOTAL                                                                      | PRODUÇÃO,<br>COMÉRCIO<br>E OUTRAS<br>ATIVIDADES                            | ENTIDADES<br>PÚBLICAS                                                      | INSTI-<br>TUIÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS  | TOTAL                                                                         | PŮBLICO                                                                    | ENTIDADES PÚBLICAS                                                         | INSTI-<br>TUIÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS                                      |
| Janeiro | 7.826.001<br>7.806.173<br>7.928.378<br>8.036.335<br>8.185.822<br>8.487.553 | 4.375.215<br>4.353.999<br>4.477.536<br>4.586.744<br>4.735.941<br>5.039.736 | 3.450.161<br>3.451.484<br>3.450.542<br>3.449.153<br>3.449.077<br>3.447.025 | 625<br>690<br>300<br>438<br>804<br>792 | 9.395.127<br>9.762.131<br>9.678.230<br>10.722.318<br>10.595.108<br>10.560.566 | 1.262.389<br>1.295.671<br>1.368.886<br>1.474.278<br>1.522.306<br>1.633.787 | 7.116.353<br>7.417.508<br>7.139.722<br>8.195.965<br>8.065.991<br>7.776.926 | 1.016.385<br>1.048.952<br>1.169.622<br>1.052.075<br>1.006.811<br>1.149.853 |

#### EMPRÉSTIMOS

#### SALDOS EM 28 DE JUNHO DE 1968

|                 |             | . CARTEIRA DE CRÉDITO GERÂL |          |                 |                  |                     |              |                          |  |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--|
| UNIDADES        | TOTAL       |                             |          |                 | OUTRAS           | ENTIDADES           | PÚBLICAS     | INSTITUT                 |  |
| FEDERADAS       | GERAL       | TOTAL                       | PRODUÇÃO | COMÉRCIO        | ATIVI-<br>DADES  | Tesouro<br>Nacional | Outras       | ÇÕES<br>FINAN-<br>CEIRAS |  |
| ıdônia          | 7,711       | 3.833                       | 20       | 2.355           | 1,458            |                     | _            |                          |  |
| e               | 2.213       | 1,433                       | 5        | 1.094           | 334              | _                   | _            |                          |  |
| azonas          | 24,135      | 14.910                      | 73       | 14.582          | 255              | . <del></del>       | _            |                          |  |
| aima            | 1.065       | 233                         | 97       | 107             | 29               | _                   |              |                          |  |
| rá              | 30.356      | 18.760                      | 405      | 16.468          | 1.887            | _                   | <del>.</del> |                          |  |
| apá             | 787         | 633                         | 52       | 574             | 7                | <u>·</u>            | _            |                          |  |
| ranhão          | 38,031      | 21,295                      | 505      | 14.952          | 2.359            |                     | 3.479        |                          |  |
| aui             | 39.522      | 19.825                      | 2.096    | 15.439          | 2.242            | _                   | 48           |                          |  |
| ará             | 94,494      | 40.060                      | 4,182    | 30.562          | 5 <b>.3</b> 16   |                     | _            |                          |  |
| Grande do Norte | 81.598      | 29.219                      | 4.317    | 23.388          | 1.514            |                     |              |                          |  |
| raiba           | 73.241      | 24.509                      | 2,619    | 18.529          | 3.318            | <del></del>         | 43           |                          |  |
|                 | 206.881     | 38.605                      | 2.414    | 32,114          | 4.077            |                     |              |                          |  |
| rnambuco        | 5 90.186    | 12.317                      | . 864    | 9,777           | 1.585            |                     | 91           |                          |  |
| agoas           | 23.698      | 8.971                       | 1.616    | 6,232           | 1,123            | _                   | _            |                          |  |
| rgipe           |             | 87.633                      | 20.897   | 57.361          | 8.738            | _                   | 637          |                          |  |
| ihia            | 206,246     |                             | 21.503   | 150.556         | 25.429           |                     | 7.166        |                          |  |
| inas Gerais     | 503.550     | 204.654                     | 1.415    | 16.878          | 3.661            | _                   | _            |                          |  |
| spirito Santo   |             | 24.951                      | 9,421    | 45.459          | 10.284           |                     | 120          |                          |  |
| o de Janeiro    |             | 65,281                      |          | 392.818         | 68.250           | _                   | 3.814        |                          |  |
| uanabara        |             | 472.327                     | 6.653    | 551.346         | 29,882           |                     | _            |                          |  |
| io Paulo        |             | 626.284                     | 45.056   | 87.991          | 7.253            |                     | 3,451        |                          |  |
| ıraná           |             | 103.606                     | 4.911    |                 | S.554            | _                   | _            |                          |  |
| inta Catarina   | . 129.896   | 61,568                      | 1.093    | 51,921          | 11.901           |                     | 6.156        |                          |  |
| o Grande do Sul | . + 762,911 | 195.429                     | 14.399   | 162.973         | 4.090            | _                   | _            |                          |  |
| ato Grosso      | 95.515      | 27.796                      | 4.878    | 18.828          | - 105            | _                   |              |                          |  |
| oiás            |             | 62.086<br>3.492.285         |          | 47.303<br>2.409 |                  | 3.422.021           | -            |                          |  |
| BRASIL          |             | 5.658.509                   | 160.900  | 1.772.916       | 277. <b>7</b> 75 | 3,422,021           | 25.005       |                          |  |

#### EMPRÉSTIMOS

#### SALDOS EM 28 DE JUNHO DE 1968

(Conclusão)

| UNIDADES            | CARTEIRA  | DE CRÉDITO AC | RICOLA E L | NDUSTRIAL.                | CARTEIRA DE<br>COMÉRCIO<br>EXTERIOR | CARTEIRA<br>DE<br>CAMBIO |
|---------------------|-----------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| FEDERADAS           | TOTAL     | PRODUÇÃO      | COMÉRCIO   | OUTRAS<br>ATIVI-<br>DADES | COMÉRCIO                            | COMÉRCIO                 |
| Rondônia            | 3.878     | 3.878         | _          |                           |                                     | _                        |
| Асте                | 780       | 780           |            | _                         |                                     |                          |
| Amazonas            | 9.225     | 9.225         | _          | ·                         | _                                   | -                        |
| Roraima             | 832       | 832           |            |                           |                                     |                          |
| Pará                | 11.596    | 11.596        | _          | _                         | <del>.</del>                        | -                        |
| Amapá               | 154       | 154           |            | . –                       | -                                   | -                        |
| Maranhão            | 16.736    | 15.927        |            | 809                       |                                     |                          |
| Piaui               | 19.697    | 19.697        | _ ^        | _                         |                                     |                          |
| Ceará               | 54.434    | 54.434        | -          | _                         | _                                   |                          |
| Rio Grande do Norte | 52.379    | 52.379        |            | -                         |                                     |                          |
| Paraiba             | 48.712    | 48.712        | _          | _                         |                                     | 20                       |
| Pernambuco          | 81.919    | 81,919        |            |                           | . 86.357                            |                          |
| Alagoas             | - 35.083  | 35.083        | _          | , ·                       | 42.786                              |                          |
| Sergipe             | 14.727    | 14.420        |            | 307                       | <u></u> -                           |                          |
| Bahia               | 118.417   | 117.880       |            | 537                       |                                     | 196                      |
| Minas Gerais        | 298.776   | 297.373       |            | . 1.403                   |                                     | 120                      |
| Espírito Santa      | 29.958    | 29.814        |            | 144                       | -                                   |                          |
| Rio de Janeiro      | 74.425    | 74.216        |            | 209                       |                                     | 56                       |
| Guanabara           | 62,442    | 62.203        |            | 239                       |                                     | 829                      |
| São Paulo           | 558.997   | - 558.997     |            | 0                         | 42.154                              | 1.340                    |
| Paraná              | 176,183   | 176.183       | ·          |                           |                                     | 47                       |
| Santa Catanina      | 67:278    | 67.278        |            |                           | 7                                   | 1.043                    |
| Rio Grande do Sul . | 562.942   | 483.328       | 79.614     |                           | . 2                                 | 4,538                    |
| Mato Grosso         | 67.719    | 67.719        |            | _                         |                                     |                          |
| Goiás               | 158.480   | 158.480       | _          |                           | -                                   |                          |
| Distrito Federal    | 105.254   | 2.092         | 103,162    |                           | 18.527                              |                          |
| BRASIL              | 2.631.023 | 2.444.599     | 182,776    | 3.648                     | 189.833                             | 8,189                    |

#### EMPRÉSTIMOS

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS | JANEIRO           | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL .   | MAIO      | JUNHO    |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ondônia            | 4.332             | 4.605     | 5.464     | 6,011     | 7.142     | 7.71     |
| cre                | 1.782             | 1.778     | 1.858     | 1.990     | 2,128     | 2.21     |
| mazonas            | 22.410            | 22.183    | 22.349    | 22,020    | 22.722    | 24.13    |
| oraima             | 728               | 717       | 751       | 852       | 953       | 1.06     |
| ага                | 26,740            | 26,907    | 28,219    | 28.010    | 28.726    | 30.35    |
| mapá               | 490               | 490       | 482       | 489       | 613       | 78       |
| aranhāo            | 33.712            | 35,545    | 34,609    | 34.512    | 35.712    | 38.03    |
|                    | 35.337            | 35.750    | 35.699    | 35.902    | 36.745    | 39.52    |
| iaui               | 88.591            | 86,459    | 88.335    | 89.640    | 90.738    | 94.49    |
| io Grande do Norte | 74.511            | 74,491    | 75.037    | 76.352    | 77.391    | 81.59    |
|                    | 61,125            | 62,458    | 66,993    | 68.380    | 69.710    | 73.2-    |
| araibaernambuco    | 211.590           | 209,432   | 207.312   | 212,236   | 218.067   | 206.8    |
|                    | 84.822            | \$8.737   | 84,201    | 83.297    | 90.554    | 90.18    |
| lagoas             | 17.917            | 17.724    | 18.011    | 19.346    | 21.382    | 23.69    |
| ergipe             | 161.435           | 163.043   | 171,637   | 178.036   | 191.933   | 206.24   |
| ahia               |                   | 405.876   | 427.421   | 444.440   | 469.629   | 503.5    |
| linas Gerais       | 397.947<br>43.782 | 44.889    | 46,582    | 48.213    | 50.500    | 54.9     |
| spirito Santo      | 102.109           | 104.836   | 116.138   | 118.432   | 125.733   | 139.7    |
| io de Janeiro      | 528.025           | 551.220   | 555.556   | 542.395   | 520.661   | 535.59   |
| auanabara          | 1.056.593         | 1.068.398 | 1.121.737 | 1.144.030 | 1.162.601 | 1.228.77 |
| ão Paulo           | 268.015           | 252.579   | 248,403   | 252.913   | 266.907   | 279.83   |
| aranaanta Catarina | 100.030           | 101.424   | 107.405   | 113.418   | 122,133   | 129.8    |
| lio Grande do Sul  | 655.468           | 669.193   | 675.737   | 693.572   | 717.673   | 762.91   |
|                    | 78.112            | 79.955    | 82,456    | 84.351    | 87.702    | 95.5     |
| lato Grosso        | 152.313           | 156.986   | 167.755   | 178.983   | 199.942   | 220.5    |
| oiás               | 3,618,085         | 3.540.498 | 3,538.231 | 3.558.515 | 3.567.820 | 3.616.0  |
|                    |                   |           | 7.928.378 | 8.036.335 | 8.185.822 | 8,487.5  |

#### EMPRESTIMOS A ENTIDADES PÚBLICAS

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

| 1968                                                                                     | TOTAL       | TESOURO<br>NACIONAL | GOVERNOS<br>ESTADUAIS | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS | AUTARQUIAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agôsto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 3, 450, 161 | 3, 422, 021         | 14.886                | 3.151                  | 10.103     |
|                                                                                          | 3, 451, 485 | 3, 422, 021         | 16.048                | 3.114                  | 10.302     |
|                                                                                          | 3, 450, 542 | 3, 422, 021         | 14.512                | 3.076                  | 10.933     |
|                                                                                          | 3, 449, 153 | 3, 422, 021         | 10.382                | 3.038                  | 13.712     |
|                                                                                          | 3, 449, 077 | 3, 422, 021         | 12.383                | 3.001                  | 11.672     |
|                                                                                          | 3, 447, 026 | 3, 422, 021         | 11.138                | 2.962                  | 10.905     |

# EMPRESTIMOS À PRODUÇÃO, AO COMÉRCIO E A OUTRAS ATIVIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

|                                                                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                            | PRODUÇÃO                                                        |                                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1968                                                                                     | GERAL -                                                                    | TOTAL                                                                      | AGRÍCOLA                                                                   | ĄNIMAL                                                          | INDUSTRIAL                                                                 | COOPERATIVAS<br>DE<br>PRODUÇÃO                                   |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Juho Agósto Setembro Outubro Novembro Dezembro  | 4.375.215<br>4.353.999<br>4.477.536<br>4.586.744<br>4.735.941<br>5.039.736 | 2.094.350<br>2.138.784<br>2.261.149<br>2.323.970<br>2.449.000<br>2.605.499 | 1.138.000<br>1.163.025<br>1.211.515<br>1.254.066<br>1.317.890<br>1.406.999 | 407.119<br>417.274,<br>432.059<br>447.516<br>471.122<br>517.486 | 500.635<br>513.569<br>570.578<br>577.025<br>614.084<br>630.723             | 48.596<br>44.916<br>46.997<br>45.363<br>45.904<br>50.291         |
|                                                                                          |                                                                            |                                                                            | COMÉRCIO                                                                   |                                                                 |                                                                            |                                                                  |
| 1968                                                                                     | TOTAL                                                                      | PRODUTO<br>AGRÍCOLA                                                        | DE                                                                         | DUTOS<br>ORIGEM<br>IIMAL                                        | PRODUTOS<br>INDUSTRIAIS                                                    | QUTRAS<br>ATIVI-<br>DADES                                        |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 2.034.228<br>2.046.776<br>2.045.158<br>2.065.672<br>2.065.303<br>2.152.814 | 592.62:<br>575.78<br>528.37<br>525.72<br>538.03<br>563.03                  | 0 5<br>5 6<br><b>3</b> 6<br>3 6                                            | 3.774<br>77.833<br>11.293<br>2.182<br>4.088<br>9.628            | 1.387.826<br>1.413.163<br>1.455.490<br>1.477.767<br>1.463.182<br>1.520.151 | 246,637<br>+ 168,439<br>171,229<br>197,102<br>221,638<br>281,423 |

# EMPRESTIMOS, A PRODUÇÃO, AO COMÉRCIO E A OUTRAS ATIVIDADES

#### SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS  | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRII.    | OIAIL     | JUNHO   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ORTE                | 56.467    | 56.667    | 59.108    | 59.372.   | 62.289    | 66.26   |
| Rondônia            | 4.332     | . 4.606   | 5.464     | 6.011     | 7,142     | 7.71    |
| Acre                | 1,782     | 1.778     | 1.858     | 1.990     | 2.128     | 2.21    |
| Amazonas            | 22.395    | 22,169    | 22.334    | 22,020    | 22,722    | 24.13   |
| Roraima             | 728       | 717       | 751       | 852       | 953       | 1.06    |
| Pará                | 26.740    | 26.907    | 28,219    | 28.010    | 28,726    | 30.35   |
| Amapá               | 490       | 490       | 482       | 489       | 618       | 78      |
| ORDESTE             | 586.183   | 587.668   | 587.880   | 596.655   | 615,224   | 620.2   |
| Maranhão            | 30.412    | , 30.545  | 30.502    | 31.047    | 32,213    | . 34.5  |
| Piaui               | 35,286    | 35.700    | 35.649    | 35.851    | 36.694    | 39.4    |
| Ceará               | 88.591    | 86.459    | 88.335    | 89.640    | 90.737    | 94.4    |
| Rio Grande do Norte | 74.511    | 74.491    | 75.037    | 76.352    | 77,391    | 81.5    |
| Paraiba             | 61.074    | 62.407    | 66.941    | 68.329    | 69,666    | 73.1    |
| Pernambuco          | 211.590   | 209.432   | 207.312   | 212,236   | 218.066   | 206.8   |
| Alagoas             | 84.719    | 88.634    | 84.104    | 83.200    | 90.457    | 90.6    |
| ESTE                | 1.235.589 | 1.271.792 | 1.319.574 | 1.335.646 | 1.366.193 | 1.451.2 |
| Sergipe             | 17.917    | 17.724    | 18.011    | 19.346    | 21,382    | 23.6    |
| Bahia               | 160.766   | 162.374   | 170.969   | 177.368   | 191,264   | 205.6   |
| Minas Gerais,       | 389.433   | 397.362   | 418.820   | 435.926   | 461.594   | 496.3   |
| Espírito Santo      | 43.129    | 44.586    | 46.582    | 48.213    | 50.500    | 54.9    |
| Rio de Janeiro      | 101.969   | 104.696   | 116.006   | 118.303   | 125,609   | 139.6   |
| Guanabara           | 522.375   | 545.050   | 549.186   | 536.490   | 515.844   | 530.9   |
| SUL                 | 2.070.487 | 2.082.454 | 2.144.553 | 2.195.242 | 2.258.791 | 2.391.8 |
| São Paulo           | 1.056.292 | 1.068.355 | 1.121.737 | 1.144.029 | 1.162.601 | 1.228.7 |
| Paraná              | 266.163   | 250.827   | 246.874   | 251.257   | 263.251   | 276.3   |
| Santa Catarina      | 99.027    | 100.482   | 106.547   | 112.664   | 121.484   | 129.8   |
| Rio Grande do Sul   | 649.005   | 662.790   | 669.395   | 687.292   | 711,455   | 756.7   |
| CENTRO-OESTE        | 426.489   | 355.418   | 366.421   | 399.829   | 433.444   | 510.1   |
| Mato Grosso         | 78.112    | 79.955    | 82.456    | 84.351    | 87.702    | 95.5    |
| Goiás               | 152.313   | 156.986   | 167.755   | 178.983   | 199.942   | 220.5   |
| Distrito Federal    | 196.064   | 118.477   | 116.210   | 136,495   | 145.800   | 194.0   |
|                     |           | 4.353.999 | 4.477.536 | 4.586.744 | 4.735.941 | 5.039.7 |

#### EMPRÉSTIMOS DAS CARTEIRAS

#### SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

| 1968                                                                              | TOTAL     | CRÉDITO<br>GERAL | CRÉDITO<br>AGRICOLA<br>E<br>INDUSTRIAL | COMÉRCIO<br>EXTERIOR | CAMBIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------------|--------|
| Janeiro Severeiro Março Norii Maio Unho Unho Unho Unbo Netembro Novembro Dezembro | 7,826,001 | 5.474.943        | 2.091.449                              | 254.165              | 5.444  |
|                                                                                   | 7,806,173 | 5.377.226        | 2.161.225                              | . 262.044            | 5.678  |
|                                                                                   | 7,928,378 | 5.403.104        | 2.270.683                              | 248.265              | 6.326  |
|                                                                                   | 8,036,335 | 5.451.341        | 2.341.455                              | 236.950              | 6.580  |
|                                                                                   | 8,185,822 | 5.515.336        | 2.443.132                              | . 219.359            | 7.995  |
|                                                                                   | 8,487,554 | 5.658.509        | 2.631.023                              | 189.833              | 3.189  |

#### CARTEIRA DE CRÉDITO GERAL

#### EMPRÉSTIMOS

#### SALDOS EM FIM DE MES

|                                                                                                |                                                                            | I                                                              | PRODUÇÃO, C                                                | OMÉRCIO E                                                                  | OUTRAS AT                                                      | IVIDADES (Cor                                                              | itinua)                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1968                                                                                           | TOTAL                                                                      | тот                                                            |                                                            |                                                                            | PRODUÇÃ                                                        | ÃO                                                                         |                                                                     |  |
|                                                                                                |                                                                            | . 1017                                                         |                                                            | otal                                                                       | Agricola                                                       | Animal                                                                     | Industrial                                                          |  |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agôsto Setembro Outubro Novembro Dezembro       | 5.474.943<br>5.377.226<br>5.403.104<br>5.451.341<br>5.515.336<br>5.658,509 | 2.024<br>1.925<br>1.952<br>2.001<br>2.065<br>2.210             | .051 2<br>.262 2<br>.750 1<br>.455 1                       | 11.661<br>12.311<br>98.184<br>90.371<br>95.215<br>60.900                   | 33.398<br>34.564<br>36.220<br>38.335<br>42.558<br>43.887       | 43.304<br>43.724<br>45.119<br>46.120<br>46.242<br>47.246                   | 134, 959<br>134, 023<br>126, 845<br>105, 916<br>106, 415<br>69, 767 |  |
|                                                                                                | PRO                                                                        | DUÇAO, COMI                                                    | ÉRCIO E OUT                                                | RAS ATIVII                                                                 | DADES                                                          |                                                                            |                                                                     |  |
| 1968                                                                                           |                                                                            | COME                                                           | 'PC10                                                      |                                                                            |                                                                | ENTI-<br>DADES                                                             | INSTI-<br>TUICÕES                                                   |  |
|                                                                                                | Total                                                                      | Produtos<br>Agricolas                                          | Produtos<br>de Origem<br>Animal                            | Produtos<br>Indus-<br>triais                                               | OUTRAS<br>ATIVI-<br>DADES                                      | PÚBLICAS                                                                   | FINAN-<br>CEIRAS                                                    |  |
| Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Junho Julho Agôsto Setembro Outubro Novembro Dezembro | 1.566.349<br>1.541.721<br>1.574.637<br>1.617.077<br>1.651.946<br>1.772.016 | 369.393<br>326.524<br>297.533<br>305.758<br>337.088<br>365.327 | . 53.731<br>57.715<br>61.210<br>t2.066<br>63.965<br>69.571 | 1.143.225<br>1.160.482<br>1.215.894<br>1.249.253<br>1.250.893<br>1.337.118 | 246.147<br>168.019<br>169.441<br>194.302<br>218.294<br>277.775 | 3.450.161<br>3.451.485<br>3.450.542<br>3.449.153<br>3.449.077<br>3.447.026 | 625<br>690<br>300<br>438<br>804<br>792                              |  |

#### CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL EMPRESTIMOS

SALDOS EM FIM DE MÉS NCr\$ 1.000

|                                                                                        |                                                                            | ]                                                                           |                                                                      |                                                              |                                                                 |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1968 TOTAL GERAL                                                                       | PRODUÇÃO                                                                   | TOTAL                                                                       | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (Trigo nacional)                     | ADIANTAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO DECRETO-LEI 79/66 (°)       | OUTROS                                                          |                                                |
| Janeiro Pevereiro Março Abril Maio Junho Junho Juho Setembro Outubro Novembro Dezembro | 2.091.449<br>2.161.225<br>2.270.683<br>2.341.455<br>2.443.132<br>2.631.023 | 1.882.689<br>1.926.473<br>2.052.965<br>2.133.599<br>2.253.785<br>2.2444.599 | 208, 270<br>234, 332<br>215, 936<br>205, 056<br>186, 003<br>182, 776 | 136.127<br>151.898<br>124.066<br>109.795<br>89.784<br>79.611 | 72, 143<br>82, 434<br>91, 864<br>95, 261<br>96, 219<br>103, 162 | 490<br>420<br>1.788<br>2.800<br>3.344<br>3.648 |

<sup>(\*)</sup> Fixação de preços mínimos no financiamento e aquisição de produtos agropecuários.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL EMPRÉSTIMOS À PRODUÇÃO

SALDOS EM FIM DE MÉS NCr\$ 1.000

| `                                                               |                                                                            | AGRICOLA                                                                   |                                                                |                                                                |                                                          |                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1968                                                            | TOTAL<br>GERAL                                                             | TOTAL                                                                      | CUSTEIO                                                        | INVESTI-<br>MENTOS                                             | RACIONALI-<br>ZAÇÃO<br>DA<br>CAFEI-<br>CULTURA           | GOVÊRNO<br>FEDERAL,<br>FINANCIA-<br>MENTO DA<br>PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| lanciro l'evereiro Março Abril Maio Julho Julho Agôsto Setembro | 1.882.689<br>1.926.473<br>2.052.965<br>2.133.599<br>2.253.785<br>2.444.599 | 1.104.602<br>1.128.461<br>1.175.295<br>1.215.731<br>1.275.332<br>1.363.112 | 599.561<br>626.479<br>670.662<br>695.043<br>714.832<br>747.484 | 417.659<br>424.793<br>438.699<br>458.315<br>486.195<br>520.562 | 30.160<br>29.676<br>28.961<br>28.114<br>29.027<br>26.809 | 57,222<br>47,513<br>36,973<br>34,259<br>45,278<br>68,257 |  |  |  |  |

| 1968                                                                                     |                                                                | ANIMAL                                                   |                                                                |                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                          | TOTAL                                                          | CUSTE10                                                  | INVESTIMENTOS                                                  | OUTROS .                               |  |  |  |  |  |
| laneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Juhno Agósto Sctembro Outubro Novembro Dezembro | 363.815<br>373.550<br>386.940<br>401.396<br>424.880<br>470.240 | 60.065<br>60.017<br>61.211<br>63.004<br>66.698<br>74.268 | 303.507<br>313.223<br>325.422<br>338.087<br>357.883<br>395.683 | 243<br>310<br>307<br>305<br>299<br>289 |  |  |  |  |  |

(Continua)

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

#### EMPRÉSTIMOS À PRODUÇÃO

SALDOS EM FIM DE MÉS

NCr\$ 1.000

(Conclusão)

|           |         | INE     | OUSTRIAL (Cont            | inua)                                                        |                                    |
|-----------|---------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1968      | TOTAL   | CUSTEIO | INVESTI-<br>MENTOS<br>(*) | VINCULADOS AO<br>FUNDO ALEMÃO<br>-DE DESENVOL-<br>-: VIMENTO | DESENVOLVI-<br>MENTO<br>INDUSTRIAL |
| Janeiro   | 365.676 | 189.836 | 42.381                    | 572                                                          | 49.923                             |
| Fevereiro | 379.546 | 203.161 | 41.436                    | 517                                                          | 49.789                             |
| Março     | 443.733 | 261.332 | 40.078                    | 3.439                                                        | 50.135                             |
| Abril     | 471.109 | 292.984 | 33.767                    | 5.225                                                        | 50.660                             |
| Maio      | 507.669 | 330.491 | 32.842                    | 5.871                                                        | 52.302                             |
| Junho     | 560.956 | 367.457 | 35.252                    | 6.334                                                        | 59,006                             |
| Julho     |         |         |                           |                                                              |                                    |
| Agôsto    |         |         |                           |                                                              |                                    |
| Setembro  |         |         |                           |                                                              |                                    |
| Outubro   |         |         |                           |                                                              |                                    |
| Novembro  |         |         |                           | •                                                            |                                    |
| Dezembro  |         |         |                           |                                                              |                                    |

|           |                                           | INDUSTRIAL.                                  |        | COOREDATIVAS                   |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1968      | PARA IMPORTAÇÃO<br>DE BENS DE<br>PRODUÇÃO | DEMOCRATIZAÇÃO<br>DO CAPITAL<br>DAS EMPRÊSAS | OUTROS | COOPERATIVAS<br>DE<br>PRODUÇÃO |
| Janeiro   | 21.136                                    | 59.861                                       | 1.96?  | 48.596                         |
| Fevereiro | 24.990                                    | 57.756                                       | 1.897  | 44.916                         |
| Março     | 32.781                                    | 54.130                                       | 1.838  | 46.997                         |
| Abril     | 35.688                                    | 51.034                                       | 1.751  | 45.363                         |
| Maio      | 37.935                                    | 48.203                                       | 25 -   | 45.904                         |
| Junho     | 42.772                                    | 50.110 · '                                   | 25     | 50.291                         |
| Julho     |                                           |                                              |        |                                |
| Setembro  |                                           |                                              |        | ;                              |
| Outubro   |                                           |                                              |        |                                |
| Novembro  |                                           |                                              |        |                                |
| Dezembro  |                                           |                                              |        |                                |

<sup>(°)</sup> Inclusive os decorrentes de convênio com o IBC-GERCA.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS

NÚMERO DE CONTRATOS

| UNIDADES                         | TOTAL            | AĢR'I-           | GARANTIA          | DEGULES.         | COOPE-   | IND,ŭ               | STRIA              |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| FEDERADAS (*)                    | ·                | CULTURA          | PREÇOS<br>MINIMOS | PECUARIA         | RATIVAS  | RECURSOS<br>NORMAIS | RECURSO<br>EXTERNO |
|                                  |                  |                  | ANEIRO/JUNHO      | DE 1967          |          |                     |                    |
| Acre                             | 59.405<br>40     | 55.144<br>40     | 148               | 2.982            | . 71     | 883                 | 177                |
| Amazonas<br>Roraima              | 139<br>12        | 64               | 30                | 38               |          | . 6                 | 1                  |
| Pará                             | 721<br>11        | 624              | 21                | 70               | _        | 2<br>4              | 1 2                |
| Maranhão<br>Piaui                | 1.163<br>2.615   | 885<br>2.102     | 10                | 124<br>351       | _        | 130                 | 14                 |
| Ceará                            | 15.351<br>5.244  | 14.841<br>5.064  | 23<br>18          | 129<br>74        | 10<br>13 | 118<br>278<br>70    | 37<br>70           |
| Paraíba                          | 9.240<br>10.164  | 8.938<br>9.539   | 21<br>3           | 205<br>526       | 21<br>19 | 49                  | 5                  |
| Alagoas                          | 2.551<br>2.733   | 2.395<br>2.594   |                   | 113<br>114       | 6        | 63<br>33<br>22      | 14 2               |
| Bahia                            | 9.421            | 8.047            | 11                | 1.229            | i        | 108                 | 25                 |
| NTRO<br>Minas Gerais             | 32.574<br>19.204 | 21.699<br>12.261 | 410<br>293        | 9.820<br>6.403   | 28<br>17 | 457<br>192          | 160                |
| Espirito Santo<br>Rio de Janeiro | 2.537<br>3.181   | 1.903<br>2.318   | 48<br>15          | 547<br>712       | 1 6      | 24<br>107           | 14<br>23           |
| Guanabara                        | 108<br>5.064     | 27<br>3.187      | 40                | 24<br>1.721      | 3        | 28<br>79            | · 29               |
| Mato Grosso<br>Rondônia          | 2.359<br>47      | 1.925            | 14                | 386              | 1        | 23 3                | 10                 |
| Distrito Federal                 | 69               | 41               | -                 | 26               | -        | 1                   | 1                  |
| São Paulo                        | 58.346<br>15.689 | 40.567<br>11.655 | 3.644<br>1.041    | 12.675<br>2.364  | 86<br>17 | 970<br>373          | 404<br>239         |
| Paraná                           | 12,596<br>7.065  | 8.789<br>4.310   | 2.370<br>7        | 1.317<br>2.560   | 3 3      | 93<br>132           | 24<br>53           |
|                                  | 22.996           | 15.813           | 226               | 6.434            | 63       | 372                 | 88                 |
| BRASIL                           | 150.325          | 117.410          | <b>4.2</b> 02     | 25.477           | 185      | 2.310               | 741                |
|                                  |                  |                  | ANEIRO/JUNHO I    |                  |          |                     |                    |
| Acre                             | 59.144<br>46     | 49.549<br>16     | 2.081             | 6.365            | 90       | 981                 | 78<br>1            |
| Amazonas<br>Roraima              | 297<br>35        | 174<br>11        | 15                | 102<br>24        | Ξ.       | 3                   | 3                  |
| Pará                             | 484<br>11        | 366<br>8         | 8                 | 90               | 1        | 10                  | 9                  |
| Maranhão                         | 1.034<br>2.733   | 541<br>2.086     | 3<br>15           | 327<br>496       | Ξ.       | 157<br>126          | 6<br>10            |
| Ceará                            | 13.730<br>4.356  | 12.852<br>3.808  | 255<br>28         | 379<br>385       | 20       | 235<br>111          | 5                  |
| Paraiba                          | 9.013<br>10.423  | 7.967<br>8.644   | 616<br>641        | 320<br>1.009     | 30<br>26 | 73<br>88            | 15                 |
| Magoas                           | 3.557<br>4.021   | 2.694<br>3.501   | 444               | 377<br>470       | 7        | 33<br>30            | 2<br>16            |
| Bahia                            | 9.404            | 6.881            | 36                | 2.354            | 2        | 115<br>517          | 245                |
| Atro                             | 51.401<br>25.472 | 25.576<br>11.156 | 1.128<br>396      | 23.913<br>13.576 | 22<br>13 | 236<br>40           | 95                 |
| Espírito Santo                   | 4.542<br>4.772   | 3.001<br>3.039   | 75<br>63          | 1.415<br>1.510   | 3<br>5   | 119<br>40           | 36<br>64           |
| Duanabara                        | 182<br>11.863    | 48<br>5.921      | 341               | 30<br>5.521      |          | 47                  | 33                 |
| Rondônia                         | 4.353<br>66      | 2.344<br>56      | 232               | 1.735            |          | $\frac{32}{3}$      |                    |
| distrito Federal                 | 151              | 30               | 2                 | 116              | 68       | 1,160               | 710                |
| ão Paulo                         | 70.070<br>17.469 | 48.754<br>11.495 | 945<br>514        | 18.433<br>4.565  | 11<br>4  | 484<br>114          | 400<br>53          |
| anta Catarina                    | 11.650<br>10.225 | 9.364<br>6.744   | 250<br>60         | 1.865<br>3.147   | 4<br>49  | 166<br>396          | 104<br>153         |
| Rio Grande do Sul                | 30.726           | 21.151           | 121               | 8.856            |          |                     |                    |
| BRASIL                           | 180.615          | 123.898          | 4.135             | 48.711           | 180      | 2.658               | 1.033              |

<sup>(\*)</sup> Divisão geográfica das Diretorias da CREAI.

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS



## CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL

#### CREDITOS, CONCEDIDOS

| UNIDADES                                                                                                                          | TOTAL                                                                                                                                | · AGRI-                                                                                                                         | GARANTIA                                                                                      | PECUA-                                                                                                                     | COOPE-                                                                    | INDU                                                                                                         | STRIA                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEDERADAS (*)                                                                                                                     | TOTAL                                                                                                                                | CULTURA                                                                                                                         | PREÇOS<br>MINIMOS                                                                             | RIA                                                                                                                        | RATIVAS                                                                   | RECURSOS<br>NORMAIS                                                                                          | RECURSO<br>EXTERNO                                                                             |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | . ја                                                                                                                            | NEIRO/JUNHO D                                                                                 | E 1967                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                |
| NORTE Acre Amazonas                                                                                                               | 196.535<br>12<br>5.042                                                                                                               | 124.491<br>12<br>301                                                                                                            | 9.559<br>4.406                                                                                | 13.480                                                                                                                     | 12.274                                                                    | 30.134                                                                                                       | 6.597                                                                                          |
| Roraima                                                                                                                           | 4.521<br>30                                                                                                                          | 1.937                                                                                                                           | 2.065                                                                                         | 250<br>21                                                                                                                  | =                                                                         | 32<br>13                                                                                                     | 27<br>256                                                                                      |
| Maranhão Piaui Ceará Rio Grande do Norte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia                                                 | 2,830<br>3,631<br>18,058<br>18,625<br>16,938<br>54,696<br>24,636<br>4,559<br>42,896                                                  | 377<br>1,347<br>14,275<br>11,452<br>12,688<br>34,865<br>12,948<br>2,525<br>31,753                                               | 283<br>91<br>609<br>1.008<br>784<br>78<br>118<br>—                                            | 365<br>776<br>577<br>376<br>870<br>1.925<br>653<br>837<br>6.742                                                            | 208<br>1.338<br>1.480<br>5.842<br>3.302<br>4                              | 1.498<br>724<br>926<br>4.141<br>659<br>11.545<br>7.615<br>1.117<br>1.817                                     | 307<br>693<br>1.463<br>310<br>457<br>441<br>76<br>2.367                                        |
| Minas Gerais  Espirito Santo  Rio de Janeiro  Guanabara  Goiás  Mato Grosso  Rondônia  Distrito Federal                           | 138.937<br>60.860<br>5.380<br>20.203<br>19.336<br>22.884<br>9.533<br>364<br>377                                                      | 53.341<br>27.424<br>2.638<br>5.834<br>38<br>11.677<br>5.396<br>138<br>196                                                       | 3.838<br>3.081<br>143<br>54<br>——————————————————————————————————                             | 36.275<br>20.532<br>1.776<br>3.551<br>119<br>6.745<br>3.421                                                                | 1,445<br>874<br>14<br>392<br>23<br>142                                    | 29.510<br>5.655<br>677<br>8.144<br>12.348<br>2.221<br>402<br>33<br>30                                        | 14.528<br>3.294<br>132<br>2.228<br>6.831<br>1.736<br>94<br>193<br>20                           |
| São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul                                                                                 | 342.157<br>139.942<br>54.858<br>12.552<br>134.805                                                                                    | 154.483<br>56.742<br>32.689<br>4.074<br>60.978                                                                                  | 54.950<br>19.415<br>12.246<br>500<br>22.789                                                   | 33.734<br>13.755<br>4.484<br>2.498<br>12.997                                                                               | 19.921<br>1.600<br>220<br>18<br>18.083                                    | 49.256<br>28.170<br>3.458<br>2.649<br>14.979                                                                 | 29.813<br>20.260<br>1.761<br>2.813<br>4.979                                                    |
| BRASIL                                                                                                                            | 677.629                                                                                                                              | 332.315                                                                                                                         | 68.347                                                                                        | 83.489                                                                                                                     | . 33.640                                                                  | 108.899                                                                                                      | 50.939                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | JA                                                                                                                              | NEIRO/JUNHO DI                                                                                | E 1968                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                |
| NORTE Acre Acre Amazonas Pará Amapá Amapá Amaphá Aranhão Plaui Ceará Rio Grande do Norte Paraiba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia | 259.051<br>173<br>3.845<br>287<br>4.147<br>84<br>5.089<br>4.895<br>20.406<br>14.065<br>28.667<br>80.694<br>36.432<br>8.673<br>51.594 | 121.544<br>10<br>1.135<br>31<br>1.671<br>30<br>553<br>2.043<br>16.237<br>7.202<br>15.705<br>21.640<br>19.099<br>3.904<br>32.284 | 12.892<br>1.811<br>695<br>64<br>305<br>1.380<br>617<br>3.288<br>2.152<br>1.371<br>88<br>1.121 | 33.614<br>147<br>305<br>256<br>679<br>54<br>1.555<br>1.627<br>1.733<br>1.927<br>2.312<br>5.169<br>2.124<br>2.749<br>12.977 | 12.403<br>—<br>578<br>—<br>110<br>2.023<br>2.193<br>3.177<br>4.002<br>320 | 71.225<br>122<br>260<br>2.881<br>717<br>801<br>2.045<br>4.369<br>46.928<br>9.661<br>1.932<br>1.509<br>31.356 | 7.373<br>16<br>472<br>264<br>36<br>203<br>145<br>251<br>800<br>1.628<br>175<br>3.383<br>62.325 |
| DENTRO Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro Guanabara Goiás Mato Grosso Rondônia Distrito Federal                           | 276,706<br>104,630<br>11,954<br>35,609<br>37,865<br>62,856<br>22,772<br>129<br>891                                                   | 80.388<br>25.471<br>5.110<br>8.346<br>116<br>33.079<br>8.095<br>75<br>96                                                        | 10.976<br>3.635<br>290<br>1.330<br>4.988<br>717<br>16                                         | 90.901<br>46.109<br>5.501<br>7.648<br>379<br>18.221<br>12.455<br>54<br>534                                                 | 575<br>44<br>125<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                 | 9.751<br>517<br>11.330<br>3.493<br>4.590<br>1.430<br>————————————————————————————————————                    | 19.089<br>492<br>6.830<br>33.877<br>1.978<br>59                                                |
| São Paulo                                                                                                                         | 543.837<br>244.246<br>71.669<br>28.123<br>199.799                                                                                    | 220.261<br>67.303<br>41.115<br>8.911<br>102.932                                                                                 | 42.213<br>20.605<br>10.698<br>2.433<br>8.477                                                  | 61.710<br>24.947<br>8.002<br>4.340<br>24.421                                                                               | 25.068<br>695<br>225<br>99<br>24.049                                      | 69.381<br>40.479<br>5.664<br>5.177<br>18.061                                                                 | 90.217<br>5.965<br>7.163<br>21.859                                                             |
| BRASIL                                                                                                                            | 1.079.594                                                                                                                            | 422,193                                                                                                                         | 66.081                                                                                        | 186.225                                                                                                                    | 38.231                                                                    | 171.962                                                                                                      | 194.902                                                                                        |

<sup>(\*)</sup> Divisão geográfica das Diretorias da CREAI.

### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL



## CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL

#### CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE AGRICOLA

JANEIRO/JUNHO

|                                                                                                                                                                                                             | 1967                                                                                                                                                                                      | 1968                                                                                                                                                                                       | VARIA                                                                                                                                                                                                        | AÇÕES .                                                                                                                                                                                              | 1 1007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | VARI                                                             | AÇÕES                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                               | 1907                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | ABSO-<br>LUTAS                                                                                                                                                                                               | 01                                                                                                                                                                                                   | 1967                                                                                                                                                                                                 | , 1968                                                                                                                                                                                                   | ABSO-<br>LUTAS                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Número                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | NCr\$ 1.000                                                                                                                                                                                              | )                                                                | %                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| CUSTE10 (Capital Circulante)                                                                                                                                                                                | 98.119                                                                                                                                                                                    | 92.830                                                                                                                                                                                     | -5.289                                                                                                                                                                                                       | - 5.4                                                                                                                                                                                                | 322.355                                                                                                                                                                                              | 341.332                                                                                                                                                                                                  | +18.977                                                          | + 5,9                                                                                                                                                                                             |
| Custeio de Entressafra                                                                                                                                                                                      | 86.566                                                                                                                                                                                    | 85.852                                                                                                                                                                                     | - 714                                                                                                                                                                                                        | - 0,8                                                                                                                                                                                                | 224.365                                                                                                                                                                                              | 267.704                                                                                                                                                                                                  | +43.339                                                          | ₹ 19,3                                                                                                                                                                                            |
| Abacaxi Agave ou sisal Algodão Amendoim Arroz Batata-inglêsa Cacau Café Cana-de-açúcar Cebola Feijão Fumo Juta e malva Laranja Mamona Mandioca Milho Pimenta-do-reino Soja Tomate Trigo Uva Outros produtos | 358<br>204<br>27,457<br>1,757<br>5,139<br>2,918<br>2,777<br>6,446<br>2,412<br>619<br>12,101<br>1,841<br>27<br>327<br>81<br>5,633<br>6,492<br>238<br>298<br>1,155<br>5,817<br>329<br>2,140 | 540<br>224<br>23.527<br>953<br>6.257<br>2.068<br>2.967<br>5.378<br>3.169<br>1.225<br>7.655<br>4.257<br>33<br>394<br>577<br>5.990<br>5.179<br>164<br>239<br>1.127<br>10.020<br>398<br>3.511 | + 182<br>+ 20<br>- 3,930<br>- 894<br>+ 1,118<br>- 850<br>+ 190<br>- 1,068<br>+ 757<br>+ 606<br>- 4,446<br>+ 2,416<br>+ 67<br>+ 496<br>- 357<br>- 1,313<br>- 74<br>- 59<br>- 28<br>+ 4,203<br>+ 69<br>+ 1,371 | + 50,8<br>+ 9,8<br>- 14,3<br>- 45,8<br>+ 21,8<br>+ 21,8<br>+ 16,6<br>- 31,4<br>+ 97,9<br>- 36,7<br>+ 131.2<br>+ 20,5<br>+ 612,3<br>- 20,2<br>- 31,1<br>- 19,8<br>- 2,4<br>+ 72,3<br>+ 21,0<br>+ 64,1 | 691<br>359<br>28.177<br>2.473<br>13.590<br>6.590<br>12.544<br>33.252<br>49.123<br>461<br>12.260<br>1.275<br>26<br>781<br>137<br>3.823<br>14.341<br>1.040<br>1.481<br>3.300<br>33.982<br>518<br>4.141 | 1 .776<br>678<br>29 .737<br>1 .585<br>21 .432<br>5 .633<br>23 .453<br>26 .824<br>39 .012<br>1 .185<br>10 .920<br>4 .606<br>44<br>1 .324<br>814<br>1 .189<br>1 .646<br>3 .356<br>62 .527<br>935<br>8 .280 | + 1.085<br>+ 319<br>+ 1.560<br>                                  | +157,0<br>+88,8<br>+ 5,5<br>- 35,9<br>+ 57,7<br>- 14,5<br>+ 87.0<br>- 19,3<br>- 20,6<br>+157,0<br>- 10,9<br>+261,2<br>+ 69,5<br>+ 594,2<br>+ 4,5<br>+ 11,1<br>+ 1,7<br>+ 84,0<br>+ 80,5<br>+ 99,9 |
| Extração de Produtos Nativos                                                                                                                                                                                | 190                                                                                                                                                                                       | 297                                                                                                                                                                                        | + 107                                                                                                                                                                                                        | + 56,3                                                                                                                                                                                               | 1.237                                                                                                                                                                                                | 1.650                                                                                                                                                                                                    | + 413                                                            | + 33,4                                                                                                                                                                                            |
| Babaçu Castanha-do-Pará Cêra-de-carnaúba Erva-mate Outros produtos                                                                                                                                          | 19<br>38<br>32<br>40<br>61                                                                                                                                                                | 42<br>33<br>26<br>40<br>156                                                                                                                                                                | + 23<br>- 5<br>- 6<br>+ 95                                                                                                                                                                                   | + 121.1<br>- 13.2<br>- 18.7<br>+ 155,7                                                                                                                                                               | 56<br>684<br>59<br>69<br>369                                                                                                                                                                         | 189<br>206<br>42<br>83<br>1.130                                                                                                                                                                          | + 133<br>- 478<br>- 17<br>+ 14<br>+ 761                          | +237,5<br>- 69,9<br>- 28,8<br>+ 20,3<br>+206,2                                                                                                                                                    |
| Armazenagem e Comercialização                                                                                                                                                                               | 1.575                                                                                                                                                                                     | 1.157                                                                                                                                                                                      | - 418                                                                                                                                                                                                        | - 26.5                                                                                                                                                                                               | 4.142                                                                                                                                                                                                | 4.550                                                                                                                                                                                                    | + 408                                                            | + 9,8                                                                                                                                                                                             |
| Algodão Amendoim Arroz Feijão Milho Outros produtos                                                                                                                                                         | 212<br>9<br>183<br>24<br>46<br>1.101                                                                                                                                                      | 455<br><br>146<br>9<br>69<br>478                                                                                                                                                           | + 243<br>- 37<br>- 15<br>+ 23<br>- 623                                                                                                                                                                       | +114.6<br>- 74.9<br>- 62.5<br>+ 50.0<br>- 56,6                                                                                                                                                       | 688<br>17<br>441<br>134<br>210<br>2.652                                                                                                                                                              | 2.099<br>450<br>10<br>404<br>1.587                                                                                                                                                                       | + 1.411<br>+ 9<br>- 124<br>+ 194<br>- 1.065                      | +205,1<br>+ 2,0<br>- 92,5<br>+ 92,4<br>- 40,2                                                                                                                                                     |
| Outras Aplicações                                                                                                                                                                                           | 5.586                                                                                                                                                                                     | 1.389                                                                                                                                                                                      | -4.197                                                                                                                                                                                                       | - 75.1                                                                                                                                                                                               | 24.264                                                                                                                                                                                               | 1.347                                                                                                                                                                                                    | -22.917                                                          | - 94.4                                                                                                                                                                                            |
| Garantia de Preços Minimos                                                                                                                                                                                  | 4.202                                                                                                                                                                                     | 4.135<br>316                                                                                                                                                                               | - 67<br>- 67                                                                                                                                                                                                 | - 1,6<br>+ 26,9                                                                                                                                                                                      | 68.347<br>11.282                                                                                                                                                                                     | 66.081<br>19.176                                                                                                                                                                                         | - 2.266<br>+ 7.894                                               | - 3,3<br>+ 70,0                                                                                                                                                                                   |
| Amendoim Arroz Feijão Girassol Milho Soja Armazéus, silos, similares Sacaria Outros                                                                                                                         | 544<br>495<br>1.990<br>133<br>656<br>80<br>—<br>55                                                                                                                                        | 143<br>711<br>176<br>14<br>2.059<br>107<br>77<br>366<br>166                                                                                                                                | + 401<br>+ 216<br>-1.814<br>- 119<br>+1.403<br>+ 27<br>- + 111                                                                                                                                               | 73,7<br>+ 43.6<br>- 91,2<br>- 89.5<br>+213,9<br>+ 33.8<br>                                                                                                                                           | 10.976<br>17.398<br>8.777<br>258<br>3.518<br>9.613<br>————————————————————————————————————                                                                                                           | 9.635<br>14.163<br>1.068<br>99<br>4.662<br>7.988<br>382<br>3.129<br>5.779                                                                                                                                | - 1.341<br>- 3.235<br>- 7.709<br>- 159<br>+ 1.144<br>- 1.625<br> | - 12.2<br>- 18.6<br>- 87.8<br>- 61.6<br>+ 32.5<br>- 16.9<br>- 11.4<br>(Continua)                                                                                                                  |

#### CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL

#### CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE AGRICOLA

JANEIRO/JUNHO

|                                                                                         |              |                | VARI                                          | AÇÕES                                                                            |                |                | 'VARIAÇÕES          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                           | 1967         | 1968           | ABSO-<br>LUTAS                                |                                                                                  | 1967           | 1968           | ABSO-<br>LUTAS      | %                  |
|                                                                                         | Número       |                | %                                             | 1                                                                                | NCr\$ 1.000    |                |                     |                    |
| VESTIMENTOS (Capital Semifixo e                                                         |              |                |                                               |                                                                                  |                |                |                     |                    |
| Fixo)                                                                                   | 23.493       | 35.202         | +11.709                                       | + 49,8                                                                           | 78.305         | 146.942        | +68.637             | + 87,              |
| andação de Lavoura                                                                      | 854          | 1.151          | + 297                                         | + 34,8                                                                           | 1.712          | 3.243          | + 1.531             | + 89,              |
| Agave ou sisal                                                                          | 2<br>51      | 25             | - 26                                          | - 51,0                                                                           | 2<br>137       | 102            | - 35                | - 25               |
| Banana                                                                                  | 595          | 700            | + 105                                         |                                                                                  | 702            | 1.245          | + 543               | + 77               |
| Borracha                                                                                | 68           | 172            | + 104                                         | +152.9                                                                           | 34<br>248      | 559            | + 311               | +125               |
| Rami                                                                                    | 10<br>40     | 102            | -     6       +     58                        | - 60,0<br>J-121.7                                                                | 48<br>102      | 16<br>265      | 32                  | $\frac{-66}{+159}$ |
| Outras lavouras                                                                         | 80           | 148            | ‡ 58<br>68                                    |                                                                                  | 439            | 1.056          | + 163<br>+ 617      | +140               |
| ethoramentos das Explorações                                                            | 7.481        | 14.295         | + 6.814                                       | + 91,1                                                                           | 17.487         | 39.732         | +22.245             | +127               |
| Adubação                                                                                | 475          | 658            | + 183                                         |                                                                                  | 2.006          | 2.202          | + 196               | + 9                |
| Armazéns, silos, paióis, tulhas<br>Benfeitorias diversas                                | 577<br>2.197 | 840<br>3.696   | + 263<br>+ 1.499<br>+ 1.565<br>+ 840<br>+ 111 |                                                                                  | 1,287<br>3,194 | 1.775<br>7.353 | + 488               | + 3'+ 130          |
| Desbravamento de glebas rurais<br>Eletrificação rural                                   | 892          | 2.457<br>1.388 | + 1.565                                       | -⊢175,4                                                                          | 4.286          | 11.545         | + 7.259             | +169               |
| Instalação de água                                                                      | 548<br>172   | 283            | + 840                                         |                                                                                  | 1.811<br>258   | 3.161<br>535   | + 1.350<br>277      | + 7                |
| Instalação p/beneficiamento, in-<br>dustrialização e conservação de                     |              |                |                                               |                                                                                  |                |                |                     |                    |
| produtos                                                                                | 172<br>260   | 389<br>731     | + 217                                         |                                                                                  | 330<br>1.486   | 840<br>3.928   | + 510 $+$ 2.442     | +15<br>+16         |
| Residências-construção e reforma                                                        | 2.017        | 3.395          | 1.378                                         | +68.3                                                                            | 2.165<br>664   | 5.245<br>3.148 | 3.080               | + 14<br>+ 37       |
| láquinas, Implementos, Pertences e<br>Acessórios, Ferramentas e Ani-<br>mais de Serviço | 11.527       | 15.586         | + 4.059                                       | + 35,2                                                                           | 51.940         | 92.029         | +40.089             | + 7                |
| Implementos p/limpeza e preparo                                                         | 423          | 631            | + 200                                         | 3 + 49,2                                                                         | 4.485          | 9.009          | + 4.524             | +10                |
| Implementos p/plantio, semeadura                                                        |              |                |                                               |                                                                                  | 962*           | 2.076          | + 1.114             | +11                |
| e cultivo do solo<br>Implementos p/correção do solo                                     | 147          | 283            | + 130                                         |                                                                                  |                |                |                     |                    |
| e combate às pragas<br>implementos p/beneficiamento e                                   | 303          | 370            | + 6'                                          | 7 + 22,1                                                                         | 588            | 1.050          | + 462               | + 7                |
| colheita                                                                                | 27           | 28             | + 1                                           | + 3,7                                                                            | 150            | 287            | + 137               | + 9                |
| Equipamentos p/disposição da co-                                                        | 211          | 264            | + 53                                          | 3 + 25,1                                                                         | 941            | 1.762          | + 821               | + 8                |
| Máquinas agricolas p/beneficia-<br>mento e colheita                                     | 2.745        | 3.002          | + 25                                          | 7 + 9,4                                                                          | 7.281          | 12.916         | + 5.635             | + 7                |
| Máquinas para serviços de irri-                                                         | 525          | 839            | + 31-                                         | + 59,8                                                                           | 2.489          | 4,136          | + 1.647             | + 6                |
| gação<br>Tratores                                                                       | 2.982        | 3.851          | + 86                                          | 9 + 29,1                                                                         | 31.173         | 53.888         | +22.715             | + 67               |
| Animais de serviço                                                                      | 4.007        | 5.862          | + 1.85                                        | 5 + 46,3                                                                         | 2,989          | 5.662          | + 2.673             |                    |
| plementos                                                                               | 126          | 452<br>4       | + 32                                          |                                                                                  | 340<br>542     | 1.154          | + 814<br>- 453      | +23                |
| Outras aquisições                                                                       | . 31         | 1              |                                               | - 61,1                                                                           | 045            | - "            | 100                 |                    |
| veiculos Automotores e de Tração                                                        |              |                |                                               |                                                                                  | F 801          | 0.404          | 1 9 999             | + (                |
| Animal                                                                                  | 1.446        | 2.140          | + 69                                          |                                                                                  | 5.721          | 9.494          | + 3.773             |                    |
| Caminhões                                                                               | 256          | 310            | + 5<br>+ 17                                   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                            | 2.261<br>1.861 | 3.240<br>3.501 | + 979<br>+ 1.640    | + :                |
| Carretas ou carroças                                                                    | 366<br>672   | 544<br>1.147   | + 47                                          | 5 + 70,7                                                                         | 1.107          | 2.257          | + 1.150             | -1-10              |
| Utilitários (tipo jipe)                                                                 | 132          | 89             | + 5<br>+ 17<br>+ 47<br>- 4<br>+ 1             | $     \begin{array}{r}       3 & - & 32.6 \\       9 & + 380.0     \end{array} $ | 441<br>35      | 398<br>39      | - 43<br>+ 4<br>+ 25 | + 2                |
| Pertences e acessórios                                                                  | 7            | 24             |                                               | 4 57.1                                                                           | 11             | 36<br>23       | + 25<br>+ 18        | +27                |
| Recuperação de veículos                                                                 | 8            | 23             | + 1                                           | 5 +187,5                                                                         | 5              | 23             | 16                  | 7 31               |
| Dutras Anligações                                                                       | 2.185        | 2.030          | 15                                            | 5 - 7,1                                                                          | 1.445          | 2.444          | + 999               | + 6                |
| Outras Aplicações                                                                       |              |                |                                               |                                                                                  |                |                |                     |                    |

# CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL CRÉDITOS CONCEDIDOS

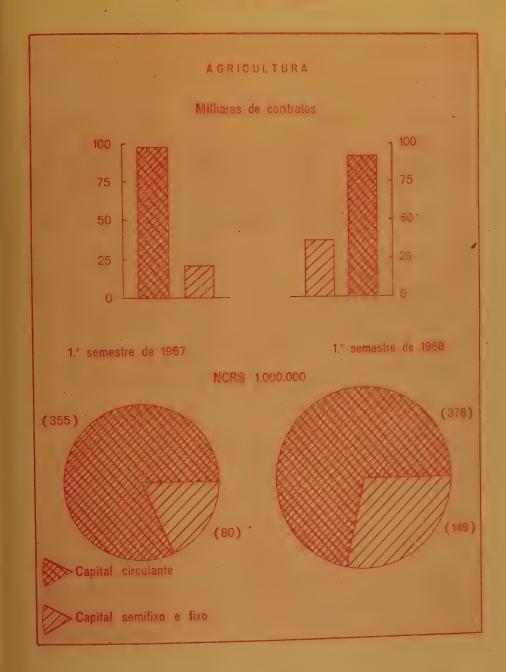

## CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE PECUARIA

JANEIRO/JUNHO

|                                                                                                                             | 1967           | 1968              | VARI                           | AÇÕES                                 | 1967           | 1968             | ' VARI.                                                    | AÇÕES                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                               | 1301           | 1900              | ABSO-                          | %                                     | 1501           | 1300             | ABSO-                                                      | Ot .                       |
|                                                                                                                             | Núr            | nero              | LUTAS                          | -10                                   | NCr\$          | 1.000            | LUTAS                                                      | %                          |
|                                                                                                                             |                |                   |                                |                                       |                |                  |                                                            |                            |
| CUSTEIO (Capital Circulante)                                                                                                | 6.844          | 13.108            | + 6.264                        | + 91,5                                | 22.151         | 44.566           | +22.415                                                    | +101,2                     |
| Custeio das Explorações Pecuárias                                                                                           | 6.299          | 11.205            | + 4.514                        | + 67,5                                | 19.542         | 36.165           | +15.359                                                    | + 73,8                     |
| Apicultura                                                                                                                  | 7              | 11                | + 4                            | + 57,1                                | 16             | 22               | + 6<br>- 364                                               | + 37.5                     |
| Avicultura  Bovinos p/produção de leite                                                                                     | 1.026          | 877<br>2.855      | $-\frac{149}{+1.099}$          | -14,5<br>+62,6                        | 7.633<br>3.792 | 7.269<br>7.201   | $ \begin{array}{r} -364 \\ +3.409 \\ +12.376 \end{array} $ | -     4.8       +     89,9 |
| Bovinos p/produção de carne Ovinos p/produção de carne, la                                                                  | 1.204          | 4.844             |                                | +302,3                                | 4.545          | 16.921<br>290    | + 175                                                      | +272,3<br>+152,2           |
| e peles Suinos p/produção de carne e banha Manutenção do produtor e de sua familia Outros custeios                          | 12<br>2.227    | 2.448             | + 29<br>+ 221                  | +241,7                                | 3.221          | 3.967            | + 746                                                      | + 23,2                     |
|                                                                                                                             | 67             | 129               | + 62                           | + 92.5                                | 220            | 495              | + 275                                                      | +125,0                     |
|                                                                                                                             | 392            | 1.718             | + 1.326                        | +338,3                                | 1.264          | 5,627            | + 4.363                                                    | +345,2                     |
| Aquisição de Animais para Explo-<br>rações Pecuárias                                                                        | 153            | 185               | + 32                           | + 20,9                                | 1.345          | 2.773            | + 1.428                                                    | +106,2                     |
| Aves p/criação e engorda ou me-<br>lhoria do rebanho, visando à                                                             |                |                   |                                |                                       |                |                  |                                                            |                            |
| produção de carne e ovos Bovinos destinados à recriação e retenção de crias Bovinos p/invernagem ou engorda em confinamento | 42             | 111               | + 69                           | +164.3                                | 263            | 644              | + 381                                                      | +144.9                     |
|                                                                                                                             | 88             | 49                | 39                             | - 44,3                                | 653            | 679              | + 26                                                       | + 4.0                      |
|                                                                                                                             | 23             | 25                | + 2                            | + 8.7                                 | . 429          | 1.450            | + 1.021                                                    | +238,0                     |
| NVESTIMENTOS (Capital Semifixo e Fixo)                                                                                      | 18.633         | 35.603            | +16.970                        | + 91,7                                | 61.338         | 141.659          | +80.321                                                    | +130,9                     |
| equisição de Animais para Explo-<br>rações Pecuárias                                                                        | 5.270          | 15.055            | + 9.785                        | +185,7                                | 16.008         | 51.791           | +35.783                                                    | +223,5                     |
| Bovinos p/leite — reprodutores .<br>Bovinos p/carne — reprodutores                                                          | 2.086<br>2.053 | 5.439<br>8.667    | + 3.351<br>+ 6.614             | +160,6<br>+322,2                      | 6.343<br>7.516 | 17.809<br>31.449 | +11.446<br>+23.933                                         | +179.9<br>+318,            |
| Ovinos p/produção de lã, carne e peles                                                                                      | 421            | 428               | + 7                            | + 1,7                                 | 1.584          | 1.766            | + 182                                                      | + 11.5                     |
| Suinos p/criação, visando à pro-<br>dução de carne e banha<br>Outras aquisições                                             | 660<br>50      | 478<br>45         | - 182<br>- 5                   | -27.6 $-10.0$                         | 478<br>67      | 523<br>244       | + 45<br>+ 177                                              | + 9,4<br>+264,2            |
| selhoramento das Explorações                                                                                                | 7.595          | 12.956            | + 5.361                        | + 70,6                                | 29.694         | _ 65.645         | +35.951                                                    | +121,1                     |
| Adubação                                                                                                                    | 162            | 162               |                                |                                       | 1,085          | 996              | - 89                                                       | - 8,2                      |
| Armazens, silos, paióis e tulhas<br>Benfeitorias diversas                                                                   | 127<br>4.872   | 159<br>8.435      | + 32<br>+ 3.563                | + 25.2<br>+ 73,1                      | 555<br>15.473  | 861<br>37.687    | + 306<br>+22.214                                           | + 55,1<br>+143.6           |
| Desbravamento de glebas furais<br>Eletrificação rural                                                                       | 46<br>314      | 71                |                                | + 73,1<br>+ 54,3<br>+ 85.3<br>+ 102,5 | 406<br>1.477   | 793<br>2.435     | + 387<br>+ 958                                             | + 95.3<br>+ 64.9           |
| Granjas avicolas                                                                                                            | 160<br>144     | 582<br>324<br>223 | + 25<br>+ 268<br>+ 164<br>+ 79 | + 102,5<br>+ 54.9                     | 1.587<br>468   | 2.747<br>1.360   | + 1.160<br>+ 892                                           | + 73.1<br>+ 190.6          |
| dustrialização, conservação de produtos pecuários                                                                           | 19             | . 18              | - 1                            | - 5,3                                 | 111            | 238              | + 127                                                      | ±114.                      |
| Irrigação                                                                                                                   | 67<br>823      | 128<br>1.653      | + · 61<br>+ 830                | + 91.0<br>+ 100,8                     | 525<br>5.574   | 1.601<br>12.299  | + 1.076<br>+ 6.725                                         | +204.9<br>+120.6           |
| forma                                                                                                                       | 786<br>75      | 1.117             | + 331<br>+ 9                   | ± 42,1<br>+ 12,0                      | 1.871 562      | 4.103<br>525     | + 2.232<br>- 37                                            | +119.3<br>- 6,6            |

## CRÉDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE PECUARIA

JANEIRO/JUNHO

| (Continuação)                                                                                                                            |        |        |     |            |                |        |             |    |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------|----------------|--------|-------------|----|---------|---------------|
|                                                                                                                                          | 1007   | 1000   |     | VARI       | AÇÕES ,        |        |             | 1  | VARIA   | ÇÕES          |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                            | 1967   | 1968   |     | SO-<br>TAS |                | 1967   | 1968        |    | BSO-    |               |
|                                                                                                                                          |        | Número |     |            | %              |        | NCr\$ 1.000 | )  |         | %             |
|                                                                                                                                          |        |        |     |            |                |        |             |    |         |               |
| INVESTIMENTOS (Capital Semifixo e Fixo)                                                                                                  | 12.865 | 28.011 | +1: | 5.146      | +117,7         | 45.702 | 117.436     | +  | 71.734  | +157,0        |
| Aquisição de Aparelhos, Instru-<br>mentos, Máquinas, Implementos<br>seus Pertences e Acessórios, Fer-<br>ramentas e Animais de Serviço . | 4.918  | 6.267  | + : | 1349       | + 27.4         | 12.513 | 18,498      | +  | 5.985   | + 47,8        |
| Aparelhos e instrumentos desti-<br>nados às explorações pecuárias                                                                        | 26     | 47     | +   | 21         | + 80.8         | 73     | 138         | +  | 65      | + 89,0        |
| Implementos p/limpeza e preparo do solo                                                                                                  | 180    | 255    | +   | 75         | + 41.7         | 1.117  | 1.396       | +. | 279     | <b>25</b> .0  |
| Implementos p/semeadura, plan-<br>tio e cultivo do solo                                                                                  | 10     | 20     | +   | 10         | +100,0         | 81     | 121         |    | 40      | + 49.4        |
| Implementos p/correção do solo e combate às pragas                                                                                       | 14     | • 18   | +   | 4          | + 28.6         | 50     | 66          | +  | -16     | + 32.0        |
| Implementos p/beneficiamento e colheita                                                                                                  | 13     | 10     |     | 3          | - 23.1         | 38     | 41          | +  | 3       | + 7.9         |
| Implementos p/disposição e co-<br>lheita                                                                                                 | 1.503  | 2.098  | +   | 595        | + 39,6         | 2.773  | 4.995       | +  | 2.222   | + 80.1        |
| Máquinas agrícolas p/beneficia-<br>mento e colheita                                                                                      | 1.761  | 2.337  | +   | 576        | + 32,7         | 2 451  | 4.655       | +  | 2.204   | + 89,9        |
| Máquinas destinadas aos serviços de irrigação                                                                                            | 183    | 224    | +   | 41         | + 22,4         | 385    | 694         | +  | 309     | + 80.2        |
| Tratores                                                                                                                                 | 453    | 365    | -   | 88         | - 19,4         | 4.712  | 5.208       | +  | 496     | + 10,5        |
| Animais de serviço                                                                                                                       | 757    | 880    | +   | 123        | + 16,2         | 617    | 1.138       | +  | 521     | + 84.4        |
| Recuperação de máquinas e implementos                                                                                                    | 7      | 13     | +   | б          | + 85,7         | 19     | 46          | +  | 27      | +142,1        |
| Outras aquisições                                                                                                                        | 11     | _      |     | _          | and the second | 197    | -           |    |         | _             |
| Aquisição de Veiculos                                                                                                                    | 639    | 865    | +   | 226        | + 35.4         | 2.880  | 5.138       | +  | 2.258   | + 78,4        |
| Caminhão                                                                                                                                 | 50     | 92     | +   | 42         | + 84.0         | 439    | 974         | +  | 535     | +121,9        |
| Camioneta                                                                                                                                | 315    | . 494  | +   | 179        | + 56,8         | 1.629  | 3.244       | +  | 1.615   | + 99,1        |
| Carreta ou carroça                                                                                                                       | 100    | 149    | +   | 49         | + 49,0         | 227    | 371         | +  | 144     | + 63.4        |
| Utilitário (tipo jipe)                                                                                                                   | 171    | 122    |     | 49         | - 28.6         | 576    | 536         |    | 40      | - 6.9         |
| Outros veículos                                                                                                                          | 1      | 5      | +   | 4          | +400,0         | 8      | 9           | +  | 1       | + 12,5        |
| Pertences e acessórios                                                                                                                   | 2      | 3      | +   | 1          | + 50.0         | 1      | 4           | +  | 3       | -4-300,0      |
| Outras Apticações                                                                                                                        | 211    | 460    | - - | 249        | +118,0         | 243    | 587         | +  | 344     | ·<br>· +141.6 |
| TOTAL                                                                                                                                    | 25.477 | 48.711 | +2  | 3.234      | + 91,2         | 83,489 | 186.225     | +  | 102,736 | ÷<br>+123 0   |

CRÉDITOS CONCEDIDOS

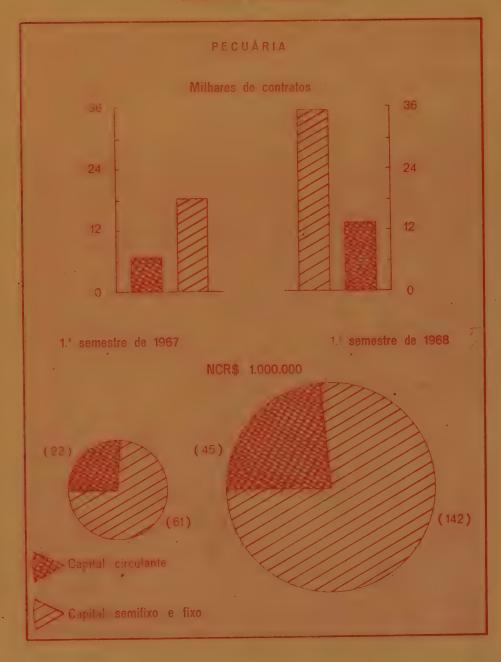

## CREDITOS CONCEDIDOS A ATIVIDADE COOPERATIVA

JANEIRO/JUNHO

| 1968  Número  143  112  99  13  31 | -23 +14 +11 + 3   | - 13,4<br>+ 14,5<br>+ 12,5<br>+ 30,6 | 3 13,735<br>5 12,780<br>0 955 | 1968  NCr\$ 1.000  .36.445  11.129  .10.457  .672 | +4.016  +4.016  -2.606  -2.323  - 283 | + 12.4<br>- 19.0<br>- 18.2<br>- 29.6 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 143<br>112<br>99<br>13             | +14<br>+11<br>+ 3 | - 13,6<br>+ 14,5<br>+ 12,5<br>+ 30,6 | 3 13,735<br>5 12,780<br>0 955 | . 36. 445<br>11.129<br>10.457<br>672              | +4.016<br>-2.606<br>-2.323<br>- 283   | + 12.4<br>- 19.0<br>- 18.2<br>- 29.6 |
| 99<br>13                           | +14<br>+11<br>+ 3 | + 14,3<br>+ 12,5<br>+ 30,0           | 3 13,735<br>5 12,780<br>0 955 | 11.129                                            | -2.606<br>-2.323<br>- 283             | 19,0<br>18,2<br>29,5                 |
| 99<br>13                           | +14<br>+11<br>+ 3 | + 14,3<br>+ 12,5<br>+ 30,0           | 3 13,735<br>5 12,780<br>0 955 | 11.129                                            | -2.606<br>-2.323<br>- 283             | 19,0<br>18,2<br>29,6                 |
| 99 13                              | +11<br>+ 3        | + 12,8<br>+ 30,0                     | 5 12.780<br>0 955             | 10.457                                            | -2.323<br>283                         | - 18,2<br>29,6                       |
| 99 13                              | +11<br>+ 3        | + 12,8<br>+ 30,0                     | 5 12.780<br>0 955             | 10.457                                            | -2.323<br>283                         | - 18,2<br>29,6                       |
| 13                                 | + 3               | + 30,0                               | 0 955                         | 672                                               | - 283                                 | 29,6                                 |
| 31                                 | 37                |                                      |                               |                                                   |                                       |                                      |
| 31                                 |                   | — <b>5</b> 4,4                       | 4 18,694                      | 25.316                                            |                                       | + 35,4                               |
|                                    |                   | — 54, <i>4</i>                       | 4 18,694                      | 25.316                                            |                                       | + 35,4                               |
|                                    |                   | — 54, <i>«</i>                       | 1 18.694                      | 25.316                                            | +6.622                                | - <del> </del> - 35,4                |
| 27                                 |                   |                                      |                               |                                                   |                                       |                                      |
| 37                                 |                   |                                      |                               |                                                   |                                       |                                      |
| 31                                 | +18               | + 94,                                | 7 1.209                       | 1.786                                             | + 577                                 | + 47,                                |
|                                    |                   |                                      |                               |                                                   |                                       |                                      |
| 23                                 | +20               | + 666,                               | 7 334                         | 873                                               | + 539                                 | +161,                                |
| 16                                 | +15               | +1500,0                              | 310                           | 639                                               | + 329                                 | +106,                                |
| 6                                  | + 4               | + 200.0                              | 0 22                          | 225                                               | + 203                                 | +922.                                |
| 1                                  | + 1               | -                                    | - 2                           | ð                                                 | + 7                                   | +350.                                |
|                                    |                   |                                      |                               | 0.0                                               | 1 20                                  | + 4.                                 |
| 14                                 | - 2               | - 12.8                               | 875                           | 913                                               | - Jo                                  |                                      |
|                                    |                   |                                      |                               |                                                   |                                       |                                      |
| )                                  | . 1               | ) 1 +1                               | ) 1 +1                        | ) 1 +1 - 2                                        | ) 1 +1 - 2 9                          | 1 +1 - 2 9 + 7                       |

# CARTEIRA DE CREDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL CREDITOS CONCEDIDOS



## CREDITOS CONCEDIDOS À ATIVIDADE INDUSTRIAL

JANEIRO/JUNHO

|                                                                                                         | 1967    | . 1968 | VARIA           | AÇÕES '       | 1967    | 1968    | VARIA          | ÇÕES   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|---------|---------|----------------|--------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | 1901    | . 1900 | ABSO-<br>LUTAS  | %             | 1907    | 1906    | ABSO-<br>LUTAS | %      |
|                                                                                                         | Núr     | mero   |                 |               | NCr\$ 1 | .000    |                |        |
|                                                                                                         |         |        |                 |               |         |         |                |        |
| USTEIO (Capital Circulante)                                                                             | 2.274   | 2.744  | <del>-470</del> | - 20,7        | 131.746 | 313.226 | +181.480       | +137   |
| ecursos Normais                                                                                         | 2.094   | 2.219  | +125            | + 6,6         | 105.317 | 167.154 | + 61.837       | + 58   |
| Matéria-prima                                                                                           | 1.947   | 2.087  | +140            | + 7,2         | 63.728  | 97.137  | + 33.409       | + 52   |
| Apontamento usina açúcar                                                                                | 147     | 132    | <del> 15</del>  | - 10,2        | 41.589  | 70.017  | + 28.428       | - - 68 |
| onvênios                                                                                                | 180     | 525    | +345            | +191,7        | 26.429  | 146.072 | +119.643       | +452   |
| Custelo à Indústria Salineira                                                                           | _       | . 6    | + 6             | _             |         | 609     | + 1 609        |        |
| Suplementação Capital de Traba- lho (FDC)                                                               | 180     | 44     | <b>—13</b> 6    | <b>—</b> 75,6 | 26.429  | 5.252   | - 21.177       | - 8    |
|                                                                                                         |         | 475    | +475            | -             |         | 140.211 | +140.211       |        |
| NVESTIMENTOS (Capital Semifixo e                                                                        | 772     | 947    | +175            | + 22,7        | 28.095  | 53.638  | - <del> </del> | + 9    |
| Pecursos Normais                                                                                        | 220     | 433    | +213            | + 96,8        | 3.725   | 4.197   | + 472          | ÷ 1    |
| Instalações e Ampliações                                                                                | 220     | 433    | +213            | + 96,8        | 3.725   | 4.197   | + 472          | + 1    |
| Convênios                                                                                               | 552     | 514    | <b>—</b> 38     | 6,9           | 24.370  | 49,441  | + 25.071       | +10    |
| Fundo Alemão de Desenvolvimen-                                                                          |         | . 38   | + 27            | +245,4        | 253     | 8.873   | + 8.620        | +140   |
| to (FAD) Es-                                                                                            |         | 1      | + 1             | _             | -       | 160     | + 160          |        |
| trutura e Armazenagem (CBA) Fundo Desenvolvimento Industrial (FDI) Fundo Desenvolvimento da Pesca (SDP) | 075     | 368    | + 93            | + 33,8        | 7.330   | 14.529  | + 7.199        | + 9    |
|                                                                                                         | 101     | 7      | -184            | - 96,3        | 621     | 269     | 352            | - :    |
| Fundo dos Exportadores de Car-                                                                          | . 3     | _      | _ 3             | -100,0        | 294     | _       | 294            | 10     |
| Fundo Importação Bens de Produção (FBP)                                                                 | -       | 100    | + 28            | + 38,9        | 15.872  | 25.610  | + 9.738        | +:     |
| TOTAL                                                                                                   | . 3.046 | 3.69   | + 645           | + 21,2        | 159.841 | 366.864 | +207.023       | +1     |

CRÉDITOS CONCEDIDOS EM JANEIRO/JUNHO



## **DEPOSITOS**

## SALDOS EM FIM DE MES

NCr\$ 1.000

|           |             | A VISTA (Continua) |               |           |                |         |  |  |  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|---------|--|--|--|
| 1968      | TOTAL GERAL | TOTAL              | DÚIDLICO      | INSTIT    | UIÇÕES FINANCI | EIRAS   |  |  |  |
|           |             | TOTAL              | PÜBLICO       | Total     | Bancos         | Outras  |  |  |  |
|           |             |                    |               |           |                | ,       |  |  |  |
| aneiro    | 9.395.127   | 9.328.835          | 1.210.600     | 1.016.385 | 880.091        | 136.294 |  |  |  |
| Pevereiro | 9.762.131   | 9.693.816          | 1.241.997     | 1.048.952 | 925.076        | 123.876 |  |  |  |
| Março     | 9.678.230   | 9.613.379          | 1.313.676     | 1.169.622 | 1.041.116      | 128,506 |  |  |  |
| Abril     | 10.722.318  | 10.658.809         | 1.415.272     | 1.052.075 | 905.859        | 146.216 |  |  |  |
| Maio      | 10.595.108  | 10.530.011         | 1.461.962     | 1.006.811 | 846.733        | 160.078 |  |  |  |
| unho      | 10.560.566  | 10.495.361         | 1 . 573,. 335 | 1.149.853 | 1.020.891      | 128.962 |  |  |  |
| Julho     |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |
| Agôsto    |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |
| Setembro  |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |
| Outubro   |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |
| Novembro  |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |
| Dezembro  |             |                    |               |           |                |         |  |  |  |

|           | A VISTA               |        | A MÉDIO PRAZO |                       |
|-----------|-----------------------|--------|---------------|-----------------------|
| . 1968    | ENTIDADES<br>PÚBLICAS | TOTAL  | PÚBLICO       | ENTIDADES<br>PÚBLICAS |
| aneiro    | 7.101.850             | 66.292 | 51.789        | 14.503                |
| Pevereiro | 7,402.867             | 68.315 | 53.674        | 14.641                |
| Março     | 7.130.081             | 64.851 | 55.210        | 9.641                 |
| Abril     | 8.191.462             | 63.509 | 59.006        | 4.503                 |
| Maio      | 8.061.238             | 65.097 | 60.344        | 4.753                 |
| unho      | 7.772.173             | 65.205 | 60.452        | 4.753                 |
| Julho     |                       |        |               |                       |
| Agôsto    |                       |        |               |                       |
| Setembro  |                       |        |               |                       |
| Outubro   |                       |        |               |                       |
| Novembro  |                       |        |               |                       |
| Dezembro  |                       |        |               |                       |

## **DEPÓSITOS**

## SALDOS EM 28 DE JUNHO DE 1968

NCr\$ 1 000

|                     |            |             | A VIS             | TA E A CURTO | PRAZO (Co   | ntinua)             |                       |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDADES            | TOTAL      | PÚBL        | ICO               | INSTITUIÇÕES | FINANCEIRAS |                     | PÚBLICAS<br>tinua)    |
| FEDERADAS           |            | Voluntários | Compul-<br>sórios | Bancos       | Outras      | Tesouro<br>Nacional | Unidades<br>Federadas |
| Rondônia            | 9.534      | 4.639       | 3                 | 699          | _           | 3.804               | 17                    |
| Acre                | 7.890      | 1.839       | 9                 | 929          | -           | 352                 | 3.832                 |
| Amazonas            | 31.494     | 5.065       | 153               | 4.997        | 1.402       | 8.990               | 43                    |
| Roraima             | 2.260      | 913         | 1                 | 360          |             | 841                 | 28                    |
| Pará                | 69.649     | 8.513       | 176               | 24.630       | 733         | 16.234              | 1.089                 |
| Amapá               | 4.570      | 1.118       | 2                 | 465          | _           | 1.750               | 589                   |
| Maranhão            | 34.807     | 7.374       | 606               | , 8.070      | 566         | 7.779               | 3.852                 |
| Piaui               | 31.641     | 8.914       | 62                | 6.797        | 1.047       | 7.495               | 194                   |
| Ceará               | 118,616    | 19.406      | 457               | 53.136       | 3.012       | 23.755              | 926                   |
| Rio Grande do Norte | 32.863     | 7.330       | 200               | 7.988        | 957         | 9.029               | 944                   |
| Paraiba             | 45.955     | 9.461       | 297               | 16.055       | 2,862       | 6. <b>7</b> 50      | 290                   |
| Pernambuco          | 203.875    | 30.602      | 2.548             | 93.226       | 8.893       | 21.804              | 902                   |
| Alagoas             | 44.450     | 9.142       | 173               | 14.715       | 1.518       | 8.035               | 464                   |
| Sergipe             | 37.055     | 5.585       | 40                | 12.570       | 398         | 11.378              | 349                   |
| Bahia               | 177.653    | 46.856      | 855               | 47.494       | 8.389       | 27.016              | 1.043                 |
| Minas Gerais        | 289.167    | 108.628     | 2.133             | 37.738       | 8.297       | 36.118              | 2.590                 |
| Espirito Santo      | 58.745     | 15.057      | 268               | 12.966       | 3.024       | 7.432               | 2.197                 |
| Rio de Janeiro      | 139.241    | 43.592      | 1.037             | 29.088       | 1.837       | 14.768              | 4.764                 |
| Guanabara           | 2.354.909  | 334.508     | 105.486           | 195.832      | 6.223       | 1.080.659           | 12.783                |
| São Paulo           | 1.301.009  | 471.045     | 32.371            | 272.618      | 38.118      | 92,190              | 68.079                |
| Paraná              | i95.021    | 55.606      | 1.524             | 58.812       | 5.012       | 13.595              | 1.239                 |
| Santa Catarina      | 91.927     | 38,823      | . 541             | 12.683       | 8.147       | 9.232               | 816                   |
| Rio Grande do Sul . | 292.017    | 112.144     | 2.808             | 47.330       | 13.396      | 49.715              | 3.221                 |
| Mato Grosso         | 45.598     | 17.456      | 318               | 6.298        | 607         | 8.891               | 2.443                 |
| Goiás               | 65.339     | 33.209      | 350               | 11.397       | 1.166       | 6.515               | 441                   |
| Distrito Federal    | 4.875.281  | 23.550      | 542               | 43.998       | 13.358      | 3.130.266           | -                     |
| BRASIL              | 10.560.566 | 1.420.375   | 152.960           | 1.020.891    | 128.962     | 4.604.393           | 113.125               |

## DEPÓSITOS

## SALDOS EM 28 DE JUNHO DE 1968

NCr\$ 1 000

Cenclusão)

| F1                  | A VISTA     | E A CURTO      | PRAZO                                |             | , A MÉDIC      | PRAZO ,        |                                      |
|---------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| UNIDADES            | - ENTI      | DADES PÚBLICAS |                                      | PÚBLICO     | ENTI           | DADES PÜBLICAS |                                      |
| FEDERADAS           | Alunicípios | Autarquias     | Sociedades<br>de Econo-<br>mia Mista | Voluntários | Municípios     | Autarquias     | Sociedades<br>de Econo-<br>mia Mista |
| Rondônia            | 106         | 253            | 7                                    | 6           |                |                | _                                    |
| Acre                | 210         | 564            |                                      | 155         |                |                | _                                    |
| Amazonas            | 1.033       | 9.472          | 218                                  | 121         |                |                | _                                    |
| Roraima             | 26          | 48             | _                                    | 43          |                |                |                                      |
| Pará                | 851         | 15.044         | 1.769                                | 610         |                | -              |                                      |
| Amapá               | 319         | 313            | 12                                   | 2 .         | -              |                |                                      |
| Maranhão            | 2,213       | 3.456          | 329                                  | 562         |                | -              | _                                    |
| Piaui               | 1,450       | 5.248          | . 6                                  | 438         |                | - ,            | • –                                  |
| Ceará               | 3.237       | 13.542         | 478                                  | 667         |                |                |                                      |
| Rio Grande do Norte | . 920       | 5.082          | 93                                   | 320         |                |                | _                                    |
| Paraiba             | 2.674       | 6.358          | 756                                  | 452         | <del>-</del> . |                | -                                    |
| Pernambuco          | 4.743       | 37.476         | 3.082                                | 599         |                |                | _                                    |
| Alagoas             | 1.506       | 7.453          | 1.188                                | 256         |                |                | -                                    |
| Sergipe             | 1.217       | 4.268          | 1.192                                | 58          | _              |                | _                                    |
| Bahia               | 7.257       | 24,566         | 12.521                               | 1.656       |                |                | -                                    |
| Minas Gerais        | 14.099      | 67,070         | 6.988                                | 2.703       | _              | 2,803          | -                                    |
| Espirito Santo      | 1,981       | 14,239         | 762                                  | 819         |                |                | _                                    |
| Rio de Janeiro      | 3.550       | 27.740         | 10.920                               | 1.945       | — <u> </u>     | -              | 7                                    |
| Guanabara           | . 58        | 459.128        | 138,883                              | 20.349      |                | 1.000          |                                      |
| São Paulo           | 51.502      | 219.224        | 38.120                               | 17.742      |                | _              | _                                    |
| Paraná              | 7.588       | 42.618         | 5.457                                | 3.320       |                | 250            | _                                    |
| Santa Catarina      | 3.982       | 14.372         | 1.229                                | 1.402       |                |                | 700                                  |
| Rio Grande do Sul . | 5.575       | 49.435         | 4.485                                | 3.908       | _              |                |                                      |
| Mato Grosco         | 2.078       | 5.317          | 1.306                                | 884         | _              | -              |                                      |
| Goiás               | 2.985       | 8.361          | 59                                   | 856         | _              | _              |                                      |
| Distrito Federal    | 3.456       | 1.654.161      | 5.371                                | 579         | -              | _              |                                      |
| BRASIL              | 124.616     | 2.694.809      | 235.231                              | 60.452      | _              | 4.053          | . 700                                |

## DEPÓSITOS

## SALDOS EM FIM DE MÉS

NCr\$ 1.000

1968

| UNIDADES FEDERADAS  | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO       | ABRIL           | MAIO       | JUNHO    |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------|----------|
| Rondônia            | 5.270     | 5,006     | 8.440       | 9.763           | 9.328      | 9.53     |
| Acre                | 8,133     | 5.724     | 5.471       | 8,964           | 8.184      | 7.89     |
| Amazonas            | 26,881    | 25.937    | 27.398      | 35,393          | 32,922     | 31,49    |
| Roraima             | 1.328     | 1.529     | 1.203       | 1.477           | 1.637      | 2,260    |
| Pará                | 56.893    | 52,949    | 48.763      | 69.841          | 57.362     | 69.64    |
| Amapá               | 5.246     | 4.626     | 5.705       | 3.957           | 4.499      | 4.570    |
| Maranhão            | 29.642    | 28.872    | 31,811      | 37.206          | 34.270     | 34.80    |
| Plaul               | 23.277    | 21.340    | 21.096      | 27.304          | 29,629     | 31.64    |
| Ceará               | 90.263    | 82.386    | 73.133      | 104.722         | 102,666    | 118.61   |
| Rio Grande do Norte | 33.851    | 29.817    | 27,081      | 34.862          | 32.572     | 32,86    |
| Paraiba             | 41.363    | 39.474    | 38.092      | 48.851          | 40.621     | 45.95    |
| Pernambuco          | 178.691   | 180.840   | 207.934     | 189.905         | 189.422    | 203,87   |
| Alagoas             | 42.448    | 39.489    | 36.351      | 43.7092         | 42,337     | 44.45    |
| Sergipe             | 28.051    | 24.803    | 24.810      | 34.125          | 33,606     | 37.05    |
| Bahia               | 150,185   | 142.652   | 160.688     | 176.438         | 177,930    | 177.65   |
| Minas Gerais        | 235,888   | 264.574   | 250.051     | <b>316.24</b> 6 | 275.284    | 289,16   |
| Espirito Santo      | 45.692    | 47.714    | 52,875      | 56.891          | . 50.174   | 58.74    |
| Rio de Janeiro      | 147.796   | 116.619   | 111.495     | 131.359         | 136.435    | 139.24   |
| Guanabara           | 1,809,352 | 1.821.984 | 1,920.570   | 2.275.093       | 2.365.650  | 2.354.90 |
| São Paulo           | 1.256.427 | 1.258.181 | 1,253,251   | 1.356.328       | 1.264.664  | 1.301.00 |
| Paraná              | 181.321   | 198.717   | 196,531     | 210.837         | 189.541    | 195.02   |
| Santa Catarina      | 70.940    | 76.641    | 71.984      | 88.779          | 86.85!     | 91.92    |
| Rio Grande do Sul   | 237.508   | 241,896   | 259.267     | 284.053         | 283.246    | 292.0    |
| Mato Grosso         | 39.538    | 38.848    | 38.031      | 45.870          | 45.990     | 45.59    |
| Goiás               | 44,885    | 42.764    | 47.637      | 55.505          | 65.654     | 65.33    |
| Distrito Federal    | 4.604.259 | 4.968.749 | 4.758.559   | 5.075.457       | 5.034.631  | 4.875.28 |
| BRASIL              | 9.395.127 | 9.762.131 | 9.678.230 . | 10.722.318      | 10.595.108 | 10.560.5 |

## DEPÓSITOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

## SALDOS EM FIM DE MÊS

NCr\$ 1,000

| 1968      | TOTAL       |           | À VISTA             | (Continua)         |                        |
|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1902      | GERAL       | TOTAL     | TESOURO<br>NACIONAL | GOVERNOS ESTADUAIS | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS |
| Janeiro   | 7.116.353   | 7,101,850 | 4.295,326           | 79.986             | 114.707                |
| Fevereiro | - 7.417.508 | 7,402,867 | 4.488.779           | 105.711            | 93.867                 |
| Março     | 7.139.722   | 7.130.081 | 4.131.459           | 99,190             | 99.661                 |
| Abril     | 8.195.965   | 8.191.462 | 5.086.675           | 123,531            | 118.370                |
| Maio      | 8.065,991   | 8.061.238 | 4.848.116           | 134.938            | 110.345                |
| unho      | 7.776.926   | 7.772.173 | 4,604,393           | 113.125            | · 🔆 124.616            |
| ulho      |             |           |                     |                    |                        |
| Agôsto    |             |           | •                   |                    |                        |
| Setembro  |             | •         |                     |                    |                        |
| Outubro   |             |           |                     |                    |                        |
| Novembro  |             |           |                     |                    |                        |
| Dezembro  |             |           |                     |                    |                        |

|           | A V        | ISTA                                 |        | A" MÉDIC               | PRA20      |                                      |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1968      | AUTARQUIAS | SOCIEDADES<br>DE ECONO-<br>MIA MISTA | ŢOTAL  | GOVERNOS<br>MUNICIPAIS | AUTARQUIAS | SOCIEDADES<br>DE ECONO-<br>MIA MISTA |
| Janeiro   | 2.474.090  | 137.741                              | 14.503 | 5.000                  | 8.803      | 700                                  |
| Fevereiro | 2.556.996  | 157.514                              | 14.641 | 5.000                  | 8.941      | 700                                  |
| Março     | 2.610.706  | 189.065                              | 9.641  | _                      | 8.941      | 700                                  |
| Abril     | 2.651.650  | 211.236                              | 4.503  |                        | 3.803      | 700                                  |
| Maio      | 2,682,724  | 285.115                              | 4.753  |                        | 4.053      | 700                                  |
| Junho     | 2.694.808  | 235.231                              | 4.753  | _                      | 4.053      | 700                                  |
| Julho     |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Agôsto    |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Setembro  |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Outubro   |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Novembro  |            |                                      |        |                        |            |                                      |
| Dezembro  |            |                                      |        |                        |            |                                      |

## CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

## EXPORTAÇÕES FINANCIADAS

1º SEMESTRE DE 1968

US\$ 1.000

| PAISES DE DESTINO<br>E MERCADORIAS                              | VALOR DA<br>EXPORTAÇÃO | FINANCIADOS<br>PELA CACEX | REFINANCIA-<br>DOS PELO BID | Número De<br>Operações |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Angola                                                          | 53                     | 45                        |                             | 1                      |
| Máquinas selecionadoras de grãos                                | 53                     | 45                        | _                           | 1                      |
| Argentina                                                       | 284                    | 266                       | 163                         | 17                     |
|                                                                 |                        |                           |                             |                        |
| Compressores de ar                                              | 42<br>11               | . 35<br>12                | 18<br>8                     | 1                      |
| Máquinas de costura                                             | 13<br>61               | 13<br>54                  | 43                          | 1                      |
| Matrizes e calibres para produção de auto-peças Motoniveladoras | 64<br>19               | 64<br>22                  | 44                          | 2                      |
| Perfis de aço                                                   | 9 20                   | 7<br>20                   | 6<br>14                     | 2                      |
| Rolos compactadores                                             | 45                     | 39                        | 30                          | 2                      |
| Botivia                                                         | 213                    | 165                       | 92                          | 7                      |
| Engenho de arroz                                                | 99 ,                   | 76                        | 67                          | 1                      |
| Equipamento para matadouros                                     | 57<br>17               | 43<br>11                  | <u> </u>                    | 1 4                    |
| Tornos<br>Tratores                                              | 40                     | 35                        | 20                          | 1                      |
| Cotómbia                                                        | 32                     | 25                        | 7                           | 5                      |
| Rolos compactadores                                             | 8                      | 7                         | 6                           | 1.1                    |
| Rolos compressores                                              | 11                     | 9<br>5                    |                             |                        |
| Tornos                                                          | 7                      | 4                         | 1                           | 2                      |
| Grécia                                                          | 40                     | 29.                       | -                           | 1                      |
| Máquinas para fabricação de cigarros                            | 40                     | 29                        | _                           | - F                    |
| México                                                          | 169                    | 130                       | 87                          | 13                     |
| Máquinas para fabricação de cigarros                            | 37                     | 31                        | * 24                        | !                      |
| Máquinas para indústria de papel Plainas limadoras              | 13<br>8                | 10                        | 9<br>2                      | . 2                    |
| Rolos compactadores                                             | 57                     | 43                        | 24 .                        | 4 9                    |
| Tesouras guilhotinas                                            | 11<br>43               | 9<br>32                   | 21                          | 3                      |
| Nigéria                                                         | 8                      | 8                         | _                           | 1                      |
| Recipientes para gás                                            | 8                      | 8                         | _                           | 1                      |
| Paraguai                                                        | 20                     | 20                        | 10                          | 3                      |
| Máquinas e implementes agricolas                                | 3                      | 3                         |                             | !                      |
| Refrigeradores domésticos                                       | 2<br>15                | 2<br>15                   | - 10                        | 1                      |
| Peru                                                            | 49                     | . 30                      | 9                           | 6                      |
| Máquinas para trabalhar madeiras                                | 8                      | 10                        |                             | 1                      |
| Máquinas trituradoras                                           | 4                      | 2                         | 9                           | 1                      |
| Tornos                                                          | 37                     | 18                        | 9                           |                        |
| Portugal                                                        | 37                     | 39                        |                             |                        |
| Máquinas de costura                                             | 37                     | 39                        | -                           |                        |
| Uruguai                                                         | 20 .                   | 16                        | _                           |                        |
| Rolos compressores                                              | . 20                   | 16                        | _                           |                        |
| TOTAL                                                           | 925                    | 773                       | 368                         | 56                     |

## COMÉRCIO EXTERIOR

## EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

JANEIRO/JUNHO

VOLUME

|                           | 1968       |           | + OU -             | + OU - EM 1968 |  |  |
|---------------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|--|--|
| PRODUTOS                  |            | TONELADAS |                    | 5/0            |  |  |
| Wanufaturados (1)         | 305.919    | 315.242   | 9.323              | ÷ 3,0          |  |  |
| Açúcar                    | 542.996    | 538.935   | + 4.061            | + 0,8          |  |  |
| Algodão em rama           | 86.716     | 96.118    | - 9.402            | - 9,8          |  |  |
| Minério de ferro          | 6.629.024  | 6.891.636 | 262.612            | - 3,8          |  |  |
| Pinho serrado             | 373.652    | 304.590   | -1- 69.062         | + 22,7         |  |  |
| Carne bovina              | 34.202     | 7.163     | + .27.039          |                |  |  |
| Wilho em grão             | 301.150    | 80.582    | +220.568           |                |  |  |
| óleo de mamona            | 36,366     | 28.758    | + 7.608            | + 26,5         |  |  |
| Cacau — amêndoas          | 22,128     | 40.437    | <b>—</b> 18.309    | - 45,3         |  |  |
| l.ã                       | 17.123     | 17.293    | - 170              | 1.0            |  |  |
| Cacau — manteiga          | 8.759      | 7.706     | + 1.053            | 13,7.          |  |  |
| Couros e peles            | 13.374     | 17.328    | - 3.954            | ÷ 22.8         |  |  |
| Minério de manganês       | 452,434    | 227.340   | +225.094           | . + 99,0       |  |  |
| Fumo em fôlha             | 17.798     | 22.307    | + 4.509            | + 20,2         |  |  |
| Sisal ou agave            | 57.852     | 61.155    | - 3,303            | 5.4            |  |  |
| Amendoim — farelo e torta | 75.435     | 96.685    | 21.250             | - 22,0         |  |  |
| Castanha do Brasil        | 12.915     | 9.754     | + 3.161            | + 32.4         |  |  |
| Cêra de carnaúba          | 7.091      | 6.027     | + 1.064            | 17,7           |  |  |
| Soja — farelo e torta     | 56.841     | 25.911    | - - 30,930         |                |  |  |
| Madeira — jacarandá       | 5.303      | 4.810     | + 2.493            | + 51.8         |  |  |
| Soja — grão               | 32.643     | 90.351    | <u>- 57.708</u>    | 63,9           |  |  |
| Banana                    | 79.694     | 89.828    | - 10.134           | 11,3           |  |  |
| Lagosta                   | 779        | 340       | + 439              | ÷ 129.1        |  |  |
| Erva-mate                 | 9.872      | - 15.227  | <b>—</b> 5.355     | - 35,2         |  |  |
| Pimenta em grão           | 3.380      | 3.375     | <del>-[-</del> 5   | + 01           |  |  |
| Amendolm em grão          | 7.403      | 13.510    | 6.107              | 45.2           |  |  |
| Arroz                     | 7.049      | 9.089     | - 2.040            | - 22.4         |  |  |
| Laranja                   | 16.487     | 36.183    | - 19,696           | - 54,4         |  |  |
| óleo de oiticica          | 3.358      | 5.370     | - 8.728            | - 162.5        |  |  |
| Outros produtos           | 485.285    | 419.788   | + 65.497           | 15,6           |  |  |
| Outros produtos           | 100.200    |           |                    |                |  |  |
| TOTAL                     | 9.705.028  | 9,482,838 | - <u>+</u> 222.190 | + 2.3          |  |  |
|                           | 526.949    | 431.248   | <del></del> 95.701 | 4- 22 2        |  |  |
| Café em grão              |            | 4.111     | -1.505             | 4 36,6         |  |  |
| Café solúvel (2)          | 5.616      | 1,171     |                    |                |  |  |
| TOTAL GERAL               | 10.237.593 | 9.918.197 | 319.396            | 3.2            |  |  |

Classes 5, 6, 7 e 8 da N.B.M. (totais) e 2, 4 e 9 (parciais) sómente os manufaturados. Na classe 4 está excluído o café solúvel.
 Refere-se apenas ao período janeiro/maio.

NOTA - Dados sujeitos a retificação.

FONTES: 1967 — SEEF do Ministério da Fazenda.
1968 — Café: Dados fornecidos pelo IBC. O seu preço, em junho, foi estimado a US\$ 41,00 por saca.
Outros produtos — CACEX/SEEST — Dados extraidos das guias de embarque.

## COMÉRCIO EXTERIOR

## EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS

JANEIRO/JUNHO

|                           | VALOR          |         |           |            |       |          | VALOR MÉDIO<br>US\$/t |  |
|---------------------------|----------------|---------|-----------|------------|-------|----------|-----------------------|--|
| PRODUTOS                  | 1968           | 1967    | + 00      | ) — ЕМ     | 1968  |          |                       |  |
|                           | US\$ 1 000 fob |         |           |            | %     | 1968     | 1967                  |  |
| Manufaturados (1)         | 69.484         | 72.236  | — 2.75i   | 2 -        | 3,8   | 227,13   | 229,14                |  |
| Açûcar                    | 55.064         | 37.528  | + 17.530  | 6 +        | 46,7  | 101,41   | 69,63                 |  |
| Algodão em rama           | 47.805         | 45.358  | + 2.44    | 7 +        | 5,4   | 551,28   | 471.90                |  |
| Minério de ferro          | 47.500         | 51.073  | - 3.573   | 3 -        | 7,0   | 7,17     | 7,41                  |  |
| Pinho serrado             | 30.053         | 24.573  | + 5.480   | -          | 22.3  | 80,43    | 80,68                 |  |
| Carne bovina              |                | 4.482   | + 16.42   | 7 +        | 366,5 | 611,34   | 625,72                |  |
| Milho em grão             | 14.442         | 4.117   | + 10.325  | 5 +        | 250,8 | 47,96    | 51,09                 |  |
| Óleo de mamona            | 13.627         | 7.604   | + 6.023   |            | 79,2  | 374,72   | 264,41                |  |
| Cacan — amêndoas          | 13.559         | 20.225  | - 6.66    | 3 —        | 33.0  | 612,75   | 500,16                |  |
| Lā                        | 13.236         | 16.573  | - 3.33    | 7 —        | 20,1  | 773,00   | 958.36                |  |
| Cacau manteiga            | 12,419         | 8.712   | + 3.707   | <i>i</i> + | 43,0  | 1.417,86 | 1.130,55              |  |
| Couros e peles            | 11.540         | 14.631  | - 43,091  |            | 21,1  | 862,87   | 844,36                |  |
| Minério de manganés       | 10.122         | 5.927   | -!- 4.195 | -1-        | 70,8  | 22,37    | 26.07                 |  |
| Fumo em fôlhas            | 8,755          | 9.317   | - 563     |            | 6,0   | 491,91   | 417.67                |  |
| Sisal ou agave            | 7.022          | 8,274   | - 1.253   |            | 15,1  | 121,38   | 135,30                |  |
| Amendoim — farelo e torta | 5.860          | 7.606   | - 1.740   |            | 23.0  | 77,68    | 78,67                 |  |
| Castanha do Brasil        | 5.384          | 4.188   | 1.190     | · -        | 28,6  | 416,88   | 429,36                |  |
| Cêra de carnaúba          | 4.948          | 4.138   | -1 810    |            | 19,6  | 697,79   | 686.58                |  |
| Svja — farelo e torta     | 4.508          | 2,169   | + 2,339   |            | 107,8 | 79,31    | 83,71                 |  |
| Madeira — jacarandá       | 3.788          | 1.586   | + 2,203   |            | 138.8 | 518,69   | 329,73                |  |
| Soja — grāo               | 3.054          | 8,658   | - 5.60-   |            | 64,7  | 93,56    | 95,83                 |  |
| Banana                    | 2,529          | 2.951   | - 423     |            | 14,3  | 31,73    | 32,85                 |  |
| Lagosta                   | 2,462          | 957     | + 1.505   |            | 157,3 | 3,160,46 | 2.814,71              |  |
| Erva-mate                 | 2.077          | 3.144   | - 1.067   |            | 33.9  | 210,39   | 206,48                |  |
| Pimenta em grão           | 2.072          | 2,460   | - 388     |            | 15.8  | 613,02   | 728,89                |  |
| Amendoim em grão          | 1.721          | 3.176   | 1.455     |            | 45.8  | 232,47   | 235.09                |  |
| Arroz                     | 1.153          | 1.387   | - 23      |            | 16.9  | 163,57   | 152,60                |  |
| Laranja                   | 635            | 1.299   | - 664     |            | 51.1  | 38,52    | 35,90                 |  |
| óleo de oiticica          | 613            | 1.702   | 1.089     |            | 64,0  | 182,55   | 316.95                |  |
| Outros produtos           | 51.348         | 42.391  | + 8.957   |            | 21,1  | 105,81   | 100,99                |  |
| TOTAL                     | 467.689        | 418.442 | + 49.247  | +          | 11,8  | 48,19    | 44,13                 |  |
| Café em grāo              | 365.634        | 312,249 | + 53.385  | +          | 17.1  | 693,87   | 724,06                |  |
| Café solúvel (2)          | 11.097         | 10.663  | + 434     | +          | 4,1   | 1.975,96 | 2.593,77              |  |
| TOTAL GERAL               | 844.420        | 741.354 | +103.066  | +          | 13,9  | 82,48    | 74,75                 |  |

Classes 5, 6, 7 e 8 da N.B.M. (totais) e 2, 4 e 9 parciais sómente os manufaturados. Na classe 4 está excluido o cafe solúvel.
 Refere-se apenas ao periodo janeiro/maio.

NOTA — Dados sujeitos a retificação.

FONTES: 1967 — SEEF do Ministério da Fazenda.

1968 — Café: Dados fornecidos pelo IBC. O seu preço, em junho, foi estimado a US\$ 41,00 por saca.

Outros produtos — CACEX/SEEST — Dados extraidos das guias de embarque.

## COMÉRCIO EXTERIOR

## IMPORTAÇÃO EFETIVA (\*)

JANEIRO/JUNHO

|                                                                                 | 19        | 067     | 196        | 8       |               | + OU -             | EM 1968           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| ESPECIFICAÇÃO :                                                                 | US\$      |         |            | 1.000   |               |                    | co.               |         |
|                                                                                 | fob       | cif     | fob        | cif     | fob           | cif                | fob               | cif.    |
| Animais vivos                                                                   | 954       | 1.092   | 1.019      | 1.141   | + 65          | 4- / 49            | + 6,81            | + 4,49  |
| Matérias-primas, em<br>bruto e preparadas                                       | 107.063   | 138.216 | 142.330    | 195.330 | + 35.267      | + 57.114           | ₩ 4-32,94         | +41,32  |
| Petróleo e deriva-<br>dos                                                       | 68,680    | 89.689  | 88.088 గ్గ | 128,686 | + 19.408      | + 38.997           |                   | + 43,48 |
| Demais produtos .                                                               | - 38.383  | 48.527  | 54.242     | 66.644  | + 15.859      | + 18.117           | -{- <b>∦</b> 1.32 | +37.33  |
| Géneros alimenticios e bebidas                                                  | 140.468   | 163.679 | 137.629    | 161.984 | - 2,839       | - 1.695            | - 2 02            | - 1.04  |
| Trigo em grão                                                                   | 78.662    | 90.793  | 75.951     | 89.364  | 2.711         | - 1.429            | - 3,45            | - 157   |
| Demais produtos .                                                               | 61,806    | 72.886  | 61.678     | 72,620  | — 12 <u>8</u> | 266                | 0.21              | 0.36    |
| Produtos químicos, farmacêuticos e semelhantes                                  | 91,908    | 104,971 | 128.532    | 146,211 | + 36.624      | ÷ 41.240           | + 39.85           | 39.29   |
| Maquinaria, veículos,<br>partes e acessórios                                    | 205.039   | 219.561 | 290,425    | 308,238 | + 84.386      | + 88.677           | +40,96            | -40,39  |
| Manufaturas classifi-<br>cadas principalmen-<br>te segundo a ma-<br>téria-prima | . 108.437 | 118.936 | 112,639    | 126.267 | + 4.202       | <sub>+</sub> 7.331 | + 3,87            | + 6,16  |
| Artigos manufatura-<br>dos diversos                                             | 26.801    | 28.401  | 34.787     | 37.198  | -ļ- 7.986     | -j- 8.797          | +29,80            | +30.97  |
| Ouro, moedas, tran-<br>sações especiais                                         | 3.969     | 4.266   | 3.594      | 3,693   | - 375         | 573                | → 9,45            | 4,13.13 |
| TOTAL                                                                           | 685.639   | 779.122 | 850.955    | 980.062 | +165.316      | +200.940           | -9-24.11          | - 25,79 |

<sup>(\*)</sup> Levantamento realizado com base nas apurações do SEEF — Ministério da Fazenda.

NOTA -- Dados de junho de 1968 sujeitos a retificação.

## AGÉNCIAS

## EM 30 DE JUNHO DE 1968

a) UNIDADES FEDERADAS

| RONDONIA      |
|---------------|
| Guajará-Mirim |

Pôrto Velho

## ACRE

Cruzeiro do Sul Rio Branco

## AMAZONAS

Itacoatiara Manaus Parintins

## RORAIMA

Boa Vista

## PARÁ

Altamira Belém Bragança Breves Maraba

Santarém

Alenquer

## AMAPA

Macapá

## MARANHÃO

Itapecuru-Mirim Pedreiras Pindaré-Mirim Pinheiro São João dos Patos

### PIAUÍ

São Luis

Bom Jesus Campo Maior Corrente Floriano Parnaiba Picos Piracuruca Piripiri São João do Piaui Teresina

## União

CEARA

Aracati Brejo Santo Camocim Fortaleza

Juazeiro do Norte Maranguape Quixadá Quixeramobim

Russas Senador Pompeu

Ubajara

RIO GRANDE DO

NORTE Acu

Currais Novos Macau Natal Nova Cruz

## PARAIBA

Arela Cajàzeiras Campina Grande Catolé do Rocha Guarabira João Pessoa

Monteiro Piancó Sapé

Afogados da Ingàzeira Araripina Arcoverde Bom Conselho Goiana Limoeiro

Palmares Recife - Centro

Metropolitana: Santo Antônio São José do Egito Serra Talhada Surubim

Vitória de Santo Antão

### ALAGOAS

Arapiraca Batalha Maceió

Palmeira dos indios

Penedo

Santana do Ipanema União dos Palmares

Aracaju Capela Itabaiana Lagarto Nossa Senhora da Glória Propriá

## BAHIA

Alagoinhas Amargosa Barreiras Cruz das Almas Esplanada Feira de Santana

Ipiaŭ Itabuna Itajuipe Itambé Itape<sup>†</sup>.nga Jequié Juazeiro Mundo Nôvo

Paulo Afonso Poções

Nazarô

Remanso Rui Barbosa

Salvador - Centro Metropolitana: Cidade Alta Santa Maria da Vitória

Santo Amaro Santo Antônio de Jesus São Félix

Senhor do Bonfim Serrinha

Vitória da Conquista

## MINAS GERAIS

Acesita Almorés Além Paraiba Alfenas Almenara Araçuai Araguari Araxá

Belo Horizonte - Centro Metropolitana: Barro

Boa Esperança

Bocalúva Bom Despacho Bom Sucesso Campo Belo Carangola Carlos Chagas Carmo do Paranaiba

Cidade Industrial Conceição do Mato Den-

Conselheiro Lafaiete Conselheiro Pena Coração de Jesus Corinto Coromandel

Dores do Indaiá Espinosa Estrêla do Sul Formiga Francisco Sá

Frutal

## **AGÊNCIAS**

## EM 30 DE JUNHO DE 1968

a) UNIDADES FEDERADAS

(Continuação)

MINAS GERAIS (Cont.)

Governador Valadares Guanhães Guaxuné Inhapim

Ipanema Itajubá Itanhandu Itaúna Ituiutaba Januária

Jequitinhonha Juiz de Fora

Lavras Leopoldina Machado Manhuaçu Manhumirim Mantena Medina

Monte Carmelo Montes Claros Muriaé

Muzambinho Nanuque Oliveira Ouro Fino Ouro Prêto Pará de Minas Paracatu

Passos Patos de Minas Patrocínio Pedra Azul Pirapora

Pocos de Caldas Ponte Nova Pouso Alegre

Pouso Alegre Prata Raul Soares Resplendor

Rio Pomba Sacramento Santa Maria do Suaçuí Santos Dumont

São Francisco São Gotardo São João del Rei São João Nepomuceno São Sebastião do Paraiso

Sete Lagoas Teófilo Otoni Três Corações Três Pontas Tupaciguara

Uberaba Uberlândia Unaí Varginha Viçosa ESPÍRITO SANTO

Alegre
Cachoeiro de Itapemirim
Colatina
Guaçui
Itapemirim
Linhares

Mimoso do Sul Santa Teresa São Mateus Vitória

RIO DE JANEIRO

Angra dos Reis Barra do Piraí Barra Mansa Bom Jesus do Ita

Bom Jesus do Itabapoana Cabo Frio Campos Cantagalo Duque de Caxias

Duque de Caxias Itaperuna Macaé Niterói Nova Friburgo Nova Iguaçu Petrópolis Resende Rio Bonito

Santo Antônio de Pádua São Fidélis

São Gonçalo Três Rios Valença Volta Redonda

GUANABARA

Rio de Janeiro — Centro

Metropolitanas:
Bairro Peixoto
Bandeira
Bangu
Botafogo
Campo Grande
Cinelândia
Copacabana
Del Castilho
Deodoro
Glória
Governador

Governador
Jacaré
Jacare
Jacarepaguá
Leblon
Madureira
Méler
Penha
Praça Mauá
Ramos

São Cristóvão Saúde

Tijuca Tiradentes

Vicente de Carvalho Visconde de Pirajá

SÃO PAULO

Adamantina Americana Amparo Andradina Araçatuba Araraquara Araras

Assis Atibaia Avaré Bariri Barretos' Batatais Bauru

Bebedouro Birigui Botucatu Bragança Paulista Cafelândia

Campinas
Casa Branca
Catanduva
Chavantes
Cruzeiro
Dracena
Fernandópolis

Garça Guaira Guararapes Guaratinguetá Guarulhos Ibitinga

Franca

Igarapava Itapetininga Itapeva Itapira Itápolis Itararé Itu Ituverava

Ituverava Jaboticabal Jales Jaú Jundiaí

Lençóis Paulista Limeira Lins Lucélia

Marília Martinópolis Matão Mirandópolis Mirassol Mococa

Mogi das Cruzes Mogi-Mirim Monte Aprazivel Nhandeara Nova Granada

Nôvo Horizonte Olimpia Orlândia -Osasco Osvaldo Cruz Ourinhos

Pacaembu
Paraguaçu Paulista
Paulo de Faria
Pederneiras
Penánolis

Pereira Barreto
Pindamonhangaba
Pinhal

Piracicaba
Piraju
Piraju
Piraju
Pirassununga
Pompéta
Pôrto Ferreira
Presidente Prudente
Presidente Venceslau

Promissão Rancharia Registro Ribeirão Bonito Ribeirão Prêto Rio Claro

Santa Bárbara d'Oeste Santa Cruz do Rio Pardo Santa Fé do Sul (\*) Santo Anastácio

Santo Anastáci Santo André Santos

São Bernardo do Campo São Caetano do Sul

São Carlos

São João da Boa Vista São José do Rio Pardo São José do Rio Prêto São José dos Campos

São Manuel São Paulo — Centro Metropolitanas:

Eom Retiro Brás Cambuci Ipiranga Jabaquara Jaguaré Luz

N.a Senhora da Lapa

(Continua)

## AGENCIAS

## EM 30 DE JUNHO DE 1968

## SÃO PAULO (Cont.)

Penha de França Pinheiros Santo Amaro Paulista São Miguel Paulista Tatuapé Vila Maria Vila Prudente São Roque Sorocaba

Taquaritinga Taubaté Tupă Tupi Paulista Valparaiso Votuporanga

### PARANA

Antonina Apucarana Arapongas Assaí Astorga Bandeirantes Bela Vista do Paraiso

Cambará Campo Mourão

Clanorte

Cornélio Procópio Cruzeiro do Oeste

Curitiba

Foz do Iguaçu Francisco Beltrão

Guarapuava Ibaiti Trati Ivaipora Jacarezinho Londrina Mandaguari, Maringá Nova Esperança Nova Londrina

Palmas Paranaguá Paranavai Pato Branco Ponta Grossa Porecatu

Ribeirão do Pinhal Rolândia

Santo Antônio da Pla-

tina

São Mateus do Sul Telêmaco Borba

Toledo Umuarama

União da Vitória

Urai

## SANTA CATARINA

Araranguá Blumenau Brusque Chapeco Concordia Criciúma Florianópolis Itajai Jaraguá do Sul Joaqaba Laguna Lajes Mafra Rio do Sul São Francisco do Sul São Joaquim São Miguel d'Oeste Videira

## RIO GRANDE DO SUL

Alegrete Arrolo Grande Bento Gonçalves Camaqua Candelária - Canguçu Canoas Caxias do Sul Cruz Alta Dom Pedrito Encantado Encruzilhada do Sul Erechim

Estância Velha

Estrêla

Alto Araguaia

Farroupilha Gramado Guaiba Guaporé Julio de Castilhos

Lagoa Vermelha Montenegro Nova Prata Nôvo Hamburgo

Palmeiras das Missões Passo Fundo

Pôrto Alegre — Centro Metropolitanas:

> Farrapos Basso da Arela

Rio Grande Rio Pardo Rosario do Sul Santa Cruz do Sul

Santa Maria Santana do Livramento Santa Rosa

Santo Angelo .

Santo Antônio da Pa-

trulha

São Francisco de Assis

São Gabriel São Jerônimo São Leopoldo São Lourenço do Sul

São Luis Gonzaga

São Sepé Sapiranga Soledade Tapes Taquara Très Passos Tupancireta Uruguaiana Vacaria

### MATO GROSSO

Aquidauana

Barra do Garças Bela Vista Cáceres Corumba

Coxim Cuiabá

Guia Lopes da Laguna

Guiratinga Maracaju Miranda Paranaiba Poconé Ponta Pora Poxoréu Rondonópolis

Rosário Oeste (\*) Três Lagons

## GOIAS

Anápolis

Anicuns

Araguaina Arraias Buriti Alegre Formosa Golanésia (\*) Goiânia Golás Iporá Mineiros

Palmeiras de Goiás Piracanjuba Pires do Rio Porangatu Posse Quirinópolis

Rio Verde

São Luis de Montes Belor

## DISTRITO FEDERAL

Brasilia - Central

<sup>(\*)</sup> Inaugurada em 1968.

## AGÊNCIAS EM 30 DE JUNHO DE 1968

b) EXTERIOR

## PAÍSES

CIDADES

Argentina Bolivia Bolivia Chile Paraguai Uruguai

Buenos Aires La Paz Santa Cruz de la Sierra Santiago Assunção Montevidéu

## c) EM INSTALAÇÃO

Abaeté (MG) Acopiara (CE) Alecrim - Metropolitana Natal (RN) Amambai (MT) Antônio Prado (RS) Aparecida do Tabuado (MT) Aratu - Metropolitana Salvador (BA) Augusta — Metropolitana São Paulo (SP) Avenida — Metropolitana Rio de Janeiro (GB) Barreiro - Metropolitana Belo Horizonte (MG) Barreiros (PE) Belènzinho - Metropolitana São Paulo (SP) Belo Jardim (PE) Betim (MG)

Boa Vista — Metropolitana Recife (PE) Brumado (BA) Cabo (PE) Caçapava do Sul (RS) Campina - Metropolitana Goiânia (GO) Campina Verde (MG) Campo Largo (PR) Campos Novos (SC) Campos Sales (CE) Capivari (SP) Carpina (PE) Castanhal (PA) Castro Alves (BA) Cêrro Largo (RS) Diadema (SP) Faxinal do Soturno (RS) Frederico Westphalen Freguesia do O - Metropolitana São Paulo (SP)

Giruá (RS) Ibirama (SC) Ibirubá (RS) Indianópolis - Metropolitana São Paulo (SP) Itabira (MG) Itaguaí (RJ) Jacarei (SP) João Câmara (RN) José de Alencar - Metropolitana Fortaleza (CE) Macarani (BA) Magé (RJ) Mauá (SP) Nova Andradina (MT) Nova Iorque (Estados Unidos da América) Nova Venécia (ES) Osório (RS) Panambi (RS) Paranacity (PR) Pinheiro Machado (RS)

Pontalina (GO) Porteirinha (MG) Pôrto Murtinho (MT) Riachão do Jacuipe (BA) Santa Cruz (RN) Santa Cruz de Capibaribe Santa Helena de Goiás (G04 São Bento do Sul (SC) São João de Meriti (RJ) Suzano (SP) Tabatinga (AM) Tapera (RS) Taquari (RS) Teresópolis (RJ) Três de Maio (RS) Venâncio Aires (RS) Venceslau Brás (PR) Vila Velha (ES)

## BANCO DO BRASIL S. A.

## MUSEU, ARQUIVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA

AVENIDA RÍO BRANCO, 65 — CAIXA POSTAL 1142 — RIO DE JANUIRO (GB)

Biblioteca especializada em Economia, dotada de amplos elementos de Referência

Franqueada ao público de 9 às 18 hs.

13.ª Exposição periódica (maio a dezembro de 1968) Comemorativa do 5.º centenário de Cabral

Aberta ao público de 91/2 às 12 hs.

# BANCO do BRASIL

## O MAIOR BANCO DA AMÉRICA LATINA.

eficiência e solidez a serviço do desenvolvimento nacional

Desde sua criação, em 1854, vem o BB participando intensamente do Desenvolvimento Nacional, alicerçando as atividades produtivas em tôda as suas fases.

Presente mesmo nos mais longínquos rincões brasileiros, sua assistência se efetiva através de mais de 650 Agências, nas quais, em 31-12-67, os saldos dos empréstimos à iniciativa privada atingiam NCr\$ 3,7 bilhões, equivalente a 1/3 do volume das aplicações de tôda a Rêde Bancária Nacional.

Através da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, o BB assistiu durante o ano de 1967 a 481.921 agricultores, além de conceder 389 empréstimos a Cooperativas Agropecuárias que beneficiaram cêrca de 150.000 associados.

O BB administra, também, 355 Câmaras de Compensação, distribuídas por todo o território nacional, onde, em 1967, foram compensados 179 milhões de cheques, no total de NCr\$ 178 bilhões.

Dispondo de recursos cujo saldo montou a mais de NCr\$ 15,4 bilhões, em 31-12-67, o BB é o 36.º Banco do mundo em volume de depósitos, o 23.º em total de Ativo e indiscutivelmente o MAIOR BANCO DA AMÉRICA LATINA.





## LEGISLAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Publicação no Diário Oficial do 2.º Trimestre de 1968

LEIS

DECRETOS-LEIS

DECRETOS

DECRETOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÕES

## LEGISLAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

### LEIS

- 5.420 18-4-68 Dá nova redação ao art. 3.º do Decreto-lei n.º 210, de 27 de fevereiro de 1967, que estabelece normas para o abastecimento de trigo, sua industrialização e comercialização, e dá outras providências D.O. 19-4-68.
- 5.421 25-4-68 Dispõe sôbre medidas financeiras referentes à arrecadação da Dívida Ativa da União, juros de mora nos débitos para com a Fazenda Nacional, e dá outras providências D.O. 26-4-68.
- 5.432 7-5-68 Dispõe sôbre o pagamento de dividas previdenciárias através de imóveis desonerados e dá outras providências D.O. 8-5-68.
- 5.433 8-5-68 Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências D.O. 10-5-68.
- 5.434 14-5-68 Dá nova redação ao § 3.º do artigo 21 do Decreto-lei n.º 67, de 21 de novembro de 1966 (Extingue o Lloyd Brasileiro e a Companhia Nacional de Navegação Costeira, autoriza a constituição da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e da Emprêsa de Reparos Navais "Costeira" S.A., e dá outras providências) D.O. 15-4-68.
- 5.436 16-5-68 Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 9.º do Decreto-lei n.º 5, de 4 de abril de 1966, que estabelece normas para a recuperação econômica das atividades da Marinha Mercante, dos Portos Nacionais e da Rêde Ferroviária Federal S.A., e dá outras providências D.O. 17-5-68.
- 5.438 20-5-68 Altera o artigo 4.º do Decreto-lei n.º 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a proteção e estímulos à pesca, e dá outras providências D.O. 21-5-68.
- 5.440-A 23-5-68 Altera o artigo 31 e dá nova redação ao artigo 32 e seu § 1.º da Lei n.º 3.807, de 26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) D.O. 28-5-68.
- 5.441 24-5-68 Dispõe sobre o reajustamento dos aluguéis de imóveis, locados para fins residenciais depois da vigência da Lei n.º 4.494, de 25 de novembro de 1964 D.O. 24-5-68.
- 5.444 30-5-68 Dispõe sôbre a redução e isenção de impostos na exportação e na importação D.O. 4-6-68.
- 5.450 5-6-68 Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1968-1970 D.O. 6-6-68.
- 5.451 12-6-68 Dispõe sobre o reajustamento salarial D.O. 14-6-68.

- 5.455 19-6-68 Altera dispositivos da Lei n.º 4.380, de 21 de agôsto de 1964, que institui a correção monetária nos contratos imobiliários, de interêsse social, o sistema financeiro para aquisição de casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH) e sociedade de crédito imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, e dá outras providências D.O. 20-6-68.
- 5.456 20-6-68 Dispõe sôbre a aplicação aos Estados e Municípios das normas relativas às licitações previstas no Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências D.O. 21-6-68.
- 5.457 20-6-68 Altera o § 1.º do art. 1.º e alíneas "a" e "c" do art. 6.º da Lei n.º 5.365, de 1.º de dezembro de 1967, que cria a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO), e dá outras providências D.O. 21-6-68.
- 5.459 21-6-68 Modifica dispositivos da Lei n.º 5.227, de 18 de janeiro de 1967, que dispõe sôbre a política econômica da borracha, regula sua execução, e dá outras providências — D.O. 25-6-68.
- 5.460 25-6-68 Dispõe sobre a isenção estabelecida pelo Decreto-lei n.º 332, de 12 de outubro de 1967 (Estímulos ao aumento de produtividade) D.O. 26-6-68.

### **DECRETOS-LEIS**

352 — 17-6-68 — Dispõe tobre o pagamento de débitos fiscais e dá outras providências — D.O. 18-6-68. Republicado no D.O. de 21-6-68 por ter saído com incorreções.

## **DECRETOS**

- 60.459 13-3-67 Regulamenta o Decreto-lei n.º 73, de 21 de novembro de 1966, com as modificações introduzidas pelos Decretos-leis n.º 168, de 15 de fevereiro de 1967, e n.º 296, de 28 de fevereiro de 1967 (Sistema Nacional de Seguros Privados) D.O. 20-3-67. Retificado no D.O. de 14-5-68.
- 62.458 25-3-68 Regulamenta o capítulo VIII (Títulos I e II) do Decreto-lei n.º 221, de 28 fevereiro de 1967 Isenções Gerais e incentivos para Investimentos na Indústria Pesqueira Retificado no D.O. de 5-4-68.
- 62.509 8-4-68 Dispõe sobre os índices de atualização monetária dos salários dos últimos vinte e quatro meses, na forma estabelecida no Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966, e dá outras providências D.O. 9-4-68.
- 62 521 15-4-68 Promulga o Acôrdo para Cooperação na Utilização da Energia Nuclear para Fins Pacíficos, com Portugal D.O. 16-4-68.
- 62.563 16-4-68 Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral o crédito suplementar de NCr\$ 10.000.000,00, mediante contenção de igual quantia D.O. 19-4-68.
- 62.592 24-4-68 Abre à Presidência da República o crédito suplementar de NCr\$ 4.000.000,00 para refôrço de dotação orçamentária D.O. 25-4-68. Retificado no D.O. 6-5-68.
- 62.606 25-4-68 -- Cria a Comissão Nacional da Bacia do Prata D.O. 29-4-68.
- 62.647 3-5-68 Promulga o Acôrdo de Comércio com Portugal D.O. 7-5-68.
- 62.692 14-5-68 Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos vinte e quatro meses, na forma estabelecida no Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966. e dá outras providências D.O. 14-5-68.
- 62.700 15-5-68 Dispõe sôbre requisitos prévios indispensáveis à contratação de créditos de origem externa, ou à concessão de garantia da União Federal a créditos da mesma origem, e dá outras providências -- D.O. 16-5-68. Retificado no D.O. de 21-5-68.

- 62.747 21-5-68 Introduz alterações no Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 61.554.
  de 17 de outubro de 1967, c dá outras providências (Regulamento do FUNRURAL) —
- 62.762 23-5-68 Utilização da via bancária pelos órgãos da Administração Pública D.O. 24-5-68.
- 62.789 30-5-68 Altera a redação do § 2.º do art. 186 do Regulamento Geral da Previdência Social e dá outras providências D.C. 31-5-68.
- 62.791 30-5-68 Torna sem efeito as tabelas a que se referem os §§ 1.º e 2.º do art. 2.º dos Decretos ns. 61.158 e 61.163, de 16 de agôsto de 1967, e dá outras providências D.O. 31-5-68.
- 62.796 30-5-68 Elaboração do Orçamento Monetário D.O. 31-5-68.
- 62.852 11-6-68 Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos vinte e quatro meses, na forma estabelecida no Decreto-lei n.º 15, de 29 de julho de 1966. e dá outras providências D.O. 12-6-68.
- 62.866 19-6-68 Dispõe sôbre a alienação dos bens adquiridos com recursos do Programa MEC-BID D.O. 20-6-68.
- 62.897 25-6-68 Regulamenta o artigo 14 do Decreto-lei n.º 37, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências (Impôsto de Importação) D.O. 28-6-68.
- 62.898 25-6-68 Regulamenta o artigo 15, incisos I e II, do Decreto-lei n.º 37, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências (Impôsto de Importação) D.O. 28-6-68.
- 62.906 25-6-68 Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Departamento Nacional de Educação, o crédito suplementar de NCr\$ 7.431.000.00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento D.O. 27-6-63.

### **DECRETOS LEGISLATIVOS**

- 21 1968 Porova o texto do Decreto-lei n.º 340, de 22 de dezembro de 1967, que acrescenta disposições disciplinadoras ao Decreto-lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967 (Zona França de Manaus) D.O. 16-4-68.
- 22 1968 Aprova o texto do Decreto-lei n.º 351. de 7 de fevereiro de 1968, que dá nova redação ao artigo 3.º do Decreto-lei n.º 111, de 24 de janeiro de 1967 (Receita e Despesa da União, exercício 66) D.O. 8-4-68.
- 23 1968 Aprova o texto do Acôrdo sóbre Transportes Aéreos assinado entre a República Federativa do Brasil e a República dos Estados Unidos do México, a 17 de outubro de 1966 D.O. 6-6-68.
- 25 1968 Aprova o texto do Acôrdo sôbre a Prestação de Assistência Técnica à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), entre a Republica Federativa do Brasil e a União Pan-Americana, Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, de 30 de novembro de 1965 — D.O. 17-6-68.

## RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL

- 25 1863 Suspende a execução, por inconstitucionalidade, do art. 5.º do Decreto-lei n.º 522 de 7 de abril de 1967 (Limitações ao reajustamento de aluguéis) D.O. 6-5-68.
- 35 1968 Suspende a execução, em parte, por incenstitucionalidade, do art. 48 do Decreto-lei n.º 314, de 13 de março de 1967 (Crimes contra segurança nacional e a ordem política e social) D.O. 23-5-68.

## RESOLUÇÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

- 60-68 Declara rejeitado o Decreto-lei n.º 335, de 18 de outubro de 1967, publicado no D.O. de 19-10-67 (altera o Decreto-lei n.º 208, de 27 de fevereiro de 1967 Impôsto de Circulação de Mercadorias) D.O. 8-4-68
- 62-68 Declara rejeitado o Decreto-lei n.º 347, de 29 de dezembro de 1967, publicado no Diário Oficial de 29-12-67 (Impôsto de Circulação de Mercadorias parcelas pertencentes aos Municípios) D.O. 8-4-68.
- 63-68 Declara rejeitado o Decreto-lei n.º 350, de 2 de fevereiro de 1968, publicado no D.O. de 5-2-68 (altera a legislação do Impôsto de Renda D.O. 8.4.68.

## RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

## 2.º TRIMESTRE DE 1968

91 — 21-5-68 — Fixa prazo para pagamento de mercadorias importadas, nas condições da Resolução n.º 82, de 3-1-68, e dá outras providências.

ÍNDICE GERAL

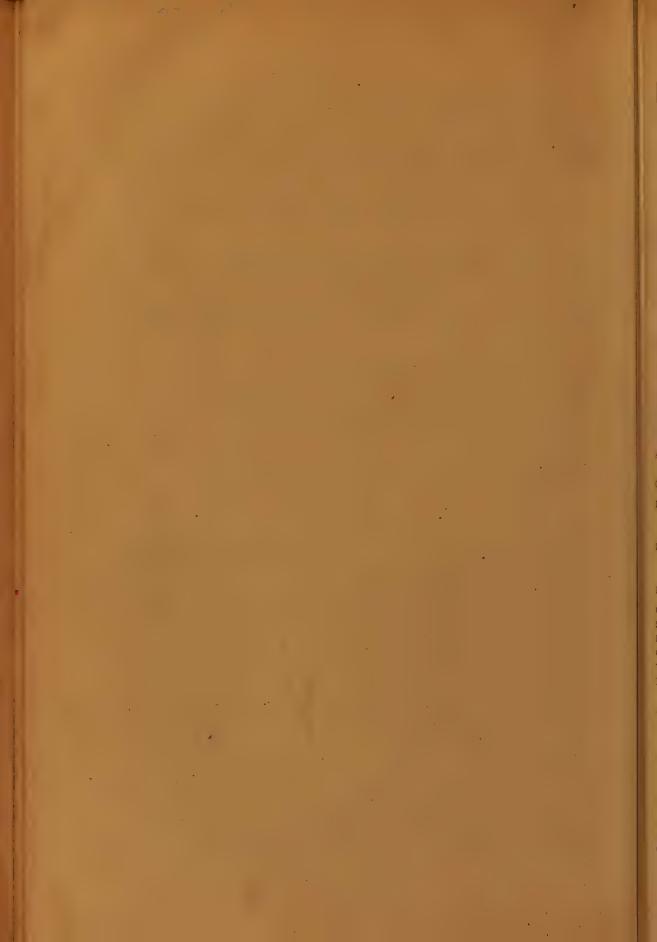

## INDICE GERAL

| ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO BRASIL                              | 3        |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| O CREDITO RURAL E A ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL                |          |
| Introdução                                                    | 7        |
| I — Um Pouco de História                                      |          |
| II — A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial              | 11       |
| III — O Crédito Rural Conjugado com a Assistência Técnica     |          |
| IV — Considerações Finais                                     | 20       |
| POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA: CINCO PONTOS                   |          |
| Cinco Grandes Objetivos                                       | 23       |
| Salário e Emprêgo                                             |          |
| Economia em Expansão                                          |          |
| Cai a Tensão Inflacionária                                    |          |
| Visão Panglossiana                                            |          |
| Monopólio do Bom-Senso                                        | 21       |
| POLITICA DE ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA |          |
| I — Introdução                                                | 31       |
| II — Diagnóstico da Inflação                                  | 31<br>36 |
| III — Política Monetária                                      | 40       |
| IV — Conclusão                                                | 40       |
| UMA EXPERIENCIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO            |          |
| Ensino como Fator de Expansão Econômica                       | 43       |
| Exigências do Processo Tecnológico                            | 44<br>46 |
| Capacitação Funcional no Banco do Brasil                      | 40       |

## NOTICIAS

| Assistência Reciproca Brasil-México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ajuda a Usineiros de São Paulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                                   |
| Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                   |
| Auxílio a Banco Cooperativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                   |
| Safra de Algodão do Paraná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                   |
| Estímulo à Indústria de Precisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                   |
| Amparo à Indústria de Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                   |
| Crédito Externo para Rodovias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                                                                   |
| Redução de Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51                                                                   |
| Algodão para URSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                                                   |
| Comércio Brasil-Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52                                                                   |
| Maiores as Exportações no 1.º Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52                                                                   |
| CACEX Promove as Exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52                                                                   |
| Profissionajs Liberais do Interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53                                                                   |
| Cruzada Cristá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53                                                                   |
| Associação Latina de Integração Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                                                                   |
| Ensino Técnico-Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                   |
| Nestor Jost, Cidadão Pernambucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                                                                   |
| Alemanha Homenageia o Presidente do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| Nôvo Critério de Admissão do Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54                                                                   |
| Continuam os Cursos no DESED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55                                                                   |
| Agência no Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55                                                                   |
| Novos Títulos de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55                                                                   |
| Ano Cabralino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| DOCUMENTOS HISTÓRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| Coute de Homero Potisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                   |
| Carta de Homero Batista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59                                                                   |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59<br>65                                                             |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65                                                                   |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>69                                                             |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65<br>69<br>70<br>72                                                 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65<br>69<br>70                                                       |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65<br>69<br>70<br>72                                                 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65<br>69<br>70<br>72<br>72                                           |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações Balancetes — 2.º Trimestre de 1968 Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos Por Unidades Federadas Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65<br>69<br>70<br>72<br>72                                           |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações Balancetes — 2.º Trimestre de 1968 Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos Por Unidades Federadas Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73                                     |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>69<br>70<br>72<br>72                                           |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968                                                                                                                                                                                                                                                      | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76                         |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos                                                                                                                                                                                                                                      | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76                         |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total                                                                                                                                                                                                                               | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76                         |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras                                                                                                                                                                                                                | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>77<br>78             |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras  Carteiras  Carteira de Crédito Geral                                                                                                                                                                          | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76                         |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral  Carteira de Crédito Agrícola e Industrial                                                                                                                                          | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações Balancetes — 2.º Trimestre de 1968 Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos Empréstimos Por Unidades Federadas Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968 Total — Janeiro-Junho de 1968 A Entidades Públicas A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968 Grandes Grupos Total  Das Carteiras Carteira de Crédito Geral Carteira de Crédito Agrícola e Industrial                                                                                                                                                      | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações Balancetes — 2.º Trimestre de 1968 Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos Por Unidades Federadas Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968 Total — Janeiro-Junho de 1968 A Entidades Públicas A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968 Grandes Grupos Total  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral Carteira de Crédito Agrícola e Industrial Total  A Produção                                                                                                                                  | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral  Carteira de Crédito Agrícola e Industrial  Total  A Produção  Créditos Concedidos (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial) — Janeiro-junho                                      | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral  Carteira de Crédito Agrícola e Industrial  A Produção  Créditos Concedidos (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial) — Janeiro-junho de 1967/68                                  | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total —  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral  Carteira de Crédito Agrícola e Industrial  Total  A Produção  Créditos Concedidos (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial) — Janeiro-junho de 1967/68  Por Unidades Federadas | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |
| "Carta de Conselho aos Banqueiros"  ESTATISTICAS DO BANCO DO BRASIL  Capital e Ações  Balancetes — 2.º Trimestre de 1968  Recursos, Aplicações e Disponibilidades  Empréstimos e Depósitos  Empréstimos  Por Unidades Federadas  Grandes Grupos — Saldos em 28 de junho de 1968  Total — Janeiro-Junho de 1968  A Entidades Públicas  A Produção, ao Comércio e a Outras Atividades — Janeiro-Junho de 1968  Grandes Grupos  Total  Das Carteiras  Carteira de Crédito Geral  Carteira de Crédito Agrícola e Industrial  A Produção  Créditos Concedidos (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial) — Janeiro-junho de 1967/68                                  | 65<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78<br>78 |

| A Attividade Agricola                                   | 85   |
|---------------------------------------------------------|------|
| A Atividade Pecuária                                    | 88   |
| A Atividade Cooperativa                                 | 91   |
| A Atividade Industrial                                  | 93   |
| Depósitos                                               | 95   |
| Por Unidades Federadas                                  |      |
| Grandes Grupos — Saldos em 28 de Junho de 1968          | 96   |
| Total — Janeiro-Junho de 1968                           | 98   |
| De Entidades Públicas — Janeiro-Junho de 1968           | 99   |
| Carteira de Comércio Exterior — Exportações Financiadas | 100  |
| Comércio Exterior — Janeiro-Junho de 1967/68            |      |
| Exportação dos Principais Produtos                      |      |
| Volume                                                  | 101  |
| Valor                                                   | 102  |
| Importação Efetiva                                      | 103  |
| Agências do Banco do Brasil                             | 104  |
|                                                         |      |
| LEGISLAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA — 2.º Trimestre de 1968 |      |
| Leis                                                    | 111  |
| Decretos-leis                                           | 112  |
| Decretos                                                | 112  |
| Decretos Legislativos                                   | 11,3 |
| Resoluções do Senado Federal                            | 113  |
| Resoluções da Câmara dos Deputados                      | 114  |
| Resoluções do Banco Central do Brasil                   | 114  |

Edifício-Sede - Brasília

## BOLETIM TRIMESTRAL DO BANCO DO BRASI EDITADO PELA CONSULTORIA TÉCNICA

O Banco do Brasil não é responsável pelas opiniões emitidas artigos assinados. A matéria contida neste Boletim pode ser rep duzida, desde que citado a fonte.

Pede-se permuta We ask for exchange Man bittet um Austausch On demande l'échange Si richiede la scambio Pidese permuta

Enderêço — Address — Adresse — Indirizzo — Direcc

BANCO DO BRASIL S. A. — CONSULTORIA TÉCNIC Rua 1.º de Março, 66 — 5.º andar — ZC-00 Caixa Postal 3878 — Rio de Janeiro — Guanabara — Bros

Desenhos de Luiz Simões

Composição e impressão: GELSA — Gráfica Editôra Livro S. — Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1460 — Rio — (

# DEPOSITE NO

# BANCO do BRASIL

SEUS depósitos no BANCO DO BRASIL têm a SEGURANÇA da TRADIÇÃO e da SOLIDEZ do maior estabelecimento de crédito da AMÉRICA LATINA.

AGORA, os seus cheques, no BANCO DO BRASIL, são pagos em poucos minutos. O moderno sistema de CAIXA EXECUTIVO e a computação eletrônica, nas principais Agências, possibilitam COMODIDADE e RAPIDEZ no atendimento aos clientes.



SUAS economias, confiadas ao BANCO DO BRASIL, estão contribuindo para o DESENVOLVIMENTO NACIONAL, financiando a PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.





M. FAZENDA D.A.=NRA-GB 49994.

COM INVENTARIO PORT. 114/73

| AUTOR Boleti                          | do Ministério da 32.110981 PASS 332.110981 B688  m trimestral.  n. 1-2  NOME DO LEITOR |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1041/74  Banco do Brasi  Boletim trim | 332.110981<br>B688<br>t<br>1. S.A. Rio de Janeiro.                                     |

Bolso de Livros - D.M.F. - 1.369

1968 - n. 1-2 -

